Viernes, 21 de junio de 2024. Año XXXV. Número: 12.601. Edición Madrid. Precio: 2 €



PREMIO FBBVA FRONTERAS DEL CONOCIMIENTO Partha Dasgupta, doctor en Economía: «No se puede mantener una capacidad productiva sin límites» Pág 29 EL MUNDO CRECE EL DOMINGO: UN PERIÓDICO RENOVADO Y *iHOLA!*, JUNTOS POR 4 EUROS



# El PSOE lamina el poder del PP en el Senado con una maniobra y neontelegran inconstitucional

Suprime con una enmienda en la Ley de Paridad el veto de la Cámara Alta al techo de gasto • Ouita a los 'populares' la capacidad de tumbar los objetivos de estabilidad y deuda pública elegitani

Ferraz lanza la visita de Milei contra Feijóo: «Se ve que Ayuso manda y puede doblarle el brazo»

POR MARTA BELVER Página 10

Defendiendo una trinchera ucraniana malheridos y aislados: «Olía a sangre y a gas»

POR JAVIER ESPINOSA Página 20

### MARISA CRUZ / DANIEL VIAÑA

Los dos partidos que sustentan al Gobierno, PSOE y Sumar, con el apoyo de sus socios parlamentarios, han dado el paso definitivo para arrebatarle al Senado, dominado por la mayoría absoluta de los populares, uno de sus poderes principales: la capacidad de tumbar los objetivos de estabilidad y deuda pública, más conocidos como techo de gasto, que son el paso preceptivo previo para la elaboración de los Presupuestos. El PSOE y sus aliados dieron ayer luz verde a una maniobra «inconstitu-l cional», según la doctrina reiterada por el TC, consistente en reformar una ley importante -en este caso la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria-introduciendo el cambio que se persigue, vía enmienda, en un proyecto o proposición de ley del mismo rango, pero con cuyo contenido no guarda ninguna conexión como la Ley de Paridad.



Nico Williams celebra el gol de España, anoche, en el estadio de Gelsenkirchen. CHRISTOPHER NEUNDORF/EFE

# PROCESSION DE NI DESBORDA A ITAI



Una España de alto nivel desarma a la selección transalpina, muy floja, CON una exhibición de Nico Williams, que fabricó el gol de la victoria.

CASTELAO

CASTELAO

La selección pasará a octavos como primera de su grupo Págs. 31 a 34

Del tiqui-taca al toma y daca ORFEO SUÁREZ

España no es amor, es sexo IÑAKO DÍAZ-GUERRA

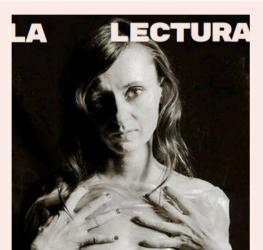

ANGÉLICA LIDDELL / ESCRITORA,

PERSONAS ANTIMESÍAS, A LOS

La creadora es la primera española en inaugurar el Festival de Teatro de Aviñón en sus 78 ediciones

"Desprecio la ignorancia unida a la ruindad. Sólo un español se enorgullece de su ignorancia. La defensa de la mediocridad contra viento y marea. El patriotismo"

POR ANTONIO LUCAS FOTOS JOSÉ AYMÁ

MÚSICA NIÑO DE ELCHE SE ASOMA AL ABISMO DEL JAZZ POR BENJAMÍN G. ROSADO



## PRIMER PLANO

LOS MENORES EN LOS ENTORNOS DIGITALES

Los expertos avisan de una falta de legislación que ponga límites a los padres que utilizan a sus hijos menores de edad para la creación de contenidos con fines lucrativos

# TUHIOTE PUEDE DE LA COMPANDAR SI SOBREEXPONES SU COMPANDADE DE LA COMPANDA DEL COMPANDA DE LA COMPANDA DE LA COMPANDA DEL COMPANDA DE LA COMPANDA DEL COMPANDA DE LA COMPANDA DE LA COMPANDA DEL COMPANDA DEL COMPANDA DEL COMPANDA DE LA COMPANDA DE LA COMPANDA DE LA COMPANDA DE LA COMPANDA DEL COMPANDA DEL COMPANDA DE LA COMPANDA DEL C

TERESA LÓPEZ PAVÓN SEVILLA

Muchos niños quieren ser de mayores futbolistas, policías o médicos, pero también youtubers o influencers. Hay algunos que lo han conseguido ya sin esperar a crecer. Sus padres han convertido sus monerías y pequeñas hazañas cotidianas en una fuente inagotable de contenidos para las redes sociales que, gestionadas con habilidad, pueden llegar a reportar importantes beneficios. Pero, ojo, que el abuso de la imagen de esos niños puede ser en el futuro objeto de demanda contra los padres si no se han observado unas precauciones mínimas para protegerlos de la explotación laboral y la sobreexposición. No todo vale en las redes sociales, aunque la legislación es todavía bastante precaria y el derecho a la privacidad y la intimidad de esas pequeñas estrellas, a las que se ha privado del anonimato en Tik Tok, Instagram o Youtube, se conculca a diario.

Ramón Herrera y Alba Paños son profesores de Derecho Civil de la Universidad de Almería y expertos en la protección de los menores en entornos digitales. De la mano de su libro La privacidad de los menores en redes sociales (Atelier) se pueden repasar algunos de los riesgos que para la infancia tiene su sobreexposición pública online. No ya como meros espectadores de un universo de contenidos sin control parental ni limitaciones, sino en calidad de actores secundarios o principales de esos contenidos audiovisuales.

«Algunos de estos menores tienen un número de seguidores tan importante que son elevados a la categoría de celebridades, con las consecuencias para su desarrollo que ello conlleva». Herrera y Paños citan el caso de Las Ratitas, dos menores de Barcelona que cuentan con más de 20 millones de suscriptores en Youtube y 260.000 seguidores en Instagram. En su canal suben periódicamente contenidos en los que aparecen las niñas compartiendo momentos de su vida privada. Algo parecido sucede con Mikel Tube que, con sólo 10 años, ya tenía seis millones de jóvenes pendientes de sus vídeos semanales.

Esa exhibición en redes sociales de todo tipo de información personal de los menores, a través de fotografías y vídeos, se conoce en el universo digital como sharenting (compartiendo). No existe actualmente en España una legislación que proteja a esos niños. «A diferencia de lo Oli que sucede en otros países de nuestro entorno, los menores influencers no tienen una legislación específica en nuestro país por la que regirse. No cabe duda, no obstante, de que los menores que son expuestos en las redes sociales a cambio de la obtención de ingresos económicos vendrían desarrollando de facto, y sin cobertura legal alguna, un trabajo. Quedaría por determinar dónde poder encuadrar esa actividad para así llevar a cabo las modificaciones legales oportunas para, de ser posible, regularizar su situación», afirman los autores.

A la espera de una reglamentación específica, habría que considerar aplicable el artículo del Estatuto de los Trabajadores que regula la participación de menores de 16 años en espectáculos públicos, para la que se necesita un permiso especial por parte de la «autoridad laboral» que se concede siempre que no suponga un peligro para su salud ni para su formación profesional y humana.

Pero no sólo quienes han convertido la vida de sus niños en un negocio deben atender unas garantías mínimas. El derecho a la privacidad y a



### 5.000 EUROS POR UNA PUBLICACIÓN CON 200.000 SEGUIDORES

Para hacernos una idea de cuántos beneficios puede reportar a sus familias su trabajo en redes, los autores del libro La privacidad de los menores en redes sociales recurren a los datos de The State of Influencer Marketing 2020, según los cuales un perfil con alrededor de 200.000 seguidores en Instagram puede ingresar unos 5.000 euros por cada publicación. En el año 2020, las firmas comerciales destinaron en España más de 75 millones de euros a publicidad para que los influencers promocionasen sus productos. A nivel mundial, se ha estimado que el gasto en publicidad online destinado específicamente a los menores fue, según el Kids Digital Media Report, de 1.700 millones de dólares, aproximadamente un 37% del gasto total en publicidad en este sector», explican en su análisis los profesores Ramón Herrera y Alba Paños.



# PRIMER PLANO

### LOS MENORES EN LOS ENTORNOS DIGITALES



de d

la intimidad también está en riesgo cuando se comparten imágenes en redes sociales sin ánimo comercial o lucrativo. Así pues, sólo cuando la publicación de fotografías del menor en redes sociales proviene del entorno familiar más cercano y sólo vaya destinada al círculo privado de familiares y amistades, la jurisprudencia reitera que no atentaría al derecho a la imagen del menor, siempre y cuando no perjudique su interés superior.

Pero, ¿podrán los menores reclamar a sus padres alguna indemnización por no haber protegido su imagen y su intimidad? «La respuesta es afirmativa. A día de hoy, no contamos aún con casuística jurisprudencial sobre la materia, pues en la inmensa mayoría de casos los afectados son actualmente menores de edad que están muy lejos del pleno ejercicio de su capacidad jurídica y que no han alcanzado la madurez suficiente para poder mostrar su oposición a la constante sobreexposición de su identidad personal por parte de sus progenitores»

Pero los expertos no dudan de que en un futuro no muy lejano se verán casos judicializados de adultos que reclaman daños a sus padres (puede llegar incluso a perjudicarles en el acceso a un determinado puesto de trabajo o en la promoción laboral), se hayan lucrado estos o no, por la intromisión ilegítima en sus derechos de la personalidad.

Puestos a buscar guías de actuación en los países de nuestro entorno para establecer unas normas que regulen la imagen de los menores en el mundo digital, los investigadores citan la legislación francesa como la más avanzada desde la aprobación de la Ley 2020/1266, de 19 de octubre de 2020, que regula la explotación comercial de la imagen de los menores de 16 años en las plataformas en línea. Entre otros elementos, se obliga a una comunicación previa a la autoridad laboral y se limita el número de horas de grabación. Además, para evitar que las empresas y los progenitores se enriquezcan a costa de los menores, se exige que, a partir de una determinada cantidad, que los beneficios que se generen por los contenidos creados por los influencers deban ser guardados hasta que estos alcancen la mayoría de edad. O sea, esos beneficios tendrán que ingresarse en una institución financiera, la Caisse des dépôts et consignations, y son gestionados por la misma hasta que el hijo alcance la mayoría de edad o la fecha de emancipación.

Ramón Herrera y Alba Paños consideran indispensable que la ley española adopte medidas de protección similares a las establecidas en Francia y la necesidad de que esos menores puedan revocar en cualquier momento los permisos que sus padres hayan firmado con las compañías distribuidoras de sus imágenes, incluso sin necesidad previa de consultar a sus progenitores.

MARÍA JOSÉ SEGARRA

FISCAL DEL TRIBUNAL SUPREMO

# «EL RESPETO QUE SE EXIGE A LOS MEDIOS ES EXTENSIBLE A SUS PADRES»

### TERESA LÓPEZ PAVÓN SEVILLA

El tratamiento informativo del caso Marta del Castillo, tanto en los medios tradicionales como en las incipientes redes sociales—entre los adolescentes triunfaba entonces (2009) el canal Tuenti—, se convirtió de alguna manera en todo un manual de buenas y malas prácticas en relación a la utilización de la imagen y la información relacionada con me-

nores de edad en contextos conflictivos. Y así lo han destacado los profesores Ramón Herrera y Alba Paños en su informe La privacidad de los menores en las redes sociales. Entonces fueron sobre todo las televisiones las que impusieron un ritmo informativo desaforado pero, en paralelo, se abrió una puerta a la selva en que se ha convertido internet posteriormente.

Días después de la desaparición de la joven sevillana, la novia del asesino, una chica de 14 años, acudió a un programa de televisión acompañada de su madre para responder a los preguntas de los periodistas que estaban en el plató. La cadena de televisión contaba, por tanto, con autorización de los progenitores, ya que al menos la madre estaba presente. Pero eso no impidió que la Fiscalía de Sevilla demandara a la cadena con el argumento de que la entrevista había vulnerado el derecho a la intimidad y a la imagen de la menor implicada. La productora de televisión fue condenada a indemnizar a la joven. Al frente de la Fiscalía de Sevilla se encontraba entonces María José Segarra, que hoy es fiscal de Sala en el Tribunal Supremo.

Pregunta. Aquella demanda sirvió de aldabonazo para los medios de comunicación, que se vieron obligados a partir de entonces a realizar un ejercicio de contención en el uso de las imágenes de los menores vinculados al caso.

Respuesta. Estoy de acuerdo con esa percepción. Aquel caso tuvo repercusión nacional y sirvió para advertir de la obligación de respetar de manera especial el derecho a la intimidad, honor y propia imagen de los menores, impidiendo que pudieran

ser tratados como meros objetos. Y esa advertencia dirigida a los medios (se interpusieron varias demandas en relación con otros menores objeto de tratamiento indebido) es evidente que es extensible a los padres que no protegen debidamente esos derechos.

P. ¿Cree que hay más control/autocontrol ahora que entonces o los intentos por poner orden en esa selva

son estériles?

R. Estimo que la situación es ahora mucho más complicada debido a la presión de las redes sociales y la extraordinaria facilidad de la circulación de los contenidos. Esta realidad dificulta el control externo y añade presión a los medios para poner en práctica la autorregulación.

FE P. Pero el caso también generó una particular

paradoja. La familia de la niña cobró por aquella entrevista y después fue indemnizada. De alguna manera, su familia se benefició doblemente. ¿Cómo se gestionó esta contradicción? R. La indemnización le correspondió a la menor, no a la familia. Los juzgados pueden adoptar cautelas y controles para garantizar el destino de una indemnización dirigida a un menor.

P. Otra cuestión que se sometió a de-

bate es si un menor de edad, por lo hecho de serlo, tiene derecho a la libertad de expresión o de participación en medios de comunicación. R. No cabe duda de que un menor, si tiene suficiente madurez, puede tomar sus propias decisiones, sobre todo en el ámbito personal. Las iniciativas procesales que se adoptaron en aquel caso o en aquellos en los que el fiscal intervenga nunca van tendentes a limitar su derecho a expresarse o participar en medios, sino a que en estos y en el ejercicio de su  $derecho, se \, respete \, su \, intimidad \, y \, su$ imagen. Recuerdo que, en el caso en cuestión, en las preguntas se llegó a cuestionar la moralidad de la menor al relacionarse con una persona sospechosa de ser el autor de un homicidio: fue el tratamiento periodístico concreto el que vulneró sus derechos, no su participación sobre la

que tenía plena libertad.



# **OPINIÓN**

LAS NOTICIAS sobre un pacto PSOE-PP sobre el CGPJ suelen ser como el monstruo del lago Ness: un mito que resurge en verano, por la falta de noticias y el éxito infalible del «algo habrá». Sin embargo, en esta ocasión, el monstruo es verosímil, porque lo ha mentado el propio Feijóo. Luego algo hay. Y otra prueba de que las aguas del lago se mueven es la rapidez con que Ayuso ha salido a decir que ese pacto es «el fin de nuestra democracia».

Yo creo que el PP vuelve al verano en que Casado lo había pactado con Sánchez, pero Cayetana, despedida como portavoz, lo denunció en un discurso memorable en la escalinata del Congreso. Y Casado se arrugó. La venganza la vimos después: el pacto con Sánchez para cargarse a Ayuso y la exhibición de papeles falsos sobre su hermano que le filtró la Moncloa.

Pero, en el fondo, lo que supone entregar el CGPJ como «mal menor» es una de las dos líneas en



COMENTARIOS LIBERALES F. JIMÉNEZ LOSANTOS

### Rendir el CGPJ mataría al PP como alternativa a Sánchez

que se debate la derecha desde la Transición: ser sólo complemento o alternativa real a la izquierda. Con Fraga, Suárez, Aznar, Rajoy, Díez, Rivera o Abascal todos los partidos de la derecha se han dividido y a veces oscilado entre aceptar la superioridad moral, vía mediática, de la izquierda o rechazarla frontalmente. Y estos, a su vez, en dos modelos: los que compiten electoralmente, pero se acercan

a la izquierda, como Cs, porque en teoría los españoles son de izquierda, y los contrarios a la izquierda y, más aún, a la derecha que pacta con ella, como Vox, aunque esto los arrastre a luchar contra el PP y a servir al PSOE.

Cayetana dijo entonces que la última defensa de la democracia eran la Corona y los jueces. Y lo que dice Ayuso es exactamente lo mismo. Vox ya se ha puesto de perfil en lo que respecta a la Corona, y hay una parte del PP siempre dispuesta a rendirse al PSOE: son los que quieren quedarse *sine die* en el Ministerio de la Oposición, donde se vive muy bien, esperando que alguna crisis los deje en el poder una temporada. El problema de Feijóo es que el pacto hundiría su liderazgo y mataría al PP como alternativa, que quedaría en manos de Vox y los *alvises*. El sueño de Sánchez.

Rendir el CGPJ es aceptar su cleptocracia y una justicia bolivariana. Pero entre la plata y el plomo fiscal, unos eligen la plata, mientras Escobar caduca; otros, luchar contra el gánster, a toda costa. Tormenta en el lago Ness.



### Diferentes texturas del manto de impunidad

EL QUE Pedro Sánchez conociera de antemano el apaño del Constitucional y convirtiera en un mitin a Magdalena Álvarez en una mártir del *lawfare* es, a estas alturas, casi lo de menos. Sánchez se confirmó hace tiempo de esa clase de gobernantes que pretende convencer a su pueblo de que la judicatura es la brigada acorazada de la reacción. Esta es una capa muy superficial. La sentencia del Tribunal Constitucional sobre el caso de los ERE fraudulentos afecta a algo muy profundo. Nuclear, de hecho.

Los votos particulares lo explican a la perfección y con el estilo adecuado, mezcla de precisión y ultraje. El magistrado César Tolosa considera que la sentencia ha devastado los límites de la jurisdicción constitucional, al irrumpir en el ámbito reservado a la jurisdicción ordinaria y suplantar la función del Tribunal Supremo como máximo intérprete de la ley.

El Constitucional es un órgano político cuyos miembros, no todos jueces, lo son por un acuerdo

entre partidos. Con indudable pericia estratégica, el PSOE de Sánchez lo ha convertido en el arma definitiva del Ejecutivo. Ya era peligrosa su deriva constituyente, por la que va completando la Constitución con la incorporación de nuevos matices según la doctrina del derecho constructivista de María Luisa Balaguer. Con la sentencia de los ERE se concede ahora una nueva competencia.

¿Desde cuándo el órgano de garantías es un tribunal de casación del Supremo? ¡Si ni siquiera es un tribunal! Es como si hubieran colocado encima del Poder Judicial a un comité político, cuyas deliberaciones obtienen un resultado siempre previsible: siete a cuatro. Más que una deliberación jurídica parece que sus decisiones son fruto de una determinación del destino. Quizás porque así sea.

El CGPJ es un elemento de distracción. O, si se prefiere, la antesala de lo importante. El objeto de deseo fue siempre el Supremo y da la impresión de que mientras el Gobierno procede al asalto, ha adoptado la disposición táctica de socavar su posición institucional, reconocida por la Constitución pero ignorada por el Constitucional.

Sí, la sentencia la conocía Pedro Sánchez cuando en un mitin quiso convertir a Magdalena Álvarez en la víctima de una persecución de la derecha y la ultraderecha. A una mujer condenada en el mayor caso de corrupción de la democracia. El mensaje se percibe tan nítido que solo puede dejar de verlo quien prefiere no mirar. El sanchismo es ante todo un manto de impunidad. Extendido ya sea mediante el indulto, la amnistía o el apaño en el Constitucional.

### **RICARDO**



MILEI anuncia que regresa en viaje privado para continuar con su misión pública de incordiar un poco más. A algunos les hace mucha gracia el circo de este individuo sobrevenido: bocachancla, confuso, inestable. Entre Vox e Isabel Díaz Ayuso se disputan el patrocinio español del ruidoso presidente argentino. Y de paso confirman algo que todo el mundo sabe: la política es el monopolio de la vida pública.

reste indivice bocachanstable. Entre
A Ayuso se
pocinio español
idente argenconfirman algo

LUCAS

Para qué
carajo sirve en
España Milei

**CABO** 

**SUELTO** 

**ANTONIO** 

Aquí no necesitamos a Milei para nada, esa es la verdad. Me refiero a los ciudadanos. Lo de Milei es una milonga entre políticos en guerra (guerra entre ellos) para dar la batalla cultural del acoso. Que como batalla es lamentable, claro. Milei vuelve para dar otra vez la turra y decir muchas veces «zurdos de mierda», porque su ideario se cimenta en ese sintagma basura, de una escasez intelectual mendicante.

La presidenta de la Comunidad de Madrid le concede una medalla sin explicar bien los méritos para merecerla. Quizá sea mejor así, porque el día en que nos enteremos de los presuntos valores de Milei para que

Madrid le dé quincalla saldremos corriendo desde la Puerta del Sol con los brazos en la cabeza y en todas direcciones. Lo ridículo es la certeza de que lo reclaman y premian para que se meta un poco más con Pedro Sánchez, pues otra cosa no parece aportar. Pero algunos fingen como si hubiesen encontrado en él un planeta con agua. Es de risa. Últimamente nos están distrayendo mucho. Isabel Díaz Ayuso, la más obstinada en exhibir su entera lealtad a Feijóo, le va haciendo unas putadas gigantes a razón de una o dos al mes. A ver cómo defiende el jefe de filas que este sujeto escandaloso es también su modelo, su socio y su huésped. Buen marrón. Si a mí me confían una lealtad así escojo el viejo duelo a garrotazos.

Lo también llamativo de este asunto es el tiempo libre que tiene Milei, al frente de un país quebrado, para volver a Madrid derrochando dinero de su gente inflacionada con el propósito de insistir en lo que antes gritó por Twitter. Pero es que la apuesta es clara: Ayuso confecciona un PP a la derecha de la derecha oficial y para eso le sirve Milei. A nadie más que a ella. En política no es necesario matar para dejar muertos. Basta con el desafío atroz de abrir un socavón cada mañana a los pies del líder que juras amar.



DIRECTOR: JOAQUÍN MANSO DIRECTOR ADJUNTO:

Fornieles, María Gonzále: ADJUNTO AL DIRECTOR: Manteca, Jorge Bustos, Leyre Iglesias, Silvia Román Carlos Segovia, Gonzalo Suárez, Esteban Urreiztieta

SUBDIRECTORES:

Roberto Benito, Juan

EDITORA: Unidad Editorial General, S.L.U. Avda. de San Luis, 25. 28033 Madrid. Teléfono de co 91 443 50 00

ADMINISTRADORES:

DIRECTOR DE NEGOCIO:

COMERCIALIZACIÓN DE PUBLICIDAD DIRECTOR GENERAL DE PUBLICIDAD:

# El blanqueamiento de la corrupción alcanza el 'caso ERE'

LA LUCHA contra la corrupción que Pedro Sánchez invocó en 2018 para ascender al Gobierno mediante una moción de censura ha mutado ahora en blanqueamiento. Primero, para justificar la amnistía, el presidente hizo suyas las acusaciones de lawfare contra los jueces y magistrados que procesan a los políticos y cargos del procés. Después, desde que un juez investiga a su mujer por corrupción, Sánchez pasó a presentarse él mismo como víctima de una cacería derechista. Ahora esta estrategia ha alcanzado al mayor caso de corrupción de la historia de España: las ayudas al desempleo que el PSOE repartió entre sus afines desde la Junta de Andalucía como medio para mantenerse en el poder. El caso ERE. Según el demoledor mensaje del Gobierno, también el proceso judicial que puso fin a un latrocinio canónico -en el que no faltó ni la desviación de dinero para prostitutas y cocaína- fue ilegítimo.

La oportunidad se la ha brindado la anulación por parte del Tribunal Constitucional (TC) de la condena a Magdalena Álvarez por prevaricación. Resulta inconcebible escuchar a la ex consejera socialista diciendo que ha vivido «más de 15 años» de «cacería» y que el caso ERE ha sido un «montaje político». Aunque lo más insólito es que, hace dos semanas, en el mitin de Benalmádena donde Begoña Gómez fue ovacionada, Sánchez rehabilitó públicamente a Álvarez por haber sufrido «el vil ataque de la derecha y la ultraderecha durante muchos años». ¿Conocía el presidente el sentido del pronunciamiento que haría el TC por la mayoría pétrea (7 a 4) favorable al Gobierno? Si sus miembros sienten un mínimo aprecio a la dignidad de la Corte de garantías, no se entiende que guarden silencio.

El TC puede anular la condena a Álvarez, como ha sucedido, pero no cambiar los hechos: la Junta creó un sistema para repartir con absoluto descontrol 679 millones de euros destinados a comprar la paz social para perpetuarse en el poder. Miles de desempleados se quedaron sin las ayudas a las que tenían derecho, mientras que las zonas más beneficiadas por este sistema clientelar fueron vaciadas de toda actividad económica. Esa fue la inmensa mancha del caso ERE, destapado en su día por los periodistas de EL MUNDO Sebastián Torres y Antonio Salvador en un ejercicio de impecable servicio público.

Magdalena Álvarez participó durante años en los Consejos de Gobierno que aprobaron esas decisiones presupuestarias. El TC considera ahora que parte de esas decisiones no pueden

### ¿Conocía Sánchez el sentido de la sentencia del TC sobre Álvarez? La sospecha de parcialidad es inocultable

entenderse como actividades administrativas y, por tanto, no la hace responsable de ellas. La tesis es jurídicamente discutible, pues puede entenderse que el TC está sentenciando sobre legislación ordinaria -cosa que no le compete-y actuando de facto como un tribunal de casación que corrige un fallo del Tribunal Supremo.

La sospecha de parcialidad del TC, multiplicada por la intervención de Sánchez, es inocultable. Puede parecer que el Gobierno está utilizando al Constitucional más politizado y desprestigiado de la democracia para blindar la impunidad de sus afines.

### LA MIRADA



### Mayor seguridad jurídica para los menores en los negocios digitales

LA CRECIENTE exposición de menores en las redes sociales con fines lucrativos obliga a abrir un debate sobre cómo otorgarles las máximas garantías legales posibles. No se trata de prohibir la aparición de los niños y adolescentes en las plataformas de internet, pero sí de darles la seguridad jurídica necesaria para protegerlos

Como informamos en nuestro Primer plano, en España los menores que crean contenidos para las redes carecen de una legislación adaptada al mundo digital, mientras países como Francia detallan de forma pormenorizada las condiciones en que deben hacerlo, limitando las horas de grabación y obligando a que esta actividad sea compatible con su asistencia al colegio. Los progenitores también se ven compelidos.

Los casos de los padres que incorporan a sus hijos a los contenidos promocionales que divulgan -como ocurre con

muchos influencers-merecen una atención específica. Cabe preguntarse si en las redes la explotación comercial de los menores puede depender exclusivamente de la decisión paterna, como de hecho no ocurre ya en los medios convencionales. La especial vulnerabilidad de los niños -incluidas las posibles consecuencias de estas prácticas en su formación psicológicaobliga a extremar el celo sobre su derecho a la privacidad y a la intimidad, también en internet.

### **VOX POPULI**



**JOSÉ FÉLIX TEZANOS** 

### Vuelve a apuntar al PSOE como ganador

**▼** El CIS, que preside, insistió ayer en otorgar la victoria al PSOE en unas hipotéticas elecciones generales, situándolo por encima del PP, que ganó los comicios europeos con dos escaños y cuatro puntos de ventaja. Sus pronósticos entonces volvieron a ser los más fallidos con hasta 13 puntos de error.



MARCO SILVIO PIZZI

### Óptima relación comercial con Italia

▲ La Cámara de Comercio e Industria Italiana para España (CCIS), que preside, ha elaborado el primer barómetro sobre el clima y las perspectivas de la inversión italiana en nuestro país, con unos resultados óptimos: el 50% de las empresas italianas en España espera aumentar su inversión en 2024.



ANGÉLICA LIDDELL

### Abre el Festival de Teatro de Aviñón

▲ La dramaturga y actriz será la primera española en 78 años en abrir el Festival de Aviñón, el más importante de Europa, con su obra *El funeral de* Bergman. Además, prepara la salida de un volumen, Caridad, donde recoge tres textos inéditos, entre ellos Antipatriota, una carta de desafección a España.



**JEFF LANDRY** 

### Luisiana impone los Diez Mandamientos

**▼** El gobernador republicano de Luisiana obligará por ley a exhibir los Diez Mandamientos en todas las aulas, desde los colegios a las universidades, a partir del próximo curso. La medida no sólo supone un intervencionismo religioso indeseable, sino que es inconstitucional.



PARTHA DASGUPTA

### Premio al padre de la economía ambiental

♠ El economista británico ha recibido en Bilbao el Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en Economía, Finanzas y Gestión de Empresas por sentar las bases de la economía medioambiental. Dasgupta ha introducido y cuantificado económicamente el valor social de la naturaleza



NICO WILLIAMS

### Desarbola a la defensa italiana

♠ El extremo del Athletic de Bilbao firmó anoche su mejor partido con la selección ante Italia. Desbordó a su marcador, Di Lorenzo; de sus botas salió el centro que acabó en el gol en propia meta de los italianos, y uno de sus disparos acabó estrellándose en el larguero. Fue, junto a Cucurella, el mejor.

# **ESPAÑA**

# El juez apunta a la actuación de Gómez en la Complutense

• Cita como testigo al rector para que dé explicaciones • El PP logra instar al Gobierno a regular la relación empresa-máster

### MANUEL MARRACO GEMA PEÑALOSA MARISA CRUZ MADRID

La defensa de Begoña Gómez llevaba días reclamando al juez que le aclarase por qué se sigue investigando a la mujer del presidente del Gobierno y ayer el magistrado le mostró el camino, o al menos uno de ellos. El titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid ha citado a declarar como testigo el próximo 5 de julio al rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Joaquín Goyache. Será unas horas después de que comparezca ante el juez la propia mujer del presidente del Gobierno citada a las 10.00 horas. Ella no acude como testigo, sino como investigada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

Se da la circunstancia de que la esposa del presidente acudirá a declarar con el peso añadido de la proposición no de ley del PSOE en la que, ayer, los *populares* consiguieron introducir un punto, defendido por el diputado Pedro Navarro, instando al Gobierno a promover la «elaboración de un código de buenas prácticas para evitar conflictos de intereses sobre las empresas y los responsables de los máster», en alusión directa al caso de Begoña Gómez.

Esta petición, aprobada con el voto socialista, busca el establecimiento de «reglas claras y medidas de máxima transparencia para evitar más cátedras y másteres pantalla que hagan negocio privado con el dinero público». La aceptación de la enmienda por parte del PSOE supone el reconocimiento indirecto de que en el caso que afecta al máster dirigido por Gómez hay irregularidades que no deben repetirse.

Navarro sostiene que «la ecuación PSOE-Empresa-Máster acaba en conflicto de intereses siempre» y añade que la pretensión del PP es «defender el buen nombre de la universidad pública y evitar presunto tráfico de influencias como el de Begoña Gómez».

El magistrado Juan Carlos Peinado también rechazó ayer la petición del abogado de Gómez, el ex ministro Antonio Camacho, de aplazar su comparecencia hasta que se resuelvan los recursos que ha interpuesto. El instructor del caso considera que aceptarlo supondría «un retraso injustificable de varios meses» en la tramitación de la causa.



Joaquín Goyache. EFE



Carlos Barrabés. ELENA RAMÓN

El juez emprende así una vía de investigación que apunta a que Gómez podría haber aprovechado en su propio beneficio un *software* que en parte fue abonado con fondos de la universidad pública. Otra parte del trabajo fue elaborado de forma gratuita por grandes empresas, algo que podría haberse producido por su condición de esposa del Pedro Sánchez. Accedieron a la petición de Gómez Indra, Telefónica y Google. Las dos primeras tienen participación pública.

Diversas acusaciones populares personadas en la causa, como Hazte Oír, habían incluido esta actuación de Gómez en sus querellas, reclamando al juez que fuera una de las líneas de investigación.

El sistema informático estaba supuestamente destinado al Máster de Transformación Social Competitiva que ella dirigía en la UCM. Las tres grandes empresas consideraban, de hecho, que se trataba de trabajos para la universidad. Sin embargo, Gómez registró la aplicación a nombre de su sociedad Transforma TSC en la Oficina Española de Patentes y Marcas. Las tres empresas implicadas en el desarrollo gratuito del *software* abandonaron el proyecto sin concluirlo. Fue entonces cuando Gómez logró que la Universidad invirtiera para acabar el trabajo. Finalmente se adjudicaron por un valor de 60.000 euros más IVA.

Además de citar al rector de la Complutense, el magistrado instructor también resolvió tomar declaración como testigo el 15 de julio al empresario Carlos Barrabés, que obtuvo contratos de la administración tras impulsar la carrera profesional de Gómez en la Complutense. Esta llegó a remitir a los contratantes cartas de recomendación en favor de Barrabés.

Debido a su mal estado de salud, está previsto que la declaración se realice por videoconferencia. El juez precisa que según el informe médico su situación no le permite «desplazamiento alguno», pero que mantiene «las capacidades mentales y cognitivas íntegras para contestar a las preguntas que se le formulen».

Añade que no existe un pronóstico de recuperación de su salud a corto plazo, si es que esta llega a producirse, por lo que acuerda que el interrogatorio se haga con carácter de prueba preconstituida. Es decir, pensando en que pueda tener validez en un eventual juicio si Barrabés no pudiera declarar en él.

Inicialmente, tres contratos ganados por Barrabés en una licitación de la sociedad pública Red.es constituyeron el núcleo de la investigación del Juzgado 41. Finalmente, la Fiscalía Europea decidió sustituir al juez en la investigación de esos contratos, puesto que fueron financiados por fondos de la UE.

La defensa de Gómez planteó entonces al juez que no quedaba ya nada que investigar en la causa, alegando que la Audiencia de Madrid solo había dado el visto bueno a seguir adelante con lo que se había llevado la Fiscalía Europea.

La respuesta del juez fue que había en la causa más elementos a investigar que esos contratos. Que después de la presentación del recurso del fiscal habían llegado nuevos documentos y un informe de la Guardia Civil. Eso suponía la existencia de nuevas líneas de investigación, a una de las cuales apuntó ayer.



# Los 7 pecados capitales que la oposición carga a García Ortiz

El PP amplía la petición de cese registrada en el Congreso, sobre su actuación desde 2023, tras los 'whatsapp' publicados ayer

### M. CRUZ MADRID

La lista de irregularidades se retrotrae hasta el segundo nombramiento de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado, el 27 de diciembre de 2023. Porque ya entonces, no contó con informe favorable del Consejo General del Poder Judicial «por entender que no era idóneo pa-

ra el cargo». El PP, la recopilación que acompaña a la proposición que ha registrado en el Congreso contra García Ortiz, recuerda los argumentos: «Deficiente legalidad en la gestión administrativa de la Fiscalía; deficiente transparencia en los nombramientos discrecionales; deficiente dirección para el correcto funcionamiento pro-

# **ESPAÑA**



cesal de la fiscalía y falta de amparo de la carrera fiscal en garantía del principio de legalidad en el ejercicio de sus funciones». Pese a ello, García Ortiz fue confirmado en el puesto, el primero de los pecados capitales para la oposición. Y, a partir de ese momento, denuncian, los incumplimientos se incrementan. En este sentido, hacen hincapié en que el Fiscal General «ha seguido realizando nombramientos a su arbitrio» (2º pecado). Y citan: «Dos veces anuló el Supremo el nombramiento del fiscal de sala de Menoresy dos veces anuló el nombramiento de Dolores Delgado, como fiscal de sala, apreciando en la primera ocasión desviación de poder».

También recuerdan que «ha dictado instrucciones a los fiscales en distintos casos siguiendo la línea de oportunidad y conveniencia del Gobierno» (3º); «no ha cumplido con

las comparecencias preceptivas en el Congreso para explicar la memoria anual de la Fiscalía» (4°); «se ha negado a atender al requerimiento del Senado en dos ocasiones para informar sobre una norma en tramitación (la Ley de Amnistía) que afecta a las funciones del Ministerio Fiscal» (5°); «no ampara a los fiscales ante los duros e injustificables ataques de políticos independentistas» (6°) y «cierra la investigación contra Otegi sin esperar el informe clave de la policía» (7°).

El Partido Popular no amplía los pecados capitales, pues se trataría de nuevo de actuar según la conveniencia del gobierno, pero sí fortalece las evidencias contra el fiscal general del Estado después de conocer los whatsapps que este intercambió con la fiscal superior de Madrid ordenándole que difundiera da-

### CITADOS DOS FISCALES

TSJM. El instructor del TSJ de Madrid que investiga la filtración de datos confidenciales de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha citado como imputados el lunes a la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y al fiscal de Delitos Económicos, Julián Salto. El magistrado ha acordado la diligencia antes de decidir si remite la causa al Tribunal Supremo, donde se encuentra aforado el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien se encuentra al borde de la imputación.

tos reservados del pacto que negociaba el novio de Isabel Díaz Ayuso con la Fiscalía de Delitos Económicos. Los populares tienen registrada en el Congreso una proposición reclamando su cese y ahora la remozan con nuevos reproches.

El PP hace un repaso exhaustivo de lo que considera «incumplimientos graves» de García Ortiz, un listado que, señala, «no ha hecho más que crecer incrementándose la percepción pública de su auténtica dependencia funcional e ideológica del Gobierno» lo que genera «un desprestigio de la carrera fiscal que esta no merece y que un Estado democrático no puede permitir».

Entran de lleno en la última polémica, la que afecta a la revelación de datos reservados en el caso del novio de la presidenta madrileña, Alberto González Amador. En este sentido recuerdan la intervención de García Ortiz en un hecho que califican de «bochornoso» y por el que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid «ha admitido una querella por revelación de secretos contra dos fiscales». «Esta querella», explica el PP en su petición de cese del Fiscal General, «fue presentada por el Colegio de la Abogacía de Madrid por entender vulnerado de forma clara el derecho fundamental de defensa en una insólita y gravísima actuación de la fiscalía». Una actuación,

recalcan, «a instancias del fiscal general» como él mismo reconoció: «Asumo la responsabilidad por esa nota de prensa».

Esa declaración,

Esa declaración, puntualizan, la realizó «togado y con los atributos del cargo»

y sólo por ella, «en un país democrático, el fiscal general no puede hacer otra cosa que dimitir». No obstante, en lugar de ello, acusan, se precia de «estar blindado por el Gobierno» y «siembra dudas sobre el Tribunal Supremo» sugiriendo que ha cambiado sus criterios respecto a la Fiscalía General en su política de nombramientos elevando el grado de exigencia hasta situarlo, según García Ortiz, en el nivel de «disputa jurídica».

Con su actuación, García Ortiz, afirman, ha puesto «en serios aprietos a sus fiscales» que ahora se ven directamente implicados en un caso de «clara finalidad política que pretende desprestigiar a una presidenta de Comunidad Autónoma hasta llegar para ello a quebrar loa obligación de preservar el derecho de defensa de cualquier ciudadano».

Ahora, tras la publicación por este periódico de los whatsapps intercambiados por el fiscal general con la fiscal superior de Madrid, se comprueba sin género de dudas, según el PP, que fue él quien promovió, revisó e instó a hacer pública de manera inmediata la nota con los datos confidenciales de González Amador. Un nuevo argumento que completa el pliego de cargos por el que el primer partido de la oposición instará al Congreso a reclamar al Gobierno el cese del fiscal general del Estado.



Víctor de Aldama. E.M.

### Aldama ultima la venta del Zamora CF a la familia Lopera

### E. URREIZTIETA MADRID

El empresario Víctor de Aldama, investigado por la Audiencia Nacional en el denominado *caso Koldo*, ultima la venta del Zamora, C.F., a la familia del ex presidente del Real Betis, Manuel Ruiz de Lopera. Según ha podido saber EL MUNDO a través de fuentes próximas a la negociación, la operación está próxima a cerrarse en torno a los 1,9 millones de euros. Una cantidad que contrasta con los 8 millones que Aldama lleva invertidos en el club desde que lo adquirió hace ya seis años.

Aldama posee en estos momentos una amplia mayoría accionarial del club, que acaba de ascender a Primera RFEF, y comparte la propiedad con varios socios. Durante los últimos años Aldama ya intentó vender el club, llegando a pedir por su paquete accionarial, que supera el 80%, una cantidad próxima a los tres millones de euros.

Según las mismas fuentes, el próximo dueño del Zamora C.F., si cristaliza la venta, será Javier Páez, sobrino y heredero del ex mandatario verdiblanco.

La entidad deportiva arrastra en estos momentos problemas financieros. Entre otros, el impago de las nóminas a los futbolistas, que llevan un retraso de cuatro meses y que de no saldarse el próximo 30 de junio podría desembocar en un descenso administrativo de categoría.

Recientemente el juez Ismael Moreno autorizó a que el club pudiera disponer de sus cuentas bancarias para hacer frente al pago de nóminas, seguros y demás gastos corrientes.

El instructor investiga la compra de mascarillas por parte del Gobierno a la empresa Soluciones de Gestión, acusada de pagar comisiones al asesor de José Luis Ábalos, así como el rol desempeñado por Aldama.

# ESPAÑA

# Los votos particulares del caso ERE: «El TC ha suplantado al Supremo»

Los cuatro magistrados del sector conservador cargan contra el fallo de Álvarez

### ÁNGELA MARTIALAY MADRID

«La sentencia de la que manifiesto mi discrepancia ha devastado los límites de la jurisdicción constitucional, al irrumpir en el ámbito reservado a la jurisdicción ordinaria y suplantar la función del Tribunal Supremo como máximo intérprete de la ley y, que como consecuencia de ello ha ocasionado un daño institucional difícilmente reparable, al anular las sentencias dictadas en el asunto de corrupción más importante de la historia reciente de España y rectificar por primera vez desde que el Tribunal Constitucional entró en funcionamiento el criterio del Tribunal Supremo en la interpretación de un elemento recogido en la descripción de la conducta típica», sostiene el magistrado del Tribunal Constitucional, César Tolosa, en el voto particular emitido contra la sentencia que ha anulado la condena que recibió la ex consejera de la Junta de Andalucía, Magdalena Álvarez, por el caso de los ERE en Andalucía.

Tolosa es uno de los cuatro magistrados que votó en contra de estimar la demanda de amparo presentada por la ex ministra Álvarez contra las sentencias dictadas por la Audiencia Provincial de Sevilla y el Tribunal Supremo. Los otros tres magistrados discrepantes, Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo y Concepción Espejel, han emitido otro voto particular conjunto donde se refieren al «vapuleo» de las resoluciones de estos órganos judiciales por parte del TC.

La decisión de amparar a Álvarez ha vuelto a demostrar la profunda división ideológica existente en el órgano encargado de interpretar la Constitución. Los siete magistrados del sector progresista, liderados por el presidente Cándido Conde-Pumpido, se han impuesto a la minoría



La ex ministra Magdalena Alvarez durante un mitin del PSOE. EL MUNDO

conservadora. El tono de los votos particulares emitidos, a los que ha tenido acceso EL MUNDO, refleja la ruptura total existente en el seno de la corte de garantías. En su voto, Tolosa califica de «llamativo» que «sea en el caso más grave de corrupción política institucionalizada y mantenida durante más de diez años, cuando el Tribunal Constitucional rectifique por primera vez desde que inició su andadura al Tribunal Supremo en la interpretación de un elemento recogido en la descripción de la conducta típica de un delito». La

socialista Magdalena Álvarez fue condenada a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación continuado al haber intervenido en la elaboración de los anteproyectos de ley de presupuestos del Gobierno andaluz de los años 2002, 2003 y 2004 y modificaciones presupuestarias de octubre de 2002.

La sentencia del TC, ponencia de la vicepresidenta Inmaculada Montalbán, sostiene que la elaboración de los anteproyectos de ley y su aprobación como proyectos de ley no puede ser constitutiva del delito de prevaricación debido a que este tipo de actuaciones, ni son resoluciones ni han recaído en un asunto administrativo, al tratarse de actos dictados por el Poder Ejecutivo en el ejercicio de su función de gobierno.

Tolosa responde que «los miembros del Gobierno no son irresponsables, ni gozan de inmunidad por los delitos que puedan cometer al elaborar y aprobar los anteproyectos de leyes de presupuestos. La Constitución sencillamente no lo prevé porque en un Estado de Derecho pretender situar a los miembros del Gobierno, en cualquier ámbito, por encima de la Ley, como se desprende de la sentencia, ni está justificado, ni podría estarlo so derrumbe del propio Estado de Derecho».

Por su parte, Enríquez, Arnaldo y Espejel afirman que los actos prelegislativos son susceptibles de control penal y destacan que «una cosa es que sea la primera vez que un asunto como este se haya planteado ante los tribunales penales y otra muy distinta que la respuesta dada por ellos a esta cuestión novedosa sea imprevisible», tal y como afirma la sentencia del TC.

Estos magistrados consideran que las sentencias de la Audiencia de Sevilla y el Supremo «han efectuado una interpretación razonada de los elementos del delito de prevaricación y su aplicación al caso que supera el canon de control referido a la prohibición de interpretaciones ilógicas o arbitrarias que impone el artículo 25.1 de la Constitución, conforme a la doctrina consolidada de este tribunal».

El TC abordará en el Pleno del 2 de julio los recursos de amparo de otros cinco condenados por los ERE: Francisco Vallejo, Antonio Fernández, Jesús Rodríguez, Miguel Ángel Serrano y Carmen Martínez Aguayo.

### Fin de la paz en el PSOE de Valencia: primer pulso a Diana Morant

### NOA DE LA TORRE VALENCIA

Tres meses exactamente le ha durado a Diana Morant la paz interna en el PSOE valenciano. Tras el adiós de Ximo Puig, logró evitar las primarias con un pacto a tres bandas y el aval de Pedro Sánchez. Es decir, los líderes provinciales de Alicante y Valencia, Alejandro Soler y Carlos Fernández Bielsa, renunciaron a plantar batalla y accedieron a integrarse en la ejecutiva de Morant. Bielsa, sin embargo, ha sido el primero en echar un pulso a la líder del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia.

Así que el partido actuó ayer para parar los pies a quien es hoy el vicesecretario general del PSPV y evitar una «batalla campal», según confirmaron a este diario fuentes socialistas. El comité de ética y garantías le comunicó a Bielsa la «suspensión cautelar» del punto del orden del día del comité provincial extraordinario que había convocado para abordar los «nombramientos y vacantes» de su ejecutiva, una decisión contra la que ya ha presentado alegaciones.

El problema es que entre los señalados está el secretario de Organización del PSPV y mano derecha de Morant en la dirección autonómica, Vicent Mascarell, quien ostenta la misma competencia en la dirección provincial de Bielsa. Según los estatutos del partido, sin embargo, no pueden desempeñarse dos cargos orgánicos, por lo que Mascarell debería renunciar a la ejecutiva provincial, según el entorno de Bielsa. En el equipo de Morant, querer forzar su salida se interpreta como una «desautorización» a la líder del PSPV, que amenaza con llevar el asunto a Ferraz si Bielsa no cede.



### Milei, medalla al insulto

En la Conferencia de Seguridad de Múnich que se celebró el 19 de febrero, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, recibió una solicitud para reunirse con su colega argentina Diana Mondino. Los medios apenas dimos relevancia al encuentro, porque lo normal no es noticia. ¿Y qué es lo normal? Que dos cancilleres de países aliados hablen. Un despacho de Europa Press informó de que Albares y Mondino habían estudiado cómo mejorar la seguridad jurídica de la inversión española. Albares deseó «éxito» al Gobierno argentino de su colega. Lo normal.

Por entonces ya se habían producido cosas anormales, como que el presidente español no felicitara a su colega por su victoria electoral. Nada de esto se tocó en el encuentro entre Albares y Mondino. Al ministro de Exteriores español le agradó el tono «business friendly» de su homóloga, quien recorre el mundo en busca de divisas. És una tarea indispensable, porque **Javier** Milei ha arrancado el ejercicio de su cargo comiéndose de aperitivo una de sus grandes promesas: cerrar el Banco de Argentina.

Trabajar en esa institución debe ser muy duro. Su Estado se caracteriza por no atender a los pagos, especialmente durante los mandatos de la izquierda peronista, a la que soprendentemente se añora tanto desde el Gobierno español. En cualquier caso, hace dos semanas, el banco central

argentino logró un acuerdo con China para renegociar el pago de 5.000 millones de dólares. Las autoridades de Pekín entrarían dentro de lo que Milei llama «zurdos de mierda». Pero, claro, ¿qué es la ideología cuando hablamos de divisas?

Otra de las promesas de Milei era barrer a la corrupta clase política de su país. De momento, a quien ha barrido es a su jefe de gabinete, Nicolás Posse, un ingeniero sin experiencia en la moqueta, y ha nombrado como superministro a Guillermo Francos, de 74 años, un galápago curtido en todas las batallas posibles.

El líder libertario no tiene mayoría en la Cámara y necesita diálogo y tiempo para sacar sus políticas adelante. El Senado acaba de aprobar por los pelos una reforma para privatizar empresas, levantar controles sobre capitales extranjeros y aumentar los poderes económicos del presidente. Los mercados lo celebran.

La victoria es parcial, porque no ha sacado adelante la rebaja de impuestos a las rentas altas, pero es un respiro. Hasta ahora, el presidente argentino se ha dedicado a viajar al extranjero incendiando foros de ultraderecha para ver si el humo tapaba su debilidad legislativa. Hoy ejercerá de madero para el fuego perpetuo en el que se atizan Isabel Díaz Ayuso y Pedro Sánchez.

Una norma del 23 de abril regula que la Medalla Internacional de Madrid «se efectuará por decreto del titular de la Presidencia de la Comunidad, a iniciativa personal del titular de la Presidencia» (sic). Se le concede a Milei como muestra de «cortesía».

Milei acostumbra a llamar «cobarde» a Sánchez y «corrupta» a su mujer. Ayuso dice que el presidente es un «hijo de fruta». Sánchez suele calumniar al hermano de Ayuso y su ministro dijo que Milei era un drogas. Hoy todos hablarán en nombre de la Democracia, que es como se insultan mejor.

# El Sol es naranja. La energía es

# Werde.

21 de junio. Día Mundial del Sol.

El experto, el Sol **y tú.** 

Válido hasta el 31/07

Tus paneles solares desde solo

**T** €/día.\*



Puntos de Atención 900 92 33 33 iberdrola.es

\*Consulta condiciones en la web.



# ESPAÑA

# Ferraz usa a Ayuso contra Feijóo para que «se vea que manda más que él»

El Gobierno acusa a la presidenta de Madrid de «deslealtad» por condecorar a Milei

### MARTA BELVER MADRID

El nombre de Isabel Díaz Ayuso se escuchó en una decena de ocasiones en la rueda de prensa del lunes en la sede nacional del PSOE y en la del martes en Moncloa tras el Consejo de Ministros, sin que ningún periodista hubiera preguntado directamente por la presidenta de la Comunidad de Madrid. El propio Pedro Sánchez tardó exactamente 35 segundos en mencionarla también en su réplica a Alberto Núñez Feijóo el miércoles en el Congreso situándola como uno de los «jefes» de líder del PP junto a José María Aznar y Santiago Abascal.

No es una novedad que el presidente del Gobierno, sus ministros y los principales representantes del partido sitúen a la dirigente madrileña en la diana de los ataques, que además son bidireccionales desde la Puerta del Sol. Lo llamativo es que la estrategia se haya intensificado precisamente después de que el secretario general de los socialistas admitiera ante su Ejecutiva Federal que tienen un «problema» electoral en una comunidad en la que los populares llevan gobernando de forma ininterrumpida desde hace tres décadas.

Las fuentes del PSOE consultadas apuntan que es «normal» que, una vez que «se ha marcado que en Madrid hay un fallo», todos traten de «meterle el dedo en el ojo a Ayuso», incluso «aunque no se haya explicitado como una orden». «Pero es que, además, nos viene bien situarla como una contrincante para que parezca que es la que manda más en el PP, lo que deja a Feijóo como si fuera casi un pelele», analiza un cargo del partido.

Al endurecimiento de la crítica política que recibe desde Moncloa y Ferraz centrada en su persona, la pre-



El presidente de Argentina, Javier Milei, en la celebración del Día de la Bandera. STRINGER / AFP

sidenta de Madrid ha respondido con el anuncio de concederle hoy a Javier Milei la Medalla Internacional de la Comunidad. La decisión se produce en medio del choque diplomático que España mantiene con Argentina después de que el mandatario del país latinoamericano llamara «corrupta» a la mujer de Sánchez y éste, a su vez, ordenara la retirada de embajadora en Buenos Aires.

A través del Ministerio de Asuntos Exteriores, el Gobierno acusó ayer a Ayuso de «profunda deslealtad hacia las instituciones españolas» por condecorar a Milei. De paso, calificó como «sorprendente y anómalo» que «un presidente extranjero no solicite, en ninguna de sus primeras visitas a España, un encuentro institucional con su homólogo, como hacen todos los presidentes del mun-

do, al tiempo que mantiene encuentros de carácter privado y con autoridades autonómicas»

«Feijóo se juega su liderazgo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ): ésa es su particular EBAU», se limitan a señalar en la dirección federal del PSOE sobre la intensificación de los ataques a Ayuso esta semana. «Si no es capaz de pactar, todo el mundo sabrá que internamente han vuelto a doblarle el brazo», agregan en alusión implícita a la dirigente madrileña, que tildó de «matonismo democrático» y de «prácticas bolivarianas» que el jefe del Ejecutivo hava dado al principal partido de la oposición un plazo hasta final de mes para llegar a un acuerdo en la renovación del órgano de gobierno de los jue-

ces y, de no alcanzarlo, llevar al Congreso una reforma para hacerlo.

Desde una federación socialista consideran que «tensar no es bueno para nadie, ni para el PP», pero reconocen que «cuando es la propia Ayuso la que centra el debate en atacar a Sánchez» deja al partido «sin hueco» en Madrid. «Si tienes a los mi $nistros\,confrontando\,a$ diario con ella poco más se puede hacer a nivel territorial», añaden en alusión a la organización regional que dirige Juan Lobato, que ha declinado hacer declaraciones al respecto.

Otras fuentes del PSOE apuntan que el choque contra la presidenta madrileña desde la esfera nacional encaja con el «relato» que les ha «funcionado bien» en las elecciones europeas: que su alternativa es «el bloque de la ultraderecha». «Al PP se le tumba asimilándolo con Vox, no si se le permite crecer por el centro. Dudo que

a Feijóo le venga bien el acercamiento de Ayuso a Milei», agregan.

En Génova enmarcaron ayer dentro de la normalidad y en sus competencias autonómicas que la baronesa *popular* mantenga un encuentro con el dirigente argentino. Ayuso, por su parte, aseguró que es un «honor» recibir a un «presidente legítimo, elegido, él sí, por amplia mayoría en las urnas»

# FERNANDO |

### DIPUTADO ARGENTINO Y COLABORADOR DE MILEI

# «Sánchez tiene todos los horrendos defectos de un líder peronista»

### SEBASTIÁN FEST

«¿Pedro Sánchez? Tiene todos los horrendos defectos de un líder peronista». Si de algo no se puede acusar a Fernando Iglesias es de falta de claridad al hablar. El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados argentina, uno de los colaboradores más estrechos de Javier Milei y su acompañante en el pasado G-7, cuenta con la nacionalidad española e italiana, además de la de su país, y se siente autorizado a analizar al presidente del gobierno como directamente afectado.

«Sánchez actúa como si su mujer fuera una institución estatal, al mejor estilo monárquico-falangista», añade Iglesias durante una entrevista con EL MUNDO. El presidente ar-

gentino, Javier Milei, totalmente enfrentado a Sánchez, llega hoy a Madrid para recibir un premio del Instituto Juan de Mariana. Iglesias, de 67 años, quiere creer que no habrá problemas para que ingrese.

Pregunta. Las relaciones entre España y Argentina están muy golpeadas. ¿Pudo haberse resuelto de otra manera la crisis?

Respuesta. Están golpeadas por la irresponsabilidad del señor Pedro Sánchez, que ha transformado una disputa ideológica, partidaria y personal en un conflicto entre dos países con extraordinarios lazos históricos y de amistad. Es algo curioso, porque quien pretende ser el heredero de las tradiciones republicanas españolas y acusa a su oponente de ser fascista actúa como si su mujer fuera una institución estatal, al mejor estilo monárquico-falangista.

P. Sánchez se siente atacado personalmente, al igual que Milei. ¿Tiene retorno esta situación?

R. No veo ninguna posibilidad de que

el presidente Milei se retracte. Tampoco veo porqué deba hacerlo. Fue Sánchez el que comenzó, inmiscuyéndose en la campaña electoral argentina a favor de Massa. Fue el Gobierno español el que emitió los peores insultos: drogón, fascista, enemigo de la democracia. Y se referían a un funcionario en ejercicio, el más importante de la

República Argentina, no a su señora ni a alguien de su familia. Finalmente, fue el Gobierno español el que escaló el conflicto a nivel internacional. Si alguien debe retractarse, no es Milei. Pero no veo que Sanchez vaya a retractarse. Ha hecho una jugada para polarizar la opinión pública entre Milei-Vox y él, para da-

ñar al PP. Y le ha salido bien, creo. Suma él, a corto plazo, y pierden el PSOE y España. P.Milei puso a Sánchez y a su esposa en un pri-

mer plano mundial. ¿Qué opinión tiene usted, políticamente, de Sánchez? R. Soy ciudadano espa-

ñol, viví dos años en España y fui convencido votante del PSOE cuan-

do era una fuerza socialdemócrata y modernizadora, con Felipe y antes de Zapatero, de Podemos y de Sánchez. Creo que el señor Sánchez tiene to-



# ESPAÑ

# De las dos ofertas de Milei al debate interno sobre la rueda de prensa

Avuso tilda de «honor» la visita aunque sectores del PP muestran «dudas» por «lo imprevisible» del presidente argentino

### PABLO R. ROCES MADRID SEBASTIÁN FEST BUENOS AIRES

17 de mayo de 2024. Javier Milei aterriza por primera vez en España como presidente de Argentina. Por delante un acto de presentación de su libro, una reunión con empresarios y una intervención en el evento de Vox Europa Viva 24, junto a destacados líderes de la extrema derecha mundial. Ytambién un objetivo sin cumplir: reunirse con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pese a la intención de ambos equipos por coordinar agendas, sin éxito.

En el horizonte, una nueva visita del mandatario argentino para ser galardonado el 21 de junio por el Instituto Juan de Mariana y, de nuevo, la intención de reunirse con la dirigente madrileña que, en este caso, sí le recibirá. Según fuentes conocedoras de los contactos, que se han acelerado esta misma semana, fue el equipo de Milei quien se dirigió a la Puerta del Sol para gestionar dicha reunión, que se saldará con la imposición de la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid y que recibió el visto bueno del equipo de Ayuso. Unos contactos en los que también participó la Embajada de Argentina en la capital en comunicación con Presidencia del Gobierno regional.

En el punto de mira del presidente argentino también estaba reunirse con el Rey Felipe VI, con quien el 9 de diciembre, un día antes de su

Casa de Correos, calificado ayer de «honor» por la presidenta regional. «Si el presidente argentino realiza visitas institucionales a gobiernos diferentes y no lo hace con aquel que ha provocado una crisis diplomática e insulta constantemente no sólo a Milei sino a todos los gobiernos que no son de su signo político, nosotros no tenemos la culpa», defendió la dirigente popular ayer en la sesión de control al Gobierno en la Asamblea de Madrid ante las críticas de los partidos de la izquierda.

proclamación como presidente, man-

tuvo una extensa conversación. Am-

bos dirigentes también coincidieron

en la toma de posesión de Nayib Buke-

le como presidente de El Salvador,

pero apenas se cruzaron un saludo.

Desde Casa Real, no obstante, han

rechazado esa reunión aludiendo a

que la política exterior la fija el Go-

bierno de España, inmerso en plena

de Javier Milei se reducirá al encuen-

tro con Ayuso hoy viernes en la Real

Es por eso que la agenda política

crisis diplomática con Milei.

Apenas unas horas después, en una intervención en la argentina Radio Mitre, Ayuso volvió a reafirmarse en su decisión porque España es un país «fuertemente descentralizado» y las malas relaciones de Moncloa con Milei no pueden, según ahondó, «arrastrar» a otras administraciones. «Las democracias liberales tenemos que hablar entre nosotras, tender puen-

para decirlo, pero le vemos dar insisbiéramos creído que fuera capaz de dar. Si sigue así, la afirmación podría

papel en la solución de esta crisis? R. Las monarquías europeas han tenido el astuto gesto de independizar la representación nacional del poder del Estado. Por eso suelen ser más republicanas que las mismas repúblicas. En este caso, no dudo de que el Rey podría ejercer un rol de intermediación que permita que se termine esta locura de que España, un país que tiene millones de ciudadanos en Argentina y enormes intereses económicos, carezca de embajador. P. Milei regresa hoy a España. ¿Avizora una escalada de la crisis o las cosas se calmarán?

R. No, no espero ninguna escalada y haré todo lo que esté de mi parte para evitarla. Las cuestiones partidarias y personales no pueden confundirse con los intereses de un Estado. Esperemos que quien lo ha hecho, lo tenga en cuenta y desan-

de el camino. P. Ha dicho que fue convencido votante del PSOE. ¿Reconoce este PSOE? ¿O se reconoce en el de Felipe González?

R. No solo no me reconozco en el PSOE de Sánchez, sino que no me reconozco ya en casi nada de lo que hoy se denominan fuerzas de izquierda. La izquierda nació en la asamblea francesa, cuyo lema era libertad, igual«Sánchez ha hecho una jugada para polarizar

# intermediar para esta locura»

dad y fraternidad; y se perdió primero sacrificando la libertad. Hoy, ha abandonado gran parte de la tradición liberal, que es el supuesto necesario para el desarrollo de una sociedad más igualitaria. Y ha abandonado también su tradición universalista para dedicarse a alentar los mayoy Milei desde la Real Casa de Correos: si una rueda de prensa al uso, como se hizo en la recepción con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, o una declaración institucional de ambos dirigentes sin preguntas de los medios de comunicación.

Lo que sí está claro es la imposición de la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid a Milei, el quinto dirigente en recibirla tras el citado Noboa, Juan Guaidó, Volodi-



### Será el quinto mandatario en recibir la medalla de la Comunidad

mir Zelenski y Apostolos Tzitzikostas. En un primer momento, la intención del dirigente argentino era que tras este encuentro en Madrid se produjera otro al más alto nivel con el canciller alemán, el socialdemócrata Olaf Scholz, en Berlín, que finalmente se reducirá a una visita no oficial. Esa degradación se produjo después de que el portavoz del Gobierno germano, Steffen Hebestreit, afeara sus declaraciones contra Pedro Sánchez y Begoña Gómez.

De hecho, ante esa reacción, fue el propio equipo de Milei quien rechazó el recibimiento y la rueda de prensa conjunta. Desde el entorno del presidente argentino tampoco se ha valorado en ningún momento reunirse con el Gobierno de España ni con nadie del entorno del PSOE. Tampoco con Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, que se distanció del mandatario tras «la escalada verbal» con Moncloa al entender que no encaja en su «espacio de moderación».

Sobre la reunión con Ayuso, ayer, desde la dirección de Génova la encuadraban en la «normalidad» y en «las competencias de la presidenta» de la Comunidad de Madrid.

res disparates de ciertas tribus: el



Isabel Díaz Ayuso, ayer, en el Pleno de la Asamblea de Madrid. E. PRESS

tes y respetar el resultado de las urnas», destacó antes de llamar a los ciudadanos argentinos en Madrid a acudir a recibir a su presidente.

Aunque el clima general es favorable a la recepción al mandatario latinoamericano también hay dirigentes del PP a los que les despierta «dudas» el encuentro por «lo imprevisible» del presidente argentino y por «su cercanía» con Vox. En ese aspecto, en la Puerta del Sol existe el debate sobre el formato que debe tener la comparecencia de Ayuso

> feminismo woke, el nacionalismo de las pequeñas patrias, como el catalán, el tercermundismo. Para no hablar de su ancestral indulgencia con dictaduras como la de Castro y Chávez, y con el fundamentalismo terrorista islámico. La combinación es fatal: la vicepresidenta de este gobierno, Yolanda Díaz, pidiendo una «Palestina libre desde el río hasta el mar» es una invocación a la aniquilación del Estado de Israel completamente inaceptable. Y no es una excepción, sino la regla. En la época de la dictadura militar argentina, (el músico) Charly García les dijo una frase memorable: «Si ustedes son la patria, yo soy extranjero». Así me siento yo con respecto a una tradición política que abracé y en la que ya no me reconozco. Si el PSOE de Pedro Sánchez es de izquierda, yo soy extranjero.

### dos los horrendos defectos de un líder peronista, y lo dice alguien que los conoce muy bien. Lo considero una desgracia para España y para el PSOE y así se lo he dicho hace años a muchos amigos del partido y a varias de sus autoridades, con las que mantengo buenos vínculos. El PSOE tiene todo para perder en la deriva populista que encarna Sánchez. La trayectoria me recuerda a la de otro partido social demócrata en crisis del que fui votante: el Democrático italiano. P. El Gobierno argentino dijo en un comunicado que Sánchez lleva a España a su disolución y que las mujeres corren mayor peligro desde que él gobierna. ¿Coincide?

R. No coincido en lo que respecta al tema femenino, pero creo que en lo otro podría estar en lo cierto. Más allá de lo que pensemos sobre la cuestión catalana, el uso y abuso de la Constitución para garantizar la continuidad de su Gobierno demuestra cuál es su prioridad absoluta: la conservación de su propio poder aún a costa de la unidad española. Es muy temprano tentes pasos en el peor de los sentidos. Pasos que poco antes nunca huterminar siendo correcta.

P.¿Cree que el Rey podría jugar algún

# y dañar al PP»

# «El Rey podría que se termine

# ESPAÑA



El ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y la vicepresidenta María Jesús Montero, en el Senado. JAVIER BARBANCHO

# El PSOE anula el poder del PP en el Senado con un atajo inconstitucional

Suprime con una enmienda en la Ley de Paridad el veto de la Cámara Alta al techo de gasto

### MARISA CRUZ DANIEL VIAÑA MADRID

Los dos partidos que sustentan al Gobierno, PSOE y Sumar, con el apoyo de sus socios parlamentarios, han dado el paso definitivo para arrebatarle al Senado, dominado por la mayoría absoluta de los *populares*, uno de sus poderes principales: la capacidad de tumbar los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública, que son el paso preceptivo previo para la elaboración de los Presupuestos.

El PSOE y sus aliados dieron ayer luz verde a una maniobra incons-

titucional, según la doctrina reiterada por el TC, consistente en reformar una ley importante –en este caso la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria– introduciendo el cambio que se persigue, vía enmienda, en un proyecto o proposición de ley del mismo rango pero con cuyo contenido no guarda ninguna conexión.

En esta ocasión, el proyecto de ley escogido ha sido el de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres cuyo dictamen fue aprobado ayer por la Comisión de Igualdad del Congreso y sólo debe pasar ya el trámite garan-

tizado de la votación en el Pleno de la Cámara. Las dos enmiendas coladas en la Ley de Paridad plantean, de un lado, eliminar *de facto* el papel del Senado en la aprobación de al senda de déficity, de otro, rebajar las exigencias para poder eludir con facilidad el trámite de consulta pública en la aprobación del anteproyecto de ley de Presupuestos.

La primera de ellas es la más importante porque supone modificar el apartado 6 del artículo 15 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad, aprobada en 2012, según la cual si el Congreso o el Senado rechazan los objetivos de estabilidad propuestos por el Gobierno para la elaboración de las cuentas públicas, el Ejecutivo está obligado a presentar una nueva propuesta en un plazo máximo de un mes para que se someta nuevamente a votación.

Ahora, con la enmienda introducida en el proyecto de Ley de Paridad, en el caso de que el objetivo de estabilidad y deudapública propuesto por el Gobierno no consiga el apoyo de la Cámara Alta, se someterá nuevamente a votación del Pleno del Congreso que podrá aprobarlo definitivamente por mayoría simple. La en-

mienda de PSOE y Sumar ha salido adelante en la Comisión de Igualdad con 20 votos a favor frente a 17 en contra y ninguna abstención.

La maniobra de PSOE y Sumar se ha llevado a cabo contraviniendo el informe de la letrada de la comisión advirtiendo de que el contenido de las enmiendas «no guarda coherencia con el objeto del proyecto de ley orgánica que se tramita y, conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional, su tramitaciónpodría vulnerar el derecho de los diputados y di-

### La capacidad de vetar la senda de déficit la otorgó el Gobierno de Rajoy

putadas reconocido en el artículo 23 de la Constitución».

Pese a este informe, la Mesa del Congreso, dominada por los propios grupos enmendantes inadmitió los recursos presentados por el PP. PSOE y Sumar minimizan el riesgo cierto de que finalmente los *populares* presenten un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma porque para cuando este pudiera solventarse ya se habría superado la tramitación del proyecto de Presupuestos.

La decisión de otorgar al Senado el poder de vetar la senda de déficit fue una medida que tomó el Gobierno de Rajoy, en plena crisis financiera y a instancias de Europa. El objetivo era que la fijación de la senda fuese totalmente consensuada por ambas cámaras, y mientras el PP tuvo mayoría absoluta no hubo problema. Sin embargo, cuando prosperó la moción de censura, y ante el veto que aplicó el PP a la senda de las primeras cuentas del Ejecutivo de Sánchez, el Gobierno socialista ya trató infructuosamente de modificar esta situación.

Ya el pasado año, con la nueva mayoría absoluta del PP en el Senado, el Gobierno se volvió a encontrar con la posibilidad de veto popular. En previsión de ello, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, acudió a la abogacía del Estado para buscar una solución. Y la encontró en la posibilidad de formular las cuentas con la senda que el Ejecutivo había remito a Bruselas en la primavera de 2023. «Una artimaña», según el PP, una solución totalmente viable según el Gobierno que, sin embargo, no llegó a adoptar dado que las cuentas no salieron adelante.

### MÁS DEL 60% DE MUJERES PERO NO DE HOMBRES

El PSOE pactó ayer con Podemos «romper» la cuota mínima de hombres exigida en la Ley de Paridad para que las mujeres puedan ocupar más del 60% de los puestos en los órganos públicos o en las direcciones de las empresas cotizadas del sector privado. Este acuerdo, que se dio vía enmienda transaccional para atar los votos 'morados', da un vuelco al concepto de la ley impulsada por el PSOE, pues una de las premisas era blindar un equilibrio por sexos para que ninguno de los dos

superara el umbral del 60%, ya fuera de hombres o de mujeres. Con el cambio, la ley impide que haya menos del 40% de mujeres pero permite que los hombres bajen sin límite de ese porcentaje. Esto afectará a los órganos institucionales —Gobierno, Tribunal Constitucional, CGPJ...—, la alta dirección de entidadades del sector público y la dirección de las empresas cotizadas.

### DÍAZ SALVA EL DECRETO QUE LE TUMBÓ PODEMOS

El Congreso convalidó ayer el real decreto ley que reforma los subsidios de desempleo. Aunque el resultado arrojó ningún voto en contra, la película fue opuesta en enero. La Cámara tumbó con los votos de Podemos, PP y Vox una de las iniciativas estrella de Yolanda Díaz en esta legislatura. El desenlace ahora ha sido diferente después de que el partido 'morado' forzara a Trabajo a cambiar el que fue el aspecto clave que hizo decaer aquel decreto. Ese texto tenía un «recorte» en las cotizaciones de los parados mayores de 52

años, pues se bajaba del 125% al 100% del SMI por el notable aumento que había experimentado en estos años y que ya no era necesario compensar. El tira y afloja se prolongó meses hasta que ahora se ha eliminado del texto. Díaz lamentó el tiempo perdido y los 90 euros menos que han recibido los parados. Podemos presumió de «valentía» y la culpó del fracaso previo.

# **ESPAÑA**

# Cerco para extinguir la Fundación Franco

Cultura inicia el proceso para que los jueces la disuelvan por la Ley de Memoria

### ÁLVARO CARVAJAL MADRID

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, de Sumar, anunció ayer que su departamento ha iniciado el procedimiento para instar judicialmente a la extinción de la Fundación Francisco Franco en cumplimiento con la Ley de Memoria Democrática por la apología que hace del dictador y del franquismo. Cuando se complete todo el trámite, que requiere aún de varios pasos, la decisión última estará en manos de los jueces, que decidirán si procede su disolución.

Urtasun advirtió de que su Ministerio cumplirá «escrupulosamente» con la ley para aplicarla. «Así lo hemos hecho, así lo estamos haciendo hoy y así lo seguiremos haciendo», dijo el ministro de Sumar en el vídeo en el que comunicó la noticia.

El proceso que se ha puesto en marcha se inicia con una primera fase de actuaciones «previas» en la que se pedirán informes a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y al Registro de Fundaciones de competencia estatal sobre si esta fundación

### **BRONCA EN BALEARES**

### LE SENNE NO DIMITE.

El presidente del Parlament balear, Gabriel Le Senne (Vox), pidió ayer disculpas por haber arrancado una foto de tres mujeres represaliadas en la Guerra Civil. Pero se negó a dimitir, alegó que fue un «enfado» que le llevó a hacer «algo que no debía» y denunció una «campaña de acoso» del PSOE y el Gobierno.

### EL PSOE, EN TROMBA.

El Gobierno llevará a Le Senne a la Fiscalía por un posible delito de odio. El PSOE balear se levantó ayer de la sesión parlamentaria y atacó a Prohens, que ayer condenó enérgicamente la actitud del político de Vox.



El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ayer en el Museo Nacional del Romanticismo de Madrid. EFE

incumple la actual Ley de Memoria. En este periodo de recopilación de información podrán participar también las asociaciones de memoria.

Luego llegarán las siguientes fases. La segunda será la apertura del procedimiento, que comenzaría con la comunicación del expediente a la Fundación Francisco Franco y la apertura de un periodo de alegaciones por su parte. Por último, se solicitaría un informe a la Abogacía General del Estado, a partir del cual el Ministerio de Cultura elaboraría una resolución para instar judicialmente la extinción.

A partir de ahí, la decisión final es-

taría en manos de los jueces, que tendrían la última palabra sobre si hay causas para extinguir la Fundación Francisco Franco en aplicación de la Ley de Memoria Democrática.

El Ministerio de Cultura alude para actuar a su competencia sobre el protectorado de fundaciones. Fuentes oficiales informan de que la Ley de Memoria Democrática establece en su disposición adicional quinta que «concurrirá causa de extinción cuando las fundaciones no persigan fines de interés general o realicen actividades contrarias al mismo».

Dicha ley señala que «a estos efec-

tos, se considera contraria al interés general la apología del franquismo que ensalce el golpe de Estado y la dictadura o enaltezca a sus dirigentes, con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo, o incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las mismas por su condición de tales».

La norma señala que en estos casos corresponde al Protectorado de Fundaciones instar judicialmente la extinción de la fundación por concurrencia de esta causa. Por eso ayer Urtasun firmó el inicio del proceso.











# **ESPAÑA**

## CAROLINA ESPAÑA

### CONSEJERA DE HACIENDA DE ANDALUCÍA

# «Aquí la única singularidad es la de Sánchez»

C. SEGOVIA CARTAGENA DE INDIAS

Pregunta. ¿Hay singularidades en Cataluña que justifiquen una financiación especial?

Respuesta. No es que lo digamos las comunidades del PP, es que lo han dicho hasta las comunidades del Partido Socialista. Aquí la única singularidad de Cataluña es que para que la gobierne Salvador Illa o para intentar mantenerse Pedro Sánchez en el poder, el Gobierno cede al chantaje del independentismo. Los que requerirían un trato especial somos aquellas cuatro comunidades que estamos infrafinanciadas, que estamos recibiendo una financiación por de-

bajo de la media: como Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia y la Comunidad Valenciana. Aquí la única singularidad es la debilidad de Pedro Sánchez.

P.¿Ve legalmente posible una financiación singular?

R. Es absolutamente inconstitucional utilizar los recursos de todos para dar privilegio a un determinado territorio en detrimento de otros. Rom-

pe la unidad de los españoles, rompe la cohesión, rompe la solidaridad interterritorial.

SERGIO GONZÁLEZ VALERO

P. El Gobierno lo considera compatible con un acuerdo multilateral de financiación autonómica.

R. Lo dice el Gobierno para intentar vestir lo que es un cheque en blanco al independentismo que vamos a terminar pagando los andaluces y el resto de españoles. Estamos muy preocupados por la deriva, en la que siempre se da un paso más. No iba a haber indultos, se aprobaron los indultos; no iba a haber amnistía y se ha aprobado la amnistía. Ahora ya se habla de una financiación singular y han asumido las propias tesis del independentismo para mantenerse en el poder. La compra de votos para mantenerse en el poder con los recursos de todos los españoles tiene un nombre que es corrupción política. No lo vamos a permitir.

P.¿Cómo evitarlo?

R. La financiación singular no está prevista en la Constitución y por lo tanto, si la lanzan plantearemos recurso de inconstitucionalidad. Además, utilizaremos todas las herramientas desde un punto de vista político y social para que no se produzcan más agravios con Andalucía. Con el actual modelo, la Junta de Andalucía sufre un agravio de 1.409 millones al año que desde 2009 suponen ya más de 20.000 millones. Y esto significa que en Andalucía la sanidad, la educación, los servicios sociales no se pueden prestar como quisiéramos y como se merecen los andaluces, porque el gobierno de Pedro Sánchez nos está asfixiando. ¿Por qué para Cataluña sí hay recursos? P. María Jesús Montero defendía cuando tenía su puesto en la Junta que había una deuda histórica del Estado con Andalucía. ¿Es eso una singula-

ridad? R. Es que si nos ponemos así claro que hay una deuda histórica con Andalucía. Por eso digo que lo primero es solucionar la infrafinanciación y luego vamos a verlo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de forma multilateral. Se han quitado ya la careta. Además, los independentistas van más allá, porque dicen que no quieren financia-



P. ¿Qué sabe de la propuesta del Gobierno de condonar deuda?

R. La vicepresidenta Montero nos dijo que nos diría algo en enero y estamos en junio. No hemos tenido noticia. No ha habido ningún contacto. P. ¿Tiene razón Montero cuando dice que no se opondrán a la condonación si es extensible a todos?

R. Nosotros no hemos pedido la condonación de la deuda, pero si Montero la va a hacer, la tiene que hacer para todos. Ahora bien, Andalucía tiene un problema de deuda del 19% del PIB y Cataluña, de más del 30%.

P. ¿Puede Montero *comprar* el apoyo a cambio del perdón de deuda?

R. No, porque Andalucía no está en venta. Yo no pido una financiación singular, yo pido justicia y justicia es que nos den lo mismo que al resto de comunidades autónomas para empezar. Con el actual sistema de financiación se está ampliando la desigualdad entre comunidades.



Pedro Sánchez y María Jesús Montero, ayer, en el Congreso. EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS

# Las dos caras de Montero con la financiación

Como consejera, exigió a Rajoy que «liderara» la reforma

### SILVIA MORENO SEVILLA

Parlamento andaluz. 30 de mayo de 2018. Comparece en la Comisión de Hacienda la entonces consejera de Hacienda, María Jesús Montero, para informar sobre el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que iba a defender la posición del Gobierno andaluz, entonces presidido por la socialista Susana Díaz, sobre la financiación autonómica.

Entonces, el presidente del Gobierno es el popular Mariano Rajoy, y Montero despliega en la comisión parlamentaria todo el arsenal que exhibirá en el Consejo para exigirle al Ejecutivo una reforma del modelo de financiación porque el que estaba vigente -el mismo que ahora-perjudica a Andalucía. EL MUN-DO ha revisado el Diario de Sesiones de la Cámara andaluza y lo que defendía hace seis años como consejera Montero y lo que pregona ahora, como vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, es diametralmente opuesto.

«Quien tiene que liderar este debate» de la reforma del sistema de financiación autonómica «es el Gobierno elegido democráticamente por los ciudadanos, el Gobierno español. [...] El Ministerio de Hacienda tiene que liderar el debate, tiene que ejercer su responsabilidad y tiene que presentar una propuesta sobre la que se pueda discutir», dijo Montero el 30 de mayo de 2018. Curiosamente, esta comparecencia se produjo tan sólo ocho días antes de que fuera nombrada mi-

nistra por Sánchez, tras prosperar la moción de censura contra Rajoy.

Seis años después de aquella intervención, la financiación vuelve a estar de plena actualidad por las exigencias de los partidos independentistas catalanes al PSOE y al Gobierno de Pedro Sánchez, en el marco de la posible investidura del candidato socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat.

Y en esta controversia, Montero mantiene ahora justo lo contrario a lo que defendía como consejera. Años atrás, debía ser el Gobierno quien «liderara» estas conversaciones con una «propuesta que se pudiera discutir». En cambio, ahora, sostiene que las comunidades que están gobernadas por el PP se tienen que poner de acuerdo sobre el modelo que quieren antes de

### Ahora reclama al PP que ponga de acuerdo a sus comunidades

De la financiación «singular» a pedir una negociación con «todos» abordar la reforma del sistema de financiación. Es lo que viene repitiendo en las últimas semanas. Y este miércoles volvió a insistir en la idea, cuando fue interrogada sobre si ve posible renovar la financiación autonómica en dos meses, que es el plazo fijado para una investidura en Cataluña.

A esta cuestión, Montero respondió que sí se podría reformar, en caso de que el PP tuviera una «propuesta única» entre todas las comunidades autónomas que gobierna. Ni una palabra sobre lo que ella defendía como consejera y la propuesta que debía hacer, en primer lugar, el Gobierno central.

En su intervención en el Parlamento andaluz, Montero insistió en que la «mejor manera de avanzar» en la reforma de la financiación era «poner encima de la mesa documentos al debate, y a la discusión, que nos permitan a los demás, a todos los que intervenimos en esta cuestión, expresar en qué cosas coincidimos». Montero habla claramente de una negociación con «todos», es decir, plantea un debate del Gobierno con todas las comunidades, no un pacto bilateral, ni una «financiación singular» para Cataluña como defiende ahora.

Otra *perla* de Montero en el Diario de Sesiones es esta: «En política, el problema que tenemos todos los que nos dedicamos a esto es que tenemos que tener una coherencia exquisita para no caer en nuestras propias contradicciones».

# ESPAÑA

# Pradales invita a EH Bildu a ser su 'socio preferente'

El 'lehendakari' gobernará con el PSOE y tiende su mano a la izquierda 'abertzale'

### JOSEAN IZARRA VITORIA

Imanol Pradales Gil (Santurtzi, 1975) se convirtió ayer en el sexto lehendakari del País Vasco gracias al cuarto pacto de gobierno consecutivo entre el PNV y el PSOE vasco. La mayoría absoluta (39 parlamentarios de 75) lograda por ambos partidos en las elecciones autonómicas anulaba cualquier sorpresa. Pradales encabezará un ejecutivo de coalición con hasta 15 miembros, cuatro más que los de Iñigo Urkullu. El nuevo lehendakari pretende que Euskadi sea reconocida como «nación» en un «nuevo Pacto Estatutario» y, aunque no se fía de Bildu, cerró ayer su presencia en la tribuna con una invitación directa a que se convierta en su «socio preferente» en el País Vasco.

El País Vasco estirará al menos tres años más el pacto de hierro que los nacionalistas del PNV y el PSOE retomaron en 2015 y que ayer volvió a exhibirse en la votación y los mensajes de la sesión de investidura de Imanol Pradales. El lehendakari de los ocho apellidos castellanos aparcó su perfil independentista para enmarcar sus intervenciones en una hoja de ruta pactada con los socialistas que se concreta en 1.000 iniciativas incluidas en un documento de 125 páginas. Un documento en el que el PNV y el PSOE vasco se comprometen a abordar sí o sí en los próximos cuatro años la reforma del Estatuto de Gernika, eliminan como referencia el *nuevo estatus* que impulsó el *lehendakari* Urkullu desde 2013 y se comprometen a poner en marcha 1.000 «iniciativas» centradas en problemas sociales de calado como la sanidad pública, la vivienda y la transformación tecnológica de Euskadi.

Sin embargo, la desaparición del nuevo estatus soberanista – subrayada por los socialistas vascos-del programa de gobierno no conlleva una renuncia de PNV y de EH Bildu al incremento del autogobierno, a una presunta «bilateralidad» y al reconocimiento formal de que Euskadi es una «nación». PNV y PSE-EE se limitan en su acuerdo a comprometerse en el respaldo a un «nuevo Pacto Estatutario» tanto en el Parlamento vasco como en el Congreso, pero tendrán que negociar a lo largo de 2024 y 2025 cómo liman sus diferencias para cerrar una propuesta conjunta. Un futuro estatuto vasco al que Imanol Pradales invitó directamente al portavoz de EH Bildu Pello Otxandiano para que opte por ser «su socio preferente o ser jefe de una oposición destructiva». «Tiene mi mano tendida», quiso remarcar Pradales, que llega a la presidencia del Gobierno vasco con una amplia trayectoria de gestión en la Diputación de Vizcaya, pero con un escaso bagaje de liderazgo político.



Pradales saluda a su familia mientras es aplaudido por el 'lehendakari' Urkullu ayer en Vitoria. P. ORIBE /A. PRESS

Esa mano tendida de Pradales hacia Otxandiano -el candidato de Arnaldo Otegi en las elecciones vascas-chirrió porque se produjo después de que el nuevo lehendakari reconociera «no fiarse» de la izquierda abertzale y por la hasta ahora sintonía política que había mantenido con Iñigo Urkullu. En su último pleno, el presidente vasco saliente quiso visibilizar su posición crítica con EH Bildu y decidió no estar presente en el pleno cuando se produjo la intervención de Pello Otxandiano, ni tampoco durante el debate vespertino entre los portavoces parlamentarios.

La ausencia de Urkullu molestó a

los parlamentarios de EH Bildu y sorprendió a sus socios socialistas que, desde 2018, mantienen una sólida alianza tanto en el Congreso de los Diputados como en el Gobierno de María Chivite y el Ayuntamiento de Pamplona. En Euskadi, de momento, Eneko Andueza exhibe una contundente denuncia de la complicidad ideológica de EH Bildu con ETA. «Los socialistas miramos al futuro, siempre, sin rencor, pero sin olvido», le advirtió ayer Andueza a Otxandiano antes de subrayar la distancia que separa a ambos partidos. «Una vez más, les exijo que sean justos con ustedes mismos. Que sitúen en un plano de rechazo absoluto a cualquiera que ejerciera la violencia en aquella época, fuera del tipo que fuera. Que condenen todas ellas, como lo hemos hecho los demás, y dejen de hablar de ciclos políticos y grupos armados para llamar a ETA por su nombre y asumir su responsabilidad», enfatizó Andueza en un alegato que no se escucha ni en las Cortes Generales ni en el Parlamento de Navarra.

Eneko Andueza, pletórico en vísperas de que mañana sábado se confirme la estructura de un Ejecutivo vasco con cinco consejeros socialistas, reivindicó el «proyecto de país en el que cabemos todos» frente al planteado por EH Bildu.

# ERC liga la investidura de Illa al pacto fiscal

Advierte a Sánchez que no aceptará un modelo compartido con el resto de CCAA

### GERARD MELGAR BARCELONA

Esquerra reclama «cambiar las reglas del juego» de la financiación autonómica como condición para que el socialista Salvador Illa sea investido presidente de la Generalitat. «No nos sirve el *café para todos* o un nuevo pacto con todos», recalcó ayer su secretaria general adjunta, Marta Vilalta.

La portavoz republicana dijo que un acuerdo, en el marco del régimen común, con el resto de comunidades autónomas, «sería tanto como decir que Isabel Díaz Ayuso decide sobre los recursos de los catalanes». La presidenta madrileña calificó el miércoles como «un tremendo escándalo» y «una tomadura de pelo» que el Go-

bierno de Pedro Sánchez esté dispuesto a estudiar una fórmula para que la Generalitat cuente con mayor autonomía fiscal.

En una entrevista en TVE, Vilalta señaló que la soberanía en esta materia «es una necesidad imperiosa» para Cataluña. «Necesitamos la llave y la caja, recaudar, poder gestionar y hacer la contribución de solidaridad que corresponda por los servicios que presta el Estado», reivindicó.

La dirigente de ERC advirtió a Sánchez que «cualquier acuerdo de investidura tiene que pivotar sobre la financiación». En su intervención en el Congreso de los Diputados, el presidente del Ejecutivo desvinculó an-



Pere Aragonès y el nuevo presidente del Parlament, Josep Rull, ayer. E. P.

teayer esta carpeta de las negociaciones para que el primer secretario del PSC sea elegido nuevo jefe del Gobierno catalán en un plazo máximo que concluye el 26 de agosto.

Pese a estar negociando tanto con

los socialistas como con Junts, la secretaria general adjunta de Esquerra dio por descartado «prácticamente al cien por cien» que su partido entre a formar parte del nuevo Govern de la Generalitat. Precisamente, Illa aseguró ayer, en una entrevista en TV3, que tendrá «flexibilidad, transversalidad y generosidad» en sus negociaciones con ERC y Comuns Sumar porque no dispone de «suficiente fuerza» en el Parlament. «Estoy abierto a todo, a un Govern de coalición o a gobernar en minoría con apoyos externos», expresó.

Además del capítulo de la financiación, en el que sigue apostando por desarrollar el consorcio tributario que recoge el Estatut, Illa dijo que en el diálogo entre los socialistas y estos dos partidos se abordarán temas como «el impulso de la lengua catalana, el refuerzo de los servicios públicos o cómo enfrentarse al aumento de los discursos de odio representados por Vox y Aliança Catalana» en la Cámara autonómica.

El primer secretario del PSC insistió en que la única opción para la investidura pasa por su candidatura porque «Puigdemont tendrá 74 votos, como mínimo, en contra», en referencia a los diputados de su partido, el PP, Vox y los *comunes*.

## **CRONICA**

# Todo incrimina al «delincuente sexual homicida» de Igualada

### HOY TERMINA EL JUICIO AL ACUSADO DE VIOLAR A UNA MENOR DE 16 AÑOS

Brian Raimundo niega los hechos y dice que no se acuerda de nada porque bebió y consumió marihuana esa noche. Los Mossos lo señalan con «absouta certeza» tras el alud de pruebas sobre su autoría

### CRISTINA RUBIO BARCELONA

Todas las pruebas, testimonios y hallazgos descubiertos durante la investigación incriminan a Brian Raimundo Céspedes, acusado de violar «brutalmente» a una menor de 16 años en Igualada la madrugada de Halloween de 2021. Hoy quedará visto para sentencia en la Audiencia de Barcelona uno de los casos más mediáticos e impactantes de los últimos años, para el que el procesado se enfrenta a 45 años de cárcel por agresión sexual e intento de asesinato. Ayer, en un breve interrogatorio en el que solo respondió a su abogado, negó los hechos y dijo no recordar «nada» al estar fumado y bebido esa noche a pesar de la cantidad de pruebas que lo señalan y que se han ido desgranando estos días ante el tribunal.

«Eran las 6.14 horas» del 1 de noviembre cuando el acusado, que iba detrás de la víctima siguiéndola desde su marcha de la discoteca Épic de Igualada, salió corriendo hacia ella «hasta cogerla». «Una imagen impactante», dijo durante el juicio una de las agentes que participó en la investigación y que visualizó las cámaras de seguridad de las inmediaciones del polígono donde ocurrieron los hechos. Acto seguido, el procesado se la llevó a un área «solitaria y huérfana

de testigos, poco iluminada», para agredirla sexualmente. En concreto, a un callejón entre dos naves industriales de la zona, desierta ese día al ser festivo. A lo largo de 23 minutos, la golpeó en varias partes del cuerpo, mientras la sujetaba con fuerza y la penetró «de manera brutal» por vía anal y vaginal demostrando así su «absoluto desprecio a su condición de mujer», según el escrito de acusación de la Fiscalía.

Un duro relato que ayer, en la penúltima jornada del juicio, corroboraron también un perito de los Mossos y los doctores que atendieron a la joven. «No había visto nunca una agresión sexual así en toda mi trayectoria». Son palabras de un agente de la Unidad Central de Agresiones Sexuales (UCAS), especialista en análisis de la conducta de criminales y que estudia todo tipo de violaciones. Si en la jornada del miércoles se desvelaron detalles que señalan «con absoluta certeza», en palabras de uno de los agentes que investigó el caso, al acusado -como que su teléfono estuvo junto al de la víctima en la zona de la violación-, ayer este mosso que testificó como perito habló de un «delincuente sexual homicida». En concreto, explicó que la agresión sexual fue «muy violenta», algo que los exper-



Brian Raimundo, el acusado de violar a la menor de Igualada, ante el tribunal. QUIQUE GARCÍA / EFE

tos denominan «excesiva», ya que «superó la barrera» de la violencia «justa y necesaria» que suelen emplear los violadores. «No solo buscaba satisfacción sexual, iba más allá, quería hacer el máximo daño posible a la víctima. Le podemos poner el nombre que queramos, pero quería hacerle daño. Mucho daño», añadió el agente de los Mossos.

«La víctima no era visible a ojos de nadie. Si no llega a ser encontrada por el camionero, no sé quién la hubiera visto. La dejó desnuda a la intemperie con lesiones muy graves. La dejó en un estado de absoluta fragilidad. Lo que quieren estas acciones es ampliar el sufrimiento de la víctima», abundó el agente de los Mossos d'Esquadra especialista en análisis de conducta criminal. Esta actuación es típica de una persona «altamente agresiva e impulsiva (...)», resumió.

Un relato estremecedor, que impacto en la sala y entre los medios de comunicación por la dureza de los deSolo contestó a su abogado en una declaración corta y monosilábica

### Dijo que prefiere cumplir la pena en España en caso de ser condenado

talles aportados, igual que el de los dos médicos forenses que declararon por videoconferencia. «Las lesiones que tenía la chica las vemos más en la sala de autopsias que en una consulta médica», lamentó el forense, tras asegurar que era un «milagro» que la joven siguiese con vida. La chica sufrió una fractura de cráneo y dos importantes lesiones en la zona vaginal y anal, pasó por cinco ope-

raciones, estuvo un mes hospitalizada y un año de baja. Actualmente, sufre secuelas físicas y psicológicas.

Tras el alud de pruebas vistas, Brian Raimundo protagonizó también ayer un interrogatorio rápido y sin ninguna concreción, en el que respondió que perdió su chaqueta y se puso una que encontró «por la calle» ante las preguntas sobre la cazadora en la que los Mossos d'Esquadra localizaron sangre y ADN de la víctima, y que intervinieron en su propio domicilio. De hecho, muchas de las cuestiones las contestó con monosílabos - «no», a la de si era el autor de la violación o si se acordaba de algo- y solo hiló frases para repetir que había bebido, que no sabía dónde estaba su domicilio -la explicación a su búsqueda en Google Maps desde el lugar de los hechos-y que prefiere quedarse en España en caso de ser condenado. Además de los 45 años de cárcel, la Fiscalía reclama su expulsión al ser de origen boliviano



Los domingos con EL⊕MUNDO, la revista

Actualidad Económica y también la revista ¡HOLA! ¡Todo por solo 4 €!

También puedes llevarte sólo EL MUNDO al precio de siempre. Promoción válida hasta agotar existencias y disponible a nivel nacional excepto en Cataluña.



### **CRONICA**

# El amor por las compras de la 'narca' apodada 'la Modelo'

### PAREJA DE DOS GRANDES CAPOS, HACÍA DE ENLACE DESDE SU MANSIÓN EN MARBELLA ENTRE LOS NARCOS COLOMBIANOS Y LOS EUROPEOS

Esta semana iba a ser juzgada en Málaga María Teresa Jaimes, con cuatro hijos de dos grandes traficantes de cocaína. El fiscal le ofreció un acuerdo que ella rechazó

### ANDROS LOZANO

La colombiana María Teresa Jaimes Caicedo quería aparentar quien no era. Desde Villa Elaumar, su mansión en Marbella de casi 3.500 metros cuadrados —1.800 de ellos construidos—, mostraba su falso rostro de empresaria que gozaba de los mejores contactos en la Costa del Sol, aficionada al fitness y amante de la moda. Pero a quienes no engañaba era a los efectivos policiales del Grupo de Respuesta Especial contra el Crimen Organizado (GRECO). La siguieron durante meses a hoteles de lujo en Madrid o Barcelona, yendo a comer a restaurantes de postín, la vieron entrenando crossfit con su monitor personal, y fueron testigos de cómo gastaba a mano rota en tiendas de ropa de las mejores marcas. Y todo sin trabajo conocido, según detalla la documentación a la que Crónica tiene

### Se la vincula familiarmente con el cártel del Norte del Valle

### En su casa se halló un fardo de cocaína con el logo de Rolls Royce

Los agentes sabían que ella era una pieza indispensable en el transcurso desde que un gramo de cocaína parte desde Colombia hasta que cualquier europeo se hace una raya. Presumían que su figura resultaba clave para poner de acuerdo a los narcotraficantes de una y otra parte del Atlántico. Precios, cantidades, rutas. Su caída se produjo durante una operación para desarticular un entramado de bandas de narcos que supuestamente movían

notables alijos de cocaína al norte de Europa, en el que estaban implicados ciudadanos polacos, daneses y españoles.

El día que la Policía Nacional entró en su casa, el 20 de septiembre de 2022, sólo le encontraron un fardo con 977,20 gramos de cocaína con una pureza del 80,92%. Una minucia dentro de ese tráfico internacional sin freno de toneladas de dama blanca que parten desde Latinoamérica hacia cualquier rincón del mundo. Sin embargo, ese kilo de farlopa les sirvió para sustentar la acusación.

El envoltorio de la droga llevaba el logo de Rolls Royce. Con los grilletes oprimiendo sus muñecas, María Teresa, a la que los investigadores apodaron *la Modelo* durante sus pesquisas por su figura estilizada, se mantuvo en silencio durante el registro, pero manteniendo en todo momento un trato exquisito con los policías. Hasta en ese crucial momento para ella quiso aparentar que nada era lo que parecía.

Este pasado lunes, *la Modelo* se sentó en el banquillo de los acusados. La Fiscalía Antidroga de Marbella le pide 10 años de cárcel en su escrito de acusación. Se le acusa de la presunta comisión de los delitos de pertenencia a organización criminal (dos años de cárcel) y contra la salud pública (tráfico de drogas; otros ocho años).

Según el Ministerio Público, formaba parte de una trama criminal en la que cumplía un papel esencial. Era quien tenía los contactos, quien ejercía de intermediaria entre los cárteles colombianos y sus clientes europeos de distribución, y la encargada de mantener reuniones con el resto de los nueve acusados por su supuesta implicación en la red.

Pero el juicio se suspendió antes de su inicio. El tribunal tuvo que tomar dicha medida por el reciente ingreso en el hospital del abogado de una de las otras nueve personas



La presunta narcotraficante María Teresa Jaimes Caicedo, durante una jornada de compras en Marbella. CRÓNICA



'La Modelo' durante un seguimiento policial.

acusadas. Otras tres permanecen fugadas y en rebeldía procesal. Una de ellas es una de sus últimas parejas, el francés Michel Alain Paul Curtet, un narco que participó, en 2005, en el intento frustrado por la policía portuguesa de distribuir 6,1 toneladas de cocaína halladas en un almacén de un municipio al sur de Lisboa, la capital del país vecino.

Paul Curtet es el padre de dos de los cuatro hijos de María Teresa (también tiene un nieto).

De la mano del traficante francés se asentó en Marbella. Luego conoció a un ciudadano belga que de nuevo la hizo madre. Fue condenado en 2014 a diez años de prisión por meter 200 kilos de cocaína en Dinamarca. También se le investigó años después por su supuesta vinculación con el hallazgo de un cadáver flotando en una playa de Torremolinos (Má-

Fuentes policiales en la lucha contra el narcotráfico explican que el poder que *la Modelo* ejercía desde Europa en esos canales de

intermediación entre narcos se debía a su origen, ya que se le vincula familiarmente con altos mandos del cártel del Norte del Valle, una organización criminal que consiguió hacerse con una parte sustancial del mercado de exportación colombiano entre los años 80 del siglo pasado y la primera década de este.

Tras la suspensión del juicio, la

mañana en la Audiencia de Málaga sirvió para que la acusación pública y las defensas de los procesados acercasen posturas de cara un posible acuerdo en las penas. Siete de los diez acusados —tres españoles y cuatro polacos — se interesaron por aceptar una rebaja al mínimo penal establecido por la legislación para sus delitos.

### MALESTAR POLICIAL

Sin embargo, la presunta *narca* colombiana, cuya pena rondaría en ese caso los cinco años y medio de prisión, lo rechazó, prefiriendo ir a juicio. «Entendemos que hay razones fundadas para pelear este juicio», señaló su letrado, Manuel Montaño, con despacho en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

La mera posibilidad de que los acusados se acojan a un acuerdo con la Fiscalía ha despertado el malestar entre los investigadores, según trasladan las fuentes consultadas por EL MUNDO.

«En Málaga y en Cádiz permiten acuerdos a la baja continuamente. Eso pasa poco o nada en la Audiencia Nacional. Para qué trabajamos si después de años de investigación les ofrecen esos acuerdos tan beneficiosos. Nos hacen pensar mal. ¿Cuál es el motivo? ¿Corrupción, desidia, incompetencia? A cada cual peor opción».

## **OTRAS VOCES**

EN PLENO entusiasmo constituyente alguien oyó decir a Gregorio Peces-Barba que la nuestra iba a ser una Constitución «con todo». Ya que España llegaba con demora a la democracia constitucional, debía hacerlo subida en un lujoso vehículo de última tecnología, dotado de todos los accesorios ofertados por el derecho político comparado. No iba de farol el insigne catedrático, a la sazón ponente socialista para la redacción de la Ley Fundamental. El constituyente no se privó de nada y la Carta Magna se condimentó con las más ricas especias: cámara alta y baja, comunidades autónomas, Tribunal Constitucional, ombudsman y toda la pesca. Pero una cosa es disponer de un ambicioso diseño institucional y otra atesorar la cultura política necesaria para hacerlo funcionar. Resulta elocuente que, con sus altibajos, la única institución que parece escapar de la decadencia sea aquella que -forjada en las largas edades, que diría Jovellanos- es la más añejamente nuestra: la Corona, cuyo titular cumple diez años de impecable ejecutoria estos días.

Una de las virguerías que se introdujo en 1978 en el



**CLAUDIO DE RAMÓN** 

### Constitución con todo, pero de mentira

sistema fue el Consejo General del Poder Judicial. No era un añadido gratuito: si la justicia es independiente, parece razonable que se autogobierne. Pero un diseño de alto copete se dio de bruces con una política de baja estofa. La parlamentarización total de los nombramientos -contraria al espíritu y, en mi opinión, a la letra del artículo 122.3 de la Constitución-solo podía terminar como terminó: con un grosero prorrateo partidista para adjudicarse las vocalías. Lo que el PSOE reprocha al PP es que haya dejado de ser el cooperador necesario en el gatuperio, dejando al órgano en

funciones (que no caducado). Es así que los españoles llevamos esperando cinco años a que Senado y Congreso escojan a los 12 jueces y ocho juristas del futuro Consejo. Contra lo que sostiene la incansable requisitoria del Gobierno, ningún artículo de la Constitución obliga a la oposición a entrar en un reparto acordado de vocalías: son las mesas de las cámaras las que están en falta

Nada de esto pasaría si el Tribunal Constitucional no hubiera hecho en 1985 la primera de sus vistas gordas, avalando la derogación del sistema de elección primigenio, en que, en línea con la praxis europea, los miembros de la carrera judicial escogían a parte de los integrantes del Consejo. Y es que el Supremo Intérprete es otro de esos equipamientos de alta gama que no está echando buen pelo. Sabemos lo que opina su actual presidente: las togas de los jueces deben mancharse con el polvo del camino. Uno ya solo puede esperar que cuando llegue a su mesa la Ley de Amnistía, los magistrados del Tribunal Constitucional no nos obliguen a llegar a la penosísima conclusión de que también la igualdad ante la ley era otro adorno o perifollo que los constituyentes pusieron ahí porque quedaba bonito, pero que no había que tomarse muy en serio y que nuestra Constitución traía de todo, sí, pero de mentira



### **OTRA HISTORIA**

POR **FÁTIMA RUIZ** 

### Contra el sexo, cereales

LA Generación Z está empachada de sexo. O eso dicen las encuestas. Una de la Universidad de California lanzaba hace meses la voz de alarma: cada vez hay más puriteens, adolescentes hartos de la hipersexualización en pantalla (en todas, del móvil a la televisión) que han viajado de la bulimia de sus primos milenials a una astenia que reniega de la pasión y hasta del romance platónico.

La apatía quizá tenga más que ver con el exceso de platos que pueblan el menú amoroso de la posmodernidad que con un repentino ataque de puritanismo. Así que lo que parece es que a la rebelión del siglo XXI se va por el ayuno carnal. El viejo sueño de uno de los ingenieros sociales más tronados de la Historia: John Harvey Kellogg (1852-1943), que en su afán de castrar el deseo juvenil acabó inventando el desayuno.

Hijo de una familia de fervientes adventistas de Michigan, el doctor se pasó la vida tratando de aplacar la fogosidad de los americanos a fin de mejorar su raza (el siglo XX doblaba la esquina y con él, las teorías eugenésicas que establecían un rígido escalafón de clases raciales y tendrían su prime time en la Alemania nazi). Para ello, probó a forrarlos de

cereal desde primera hora de la mañana y, en torno a 1900, diseñó los corn flakes a modo de bromuro para acabar con lo que consideraba una plaga para la salud: la masturbación, algo «peor que la guerra o la viruela». La clave del crujiente remedio era su sabor insípido, que despeñaba la líbido a niveles subterráneos, al contrario que esas comidas peligrosamente sensuales sazonadas de especias picantes, bañadas en salsas pringosas y rematadas con exuberantes dulces que «irritaban los nervios» y «excitaban los órganos sexuales». Contra el onanismo, que atrofiaba el cuerpo y el alma, Kellog predicaba la sosez cereal, el ejercicio físico y las duchas (frías). Y si los corn flakes no bastaban, había otras técnicas: desde atar las manos del adolescente a vendarle el pene o enjaularlo en uno de sus ingenios.

El higienista estaba también obsesionado con aligerar la digestión de una dieta apasionada por la carne y la patata. Para ello aplicaba, por ejemplo, enemas de yogurt a través de máquinas especiales. Otro de sus famosos dispositivos activaba la circulación a bofeta-



El doctor John Harvey Kellog. BETTMANN

das y latigazos. Tales métodos revolucionarios se perfeccionaron en el Battle Creek Sanitarium, el spa medicinal más famoso del siglo XX, una Buchinger de celebrities por la que pasaron desde Thomas Edison a Henry Ford.

La leyenda cuenta que Kellog -vegetariano y padre del wellness-vivió hasta los 91 años predicando siempre con el ejemplo: se mantuvo célibe durante los 40 años de un matrimonio que jamás consumó. Su salud no podía permitirse tantísimas palpitaciones

### **GALLEGO & REY**



# **OTRAS VOCES**

TRIBUNA DERECHO El buen camino para desandar los perniciosos efectos de las leyes de memoria que han proliferado desde el año 2007 lo marca, a mi juicio, la Comunidad de Aragón, como antes lo hizo Castilla La-Mancha

# ¿Legislar la concordia?

### PABLO DE LORA

14 DE OCTUBRE de 1977. Joaquín Satrústegui, abogado, monárquico, liberal, ex combatiente franquista, aboga desde la tribuna del Senado en favor de la amnistía que está a punto de aprobarse sin votos en contra tras haber sido refrendada en el Congreso. El senador Satrústegui también aprovecha para homenajear a los militares profesionales que obedecieron al poder constituido de la II República. Los senadores le ovacionan puestos en pie. Justino de Azcárate, abogado, republicano, ministro de Estado tras estallar el golpe militar del 18 de julio, encarcelado y posteriormente exiliado en Venezuela hasta la muerte de Franco, se levanta de su asiento, se dirige a Satrústegui y ambos se funden en un abrazo. El primo de Justino de Azcárate, el coronel Gumersindo de Azcárate, había sido ejecutado por las tropas franquistas en noviembre de 1937. En la crónica del legendario Bonifacio de la Cuadra se da cuenta de que en el momento de abrazarse Satrústegui y Azcárate, se oyó a algún senador exclamar: «Y de Paracuellos, ¿qué?».

La concordia procurada por el conjunto de leyes, reformas institucionales y políticas concretas que conforman eso que, a falta de un nombre mejor, denominamos Transición no fue el efecto de que el legislador democrático hubiera dictado normas que regularan, en algún sentido, la concordia. Que se logre esta, como que «estemos tranquilos» o que «no cunda el pesimismo», no es sino un subproducto de las leyes o acciones de gobierno que no tienen a ese estado de cosas como un objetivo que quepa lograr declarativamente, de la misma manera que para conciliar el sueño haremos mejor en no empeñarnos en quedarnos dormidos. En corto: pretender que reine la paz aprobando una Ley de Cultura de la Paz en Aragón (Ley 8/2023 de 9 marzo) o una estatal Ley de Fomento de la Educación y la Cultura de la Paz (Ley 27/2005), o pretender que el secesionismo en Cataluña quede neutralizado toda vez que se trueca una Ley de Amnistía con los golpistas por una investidu-

Pretender que 'reine la paz' con una Ley de Cultura de la Paz es puro voluntarismo infantil ra en contra de la mitad del Parlamento, es puro voluntarismo infantil, cuando no artera y corrupta politiquería. Todo ello, cuando arqueamos el prestigio, la respetabilidad y la consolidación de los pilares que fundamentan la democracia liberal, no solo no sale gratis, sino

que puede hacer emerger el rescoldo que, aireado, reaviva la hoguera de la discordia.

Esto es lo que, esencialmente, me parece que cabe reprochar a las leyes autonómicas que, con la pretensión, no errada, de revertir los perniciosos efectos de las leyes de memoria que han proliferado desde el año 2007 a nivel autonómico y estatal (la última es la Ley 20/2022 de memoria democrática), están proponiendo y a punto de aprobar los parlamentos autonómicos donde son mayoría el PP y Vox.

En ambos casos se trata, como antes decía, de desandar un camino que ha reabierto la división mediante el expediente, apenas disimulado, de instaurar una historia oficial que ensalza de manera maniquea el período republicano; prolongar hasta entrada ya la primera legislatura en la que gobernó el PSOE la necesidad de investigar y aclarar violaciones de derechos humanos -como si hasta entonces perduraran las brasas de la dictadura y no hubieran existido los mecanismos propios del Estado de derecho para investigar esos ilícitos-; y, al fin, cercenar de manera abiertamente iliberal y unilateral comportamientos que deben poder manifestarse en la esfera pública, si es que nos tomamos en serio el valor del pluralismo político y moral en lo que se refiere a la interpretación y valoración del pasado.

Pues bien, siendo todo ello así, es decir, sentada como premisa la necesaria neutralidad del poder público al respecto de ese pasado convulso, y cabalmente proclamado que la memoria es siempre íntima y personal, y, al cabo, que la historia es cosa de historiadores que han de poder conducirse en una atmósfera presidida por el libre intercambio de ideas, y que su obra y magisterio deben ser sometidos a los cánones metodológicos de la comunidad académica de referencia, choca el afán por hacer ahora una exhibición legislativa a la contra.

Si es cierto, como dice la exposición de motivos de la Proposición de Ley de Concordia de la Comunidad de Castilla y León, que «con la Constitución de 1978,

que fue refrendada abrumadoramente por el pueblo español, se puso fin al enfrentamiento y se consagró la concordia entre los españoles y el entendimiento para resolver las discrepancias por vías democráticas», ¿a qué una «ley de concordia» que tiene básicamente como finalidad señalar cosas tan obviamente ya permitidas como que las administraciones puedan difundir los valores constitucionales y las libertades y derechos fundamentales, o tan evidente y constitucionalmente garantizadas como el derecho de acceso a los archivos públicos? Incluso si de reactivar la concordia entre españoles se tratara, resulta llamativo, por decir lo menos, que en el Proyecto de Ley sobre Concordia de la Comunidad Valenciana se abarquen formas de violencia política, como el terrorismo islámico, sobre cuyo evidente repudio moral y jurídico poco cabe decir -amén de la justa reparación a sus víctimas-, pe-

ro que nada tienen que ver, como fenómeno causante de la desazón civil, con la necesaria reconciliación entre conciudadanos que hubo de labrarse desde bien pronto tras la Guerra Civil. ¿Y qué contenido tiene ese «derecho a preservar la memoria» que se consagra en el artículo 2.2. de la ley valenciana? ¿Acaso la difusión de hallazgos, documentos, revelaciones o mejores interpretaciones de las habidas no ha contribuido para bien al desmentir algunas memorias basadas en reconstrucciones exculpantes, comprensibles, pero finalmente tendenciosas o injustas?

El buen camino para desandar lo marca, a mi juicio, la Comunidad de Aragón (Ley 1/2024, de 15 de febrero, de derogación de la Ley 14/2018 de memoria democrática de Aragón), como antes lo hizo el decreto por el que se creó y reguló el Consejo Asesor de la Memoria Democrática de Castilla-La Mancha: la escueta, magra, norma administrativa de la muy socialista Comunidad de Castilla La-Mancha. Así, en la norma derogatoria aragonesa, en consonancia con la necesaria reversión de la parcial y sectaria «memoria democrática» precedentemente legislada, se mantiene, como no puede ser menos, la obligación del poder público de facilitar «a ciudadanos y asociaciones la búsqueda, exhumación, documentación y honra a las víctimas de la guerra o de la represión, cualquiera que fuera el bando en el que militaran, su ideología o demás circunstancias personales» (Ley 1/2024 de 15 de febrero).

LA CONFECCIÓN de mapas y registros oficiales de todas las fosas; la dignificación de todos los lugares de enterramiento o presunta ubicación de restos de la Guerra Civil y la inmediata posguerra; el consenso para dotar de contexto a todos aquellos lugares que son topoi de nuestra trágica historia o para rendir perpetuo tributo a los héroes y justos, que los hubo y en ambos bandos; las órdenes o disposiciones administrativas que faciliten las exhumaciones cuando sea posible: todo ello es, como poco, el dominio de lo que siempre cupo hacer y acometer por parte del poder público sin delegación a entidades memorialistas de parte, como sabiamente insistió en pedir Santos Juliá, y sin «unidades de concordia», valencianas o extra-valencianas, que añadan aún más oropel a las autorreferenciales alharacas legislativas de la concordia.

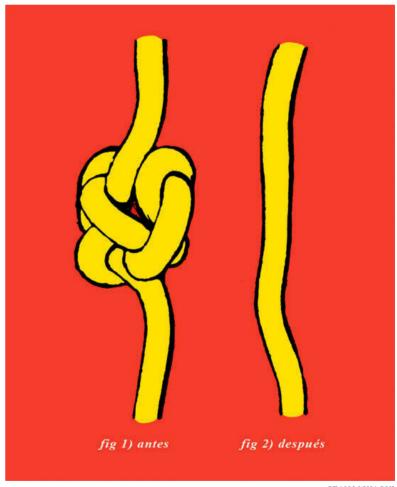

SEAN MCKAOUI

Tengo para mí que Satrústegui y De Azcárate lo habrían celebrado, aunque de fondo se oyera: «Y de la plaza de toros de Badajoz, ¿qué?». No hay concordia que se imponga sobre quienes, legítimamente, no quieren olvidar el agravio, pero sí es posible que la autoridad, sutilmente, sin martillazos en la fragua legislativa, procure lograr que el olvido –todos los olvidos— torne en lo que Paul Ricouer describía como «el carácter desapercibido de la perseverancia del recuerdo»: ese ruido blanco que ahoga los negros ecos del pasado y consolida la convivencia de los distintos y ya no enemigos.

**Pablo de Lora** es catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. Su último libro es *Recordar es político (y jurídico): una desmemoria democrática (*Alianza)

### **SUPERVIVIENTES**

# «Los análisis de sangre dicen que estás muerto»

• Dos soldados ucranianos se convierten en leyenda viva tras resistir 12 días a la ofensiva en una trinchera, uno con la pierna gangrenada y el otro con el brazo inerte

Denis no debería estar vivo. Eso fue lo que le dijo el doctor Volodymyr Krayovyy, que le atendió en el hospital de Zaporiyia. «Los análisis de sangre dicen que estás muerto», le aseguró. «Tenía 50 gramos de hemoglobina», afirma el facultativo en una conversación telefónica. Un hombre

en estado normal tiene 140 por litro (así se contabiliza en Ucrania). La cifra de Denis indica que había perdido más de la mitad de la sangre.

«Su pierna estaba totalmente putrefacta. Se le podía ver el hueso. La usaba como muleta. No la sentía», refiere el médico ucraniano. Volodymyr ha atendido a casi 2.000 soldados heridos graves en el frente desde que fue enviado a la sala de emergencias del centro de Zaporiyia en 2023. Nunca había visto un caso como el de Denis, que permaneció 12 jornadas con un torniquete. «Lo máximo que ha sobrevivido una persona sin quitarse un torniquete son seis días», precisa. Después, la sangre emponzoñada infecta el resto del cuerpo y provoca la muerte. «Es algo único. Fue un milagro. Imagino que se salvó por su deseo de vivir».

La increíble peripecia de Denis, alias eljudío-su apodo militar-y de Pasha se ha convertido en una especie de mito en la instalación sanitaria de Zaporiyia pero también en la propia unidad a la que pertenecían los uniformados, la Brigada Número 15 Kara-Dag de la Guardia Nacional.

«Denis es una leyenda», admite Dimitri Kazbek, otro soldado de esa agrupación que compartió meses de servicio con él.

La aureola de la pareja de militares se gestó durante las 12 jornadas que permanecieron aislados y heridos gravemente, pero aferrados a su trinchera, que defendieron en terribles condiciones de los repetidos asaltos de las tropas rusas hasta ser rescatados.

Denis exhibe sin ningún reparo el vídeo que difundieron los propios rusos sobre el ataque inicial que diezmó a su grupo. Las imágenes permiten ver cómo los drones lanzan gases contra el refugio instalado al final de una trinchera excavada sobre el montículo. En cuestión de segundos se observa la ingente fumarola que surge del parapeto y cómo uno de los militares lo abandona a la carrera.

Es entonces cuando otra de estas aeronaves no tripuladas deja caer una granada explosiva que estalla justo a su lado. Pese a que el uniformado in-



**ESPINOSA** 

tenta huir en otra dirección, un segundo proyectil frena su carrera dejándole inerte sobre la tierra.

La grabación se regodea en lo que es una auténtica cacería. Los drones siguen lanzando gases para sacar al resto de los militares y les golpean uno a uno con sucesivas bom-

bas. «Ese es Donbás, todavía se movía, pero puedes ver que tenía la cabeza llena de sangre. Murió al poco tiempo», explica el antiguo soldado.

El quinteto en el que se había integrado Denis había llegado a la posición de Nueva York -su identificativo militar-la jornada anterior. Una fecha que nunca podrá olvidar: el 4 de diciembre del año pasado. Se trataba de un antiguo búnker ruso cons-

truido en las inmediaciones de la aldea de Verbove, en la provincia sureña de Zaporiyia. El ejército de Kiev lo había capturado en la contraofensiva del 2023.

«Era una fortificación muy bien hecha. Muy segura. Y estaba repleta de munición: granadas de todo tipo, balas... La dejaron los rusos», relata Denis en una cafetería de Odesa, su ciudad natal.

El acceso a la trinchera se realizó bajo un intenso bombardeo. Para llegar a una zona tan expuesta –«los rusos se encontraban a 400 metros»- tenían que usar un transporte blindado, que les dejaba a cierta distancia del parapeto. Para completar el trayecto había que lanzarse a una carrera disparatada bajo las explosiones. «Era el caos. Era noche cerrada y no sabíamos dónde estaba el norte o el sur. Había explosiones por todas partes», rememora

Pasha, apodado el marino -su antigua profesión- le acompañó en el recorrido y coincide al describir el escenario pavoroso con el que se toparon. «Eran las cinco de la mañana. Lo primero que vi nada más abrirse la puerta del vehículo fue un FPV (un dron kamikaze) que venía directo hacia mí. Me agaché y pasó por encima para explotar un poco más atrás. Ni me volví. Salí corriendo hacia el búnker con un par de bo-

El transporte acorazado regresó a toda velocidad, dejando atrás al propio comandante de la agrupación, que había sido herido por el mismo FPV que eludió Pasha. Fue la primera misión de los recién llegados. «Empezamos a escuchar: ¡ayuda! ¡ayuda! Nos dimos cuenta de que habían herido al comandante. Tuvimos que salir desafiando a los drones y conseguimos arrastrarle hasta el refugio. Al poco rato volvió el transporte acorazado y se lo llevó».

La primera jornada en Nueva York la pasaron ocultos en la tierra, soportando el bombardeo repetido de la artillería rusa. Los drones lanzaron gases pero las bombas explosivas subsiguientes no estallaron. Se enterraron en la tierra mojada. «Las desenterramos con palas y las sacamos de las trincheras», apunta Pasha.

La segunda jornada no tuvieron esa suerte. Ninguno de ellos portaba



Denis, en su silla de ruedas. ALBERT LORES

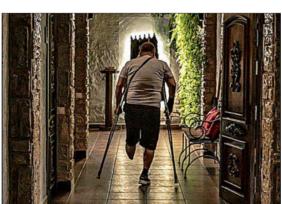

Pasha, en un restaurante de Lusk. ALBERT LORES

«Colocamos mantas para evitar que se colaran los drones»

«Esta nueva forma de hacer la guerra es un baño de sangre» máscaras anti gas y tanto Denis como Pasha comparten la misma opinión sobre el efecto de esas emanaciones. «Sentías que no podías respirar, que ibas a morir», dice el primero. Según Pasha, «esa vez venían como si fuera un enjambre. Yo vi tres drones juntos y pensé: no tenemos ninguna oportunidad».

El ucraniano consiguió eludir dos explosiones pero la tercera le hirió gravemente en el brazo y la pierna. La descripción que hace de esos instantes resulta sobrecogedora. Habla con detalle de cómo la arremetida acabó con la vida de Donbás y Alibei. Describe sus cadáveres. El primero con el cuello casi seccionado y la sangre escapando a borbotones por la herida. El segundo con las carnes rasgadas por la metralla. «Tenía el hígado fuera». «Olía a sangre y gas», re-

cuerda.

A Denis se le quiebra la voz y se le llenan los ojos de lágrimas al recordar a su ex compañero Alibei, Dima Yurkov, un chico de 21 años. «Una de las granadas le hirió en la cabeza y otra le abrió la espalda en dos. Pasé 11 días viendo su cuerpo».

Bajo el efecto de la adrenalina, Denis ni siquiera se dio cuenta de la gravedad de sus heridas. Dice que intentó levantarse pero al apoyarse en la pierna derecha volvió a precipitarse al suelo.

«Eran las 14.35. Lo sé porque fue el primer torniquete que me puse»,

A duras penas, arrastrándose por el suelo, Pasha y Denis pudieron regresar al búnker. Justo a tiempo, porque al caer la noche un dron equipado con luces empezó a recorrer las trincheras buscando nuevas víctimas. Los dos heridos compar-

tían ahora el refugio con un tercer soldado, Simeonitch, que salió indemne del suceso y al que sólo se refieren como el traidor. Un militar que escapó dos días después del refugio, logró llegar a las filas de su ejército y en vez de dar la voz de alarma dijo que sus compañeros estaban muertos, argumenta la pareja. «Por eso estuvimos tanto tiempo aislados. Pensaban que no había sobrevivido nadie», puntualiza Denis.

A la mañana siguiente, tras el fatídico ataque con gas y granadas, De-



tó: '¡Vienen los rusos!'». Al recuperar la conciencia, Pasha se dio cuenta que Denis se había confeccionado una singular muleta: se había atado un rifle a la pierna.

«No la sentía (la metralla le había seccionado todos los nervios) y la usaba para apoyarme», concuerda el pro-

Así, heridos y renqueantes, Denis y Pasha se apostaron detrás de una ametralladora que el primero apoda como la Pokemon – una RPK de la era soviética-y abrió fuego. Los rusos se vieron sorprendidos por la reacción. También debieron de pensar que el ataque anterior había eliminado a todos los adversarios.

Aquella refriega fue la primera de muchas. Los rusos golpearon jorna $da \, tras \, jornada \, el \, emplazamiento \, con$ salvas repetidas de artillería y nuevos asaltos con granadas de gas. La pareja, sin embargo, ya había aprendido

## **MUNDO**



a protegerse. «Colocamos mantas en las entradas del búnker para evitar que se nos colaran los drones o las granadas de gas. Cuando explotaban fuera escuchábamos el sonido, como un silbido, y sabíamos que teníamos que protegernos la boca y los ojos. Entraba en el búnker pero también se disipaba muy rápidamente», comenta Pasha.

«El búnker también contribuyó a salvarnos la vida. Estaba excavado dentro de una colina y resistía todo tipo de obuses. Y además como teníamos tanta munición, si oíamos que los rusos se aproximaban simplemente lanzábamos granadas hacia afuera para asustarlos», agrega Denis.

Varias veces, Denis tuvo que hacer guardia usando el cadáver de *Donbás* como parapeto. «Los rusos nos gritaban: '¡Gloria a Rusia!'. Se les podía escuchar. Estaban muy cerca. Pero no se acercaban. Eran unos cobardes».

Pasha había conseguido frenar la hemorragia hundiéndose en la nieve hasta bajar su temperatura corporal. Una apuesta muy arriesgada—podría haber muerto congelado— pero que funcionó. Denis, por el contrario, apostó por el torniquete, pero con el paso del tiempo la pierna se le gangrenó. «Tuve que ir colocando el torniquete cada vez más alto, hasta llegar a la cadera». También tenía herida la otra extremidad por encima del pie pero se le congeló y eso bloqueó la pérdida de sangre.

El dolor lo combatían con analgésicos. «Era lo único que teníamos».

La pareja se enfrentó muy pronto a un nuevo desafío que sumar al dolor y el acoso del ejército ruso. La falta de agua. Gastaron el escaso líquido que tenían en los dos primeros días, especialmente tras el asalto con gas. «El efecto del gas te hace beber muchísimo», apostilla Pasha. La falta de líquido les provocó alucinaciones. La situación parecía más que precaria. Acosados por los rusos. Rodeados de los despojos de sus camaradas que comenzaban a pudrirse e importunados por grupos de ratones. «Cuando casi estaba inconsciente les veía morderme el pie pero no podía hacer nada», rememora Pasha.

En medio del delirio, el ex marino recuerda que Denis comenzó a rezar. «¡Dios, por favor, danos lluvia!». Esa noche llovió y la fortuna se volvió a aliar con ellos. Un proyectil de un tanque impactó de forma directa contra el refugio desplazando levemente los troncos de madera que lo cubrían. Eso abrió varias grietas por las que empezó a filtrarse, gota a gota, el agua del exterior.

«Colocamos latas vacías de comida y así logramos tener algo de agua sucia. No era mucho pero suficiente», agrega Denis

Después de pasar 12 días enfrentados a estas privaciones, Denis y Pasha concluyeron que su capacidad de resistencia había llegado a su fin. Justo cuando Denis parecía despedirse de su compañero, escucharon voces en la trinchera exterior. «Hablaban en ruso. Pensamos que era otro ataque», dice Denis.

La patrulla les había descubierto. «Nos gritaron: '¡Salid de ahí, maricones!'. Yo respondí: 'Vosotros sois los maricones. ¡Viva Ucrania!'».

Aquello provocó un silencio. El grupo que se disponía a asaltar el habitáculo volvió a comunicarse: «¡¿Pero quiénes sois?!». «Somos de Kara-Dag», les espetó Denis. «¡No, nosotros somos de Kara-Dag!», respondió la misma voz.

El azar hizo que el muchacho fuese de Odesa, como Denis, y tras un breve intercambio de palabras se convenció de que eran realmente ucranianos. «Después nos dijeron que estaban preparados para lanzar granadas». Denis, junto a su hijo en un piso alquilado en Odesa mostrando un cuadro suyo, regalo de un pintor de Bucha. A. LORES

Por primera vez en muchas jornadas, los dos ucranianos pudieron disfrutar de unos instantes de cierta dicha. Denis se fumó un cigarro y consiguió que comunicaran a su mujer que seguía vivo. «Le habían dicho que estaba muerto».

Pero sus desventuras no habían concluido. La evacuación se desarrolló bajo las mismas circunstancias casi imposibles de su estancia en Nueva York.

Dimitri *Kazbek* y Denis se conocieron cuando ambos se encontraron formando parte de la misma compañía. El joven de 21 años se enteró de la desaparición de su compañero a las 48 horas de que sus mandos perdieran contacto con Nueva York.

«Sólo sabíamos que había varios muertos y otros heridos», precisa en otro diálogo por medio del teléfono. «Después llegó otro soldado que venía de allí y dijo que todos estaban muertos, así que el comandante decidió esperar varias jornadas para que los rusos redujeran la intensidad de los bombardeos y entonces enviar a otro grupo a recuperar los cadáveres».

El chaval pronuncia detenidamente las palabras al referirse a la impresión que se llevó al encontrarse con los dos supervivientes. «Eran dos hombres rotos. A Denis no le aflojamos los torniquetes. Estaba claro que le iban a amputar la pierna. Pero seguía saltando con la otra (la derecha, pese a que sufría terribles heridas que obligaron a que los doctores tuviesen también que amputarla)».

Cuando trasladaban al ucraniano en camilla les sorprendió otra arremetida de los drones. Denis recuerda perfectamente ese instante. Estaba tumbado boca arriba y cuando abrió los ojos -dice- vio justo encima, en el cielo, a uno de los temidos aparatos no tripulados. «Me tiraron hacia un lado, justo encima de un campo minado». Por motivos desconocidos, los aparatos no tripulados les ignoraron y eso les permitió llegar hasta el blindado que les iba a sacar de allí. En ese instante, comenzaron a explotar en las inmediaciones los proyectiles de los morteros.

Pese a sus limitaciones físicas actuales, Denis continúa impulsado por esa dinámica vitalista que admira a todos los que le conocen. Tras instalar por sí mismo un sistema que le permite conducir su coche de forma automática, el veterano planea abrir una escuela de conducir y un garaje dedicado a personas con mutilaciones tan serias.

A casi seis meses de tal odisea, Denis y Pasha siguen siendo un referente para sus antiguos camaradas de filas. «Encarnan el alma del pueblo ucraniano. Luchando hasta el final, sin rendirse nunca», opina Dimitri *Kazbek*. «En esta nueva forma de hacer la guerra los soldados no tenemos ninguna oportunidad. Es un baño de sangre», concluye Pasha.

# **MUNDO**

# Sólo 50 de los secuestrados por Hamas el 7-0 seguirían con vida

Así lo creen mediadores en el diálogo para el alto el fuego y un funcionario de EEUU

### SAL EMERGUI TELAVIV

De los aproximadamente 250 israelíes y extranjeros secuestrados por Hamas en su ataque sin precedentes en el sur de Israel del pasado 7 de octubre, se sabe que 116 siguen en cautiverio en la Franja de Gaza. El grupo islamista tiene en su poder también a dos ciudadanos israelíes con problemas mentales que entraron por error en el enclave palestino hace varios años y los cadáveres de dos soldados muertos en la guerra del 2014. A la espera de una tregua entre Israel y Hamas que permita la liberación de los 120 rehenes a cambio de la retirada militar de la Franja de Gaza y la puesta en libertad de centenares de presos palestinos, la gran incógnita sigue siendo cuántos siguen vivos.

### «Cada minuto es vital», avisan familiares de los rehenes

### EEUU, Egipto y Qatar presionan a Hamas para lograr una tregua

Tras 258 días de guerra, la respuesta a la pregunta es alrededor de 50. Así lo creen, citados ayer por el diario *The Wall Street Journal*, mediadores en las conversaciones para el alto el fuego y un funcionario estadounidense familiarizado con la última estimación de la Inteligencia de su país basada en parte en los servicios de espionaje israelíes. Esto significa que 66 de los secuestrados podrían estar muertos. Hasta la fecha, el balance oficial de las autoridades israelíes es de 43.

La dirección de Inteligencia Nacional de EEUU, la oficina del primer ministro israelí y el Ejército de este país



Imagen de vídeo del impacto de un proyectil israelí, ayer, que abatió a un comandante y francotirador de Hamas. EFE

declinaron hacer comentarios sobre la cifra al rotativo estadounidense. Hamas, que tampoco reaccionó a la información, comunicó hace unas semanas a los mediadores que no sabe cuántos rehenes siguen vivos.

Más de 100 secuestrados fueron puestos en libertad por Hamas y

Yihad Islámica en el marco del acuerdo de tregua vigente durante la última semana del pasado mes de noviembre mientras siete fueron rescatados con vida en tres operaciones militares en la Franja de Gaza. El portavoz del Ejército, Daniel Hagari, admite que la mayoría podrán

ser liberados sólo mediante un acuerdo de tregua y no a través de acciones de comandos.

La información de que solamente quedan 50 rehenes con vida ha multiplicado la presión y ansiedad de la asociación de las familias de secuestrados en Israel sobre su Gobierno para que alcance ya un acuerdo con Hamas. «Cada minuto es vital», avisaron ayer en su sede en Tel Aviv preparándose para una nueva manifestación marcada por la preocupación y la ira.

Al mismo tiempo, EEUU, Egipto y Qatar presionan a la milicia yihadista para que flexibilice sus posiciones y acepte un acuerdo que

> libere a los rehenes y ponga fin al sufrimiento de los gazatíes tras más de ocho meses de ofensiva sin israelí sin precedentes en su enclave. Según varias informaciones en la prensa árabe, Qatar está decepcionada con la posición de Hamas, cuyo liderazgo en el extranjero tiene su principal base en Doha.

> La última palabra de este grupo en la negociación la tiene su líder en Gaza desde 2017, Yahya Sinwar. Se cree que el palestino más buscado por Israel por planificar y ordenar el peor ataque en la historia del Estado judío se encuentra escondido en alguna zona de la franja palestina y rodeado por secuestrados como cinturón de seguridad.

Según diversas filtraciones y grabaciones, Sinwar está satisfecho de la actual situación a nivel interno (en Gaza y en Israel) y externo (mayor aislamiento internacional de Israel, guerra de desgaste a cargo de la milicia libanesa Hizbulá, etcétera) y mantiene su exigencia de un compromiso explícito y público de Israel a finalizar la ofensiva de forma definitiva para aceptar un acuerdo.

El primer ministro, Benjamin Netanyahu, acusado en los últimos meses

por algunas familias de los secuestrados de no hacer lo suficiente para alcanzar un acuerdo e incluso sabotearlo por motivos políticos, ya no exige a Hamas que libere solo secuestrados vivos en la primera fase de la tregua aceptando ahora que se incluya cadáveres.

# El Consejo de Europa alerta del auge del odio

Los actos antisemitas y antimusulmanes se disparan en Europa desde el 7 de octubre

### MARÍA G. ZORNOZA BRUSELAS

En un solo día de noviembre, más de 60 edificios aparecieron señalados en París con la estrella de David. Ese mismo mes, Francia registró una veintena de ataques y actos de vandalismo contra mezquitas. El discurso y los actos antisemitas y antimusulmanes se han disparado en Europa desde los ataques de Hamas del 7 de octubre. La UEllevaba tiempo advirtien-

do de esta tendencia. Ahora es el Consejo de Europa quien lanza la alarma por el aumento «significativo» de estos discursos de odio.

La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, organismo del Consejo de Europa, advierte en su informe anual de un auge de estas dinámicas racistas y antisemitas. El organismo, con sede en Estrasburgo, y del que forman parte 46 países, pone

el énfasis en la instrumentalización de estos acontecimientos por parte de la clase política.

El informe acusa un «aumento significativo» de los incidentes «motivados por el odio contra los musulmanes» desde que el grupo islamista llevase a cabo el peor atentado de la historia de Israel. El documento, de 58 páginas, denuncia ataques físicos contra los musulmanes, así como la utilización de discursos políticos que presentan como una amenaza la «islamización de las sociedades europeas». En paralelo, registra un «incremento vertiginoso de antisemitismo» en varios países europeos, constatando una amplia variedad de incidentes que incluyen amenazas de muerte, actos de vandalismo y profanación de sitios de la comunidad judía, o ataques en colegios.

La UE ha advertido de la preocupante tendencia al alza de los incidentes motivados por el odio tanto en internet como en la vida real, una dinámica que se ha multiplicado con la guerra en Gaza. «La historia se repite. Los conflictos y la desinformación a escala mundial están sembrando las semillas del odio. Todas las personas deben ser protegidas y respetadas, independientemente de su religión o convicciones, nacionalidad, género, raza o cualquier otro pretexto utilizado indebidamente para incitar a la discriminación, el odio o la violencia», denunció Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea.

## **MUND**

# Mark Rutte, único candidato para dirigir la OTAN

La retirada del presidente rumano, Klaus Iohannis, despeja el camino al neerlandés

El presidente rumano, Klaus Iohannis, anunció ayer que retiraba su candidatura a la Presidencia de la OTAN, dejando el camino libre al primer ministro neerlandés en funciones, Mark Rutte, para suceder al actual secretario general, Jens Stol-

El mandatario rumano, de 65 años, informó a los aliados de la Alianza Atlántica de que se retiraba de la carrera, anunció en un comunicado el Consejo Supremo de Defensa Nacional, que decidió por tanto apoyar a Rutte. El Consejo del Atlántico Norte, principal órgano de decisión política de la OTAN, se reunirá la semana próxima para decidir el nombramiento formal del neerlandés. Fuentes diplomáticas explicaron que hay acuerdo entre los aliados en cuanto a que sea Rutte quien recoja el testigo del noruego, pero

que la decisión no está todavía formalmente tomada, informó Afp.

Se espera que esa elección formal se lleve a cabo la semana próxima en el seno del Consejo Atlántico a nivel de los embajadores de los 32 países miembros y que sea ratificado por los líderes, según lo previsto, en julio en la Cumbre de la Alianza en Washington

Rutte ha sido durante meses el candidato preferido de la mayoría de los aliados de la OTAN, incluyendo miembros de peso como Estados Unidos y Alema-

Biden y sus homólogos de la OTAN debían haber nombrado un sucesor cuando se reunieron en Lituania en julio de 2023, pero no se pudo llegar a un consenso sobre un reemplazo. El lunes en la Casa Blan-

ca, Biden bromeó diciendo que le gustaría que el ex primer ministro noruego permaneciera más tiempo en el puesto, aunque Stoltenberg ha dejado claro que no planea extender su mandato.

Iohannis, que había anunciado su candidatura en marzo pasado, subrayó ayer que su país apoya también la candidatura de Rutte. En los últimos días, otros países de la región, que se oponían inicialmente a la candidatura del neerlandés, como Eslovaquia y Hungría, dieron finalmente su visto bueno a Rutte.

El primer ministro de Hungría, el ultranacionalista Viktor Orban, anunció el martes que, tras el reciente acuerdo con la OTAN para no tener que unirse a las actividades aliadas en Ucrania, ha decidido apoyar a Rutte como próximo secretario general. También el presidente eslovaco, Peter Pellegrini, adelantó el martes que apoyaría al neerlandés.

Mark Rutte es un feroz crítico del presidente ruso Vladimir Putin y un firme aliado de Ucrania que perfeccionó sus dotes de negociador político durante casi 14 años co-

mo primer ministro de Países Bajos. Rutte, de 57 años, ha sido uno de los impulsores del apoyo militar europeo a Ucrania desde la invasión rusa de 2022, y afirma que la derrota de Moscú en el campo de batalla es vital para garantizar la paz en Europa

Su opinión está

muy influenciada

por el derribo de un avión de pasajeros sobre Ucrania en 2014, que Países Bajos achaca a Rusia, y en el que 196 de las 298 víctimas eran neerlandesas. Rutte ha advertido a la UE de que no deben ser ingenuos respecto a la Rusia de Putin. «No se detendrá en Ucrania si no lo hacemos ahora, esta guerra va más allá. Se trata de defender el Estado de derecho internacional», dijo Rutte ante las Naciones Unidas en septiembre de 2022, siete meses después

de la invasión rusa a gran escala.

Debe ir, además, acompañado de

cos fueron «una parte destacada de la educación pública estadounidense durante casi tres siglos». La idea de Horton, feligresa de la Convención Bautista del Sur, es que los niños «puedan levantar la vista y ver lo que dice Dios que está bien y lo que está mal». Como están expuestos a diario a tanta «basura», en sus propias palabras, «es imperativo que pongamos los Diez Mandamientos en una posición prominente».

La ley gestada por la republicana exige también que se muestre una versión particular de los mandamientos aprobada por la legislatura estatal, controlada por republicanos, y no otras que se alejan de su particular doctrina, una decisión que ya se ha encontrado con el rechazo frontal de organizaciones de defensa de derechos civiles. Tanto la Fundación por la Libertad de Religión, como Estadounidenses Unidos por la Separación de la Iglesia y la Unión Americana de Libertades Civiles ya han anunciado acciones legales contra la medida de Landry. Sostienen que la ley vulnera la Primera Enmienda

«La ley viola la separación de la Iglesia y el Estado y es abiertamente anticonstitucional. La Primera Enmienda promete que todos podremos decidir por nosotros mismos qué creencias religiosas, si las hay, mantener y practicar, sin presión del Gobierno. Los políticos no tienen por qué imponer su doctrina religiosa preferida a los estudiantes y familias en las escuelas públicas», reza el comunicado.

A Landry poco parece inquietarle la amenaza. «No puedo esperar a que demanden», señaló, sabiendo que cuenta con el respaldo de la mayoría conservadora del mismo Tribunal Supremo que acabó con la protección federal al aborto en junio de 2022. Si el litigio llega hasta el alto tribunal, las inclinaciones cristianas de algunos de sus miembros podrían decantar la balanza a su favor.

El suyo es el primer Estado a nivel nacional que impone una regla semejante. Ya se intentó algo similar en Utah, Oklahoma o Texas, sin llegar a constituirse en ley pero percibido como un éxito de una corriente cristiana que ha ganado terreno tras el paso de Donald Trump por la Casa Blanca.

La medida se suma a un largo historial de casos que han puesto en entredicho la cada vez más delgada línea entre Iglesia y Estado en la primera potencia mundial. Una ley parecida fue declarada inconstitucional en 1980 en Kentucky por no servir fines laicos, pero en 2022 se impuso el argumento religioso en el caso de un entrenador de fútbol americano de instituto, despedido por rezar en mitad del campo tras acabar los partidos. Los republicanos argumentan ahora que los Diez Mandamientos tienen un valor histórico más allá del puramente religioso, un asunto que deberán dirimir los tribunales.



Trabajadores repintan una valla publicitaria de los Diez Mandamientos en Ohio. CAROLYN KASTER / AP

# Los Diez Mandamientos, obligatorios en las aulas

Luisiana impone su exhibición en colegios y universidades

### EL 'HALCÓN'

### **'TEFLON MARK'.** A

Rutte se le ha conocido con diferentes apodos. Uno de ellos es 'Teflon Mark', una metáfora que usa al revestimiento que evita que la comida se pegue a una sartén para describir su capacidad de salir ileso de los problemas.

### AUSTERIDAD.

También es el 'halcón' que llamaba a la austeridad europea, lo que tensó la cuerda con países del sur, aunque eso parece haber quedado atrás, y estos países también apoyan su aspiración a la OTAN.

### JUEGO EN EQUIPO. El político liberal siempre se ha mostrado

como un ciudadano de clase trabajadora, un hombre de Estado y un jugador en equipo.

> Mark Rutte asumió el cargo por primera vez en 2010 y llegó a convertirse en el primer ministro neerlandés que más tiempo ha ocupa-

### PABLO SCARPELLINI LOS ÁNGELES

A Samuel Alito, magistrado del muy conservador Tribunal Supremo de Estados Unidos, lo grabaron hace unos días diciendo que a su país lo que verdaderamente le hace falta es volver a la senda de la devoción cristiana. El miércoles, el gobernador republicano del estado sureño de Luisiana, Jeff Landry, se apegó con firmeza a ese fundamento al dar luz verde a una ley que obliga a todos los colegios y universidades públicas del Estado a desplegar en clase los Diez Mandamientos bíblicos, en una decisión altamente polémica que desafía la separación entre Iglesia y Estado que defiende la Constitución.

«Si quieres respetar el Estado de Derecho, tienes que empezar por el legislador original, Moisés», dijo Landry tras ratificar esa ley junto a otra serie de medidas educativas con las que pretenden revolucionar el curriculum escolar, desde las guarderías hasta los campus universitarios. La más espinosa del paquete, patrocinada por la congresista estatal Dodie Horton, obliga a exhibir los Diez Mandamientos en «un póster o documento enmarcado que mida al menos 11 por 14 pulgadas» (28 por 36 centímetros), en una letra suficientemente grande y que sea «fácilmen-

una declaración de «cuatro párrafos» que le dé contexto para explicar cómo los mandamientos bíbli-

de la Constitución.

# **MUNDO**

# El 'betgate' salpica a Rishi Sunak

Candidatos 'tories' usaron supuestamente información privilegiada para sus apuestas

### CARLOS FRESNEDA LONDRES

CORRESPONSAL

Tres días antes de que Rishi Sunak anunciara la fecha de las elecciones, su secretario parlamentario, Craig Williams, candidato por Glyndwr en Gales, apostó 100 libras (118 euros) en Ladbrokes a que serían el 4 de julio. La mayoría de los británicos y de los diputados conservadores pensaba a esas alturas que la cita con las urnas sería en otoño, pero Williams utilizó supuestamente información privilegiada.

Williams pidió públicamente perdón por «el enorme error de juicio», pero ahora resulta que al menos otra candidata *tory*, Laura Saunders, hizo la misma apuesta por el 4 de julio, aprovechando también supuestamente su condición de esposa de Tony Lee, director de campaña del Partido Conservador, que ayer decidió ausentarse de su puesto.

Scotland Yard detenía entre tanto a un guardaespaldas del propio Sunak, acusado también de hacer apuestas sobre el día de las elecciones. La Comisión del Juego ha tomado cartas en el asunto y está investigando a todos los que consiguieron más de 235 euros al cambio en las apuestas por el 4 de julio.

El *Betgate* se convirtió de pronto en la patata caliente de la campaña del *premier*, marcada por los fiascos, precisamente en el día del nuevo de-



El primer ministro británico, Rishi Sunak, sostiene dos langostas durante un paseo en barco. LEON NEAL/AFP

bate electoral en la BBC entre los candidatos de los grandes partidos

El líder laborista, Keir Starmer, aprovechó la ocasión para reclamar a Sunak que suspenda a los *tories* implicados en el escándalo. «Si fueran candidatos de mi partido, sus pies no habrían tocado siquiera el suelo», declaró Starmer. «Estamos ante un caso de privilegio autoadquirido. La cuestión de fondo son estos 14 años de caos y divisiones entre los *tories*».

Sunak se vio de nuevo a la defensiva a falta de dos semanas para la cita electoral y con el viento de las encuestas en contra. El último sondeo de YouGov otorga el 39% del voto a los laboristas, el 22% a los conservadores y el 15% a Reform UK.

Los laboristas podrían lograr una mayoría de hasta 200 diputados, el líder populista Nigel Farage entraría en Westminster con al menos cinco escaños y varios ministros de Sunak, incluido el secretario del Tesoro, Jeremy Hunt, y la aspirante a sucesora Penny Mordaunt, podrían quedar fuera de juego.

Las apuestas desplazaron en cualquier caso y por un día a los sondeos. Se estima que el 44% de los británicos acaban apostando algo en su vida, muchos de ellos lo hacen regularmente todos los meses y uno de cada cuatro entra dentro del grupo de riesgo por adicción.

Poco se sabe del historial de apuestas de Craig Williams, secretario parlamentario de Sunak hasta la disolución de la Cámara de los Comunes hace dos semanas. La Comisión del Juego está investigando sus pasos y no se descarta que pueda verse obligado a renunciar a su candidatura.

Todos los focos apuntaron ayer hacia otra candidata, Laura Saunders, identificada por la BBC como otra presunta implicada en el *Betgate*. El escándalo ha llegado a las puertas de su marido, Tony Lee, director de campañas del Partido Conservador, que decidió tomarse un «permiso» en lo que queda de semana.

El jefe de campaña laborista, Pat McFadden, escribió entre tanto una personalísima carta a Sunak en la que le recordó que la cuestión de fondo es la misma que desencadenó el *Partygate* que forzó la dimisión de Boris Johnson: «Esto parece como si hubiera unas reglas para los miembros del Partido Conservador y otras reglas para todos los demás».

| (M)<br>SORT           | LOTERI<br>NACIO<br>EO DEL JU                          | NAL                   | $\frac{49}{24}$        | SORTEO DEL DÍA 20 DE JUNIO DE 2024  Seis series de 100.000 billetes cada una Lista acumulada de las cantidades que han correspondido a cada una de las seis series de los números premiados, clasificados por su cifra final  Estos premios caducan a los tres meses, contados a partir del día siguiente al de la celebración del sorteo |                               |                              |                        |                              | 2°                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|
| 0                     | 1                                                     | 2                     | 3                      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5                             | 6                            | 7                      | 8                            | 9                      |
| Números Euros/Billete | Números Euros/Billete                                 | Números Euros/Billete | Números Euros/Billete  | Números Euros/Billete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Números Euros/Billete         | Números Euros/Billete        | Números Euros/Billete  | Números Euros/Billete        | Números Euros/Billete  |
| 22300 150             | 22301 7.620                                           | 2230260.000           | 223037.650             | 22304 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22305 210                     | 22306 150                    | 22307 150              | 22308 180                    | 22309 150              |
|                       |                                                       | 22312 150             |                        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |                              |                        |                              |                        |
|                       |                                                       | 22322 150             |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |                              | 22327 210              |                              |                        |
|                       |                                                       | 22332 150             |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |                              |                        |                              |                        |
|                       |                                                       | 22342 150             |                        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |                              |                        |                              |                        |
|                       |                                                       | 22352 150             |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |                              |                        | 22358180                     |                        |
|                       |                                                       | 22362 150             |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |                              |                        |                              |                        |
|                       |                                                       | 22372 150             |                        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |                              |                        |                              |                        |
|                       |                                                       | 22382 210             |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |                              | 22397 150              |                              |                        |
|                       |                                                       |                       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |                              |                        |                              |                        |
|                       |                                                       | 93202 300             |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |                              |                        |                              |                        |
|                       |                                                       | 93212 300             |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |                              |                        |                              |                        |
|                       |                                                       | 93222 300             |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |                              | 93227 360              |                              |                        |
|                       |                                                       | 93232 12.300          |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |                              |                        |                              |                        |
|                       |                                                       | 93242 300             |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 93245 300                     |                              | 93247 300              |                              |                        |
|                       |                                                       | 93252 300             |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |                              | 93257 300              |                              |                        |
|                       |                                                       | 93262 300             |                        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |                              | 93267 300              |                              |                        |
|                       |                                                       | 93272 300             |                        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 93275 300                     |                              |                        |                              | 93279 300              |
|                       |                                                       | 93282 360             |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 93285 300                     |                              |                        | 93288 330                    |                        |
| 93290 300             | 93291300                                              | 93292360              | 93293 480              | 93294 330                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 93295300                      | 93296300                     | 93297300               | 93298330                     | 93299300               |
|                       |                                                       |                       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |                              |                        |                              |                        |
| Terminaciones         |                                                       | Terminaciones<br>8260 | Terminaciones 3233 990 | Terminaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Terminaciones</b> 0385 750 | <b>Terminaciones</b> 186 210 | Terminaciones 5327 810 | <b>Terminaciones</b> 038 180 | Terminaciones 5579 750 |
| 790 150               |                                                       | 9260                  | 4693780                | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 895150                        | 406150                       | 2760                   | 830                          | 557 9 750              |
| 6060                  |                                                       | 32                    | 233240                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0560                          | 8660                         |                        | 0                            |                        |
|                       |                                                       |                       | 293180                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1560                          | 30                           |                        |                              |                        |
|                       |                                                       |                       | 3390                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5560                          |                              |                        |                              |                        |
|                       |                                                       |                       | 6390                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |                              |                        |                              |                        |
|                       |                                                       |                       | 330                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |                              |                        |                              |                        |
|                       |                                                       |                       |                        | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 40.000.000                    |                              |                        |                              |                        |
|                       | ESTE SORTEO PONE EN JUEGO 12.600.000 EUROS EN PREMIOS |                       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |                              |                        |                              |                        |

## **MUNDO**



LA MIRADA DEL CORRESPONSAL
POR LUCAS DE LA CAL
CHINA

El edificio donde vivió y se suicidió la actriz Shangguan Yunzhu, de quien se encaprichó el primer presidente de la República China, es uno de los lugares favoritos de los turistas en Shanghai

# La 'mansión encantada' de la amante de Mao

A las 3.00 de la madrugada del 23 de noviembre de 1968, Shangguan Yunzhu saltó desde su balcón en el séptimo piso de la Mansión Wukang, un prominente edificio residencial de estilo europeo en el corazón de la Concesión Francesa de Shanghai. El suicidio lo recogieron varios periódicos locales de aquella época. Shangguan, de 48 años, era una de las actrices más reputadas del momento. Los recortes de prensa explicaban que la mujer había superado un cáncer de mama, pero que le habían detectado un tumor en el cerebro. Además, estaría deprimida tras pasar por un tercer divorcio.

Ésta fue la primera versión oficial sobre la muerte de Shangguan.

Unas décadas después, gracias a las indagaciones de periodistas y escritores de Shanghai, sumado a una breve tregua que dieron los censores en los años de aperturismo, se desveló lo que realmente se escondía detrás del suicidio de la aclamada artista.

Shangguan huyó de su ciudad natal, Jiangyin, al este de China, cuando fue invadida por los japoneses. Se refugió en Shanghai, donde arrancó su carrera en el teatro. Tras la Segunda Guerra Sino-Japonesa (1945), empezó a despuntar también en la industria cinematográfica. Después de la fundación de la República Popular China (1949), se convirtió en la actriz favorita del poderoso y om-

nipresente líder, Mao Zedong. Varios investigadores señalan que era tal su obsesión por Shangguan que Mao pidió al alcalde de Shanghai que concertara varios encuentros privados con ella. Fue entonces cuando en los círculos de poder de Pekín se extendió con fuerza el rumor de que eran amantes.

La suerte de Shangguan se torció al comenzar la Revolución Cultural en la década de los 60. Varias de sus películas fueron censuradas y ningún director se atrevía a darle un papel. Su nombre fue cayendo en el olvido. Detrás de las purgas culturales de aquella época se encontraba Jiang Qing, una revolucionaria que fue la cuarta esposa

de Mao y que llegó a ocupar una silla en el exclusivo Politburó del gobernante Partido Comunista.

Varios escritores de Shanghai señalan que los seguidores de Jiang, maoístas radicales de la Guardia Roja, visitaron al menos un par de veces a Shangguan en su casa. La torturaron para que confesara su relación con Mao después de que Jiang

descubriera varios poemas que el presidente había escrito a su supuesta amante. Aquello fue lo que realmente habría provocado que Shangguan se quitara la vida.

El balcón desde donde saltó la actriz se puede contemplar hoy en una esquina de la intersección en la que se encuentra la Mansión Wukang, que se ha convertido en uno de los lugares más fotografiados de

Shanghai. Decenas de miles de turistas nacionales que visitan la capital financiera acuden a este rincón de la Concesión Francesa únicamente para retratar un edificio que en muchas ciudades europeas pasaría probablemente desapercibido.

La mansión, construida en 1924 con hormigón armado, fue diseñada por un arquitecto húngaro-eslovaco llamado László Hudec, quien se inspiró en el acorazado *Normandie* de la Primera Guerra Mundial, por lo que el edificio tiene cierto parecido a un barco. Wukang cubre 1.580 metros cuadrados, con una superficie total de 9.275 metros cuadrados repartidos en un total de ocho plantas.

Al principio, únicamente vivían allí diplomáticos y empresarios ex-

tranjeros. En la Concesión Francesa imperaba una estricta división entre residentes extranjeros y chinos, y todas las viviendas estaban segregadas, incluso las prisiones. Los apartamentos de Wukang se diseñaron para cubrir las necesidades de extranjeros de alto nivel adquisitivo, y estaban equipados con cocinas, baños y radiadores.

Pero, en 1942, la hija de un banquero chino millonario compró todo el complejo residencial coincidiendo con el despertar de Shanghai como capital cultural del país, con una afluencia de estrellas nacionales. Comenzaron a mudarse a Wukang varios de los artistas más populares de la ciudad, como Shangguan.

Cuando el vibrante panorama cultural de Shanghai desapareció por las persecuciones de la Revolución Cultural (1966-1976), algunos intelectuales, escritores y actores que vivían en Wukang (las autoridades llamaron al edificio Torre Antirrevisionista) fueron repudiados y perdieron toda su fortuna. Algunos terminaron en prisión y otros se suicidaron. Los vecinos más mayores de la Concesión Francesa recuerdan que la gente comenzó a

bautizar a la Mansión Wukang como «el trampolín» porque varios de sus residentes habían saltado por el balcón.

Años después se hicieron populares las historias sobre la presencia en Wukang de fantasmas atormentados como el de la actriz Shangguan, lo que disparó la fama del lugar como «mansión encantada» y comenzó a atraer la atención de muchos visitantes. Esto no hace aho-



La actriz Shangguan Yunzhu. E. M.

ra ninguna gracia a los residentes del edificio, quienes se quejan con frecuencia a las autoridades locales por tener a diario debajo de sus ventanas a una jauría de turistas con cámaras que invaden su privacidad.

# ACTUALIDAD ECONÓMICA

# La brecha salarial entre hombres y mujeres cae en 200 euros

- Pese a la mejora, los hombres aún cobran 5.000 euros más de media que las mujeres
- Construcción, el sector que más la corrige; en actividades artísticas y educación, crece

### ALEJANDRA OLCESE MADRID

España consiguió mejorar en 2022 su brecha de género en salarios en apenas 200 euros respecto a 2021, pero los hombres siguen cobrando de media 5.000 euros más al año que las mujeres, algo en lo que influye el tipo de jornada laboral, de contrato y de ocupación, según la Encuesta de Estructura Salarial publicada ayer por el INE.

Aunque la mejora media ha sido muy sutil, ha habido sectores en los que ha habido importantes avances, mientras que en otros ha habido retrocesos. En términos generales, el sociales (donde ellos cobran de media 8.780 euros más que ellas).

Sólo hay dos sectores en España en los que las mujeres cobran más de media que los hombres y son segmentos en los que ellas están infrarrepresentadas en las capas más bajas, de ahí el saldo a su favor: las industrias extractivas, donde el salario femenino medio es de 42.851 euros y el masculino es de 35.064, y la construcción, donde ellas perciben de media 26.258 euros y ellos 25.001.

Este último sector es de hecho el que más ha mejorado en brecha de género, seguido del suministro de

energía eléctrica -donde el diferencial salarial ha pasado de 10.366 euros a 7.942y las actividades sanitarias -donde se ha reducido de 10.866 a 8.785-. Por el contrario, la desigualdad salarial en favor de los varones se ha agudizado sobre todo en las actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento (ha aumentado en 776 euros) y en la educación (681 euros).

En cuanto a la distribución territorial, las comunidades autónomas con más brecha de género en salarios son Cataluña-donde los hombres cobran de media 6.219 euros al año más que las mujeres-, la Comunidad de Madrid-con 5.989 euros de diferenciay la Comunidad Foral de Navarra-5.926-; mientras que donde la distribución es más igualitaria es en Canarias –sólo hay 1.013 euros de diferencia al año en-

tre hombres y mujeres–, en Ceuta y Melilla (1.632 euros), Baleares (2.101) y Extremadura (2.533).

Estas diferencias provocan que casi una de cada cinco mujeres (el 24,2%) tengan unos ingresos anuales iguales o inferiores al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que en 2022 es-

### EVOLUCIÓN DE LOS SALARIOS EN ESPAÑA

CUANTÍA EN LA QUE HA MEJORADO/EMPEORADO LA BRECHA DE GÉNERO EN SALARIOS EN 2022 VS 2021

### Los 5 sectores en los que MÁS HA MEJORADO



### Los 5 sectores en los que MÁS HA EMPEORADO



### BRECHA SALARIAL DE GÉNERO EN FAVOR **DE LOS HOMBRES** Euros al año





FUENTE: INE y Elaboración propia.

taba fijado en los 1.000 euros en 14 pagas, mientras que sólo el 10,3% de los hombres se encontraban en esa situación. Además, en la parte alta de la distribución salarial, sólo un 2,2% de las mujeres cobraron sueldos cinco veces o más superiores al SMI (a partir de 70.000 euros al año); mientras que en los hombres esta proporción subió al 3,9%

En términos medios, el salario de los españoles creció un 4,1% en 2022 -menos de la mitad que la inflación, que se situó ese año en promedio en el 8,4%-y llegó hasta los 26.950 euros brutos anuales (1.925 euros en catorce pagas antes de impuestos).

Aunque esa es la media, la distribución de la población por niveles salariales no es homogénea y de hecho en ese ejercicio sólo un 14,7% de la población cobraba más de 3.000 euros brutos al mes en catorce pagas, un porcentaje que baja al 11,9% para las mujeres y sube al 17,4% para los hombres.

La actividad económica que presentó el mayor salario anual fue el Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire a condicionado, con 55.470,69 euros por trabajador (3.960 euros en catorce pagas), un 105,8% superior a la media nacional. Por el contrario, la Hostelería tuvo los salarios medios anuales más bajos, con 16.274,71 euros (1.162,4 euros en catorce pagas), un 39,6% inferior a la media.

Por tipo de puesto de trabajo, ese año destacaron las ganancias anuales de directores y gerentes, cuyo salario medio fue de 59.478,63 euros, cifra superior en un 120,7% al promedio; mientras que los sueldos más bajos correspondieron a los trabajadores no cualificados en servicios (excepto transporte), con un salario medio anual de 14.665,40 euros, un 45,6% inferior a la media. Los sueldos que más subieron fueron los de los trabajadores cualificados, de forma que quienes han cursado una licenciatura o incluso son doctores universitarios perciben de media 44.672 euros, frente a los 17.333 euros anuales que ganan quienes no han acabado ni la educación primaria.

### REFORMA LABORAL

Dado que 2022 fue el primero en el que tuvo efecto la reforma laboral, resulta interesarte ver cómo han evolucionado los salarios por tipo de contrato. Dado que muchos trabajadores que antes tenían un contrato temporal ahora están empleados con contratos indefinidos -ordinarios o fijos discontinuos-pero eso no ha provocado una subida de su sueldo, el efecto ha sido de bajada en el sueldo medio de los indefinidos.

«El salario anual de los contratos temporales aumentó un 25,5% respecto a 2021. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la reforma laboral dio lugar a que un número significativo de contratos temporales se convirtieran en indefinidos mediante la figura del contrato de fijo discontinuo. Así, el porcentaje de trabajadores con contrato temporal en la encuesta ha pasado de ser el 18,3% en 2021 al 11,7% en 2022. El salario anual de los indefinidos bajó un 0,8% entre ambos años», señala el INE.

M.V./ EL MUNDO

### REDUCCIÓN DE JORNADA

CEOE. El presidente de la patronal, Antonio Garamendi, recordó ayer que instituciones como el FMI ya han advertido del impacto perjudicial que puede tener la reducción de la jornada laboral -que el Gobierno quiere llevar de 40 a 37,5 horas semanales en Españapor la elevada proporción de pymes que tiene el país y denunció que el Gobierno no está haciéndolo con diálogo social.

SINDICATOS. CCOO y UGT, por su parte, aprovecharon su intervención en los cursos de la UIMP en Santander organizados por la APIE y BBVA para dar un ultimátum a la CEOE y advertir de que la reforma tiene que estar cerrada «en julio». «CEOE en ningún momento ha dicho que esté de acuerdo con reducir la jornada a 37,5 horas (...) No hay ningún acercamiento en ese sentido con la CEOE», lamentó Unai Sordo, de CCOO.

sector financiero es el que presenta la brecha más acusada (ellos cobran de media 53.970 euros al año y ellas 42.214, un diferencial de más de 11.700 euros); seguido de las actividades profesionales, científicas y técnicas (con una diferencia de 9.450 euros) y las actividades sanitarias y de servicios EVOLUCIÓN DEL SALARIO MEDIO EN ESPAÑA

# ACTUALIDAD ECONÓMICA



### PRUDENCIA EN LA REFORMA DE LA FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Cristina Herrero, presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), advirtió ayer sobre el riesgo que tiene para el sistema fiscal nacional cambiar el de un solo territorio, como debate el Gobierno en relación a Cataluña. El sistema fiscal nacional «está interconectado». «Si para arreglar la [financiación] de uno se empeora la de otro, nada habremos conseguido», señaló. Herrero añadió que aunque el Gobierno se ha comprometido a reducir la desviación presupuestaria al 3% este año y hasta el 2,5% en 2025, las estimaciones de la AIReF señalan que no será posible cumplir esa promesa si el Ejecutivo no implica a todas las comunidades autónomas y si no establece objetivos asimétricos entre ellas. M. HERNÁNDEZ EFE

# El juez sienta en el banquillo al BBVA y González

Manuel García-Castellón concluye la investigación por los encargos a Villarejo

### MANUEL MARRACO MADRID

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha propuesto juzgar al expresidente del BBVA Francisco González, al propio banco y a varios ejecutivos actuales y anteriores de la entidad por los encargos al comisario José Manuel Villarejo entre 2004 y 2016, cuando aún era un funcionario en activo.

En el auto de 268 páginas pone fin a la instrucción de la pieza separada 9 del *caso Tándem* y propone sentar en el banquillo, además de a BBVA y a González, a otras 12 personas, entre directivos de la entidad y mandos policiales. Les atribuye cohecho continuado y numerosos delitos de revelación de secretos. Once investigados quedan exonerados.

Al margen del recurso a la Sala que aún pueden presentar, para que los señalados por el juez vayan a juicio solo es necesario el trámite, que se da por seguro: que en 10 días Anticorrupción y otras partes personados presenten sus escritos de acusación.

El magistrado hace suyo el informe de la Fiscalía Anticorrupción que fija el inicio de los hechos en la contratación en 2002 por el BBVA del comisario Julio Corrochano como responsable de Seguridad. La contratación «contó conla expresa aquiescencia» de Francisco González y permitió «un enlace» entre la entidad y quienes seguían en activo en la Policía, entre ellos los comisarios Villarejo y Enrique García Castaño.

Al mismo tiempo, Villarejo aprovechaba «su especial puesto dentro del organigrama de necesidades operativas de la Policía» para crear «una estructura empresarial con la cual lucrarse haciendo uso de tal especial posición y confianza generada en muchos de sus compañeros policías». Eso le permitía «el acceso indirecto a todos los registros policiales, así como bases reservadas de datos a los que las fuerzas de seguridad tuviesen acceso».

Según el relato del juez, el jefe de seguridad del BBVA conocía esta «doble actividad de su amigo y compañero» Villarejo e informó a Francisco González de la existencia de ese «anómalo e ilegal» recurso. Le garantizó total discreción y opacidad si se recurría al él.

González, «dada la ausencia de programa alguno de control y supervisión sobre sus decisiones ejecutivas dentro de la entidad», autorizó y permitió los contratos, sobre los que tenia también conocimiento «un núcleo muy reducido de altos directivos y directivos».

El resultado es que se firmaron diversos contratos para poner en marcha proyectos de inteligencia que incluían seguimientos, intervención de tráfico de llamadas, consulta de bases de datos de personas o averiguación de patrimonio de distintas personas, entre ellos empresarios, abogados o periodistas. Esos contratos, dice el juez, «se ejecutaron desde 2004 y al margen del circuito legal del banco y con total desprecio a la normativa de control jurídico y contable de la entidad.

El auto detalla todos los encargos y los pagos a Cenyt, la empreaa empleada por Villarejo, y señala que durante años BBVA fue su principal cliente. El magistrado considera acreditado que los investigados eran conscientes de que se estaba vulnerando la normativa interna de la entidad al contratar a un policía en activo —lo que la ley considera cohecho—que recababa los datos mediante contraprestaciones a policías en activo, así como obteniendo accesos ilegales a ficheros reservados.

Según García Castellón, González

no sólo «conocía y autorizó» las actividades ilegales, «sino que fue por su expresa orden por la que se procedió a contratar con Villarejo».

Igualmente, fue él quien ordenó que se le volviese a contratar para las investigaciones sobre Fernando Martín o Luis Portillo, así como la causa del contrato de 2014 y la investigación sobre Felipe Izquierdo. «Y, dad financiera, cotizada en bolsa y bajo un mercado doblemente regulado. «Ello es de importancia desde la perspectiva del respeto a las normas y su implantación en la organización o estructura empresarial en cuanto, con anterioridad a la responsabilidad penal de la persona jurídica, ya existía normativa de obligado cumplimiento tendente al buen go-

### LOS SINDICATOS SE OPONEN A LA FUSIÓN CON SABADELL

Los sindicatos no comparten el optimismo de BBVA sobre el impacto en el empleo de una posible fusión con Banco Sabadell y quieren que Moncloa interceda para evitar que la absorción entre ambas se lleve a cabo si la OPA en curso acaba saliendo adelante. «Espero que el Gobierno, que tiene que garantizar que la banca atienda las necesidades de crédito de las empresas y las necesidades de atención de los ciudadanos y del empleo, más allá de lo que diga la CNMC, utilice la posición legal que tiene e impida que esta fusión se produzca», señaló Pepe Álvarez, secretario general de UGT. Su colega en CCOO, Unai Sordo, respaldó esa opinión al indicar que es fundamental que se garanticen los niveles de empleo y las condiciones laborales de trabajadores y trabajadoras, pero no nos podemos quedar aquí», afirmó en el curso organizado por la APIE y BBVA en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en Santander. Tanto CCOO como UGT aseguran que la fusión va a tener consecuencias sobre el empleo. «Eso es indudable», subrayó Álvarez. M. HERNÁNDEZ

la única razón por la que el BBVA no ejecutó el programa de prevención penal y puso de manifiesto lo sucedido era que todo se explicaba porque se trataba de ejecutar lo mandado por el presidente».

Sobre la imputación formal del BBVA como persona jurídica, el juez indica que se trata de una gran entibierno corporativo». Ahora bien, según se expone en el escrito del Ministerio fiscal, «la Presidencia Ejecutiva y los Altos Directivos no cumplían, o no respetaban, tales Códigos, lo que dio pie al paso de la cultura del cumplimiento a la cultura de la obediencia cuando las indicaciones venían desde tales altos cargos», concluye.

# ACTUALIDAD ECONÓMICA

### LOS DEPÓSITOS MÁS RENTABLES DE BANCOS ESPAÑOLES

| Banco         | TAE   | Duración | Inversión mínima. En €    | ¿Hasta cuándo está disponible? |  |
|---------------|-------|----------|---------------------------|--------------------------------|--|
| WiZink        | 3.30% | 6 meses  | De 5.000 a 250.000        | Hasta 75 mill. contratados     |  |
| Deutsche Bank | 3.18% | 3 meses  | De 3.000 a 100.000        | Sin límite                     |  |
| Banca March*  | 3.10% | 12 meses | De 10.000 a 2 millones    | Hasta el 30 de junio           |  |
| EBN Banco**   | 3.10% | 3 meses  | De 10.000 a 400.000       | Sin límite                     |  |
| SelfBank*     | 3.05% | 3 meses  | De 1.000 euros a 1 millon | Sin límite                     |  |
| MyInvestor    | 3.00% | 3 meses  | De 10.000 a 100.000       | Hasta el 15 de julio           |  |
| ING*          | 2.50% | 3 meses  | De l a 100.000            | Hasta el 30 de junio           |  |
| Openbank      | 2,00% | 6 meses  | Desde l euro              | Hasta el 30 de junio           |  |

(\*) Es necesario abrir cuenta online sin coste. (\*\*) No se puede cancelar anticipadamente FUENTE: Elaboración propia.

A. MATILLA / **EL MUNDO** 

# La bajada de tipos del BCE limita la rentabilidad de los depósitos al 3%

El ahorrador volverá a tener alternativas menos atractivas a finales de este año

### LAURA DE LA QUINTANA MADRID

Ni dos años han transcurrido desde que el Banco Central Europeo (BCE) decidiera acometer la primera subida de tipos de interés en casi una década cuando ya se empieza a vislumbrar el techo de la remuneración al ahorro. Christine Lagarde, presidenta del organismo, anunció hace quince días la primera rebaja de las tasas oficiales llevando al tipo de depósito del 4% al 3,75%, que es el dinero que perciben los bancos por depositar en la caja de Fráncfort su liquidez. Aunque está muy lejos de la rentabilidad real que está obteniendo el pequeño ahorrador en nuestro país.

Allá por julio de 2022 la opinión pública recuperó la famosa *guerra por el pasivo* que abrió Emilio Botín en 2010 para captar liquidez y, principalmente, robar clientes a la competencia. Y, sin duda, lo logró. Pero transcurridos dos años enteros nadie espera ya que las grandes entidades entren en ese mismo juego porque no necesitan li-



Fachada del Banco de España, en Madrid. JAVI MARTÍNEZ

quidez y porque pesa mucho en su balance una década de dinero improductivo cuando financiarse se hacía a un coste irrisorio. España, por debajo de la media europea y de las grandes economías de nuestro entorno, tocó su máximo en la rentabilidad de los depósitos en diciembre del año pasado en el 2,58%. Los últimos datos disponibles del mes de abril reflejan que el nuevo dinero que entra a plazo se está pagando a un tipo del 2,53%, pero es donde se refugia una menor porción del ahorro de los españoles. Los hogares tienen, en la actualidad, cerca de 150.000 millones de euros depositado a plazo frente a los 67.000 millones de las empresas. Esto es el equivalente al 25% de todo el dinero que permanece inerte en la cuenta corriente de los bancos, con 855.000 millones de euros, según el Banco de España.

El mercado se muestra cada vez menos optimista sobre futuras rebajas de tipos de interés este año, que suponen un alivio, principalmente, para los hipotecados. A estas alturas, solo se vislumbran en el horizonte un máximo de dos recortes más, uno por trimestre, que se llevarían a cabo en la reunión del BCE de septiembre y en la de diciembre. La gran pregunta es saber si afectará a la escasa oferta de depósitos que existe en España y que corre por cuenta de neobancos

digitales que buscan captar clientes con depósitos que, en la actualidad, superan el 3% a tres meses de plazo. «Habrá pequeños ajustes, pero serán más probables según avancen los tipos interbancarios como el Euríbor a 12 meses, que se está compartiendo muy bien, con mínimos anuales [en el 3,6%]. Si avanza veríamos más ajustes por parte de neobancos a la baja», señala Antonio Gallardo, experto financiero de Banqmi, quien no descarta que el ahorro a más corto plazo pueda caer hasta tipos del 2,9% hacia finales de verano.

Por el momento, en España el único neobanco que ha dado un paso al frente fue Trade Republic que horas después de que el BCE hiciese público el primer recorte de las tasas el pasado 6 de junio, rebajó la remuneración de su cuenta corriente al 3,75%, en línea con Fráncfort. «Siempre ha estado vinculada. Se aplica el interés de los depósitos del BCE a los clientes hasta 50.000 euros sin tener que cumplir ninguna otra condición», explica Antón Díez, country manager de Trade Republic en España, y seguirán trasladando cada bajada (o cada subida, ahora más improbable) al ahorro de sus 4 millones de clientes en Europa.

«En los primeros días tras la reunión se pueden contar con los dedos de una mano los bancos que han decidido bajar el interés de sus depósitos», señalaban desde HelpMyCash.

### OFERTA ACTUAL

Los principales actores digitales continúa ofreciendo rentabilidades por encima del 3% y con depósitos cada vez más a corto plazo. Ahora el rey es el ahorro a 3 meses vista. WiZink cuenta con el depósito más rentable a seis meses, con un 3,3% TAE (tasa anual equivalente, según sus siglas). Deutsche Bank anunció esta semana un nuevo depósito a tres meses con una rentabilidad del 3,18%. Banca March echará el cierre el próximo 30 de junio a su nueva oferta depósito a 12 meses, al 3,1%; EBN ofrece un producto al 3,1% a tres meses; y SelfBank y MyInvestor también figuran por encima del 3%

# Expedia despide a una cuarta parte de su plantilla en España

Reestructura Vrbo con más de 100 salidas ante la creciente competencia

### JOSÉ M. RODRÍGUEZ SILVA

MADRI

El buscador de viajes online Expedia ha decidido despedir a más de un centenar de empleados en España, lo que supone alrededor de un cuarto de la plantilla que tenía hasta el momento en el país, según ha podido confirmar EL MUNDO.

La decisión se enmarca en un plan de ajustes del grupo a nivel global y ante la ultracompetitividad que existe en el sector, castigado por la fortaleza de Booking y Airbnb y su dependencia de Google.

La compañía anunció en febrero a sus empleados el recorte de hasta 1.500 puestos de trabajo para optimizar su eficiencia, el 9% de la plantilla. Meses después, el impacto ha llegado a España y, concretamente a una de sus dos filiales, la que pertenecía a la antigua Homeaway, adquirida por la empresa estadounidense.

Esta sociedad, ahora rebautizada como Vrbo, cuenta con amplia tradición en España, ya que deriva de la compra por parte de Homeaway de TopRural, el portal de búsquedas de alojamientos en pueblos fundado en su momento por François Derbaix, fundador también de Indexa.

Las salidas están previstas para el próximo 30 de junio, aunque desde la compañía se defiende que esto no implica que España pase a un segundo plano en el grupo, ya que conservarán más de 300 empleados.

«En 2024 hemos priorizado los trabajos esenciales y revisado nuestras operaciones. Hemos llegado a un acuerdo con los representantes de los empleados para estas salidas y, aunque algunos roles se verán afectados en España, seguirá siendo importante para nosotros», traslada la firma.

### NACE DIGITAL STANDARDS

### ADIGITAL ESCINDE SUS CERTIFICACIO-NES. La Asamblea de la

Asociación de la Economía Digital (Adigital) decidió ayer crear una nueva empresa llamada Digital Standards para aglutinar su negocio de certificación, según pudo saber EL MUNDO. La asociación gestiona la Lista Robinson, así como el sello Confianza Online, para comercio electrónico, y un certificado de transparencia algorítmica y busca ayudar a las empresas a adoptar la nueva regulación digital.

Las acciones de Expedia han caído un 22% en bolsa desde que presentó sus resultados económicos de 2023 el pasado febrero, pero esta caída llegó al 30% en mayo.

Precisamente, gran parte de la caída viene por la debilidad de la división de Vrbo, orientada alquiler vacacional de apartamentos. En su conferencia con inversores, los directivos de la compañía reconocieron que la recuperación de este área va más lenta de lo esperado y rebajaron sus expectativas para el ejercicio 2024.

«Tenemos que conseguir recuperar el tráfico», explicaba el CEO de la empresa, Peter Maxell, que cargó directamente contra los nuevos criterios de Google y su herramienta de búsquedas de hoteles y pidió ayuda a los reguladores europeos. Otras voces del sector, no obstante, alertan de una creciente deslocalización de servicios en el sector turístico.

# ACTUALIDAD ECONÓMICA

### PARTHA DASGUPTA

DOCTOR EN ECONOMÍA POR CAMBRIDGE. Sus estudios e informes en 1974 sobre el efecto del crecimiento en la naturaleza obligaron a instituciones y corporaciones a trabajar en su protección

# «Cuando crece el turismo se desgasta el capital natural, pero no se registra»

### JOSEAN IZARRA BILBAO

Sir Partha Dasgupta (Dhaka, 1942) responde despacio tras unos segundos de silencio que le permiten ordenar con precisión milimétrica cada frase. El economista de origen hindú, formado en Cambrigde (Reino Unido) y en Stanford (Estados Unidos) es un referente mundial porque ya hace cuarenta años introdujo en el análisis de la Economía la importancia de la Naturaleza. Dasgupta reconoce que desde 1974, cuando publicó su primer gran informe, no ha dejado de aprender. Su compromiso con el conocimiento en una ejemplar trayectoria fue ayer reconocida en Bilbao por la Fundación BBVA al concederle el Premio Fronteras del Conocimiento en la categoría de Economía, Finanzas y Gestión de Empresa.

Pregunta. Desde 1974, sus informes, artículos y conferencias recalcan que es imprescindible que el crecimiento económico tenga en cuenta los recursos naturales que utiliza, ¿su propuesta ha logrado ser algo más que una reflexión teórica? Respuesta. Sí. Es una pregunta difícil de responder porque si son estos artículos y libros los que han tenido impacto en los gobiernos no puedo afirmar, no lo sé. El estudio de la economía convencional sigue viendo la naturaleza como algo externo. La economía ahora mismo no ve la economía humana como insertada en la naturaleza y es un gran error.

P. Ya en la década de los 70, anticipó que los recursos naturales eran limitados, ¿se ha reducido durante estos últimos cincuenta años la voracidad de la industria por el agotamiento de la naturaleza?

R. En la economía humana se extraen materiales de la naturaleza y mediante el trabajo se crean productos que son lo que llamamos Producto Interior Bruto (PIB). Una cosa que hemos aprendido los seres humanos es a sustituir los productos de la naturaleza por otros productos cuando algo se agota. La gente piensa que hay un crecimiento sin límites aunque la naturaleza sea finita. En los últimos 10 años he intentado demostrar que estos procesos están vinculados entre sí y este proceso de sustitución ejerce una presión enorme. Por tanto, creo que la atención que hay que prestar a estos procesos nos dice que la actividad debe ser limitada. No se puede tener actividad productiva sin lí-

P. ¿Qué mide el PIB entonces? R. El PIB no mide la riqueza; es un



LEIRE MARTÍN/ARABA PRESS

«Empujamos la vida hacia la extinción, pero no lo observamos»

«El desarrollo sostenible es lo contrario al aumento del PIB»

«No se puede tener actividad productiva sin límites» flujo con miles de millones al año, no es riqueza. La riqueza es un stock; edificios, árboles, seres humanos. Para medir la riqueza hay que medir el valor de los bienes que tiene la economía. No sé qué país es el más rico en términos de riqueza porque nadie lo ha calculado; mucha de la riqueza está en el capital natural. Mucho de este capital no tiene un mercado y por lo tanto no existe una estimación de su valor. P. ¿Existe el desarrollo sostenible o es solo un eslogan con el que lavar conciencias mientras avanza la destrucción del planeta?

**R.** Ambas cosas. Utilizamos el término de desarrollo sostenible sin pensar realmente lo que significa. Algunas personas creen que el de-

sarrollo sostenible significa crecimiento sostenible en PIB y es un gran error. Hay un conflicto entre PIB y el desarrollo sostenible porque van en direcciones contrarias. El PIB es 'bruto', que no incluye la depreciación del capital. Podemos tener un PIB que crece mientras la base del capital se reduce. Lo primero sobre el desarrollo sostenible es que es lo contrario al crecimiento del PIB.

P. ¿Cuánta vida le queda al planeta si la economía sigue devorando recursos naturales para garantizar su crecimiento?

R. En el proceso de crecimiento económico estamos empujando, arrinconando a otras formas de vida. Estamos transformando la naturaleza con la minería, las canteras, recortando la superficie dedicada a la agricultura. Las plantaciones son muy agresivas contra la biodiversidad con la utilización de fertilizantes y pesticidas que destruyen la biodiversidad. No observamos la extinción porque la mayoría de estas especies que se destruyen son insectos, no son chimpancés. Si los chimpancés o los gorilas empiezan a desaparecer nos preocupamos mucho, obviamente. Pero la mayoría de las formas de vida, de las es-

pecies no son carismáticas. El 60% de las especies que conocemos son insectos y son muy importantes. Estamos empujando a la vida hacia la extinción.

P. Los científicos primero alertaron sobre los agujeros de ozono, después por el deshielo y el calentamiento global, ¿hacia dónde se dirigirá la próxima alerta?

R. Creo que ya ha comenzado; es la pérdida de la biodiversidad, la extinción de la heterogeneidad de diferentes formas de vida.

P. El agua comienza a ser un elemento escaso incluso en países como España, ¿cómo afectará a la economía su escasez y, por tanto, el crecimiento exponencial de su precio? R. Es acertado señalar al agua como un material carismático. Es un elemento clave. No sé cómo van a abordarlo los países. Hay dos soluciones tecnológicas. Lo que hace Arabia Saudi con la desalinización del agua marina. La otra es que utilicemos el hielo de los glaciales. La desalinización es muy intensiva en energía y eso es un problema. El transporte es muy caro porque las distancias pueden ser muy grandes entre las zonas con excedente y las desérticas. Con el cambio climático se modificarán los patrones de lluvia agravando el problema de la escasez de agua en zonas

muy pobladas.

P. España es una potencia europea que vive del turismo de masas, ¿se puede mantener como ahora una industria como el turismo con más de 80 millones de visitantes al año? R. Para mí es difícil juzgar el efecto de 8 o de 80 millones de turistas, pero entiendo que el turismo trae ingresos; que es un flujo, pero no incluye la depreciación de los bienes naturales cuando hay un turismo extremo. No puedo hablar sobre España, pero cada vez que tenemos un crecimiento del turismo estamos desgastando el capital natural y no se registra en las estadísticas oficiales, no se contabiliza. Piensas que tus ingresos suben pero algunos bienes están en declive.

# ACTUALIDAD ECONÓMICA



| IBEX 35         |                      |                             |       |                |         |                                 |        |  |
|-----------------|----------------------|-----------------------------|-------|----------------|---------|---------------------------------|--------|--|
| ТÍТULO          | ÚLTIMA<br>COTIZACIÓN | VARIACIÓN DIARIA<br>EUROS % |       | AYER MIN. MÁX. |         | VARIACIÓN AÑO % ANTERIOR ACTUAL |        |  |
| Acciona         | 113,600              | 2,200                       | 1,97  | 111,800        | 114,100 | -20,09                          | -14,78 |  |
| Acciona Ener    | 20,180               | 0,260                       | 1,31  | 19,720         | 20,180  | -18,68                          | -28,13 |  |
| Acerinox        | 9,920                | -0,030                      | -0,30 | 9,880          | 10,010  | 26,28                           | -6,90  |  |
| ACS             | 40,400               | 1,040                       | 2,64  | 39,360         | 40,460  | 62,09                           | 0,60   |  |
| Aena            | 185,700              | -0,100                      | -0,05 | 183,800        | 186,000 | 50,73                           | 13,16  |  |
| Amadeus         | 64,200               | 1,200                       | 1,90  | 62,960         | 64,360  | 36,09                           | -1,05  |  |
| ArcelorMittal   | 22,390               | 0,390                       | 1,77  | 21,940         | 22,410  | 6,83                            | -12,76 |  |
| B. Sabadell     | 1,783                | 0,001                       | 0,06  | 1,772          | 1,799   | 32,59                           | 60,15  |  |
| B. Santander    | 4,441                | -0,011                      | -0,24 | 4,405          | 4,467   | 43,52                           | 17,50  |  |
| Bankinter       | 7,908                | 0,072                       | 0,92  | 7,798          | 7,908   | 1,72                            | 36,44  |  |
| BBVA            | 9,350                | 0,100                       | 1,08  | 9,222          | 9,350   | 62,22                           | 13,66  |  |
| CaixaBank       | 5,100                | 0,048                       | 0,95  | 5,020          | 5,100   | 17,92                           | 36,88  |  |
| Cellnex Telecom | 31,730               | 0,420                       | 1,34  | 31,260         | 32,020  | 15,54                           | -11,02 |  |
| Colonial        | 5,710                | 0,115                       | 2,06  | 5,610          | 5,710   | 19,35                           | -12,82 |  |
| Enagás          | 14,530               | 0,190                       | 1,32  | 14,290         | 14,560  | 8,95                            | -4,81  |  |
| Endesa          | 19,010               | 0,120                       | 0,64  | 18,795         | 19,095  | 16,05                           | 2,98   |  |
| Ferrovial Se    | 36,480               | 0,100                       | 0,27  | 36,260         | 36,680  | 14,12                           | 10,48  |  |
| Fluidra         | 22,000               | 0,360                       | 1,66  | 21,680         | 22,060  | 34,91                           | 16,71  |  |

| TÍTULO            | ÚLTIMA<br>COTIZACIÓN | VARIACIÓN DIARIA<br>EUROS % |      | AYER MIN. MÁX. |        | VARIACIÓN AÑO %<br>ANTERIOR ACTUAL |        |
|-------------------|----------------------|-----------------------------|------|----------------|--------|------------------------------------|--------|
| Grifols           | 9,046                | 0,358                       | 4,12 | 8,582          | 9,046  | 43,50                              | -41,47 |
| IAG               | 2,027                | 0,012                       | 0,60 | 1,986          | 2,034  | 28,08                              | 13,81  |
| Iberdrola         | 12,155               | 0,165                       | 1,38 | 11,975         | 12,190 | 15,38                              | 2,40   |
| Inditex           | 47,430               | 0,550                       | 1,17 | 46,820         | 47,680 | 67,59                              | 20,29  |
| Indra             | 20,840               | 0,220                       | 1,07 | 20,540         | 20,920 | 34,32                              | 48,86  |
| Logista           | 26,980               | 0,260                       | 0,97 | 26,740         | 26,980 | 15,61                              | 10,21  |
| Mapfre            | 2,198                | 0,026                       | 1,20 | 2,172          | 2,198  | 20,23                              | 13,12  |
| Meliá Hotels Int. | 7,580                | 0,070                       | 0,93 | 7,495          | 7,585  | 30,19                              | 27,18  |
| Merlin Properties | 10,740               | 0,220                       | 2,09 | 10,530         | 10,740 | 23,66                              | 6,76   |
| Naturgy           | 20,460               | 0,160                       | 0,79 | 20,340         | 20,540 | 17,57                              | -24,22 |
| Redeia            | 17,410               | 0,080                       | 0,46 | 17,210         | 17,530 | -0,68                              | 16,77  |
| Repsol            | 14,670               | 0,105                       | 0,72 | 14,545         | 14,710 | -2,69                              | 9,07   |
| ROVI              | 86,050               | 1,050                       | 1,24 | 84,950         | 86,050 | 72,15                              | 42,94  |
| Sacyr             | 3,368                | 0,044                       | 1,32 | 3,320          | 3,368  | 28,54                              | 7,74   |
| Solaria           | 12,080               | 0,230                       | 1,94 | 11,850         | 12,190 | 8,70                               | -35,09 |
| Telefónica        | 4,035                | 0,037                       | 0,93 | 3,988          | 4,059  | 17,09                              | 14,18  |
| Unicaja Banco     | 1,273                | 0,005                       | 0,39 | 1,263          | 1,274  | -5,39                              | 43,03  |

# ANUNCIOS FINANCIEROS

Convocatoria Juntas, Transformación de Sociedades, Fusiones, Reducción Capital, Disolución Sociedades, etc

# EL MUNDO

- BOE, BORME, BOCAM -

91 542 33 92

E-mail: publicidad@debod.com

### ANUNCIOS OFICIALES

BORME, BOE, BOCM, PRENSA Convocatoria Juntas, Reducciones de Capital, Fusiones, Transformaciones de sociedades, etc

EL MUNDO

91 571 20 89

publicidadaviso@gmail.com

# El 80% de las viviendas en alquiler son energéticamente ineficientes

Para 2030, la UE obliga a reducir este gasto residencial un 16% respecto a 2022

### CLARA ROJAS MADRID

Alrededor de 3,5 millones de viviendas en España se destinan al alquiler con unos precios que no dejan de escalary, sin embargo, la gran mayoría de los propietarios no tiene en cuenta la conveniencia de invertir en hacer estas viviendas más eficientes desde el punto de vista energético. Es decir, que consuman menos recursos y generen menos emisiones gracias a un mejor equipamiento.

En concreto, el 83,81% (casi tres millones) tiene una calificación energética E, F, y G (los grados más bajos de certificación energética, donde la A es el nivel de mayor eficiencia energética)

Del total de las viviendas en alquiler, un 16,2% tiene una calificación energética eficiente (etiquetas de tipo A, B, C o D), según informa un avance del estudio La evolución de la calificación energética de las viviendas en alquiler en España, elaborado por el Observatorio del Alquiler y Sociedad de Tasación, que será publicado en septiembre. En el lado opuesto, el 63,31% de las viviendas en alquiler tiene una calificación en el rango E, «susceptible de mejorar», según cita el avance del informe, mientras que el 21,5% obtienen una calificación de F o G, las menos eficientes de todas.

Estas calificaciones (o etiquetas) miden la eficiencia energética de las viviendas, es decir, la cantidad de energía que requieren para cubrir las necesidades de sus habitantes en términos de climatización, agua caliente o electricidad.

Dichas certificaciones son obligatorias desde 2013, según explica Sergio Cardona, analista del Observatorio del alquiler de la Fundación Alquiler Seguro. «Cualquier vivienda que se va a promocionar, sea en venta o en alquiler, tiene que traer un

### DISTRIBUCIÓN DE LAS VIVIENDAS EN ALQUILER MÁS INEFICIENTES



certificado y una calificación», indica el experto. Y añade: el procedimiento de certificación lo lleva a cabo un arquitecto o técnico competente, mediante una visita a la vivienda y el uso de una programa informático autorizado. Dichos certificados se registran y pueden ser observados desde una web pública.

De forma general, la eficiencia se

ve influida por el año de construcción del inmueble, el clima de la zona en la que se encuentra, o el tipo de la vivienda. «Hay muchas viviendas construidas en España anteriores a 1980 que, por ejemplo, no tienen aislamiento térmico en la fachada. Esto ya hace que la calificación energética empeore», explica Carmona. En el informe destacan Barcelona, donde hay un gran número de construcciones antiguas y una concentración del 26,73% de viviendas de tipo Fy G. Por el momento, la regulación no prohíbe ni penaliza de ninguna manera que una vivienda con estas etiquetas energéticas sea vendida o alquilada, «simplemente refleja una realidad», explica Cardona.



PARTIDOS DE AYER ESLOVENIA 1 SERBIA 1 DINAMARCA 1 INGLATERRA 1 ESPAÑA 1 ITALIA 0



**RODRIGO.** El centrocampista fue amonestado con una tarjeta amarilla y es

el primer jugador español que se pierde un partido por doble amonestación

# Hermoso baile a Italia

CLASIFICADA. La selección, agarrada a una versión brutal de Nico Williams, vence, convence y pasa a octavos como primera

GRUPO B (JORNADA 2) **ESPAÑA** ITALIA

ARENA AUFSCHALKE. 62.500 ESPECTADORES

España: Unai Simón; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Rodrigo, Fabián (Merino, 90), Pedri (Alex Baena, 71); Lamine Yamal (Ferran Torres, 71), Nico Williams (Ayoze, 77) y Morata (Oyarzabal, 77).

Italia: Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Ca-lafiori, Di Marzo; Jorginho (Cristante, 46), Ba-rella, Pellegrini (Raspadori, 82); Frattesi, Chie-sa (Retegui, 63) y Scamacca (Zaccagni, 63).

Árbitro: Slavko Vinčić (ESL).

**Tarjetas amarillas:** Donnarumma, Rodri, Cristante, Le Normand, Carvajal.

Tarjetas rojas: No hubo

Goles: 1-0: Calafiori (pp) (min. 54).

En el minuto 84, la afición italiana celebró un córner como si fuera su quinta Copa del Mundo. No hay mejor resumen para explicar lo que fue el partido de anoche. Un España-Italia dominado de principio a fin por España, mucho mejor, más vertical, más atrevida, más divertida, más coral, más bonita, más todo. A lomos de una barbaridad de futbolista como Nico Williams, la selección de Luis de la Fuente bailó con Italia, hi-

zo con ella lo que quiso y certificó, más allá de lo ajustado del marcador, dos cosas: primero, que jugará los octavos de final y, segundo, que en Alemania hay un señor equipo y se llama España.

Cuando Vincic, un árbitro terrorífico cuyo único mérito debe ser compar-

tir nacionalidad con el presidente de la UEFA, dispuso el descanso, España había hecho 25 ataques, por cinco de su rival; había disparado nueve veces, por una de su rival (de ellas, cuatro a portería, por ninguna del rival); había dado 299 pases, por 177 del rival... ¡Ah! Y había tenido el balón un 61% por el 39% del rival, pero como el debate de la cansina posesión ha sido superado, quede a título meramente informativo. Cuando Vincic, pues, dispuso el descanso, España había hecho suficientes cosas como para ir ganando el partido, pero su rival, Italia, siempre Italia, salió indemne del primer tiempo, que era lo mejor que le podía pasar. La selección, mucho mejor en todas las facetas del juego, más dinámica, más peligrosa, más ambiciosa, se dejó en las manos de Donarumma y en su propia ceguera la opción de ponerse por delante.

Aprovechando unas molestias de última hora de Nacho, Luis de la Fuente dio carrete a uno de sus fetiches. Laporte es un futbolista con una jerarquía incuestionable al que solamente su decisión de jugar en una Liga de juguete, con todo lo que ello conlleva, permite cuestionar. El central zurdo es uno de los referentes del vestuario y en tanto que eso, que líder, supone un asidero hasta emocional para el grupo a juicio del entrenador. Quitando eso, el resto fueron los mismos que el sábado, no hace ni una semana, tiraron menos, atacaron menos, pero iban ganando 3-o al descanso.

La primera jugada fue un aclarado para dejar a Nico frente a frente con Di Lorenzo. Le encaró y sacó un centro que, de no haber sido Pedri el cabeceador, hubiera sido gol. Pero el menudo mediapunta remató con la destreza con la que hubiera colgado una lámpara. Ninguna de esas suertes le resulta familiar, de modo

que, con toda la portería para él, se la puso a Donnarumma en el guante. El portero italiano, con todo, sufrió para sacarla por lo cercano del remate. Los italianos, por cierto, también eran los mismos que le ganaron a Italia. Spalletti, un buen técnico, está construyendo desde el

verano pasado un equipo bastante apañado, pero no cuenta con la calidad individual de otras épocas. La baja forma de Chiesa y Barella, probablemente sus dos mejores jugadores, tampoco ayuda.

EDUARDO J.

**CASTELAO** 

La segunda jugada fue más de lo mismo. Nico contra Di Lorenzo. Vencedor, Nico. En el otro costado, Lamine Yamal estaba más vigilado, primero por Di Marzo, el lateral, pero luego por Barella y Pellegrini, atentísimos a esas ayudas. España intentó probarse otra vez su traje nuevo de equipo vertigionoso, y un balón largo de Unai lo bajó Morata para Pedri, y Pedri para Morata y Morata para Nico, que a medio metro de la portería hizo lo más difícil que podía hacer en su remate de cabeza: echarla fuera. España veía pasar por delante ya muchas opciones, media docena a la media hora tras un eslalon de Lamine, un disparo desde su casa de Fabián que despejó apuradísimo Dunnarumma y un uy de Morata, algo ofuscado. Veía pasar España esas opciones y observaba un partido raro, con Italia relativamente cómoda pese al acoso y con algún susto cuando Scamacca lograba, fue muy pocas veces, dejar de cara para que corrieran los de fuera. Nada serio. De hecho, lo más serio fue la amarilla a Rodri que le impedirá jugar contra Albania el lunes.

A la vuelta del descanso, Spalleti

quitó a Jorginho. El jugador del Arsenal las había pasado canutas con Pedri a su espalda. Entró Cristante, que le dejó un recado a Rodri a modo de saludo y que vio la amarilla. La tuvo Pedri tras otra bue-

avanza ante la oposición de Di Lorenzo y Chiesa en el partido de anoche. A. TARANTINO / AP

nísima jugada de todo el equipo, pero la envió, como Nico en la primera parte, incomprensiblemente fuera.

Llegó el gol, no podía ser de otra manera. Y llegó, tampoco podía ser de otra manera, con Nico otra vez encarando a Di Lorenzo (el lateral del Nápoles va a tener pesadillas con el chico). Su centro no lo atrapó Donnarumma y Calafiori se lo metió en propia puerta. Era una prueba de madurez para el equipo, ya por delante tras haber jugado realmente bien y con un equipo enfrente, Italia, a la que le faltará calidad, pero nunca le falta coraje (ni algo de suerte). Dio un paso adelante el equipo de Spalletti, no le quedó otra, pero entretanto Pedri no cazó una por muy poco y Nico, qué noche, la estrelló en la escuadra.

Agotado Pedri y confuso Yamal, Luis de la Fuente dio entrada a Ferran y a Alex Baena, dos que debutaban en el torneo, igual que Ayoze, que dejó algún detalle maravilloso. Dio igual. España no concedió una sola opción a Italia. Fueron 20 tiros contra tres. Fueron 57 ataques contra 11. Fue poca posesión (56%). ¿Y? Fue un baile. Así, tal cual.



CAMISETAS. La demanda de camisetas de la selección española de fútbol ha

crecido un 50,7% tras el debut ante Croacia, según un informe de idealo.es





LIBRE DIRECTO ORFEO SUÁREZ



### Del tiqui-taca al toma y daca

A esta nueva selección le ha acompañado hasta Alemania una máxima: la muerte del tiqui-taca. Se ha dicho con algo de hastío, incluso desprecio. Lo primero que hay que decir es que el tiqui-taca dio mucho a España, el mejor periodo de su historia, una trilogía única: Euro-Mundial-Euro. Respeto, pues. Esta selección está a otra cosa, porque cambian los futbolistas y cambian las tendencias, ya que el fútbol no es ajeno a la Ley del péndulo, pero con una competitividad que recuerda a la de los mejores tiempos. En la larga decadencia de la Edad de Oro no había mostrado España una amenaza semejante a la que exhibió en Gelsenkirchen ante el rival que apeó a la selección en las dos pasadas Eurocopas (2016 y 2021), con Del Bosque y Luis Enrique. El camino es distinto: del tiqui-taca al toma y daca.

La España del pasado, sostenida por futbolistas únicos, genuinos, era capaz de tener un ritmo de balón frenético. La España del presente es frenética en el movimiento de sus jugadores, en la presión, en la intensidad en el choque y en la frecuencia de las ocasiones, impropia de la igualdad que se supone a un duelo contra Italia en una fase final. Ninguna selección hasta ahora ha sido tan desbordante como lo fue España durante una hora. Corre, combina, dispara y se divierte. El marcador fue una ficción.

Nico Williams es la personificación de ese frenesí, con todo lo que el frenesí precisa: fe, alegría, ambición y fuerza. Es el fútbol-rap de España. La manera en la que sometió a Di Lorenzo en cada carrera fue la propia de un guepardo frente a un hombre. Con esa puesta en escena nada tiene que envidiar a Mbappé, Dembélé, Foden, Sané u otras estrellas del regate del torneo. Ninguno ha hecho por ahora lo que hizo el vasco ante Italia, que cayó por uno de sus centros. Aunque la maldición del gol en propia puerta la sufriera Calafiori, fue simplemente la pieza que dobló ante un acoso insostenible.

Con Nico y Lamine Yamal España posee dos futbolistas que jamás ha tenido. Un síntoma también de los tiempos no sólo futbolísticos, también sociales. Son los hijos de los inmigrantes. Un poder semejante inclina el juego de cualquier equipo y lo inteligente no es equilibrarlo, sino acentuarlo. De la Fuente lo hace y adapta al nuevo escenario piezas que parecen llegadas del pasado, como Pedri. Al adelantarlo a la mediapunta, lo acelera y busca su pase y gol. Lo tuvo por dos veces para hacer más grande a **Donnarumma**. El seleccionador sale reforzado con este primer puesto garantizado a falta de un partido. La apuesta por Cucurella, uno de los mejores, es también suya, personalísima. En los octavos empieza otra Euro, la Euro del miedo. El mejor anticuerpo es el frenesí.

PIQUÉ. «Hay un relevo generacional en Europa, Yamal marcará una era»,

asegura el ex internacional en una entrevista publicada por 'Sport Bild'

# ¿Quién para a Nico?

**ESTRELLA.** Los italianos, ni con ayudas, pudieron frenarle / Rodri, sancionado ante Albania

¿Cómo parar un tren de alta velocidad? O dos. Con esa pregunta se fueron los italianos del AufSchalke Arena después de ver cómo Nico Williams hundía a Di Lorenzo y le hacía pensar en lo que pesan 30 años cuando un descarado jovenzuelo se empeña una y otra vez en someterte a un calvario. No había ayuda posible que consiguiera que recuperara la cintura cada vez que el extremo del Athletic le encaraba. Por

allí nació el go de una primer la que Italia se guió los dorsa queño de los a Lamine Yam dri. Era el pla lletti contene

INMA LIDÓN GELSENKIRCHEN

allí nació el gol después de una primera parte en la que Italia sólo persiguió los dorsales del pequeño de los Williams, a Lamine Yamal y de Pedri. Era el plan de Spalletti contener el desequilibrio de España y no le pudo salir peor.

Quizá fue esa desesperación la que llevó al

técnico toscano a encararse con el banquillo español en una falta de Di Marco a Le Normand. «Tira para tu banquillo», le vino a gesticular De la Fuente, bien tranquilo porque su equipo bailaba a la todavía Campeona de Europa.

Resopló de desesperación Chiesa cuando le llegó el primer balón en ataque y lo mandó a la grada rojigualda. Es que era el minuto 45. Esos aficionados españoles, que no eran mayoría, era la primera jugada que veían de cerca, porque hasta Unai Simón vivió en la frontal del área. Todo el fútbol se encaró hacia el fondo de los italianos. Los puñales de España fueron protagonistas, controles, taconazos, cambios de ritmo disparos a la cruceta o buscándola... el repertorio más exquisito ante una Italia temerosa que no entendía qué le estaba pasando.

Ni siquiera se dio un respiro España en ataque y por eso vivió tranquilo Laporte pese a que tenía que encararse con Scamacca, un león al que convirtió en gatito. Fue el central la única sorpresa del once de Luis de la Fuente, que recuperó la pareja con Le Normand porque Nacho, titular ante Croacia, arrastra molestias que le llevaron a llegar con retraso a la concentración en Essen porque se sometió a pruebas. Se lo guardó el seleccionador ante un partido exigente que acabó siendo más cómodo de lo esperado.

Nada más protegió el seleccionador. Apostó por Fabián, que se aprovechó de las ayudas de los centrocampistas italianos a las orillas, y se movió con tanta libertad que obligó a Donnarumma a sacar una mano



Laporte, novedad en el once inicial de Luis de la Fuente, se anticipa a Scamacca en el partido de ayer. / AP



El Rey Felipe VI, en el palco del estadio Veltins Arena, aplaude tras escuchar el himno español, ayer. EFE

decisiva para evitar el primer gol del partido. También maniobró Pedri a su antojo ante la mirada de Jorginho, otro al que la fecha de nacimiento se le notó, obligando a Calafiori a perseguirlo. Aseado estaba siendo el partido del central del Bolonia pretendido por la Juventus hasta que se convirtió en el protagonista involuntario del gol. Nunca habría imaginado sufrir tanto con esta España que, si bien huye de encasillarse en un estilo, está cada vez más claro a qué juega y la capacidad de dañar que tiene.

El único susto de la noche lo dio Rodrigo. Con una amarilla a la espalda del duelo ante Croacia, vio otra poco antes del descanso. Demasiado pronto para pensar que fue buscada porque el marcador aún marcaba el empate a cero, pero le obligará a descansar ante Albania el pró-

Xabi Alonso y Villa estuvieron en el palco junto a Sylvinho, que tomaba notas



ximo lunes en Düsseldorf. No hay mal que por bien no venga, porque el capitán de España sufrió la entrada de Cristante en el arranque de la segunda mitad que le dañó la rodilla izquierda. Por un momento, la hinchada española enmudeció al ver cómo le hacían sobre el mismo césped pruebas en la articulación. Se alzó, correteó, se tocó pero aguantó todo el partido sin resentirse.

Por momentos puede que a Xabi Alonso, presente en el duelo junto a David Villa, le dieran ganas de saltar al campo, pero les tocó palco, cerquita de Sylvinho, el seleccionador de Albania que, junto a su segundo Pablo Zabaleta, tomaban notas. En la primera fila disfrutando de este baño a Italia estaba el Rey Felipe, que viajó a Gelserkirchen para presidir el partido y fue recibido a pie de estadio por el presidente de la RFEF, Pedro Rocha. Pese a estar imputado en la operación Brody, los intentos del Gobierno por restarle protagonismo han sido en balde. Ni siquiera el presidente del CSD, González Uribe, estuvo en la primera fila del  $palco\,de\,autoridades\,y\,de\,Vicente\,del$ Bosque, presidente de la Comisión de Supervisión, Normalización y Representación, nada se sabe.



# Inglaterra se desespera

GRUPO C. Sin fluidez ni química, los británicos piden la hora y sólo empatan con Dinamarca / Southgate cambió pronto a sus estrellas / Kane v Hjulmand, goleadores

GRUPO C (JORNADA 2) DINAMARCA **INGLATERRA** FRANKFURT ARENA. LLENO

Dinamarca: Schmeichel; Maehle, Andersen, Christensen, Vestergaard, Kristiansen (Bah, m.57); Hjulmand (Norgaard, m.82), Hojbjerg, Eriksen (Olsen, m.82); Wind (Damsgaard, m.57) y Hojlund (Poulsen, m.67).

Inglaterra: Pickford; Walker, Stones, Guehi, Trippier; Arnold (Gallagher, m.54), Rice, Be-llingham; Saka (Eze, m.69), Foden (Bowen, m.69) v Kane (Watkins, m.69)

Árbitro: Artur Soares Dias (POR)

**Tarjetas amarillas:** Vestergaard, Gallagher, Maehle, Norgaard.

**Goles:** 0-1: Kane (min. 18). 1-1: Hjulmand (min. 34).

Inglaterra puede llegar lejos porque en su plantilla tiene a algunos de los mejores jugadores del mundo. Bellingham fue el mejor de LaLiga, Foden MVP de la Premier, Kane goleador de la Bundesliga... El talento está ahí y compite de tú a tú con el de Francia, pero a Inglaterra le falta fútbol. Tiene la suerte de que esta Eurocopa es un torneo corto en el que prima el talento, pero sin fútbol es complicado conquistar el continen-

te por primera vez. Lo confirmó ante Dinamarca con un empate decepcionante.



y repitió los mismos errores. Ha reconvertido a un lateral como Alexander-Arnold en mediocentro porque no ha encontrado en todo el país una opción mejor, pero ni así los Three Lions fluyen. Al contrario, el colapso es todavía mayor porque el futbolista del Liverpool todavía no se ha hecho a la posición.

P. ROMERO

Inglaterra es predecible, plana y lenta con balón, y sólo crece en los errores del rival. Así llegó el o-1. Dinamarca no le hizo ascos a la posesión y sólo sufrió en una única transición, la del primer tanto. Después de un intento de Foden unos minutos antes, en el 17 Bellingham envió un pase al hueco a Walker que se quedó corto, pero Kristiansen, lateral danés, se durmió y el lateral inglés le ganó el duelo. Llegó hasta el área y cedió atrás para que Kane se estrenara en el torneo. Delirio inglés.



Kane pugna con Andersen por el balón, ayer, en el partido disputado en Fránkfort. D. VOJINOVIC / AP

El gol, curiosamente, le sentó muy mal a Inglaterra. Bueno, no es que le sentara mal, es que el gol llegó tan pronto que no dio tiempo a ver la realidad de esta plantilla. Sin fútbol no hay química, se nota en el lenguaje corporal de unos jugadores con demasiado por demostrar con su país. Desde Foden a Bellingham, desesperados a pesar de la victoria.

Dinamarca creció con balón. Sus tres centrocampistas, Hjulmand, Hjojberg y Eriksen se hicieron con la pelota y crearon muchos problemas a su rival. Los daneses hicieron amplio el campo para combinar por dentro y desequilibraron la defensa inglesa, teórica virtud de Southgate.

Para Alemania o España es fácil pensar con balón y dormir los partidos, tienen jugadores para ello, pero Inglaterra o no sabe, o no puede o no quiere. Vive en el caos. En el 34, Kane se sacó el balón de encima tras un saque de banda y en vez de enviarlo a la otra banda, se lo entregó en la frontal a Kristiansen, que cedió a Hjulmand para que éste probara un disparo desde 28 metros que tocó en el palo derecho de Pickford y se coló en su portería. Un golazo.

Inglaterra estaba K.O., con Saka como único punto de luz, y Dinamarca siguió dominando. Hay que insistir en el lenguaje corporal porque ayuda a entender las situaciones. Quejas, nervios, brazos en alto, protestas a los compañeros y al árbitro... «¿Qué pasa en este equipo?», se anima uno a preguntar a un compañero inglés: «Mira al banquillo». Para los aficionados y periodistas ingleses, Southgate es el problema.

Lastrado por un estilo de juego inexistente, el seleccionador inglés

La grada inglesa terminó pitando a su selección, que volvió a decepcionar

movió su árbol, para sorpresa de los expertos. En el 53 quitó a Arnold y metió a Gallagher, un centrocampista, y después de que Foden estrellara un balón en el palo desde la frontal, su posición favorita, el técnico realizó un triple cambio inesperado. Retiró a Kane, Foden y Saka, y le dio el ataque a Eze, Bowen y Watkins. Secundarios en el lugar de las estrellas mundiales

En el 71, Watkins no acertó a definir ante Schmeichel tras un pase al hueco de Bellingham. Parecía que el plan de Southgate podría funcionar, pero el tramo final fue un monólogo danés. Los nórdicos pudieron marcar en tres ocasiones, especialmente en una arrancada de Bah hacia el área que Guedi llegó a salvar.

Inglaterra era un flan, fallando pases cortos, perdiendo los duelos individuales y, de nuevo, con gestos de nervios y desesperación en el césped, en el banquillo y en la grada, que abucheó a su selección. Los británicos terminaron el partido pidiendo la hora, asegurando cuatro puntos y pensando ya en Eslovenia.

## Jovic salva a Serbia en el último suspiro

### AMADEU GARCIA

Un gol de Jovic, cuando estaba a punto de agotarse el tiempo añadido, le sirvió finalmente a Serbia para rescatar una empate ante Eslovenia (1-1) que le permite mantener aún opciones para seguir viva en la Eurocopa. De nada les valió a los eslovenos el hecho de adelantarse con un tanto de Karnicnik, en una jugada cargada de fe del defensa titular del Celje.

Ambos contendientes firmaron una primera parte sin un dominador claro. Unos y otros, eso sí, carecieron en la mayor parte de sus aproximaciones de la puntería necesaria para encontrar el camino de la portería adversaria. Y, cuando lo consiguieron, chocaron con el buen hacer tanto de Rajkovic como de Oblak. El portero rojiblanco, de hecho, tuvo que estar rápido para cerrarle espacios a un Mitrovic que tuvo la mejor opción para los serbios en la recta final de los primeros 45 minutos, mientras que, en el otro extremo del campo, poco antes, Elsnik envió un duro disparo al poste que fue la ocasión más clara para los eslovenos.

Mitrovic, tras el descanso, obligó otra vez a Oblak a abandonar rápidamente su posición bajo los palos para evitar que Serbia se adelantara nada más arrancar la segunda parte. La respuesta de Sesko, cuando el reloj se acercaba a la hora de partido, mientras, obligó también a Rajkovic a emplearse a fondo para evitar el gol. Nada pudo hacer, en cambio, para que Karnicnik, culminando un contragolpe iniciado por él mismo, pusiera el 1-o en el marcador. El lateral, poco después, tocó lo justo para que el remate de Mitrovic se estrellara en el larguero de la portería eslovena. La insistencia serbia tendría premio con un cabezazo de Jovic para salvar un 1-1 en el último suspiro añlsdkf ñalskdflasfjasdfkj.

### **ESLOVENIA 1 SERBIA 1**

ESLOVENIA: Oblak; Karnicnik, Drkusic, Bijol, Janza; Stojanovic (Verbic, m. 76), Elsnik (Brekalo, m. 91), Gnezda Cerin, Mlakar (Stan-kovic, m. 63); Sporar, Sesko (Vipotnik, m. 76).

**SERBIA:** Rajkovic; Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic; Zivkovic (Birmancevic, m. 82), Ilic, Lukic (Milikovic Savic, m. 64), Mladenovic (Gacinovic, m. 46); Tadic (Samardzic, m. 82); Vlahovic (Jovic, m. 64), Mitrovic.

GOLES: 1-0: Karnicnik (m.68). 1-1: Jovic

MBAPPÉ. El francés se entrenó con una máscara con los colores de la bandera francesa, que usará si finalmente juega, hoy, ante Países Bajos

### GRUPO D | PAÍSES BAJOS -FRANCIA

# **Todos** contra 'Dédé'

**EL TÉCNICO.** Deschamps, de nuevo en el ojo del huracán por el estilo de Francia, el tema electoral y su relación con la prensa

### ABRAHAM P. ROMERO FRÁNCFORT

ENVIADO ESPECIAL

Internet es traicionero, pero se ha convertido en nuestra propia memoria. Si uno busca en Google «Campeones del Mundial de Francia 1998» las primeras imágenes son de Zinedine Zidane levantando la Copa del Mundo rodeado de todos sus compañeros. Icono y leyenda de esa generación y de la historia del fútbol galo, Zizou marcó dos goles aquella tarde contra Brasil, pero no fue el primero en levantar la copa. El capitán era otro: Didier Deschamps, cuyo nombre hay que incluir en la búsqueda para encontrar su imagen elevando el trofeo.

El mismo Deschamps que ahora, 26 años después, tras haber conquistado otro Mundial como entrenador y acumular más de una década como seleccionador, sigue sin tener todo el cariño del pueblo francés, del vestuario del 98, de los periodistas y de los jugadores actuales. Estos últimos, revueltos ante las elecciones mientras él capea el temporal como soldado de la Federación Francesa. Para muchos, incluidos aquellos de la plantilla del 98, es un traidor.

«Me dan igual las críticas. No leo, no escucho. Puedes decir que soy un mamón, no es un problema. Si se va de las manos tomo acciones legales y ya está», explicó esta misma semana. La realidad, preguntando en la concentración de Francia en Paderborn, es que «Didier sólo quiere ganar. El resto le da igual». Y Didier, criticado e insultado, ha ganado, aunque no todo lo que gustaría en Francia y no todo lo que promete la mejor lista de jugadores del mundo.

Cuartos de final en 2014, finalista en la Euro de su país en 2016, campeón del Mundial 2018, octavos de la Eurocopa 2021 y de nuevo finalista del Mundial en Qatar. Quizás a raíz de esa frase que tantos firmarían han llegado la mayoría de sus problemas. El estilo de juego, la defensa, la ausencia de Benzema durante años, su vuelta cuando se convirtió en el mejor jugador del mundo, su fría relación con la prensa, sus discusiones con antiguos compañeros, su forma de llevar

### PAÍSES BAJOS / FRANCIA



Estadio: Leipzig Stadium. Árbitro: Anthony Taylor (ING). Hoy: 21.00 h. La1.

### Koeman busca la sorpresa en Leipzig

Ronald Koeman puede contar con todos sus futbolistas para enfrentarse a Francia, hoy en Leipzig, en el duelo que definirá el liderazgo del grupo, ya que tanto Países Bajos como la selección gala suman tres puntos. Bryan Brobbey, que sufría molestias musculares, está recuperado. Los neerlandeses han insistido en no focalizarse en la figura de Mbappé, sin finalmente juega.

el vestuario... Una serie de situaciones que han derivado en algunos in $sultos \, demasiado \, exagerados, como \,$ «racista» o «dictador». «Nada de eso», admiten los periodistas galos en Alemania. «El caso Benzema dividió a la sociedad. Le llamaron 'racista', le hicieron pintadas... Le afectó mucho. Pero mira, cuando Karim se convirtió en el mejor del mundo, le volvió a llamar. Fue pragmático», resume Jeremy Jeanningros, de L'Equipe.

«Deschamps nunca será Zidane, eso está claro. Pero es una leyenda», explica Denis Menetrier, de Le Mon-



El seleccionador Didier Deschamps celebra la victoria contra Austria. G. LICOVSKI / EFE

de. «Zidane representa algo más. Es único, pero aún no ha sido seleccionador de Francia. A Didier sólo le falta una Eurocopa para tener todo el traje, pero la gente quiere ganar y ganar con estilo». Claro, la Eurocopa. Una Eurocopa salpicada por las elecciones y el enfrentamiento del vestuario contra la ultraderecha. Igual

Su defensa de la Federación le ha creado problemas con la plantilla campeona de 1998 que en 1998. Y de nuevo, como en 1998, con Deschamps en el medio. De capitán a técnico. Del lado de una Federación que en palabras de su presidente, Noel Le Graet, criticó a Zidane. «No le cogería el teléfono a Zidane», dijo el directivo, que defendió a Deschamps y provocó un cisma en el vestuario del 98. «Deschamps no siempre viene a las comidas para celebrar el Mundial. Ha elegido su bando, la Federación», dijo Dugarry. «Tenemos un grupo de WhatsApp y hablamos. Le Graet tocó a nuestro Zizou... Pero él no está en el chat», añadió, refiriéndose al seleccionador.

En el césped, las críticas son feroces e incluso se ha creado una expresión malsonante para definir su «suerte» comparándola con el órgano sexual femenino: «La chatté à Dédé». «No me molesta en absoluto. Nunca me ha molestado. Puede ser peyorativo o se puede resumir como simple suerte. Una vez puede pasar con suerte y azar, pero cuando se repite, hay menos probabilidad. Me lo tomo con sorna y humor, también soy un charlatán. Espero que me acompañe durante mucho tiempo», bromea él.

Deschamps ha ido relajando su relación con el vestuario durante esta década. «Antes era más estricto. Ahora habla más con ellos, les hace bromas... Pero siempre con respeto», explica Menetrier, que admite que el técnico no tiene problema en «enfrentarse a la prensa». «Es que quiere controlar todo. No quiere frases que puedan desestabilizar al equipo durante el torneo», añade Jeanningros. Mientras, Deschamps lo de siempre: ganar su primera Eurocopa. Sin más. El cómo no importa.

**LEWANDOWSKI.** El delantero ha evolucionado bien de sus dolencias

musculares y hoy podría participar en el Polonia-Austria (18.00 horas)



### GRUPO E | ESLOVAQUIA-UCRANIA



Los jugadores de Ucrania posan con la bandera de su país, en su primer partido de la Eurocopa'2024, disputado contra Rumanía. M. MESARA / EFE

# Una selección en guerra

**LA PATRIA.** La plantilla de Ucrania escucha el himno antes de cada entrenamiento, ve vídeos de niños del país, consulta la app de alertas de misiles y habla con los soldados

# ABRAHAM P. ROMERO FRÁNCFORT

ENVIADO ESPECIA

El pueblo de Mykola Shaparenko fue completamente destruido. De los 6.000 ciudadanos que había sólo quedan 300 y no hay electricidad ni agua. La misma situación que la aldea de Serhii Sydorchuk. La ciudad de Lunin y Mudryk, Krasnohrad, está siendo bombardeada por el ejército ruso desde el inicio de la guerra y el seleccionador Serhiy Rebrov lleva diez años sin pisar su casa en Donetsk. Es la realidad de los hombres ucranianos, también futbolistas, que están disputando la Eurocopa de Alemania a miles de kilómetros de su  $hogar, sies \, que \, siguen \, teniendo \, uno.$ 

Ucrania sufrió una dolorosa derrota ante Rumanía (3-0) en su debut en un torneo que es mucho más que fútbol para ellos. Cómo no. «Sólo puedo decir que lo siento», admitía Lunin, emocionado tras cometer un error que trajo el primer gol de Rumanía. «Disculpas a nuestro país, pero tenemos que mantener la cabeza alta», decía Sudakov, mientras la Federación pedía «unidad». El fútbol es parte de la guerra, influye directamente en el ánimo de un país devastado.

Cada mañana y cada tarde, antes de cada entrenamiento, la plantilla se pone en fila, se lleva la mano al corazón y escucha el himno de su país. «Queremos mostrarle a Europa el carácter de nuestra nación», dice Rebrov. Es más una cuestión de orgullo que de triunfo. Una forma de

devolverles a los soldados del frente todos los mensajes que les envían cada día.

Los 26 futbolistas y el cuerpo técnico de la selección llevan tres años siendo «nómadas». Así se definen ellos mismos: «El equipo nómada». Como el Shakhtar Donetsk, el club

Entre los octavos y el precipicio

enfrentan en Dusseldorf en situaciones totalmente contrarias. Los primeros protagonizaron una de las sorpresas del torneo al vencer a Bélgica en la primera jornada y en caso de ganar esta tarde pondrían un pie en octavos de final. Los ucranianos, por su parte, se juegan su futuro tras la contundente derrota ante Rumania en el debut (3-o). Necesitan sumar o estarán eliminados.

más importante del país, su casa ha sido todo el continente. Durante los últimos meses, Ucrania ha sido local en Praga, Varsovia, Eslovaquia, Polonia y Alemania, pidiendo hueco en los campos de otras federaciones, siendo animada por nacionalidades que no eran la suya y pisando un suelo que nunca pensaron en llamar hogar. «Viajar es duro, pero nada comparado con lo que sufren nuestros soldados en el frente», admite con honestidad Rebrov.

En la concentración ucraniana nadie se atreve a hablar más de fútbol que de guerra porque nadie ha hablado más de fútbol que de guerra en los últimos años. No se lo pueden permitir. Estos días, a raíz de la decisión de Luciano Spalletti, técnico de Italia, de prohibir los teléfonos móviles en las salas de fisioterapia o en las comidas, este periódico preguntó en la expedición de Ucrania. «No nos lo podemos permitir», fue la respuesta. Pero tener el móvil no significa pasarlo bien. No hay tiempo para bromas ni sonrisas. No hay vídeos graciosos en Tiktok o en Instagram, como sí hacen otras selecciones. Ni desde la cuenta de la selección ni ninguno de los jugadores en sus perfiles personales. Nada. Lo único que hay es información sobre los partidos, mensajes al país y eventos con fundaciones.

Cada futbolista tiene en su móvil la aplicación de alertas de los misiles que llegan al país. La realidad es la que es. «Llevan bombardeando

# «No nos lo podemos permitir, son para otros países», dicen sobre los vídeos graciosos de TikTok

mi ciudad día y noche desde el inicio. Aún así, mi familia sigue en Krasnograd porque mis padres quieren seguir construyendo su vida en su hogar. Creen en la victoria de Ucrania», responde, contundente, Mudryk, estrella del Chelsea.

Aunque el resto de Europa se pueda haber acostumbrado, la realidad en el país es todavía más dura que antes. Según el último informe de Naciones Unidas, el número de civiles muertos en mayo fue un 31% superior al de abril. Y ese dato también llega a la selección.

Rebrov, lejos de darle importancia al fútbol, ha decidido que la guerra también entre al vestuario. Cómo no va a entrar. Antes del partido contra Rumanía, durante la charla motivacional, repetirá algo tan duro como necesario: enseñará a sus 26 futbolistas un vídeo de niños ucranianos hablando sobre lo que están sufriendo en la guerra, a qué país han tenido que escapar, a qué familiares han tenido que dejar atrás... Las imágenes provocan lágrimas, admiten en la concentración, pero también rabia. «Cuando ves estos vídeos entras al césped de otra manera. Es una motivación extra», ha reconocido estos días el entrenador. A veces, incluso, provoca demasiada excitación, demasiado sentimiento.

Después de la derrota contra Rumania, los jugadores pidieron al seleccionador que les dejara solos en el vestuario. Querían hablar, recomponerse. «Sí, me lo pidieron. Querían hablar entre ellos», confesó el técnico tras el duelo. La emoción es gigante en la plantilla, que tiene contacto directo con los soldados del frente en su país. «Son conscientes de lo importante que es esto para el país»

En Alemania, la selección se reencuentra con más de un millón de refugiados ucranianos, la cifra más alta de toda la Unión Europea. Niños y madres, en su mayoría. Los demás seguirán en el frente, consultando en sus móviles o preguntando a sus compañeros si su país ha ganado un partido de fútbol. Así vive una selección en guerra.





**MODRIC.** La prensa croata critica al capitán por el empate con Albania.

«Con un Modric como este no tenemos nada que perder contra Italia», inciden

### CALENDARIO. RESULTADOS Y CLASIFICACIONES

|               |                                               |         |                                 | PRIMERA F                                                            | AS       | E                                        |                                                          |                                                              |
|---------------|-----------------------------------------------|---------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| RESULTADOS    |                                               |         |                                 |                                                                      |          |                                          |                                                          |                                                              |
| VIERNES, 14   |                                               |         |                                 |                                                                      |          |                                          | Grupo A Alemania 5 Escocia 1                             | Wirtz, Musiala, Havertz,<br>Früllkrug, Can.<br>Rüdiger (p.p) |
| SÁBADO, 15    | Grupo A<br>Hungría<br>Suiza                   | Varga   | a<br>n, Aebischer, Embolo       | Grupo B<br>España<br>Croacia                                         | 3        | Morata, Fabián, Carvajal                 | Grupo B Italia 2 Albania 1                               |                                                              |
| DOMINGO, 16   |                                               | 1 Buks  | sa<br>oo, Weghorst              |                                                                      | 1        | Janza<br>Eriksen                         | Grupo C Serbia 0 Inglaterra 1                            |                                                              |
| LUNES, 17     | Grupo E Rumanía Ucrania                       | 3 Stand | ciu, Marin, Dragus              | •                                                                    | 0        | Schranz.                                 | Grupo D Austria Francia 1                                |                                                              |
| MARTES, 18    |                                               |         |                                 | Turquía<br>Georgia                                                   | 3        | Müldür, Güller, Aktürkoglu<br>Mikautadze | Portugal 2<br>R. Checa                                   | Hranac (p.p.),Conceiçac                                      |
| MIÉRCOLES, 19 |                                               | _       | naric, Gjasula (p.p)<br>Gjasula | Grupo A<br>Alemania<br>Hungría                                       | <b>2</b> | Musiala, Gündogan                        | Grupo A Escocia 1 Suiza 1                                |                                                              |
| JUEVES, 20    |                                               | 1 Mitro |                                 | Grupo C Dinamarca Inglaterra                                         | 1        | Hjulmand<br>Kane                         | Grupo B España 1 Italia                                  | Calafiori (p.p).                                             |
| VIERNES, 21   | Grupo E (15.00.La2/T<br>Eslovaquia<br>Ucrania | D)      |                                 | Grupo D (18.00 h.La <sup>2</sup><br><b>Polonia</b><br><b>Austria</b> | 1)       |                                          | Grupo D (21.00h. La1) Países Bajos Francia               |                                                              |
| SÁBADO, 22    | Grupo F (15.00h. La1)<br>Georgia<br>R. Checa  |         |                                 | Grupo F (18.00h. La1<br>Turquía<br>Portugal                          | 1)       |                                          | Grupo E(21.00h.La1 )<br><b>Bélgica</b><br><b>Rumanía</b> |                                                              |
| DOMINGO, 23   |                                               |         |                                 | Grupo A (21.00h. La <sup>2</sup><br>Suiza<br>Alemania                | 1)       |                                          | Grupo A (21.00.La2/TD<br>Escocia<br>Hungría              | )                                                            |
| LUNES, 24     |                                               |         |                                 | Grupo B(21.00.La2/T<br>Croacia<br>Italia                             | TD)      |                                          | Grupo B (21.00. La1) Albania España                      |                                                              |
| MARTES, 25    |                                               |         |                                 | GrupoD (18.00. La2) Países Bajos Austria                             |          |                                          | GrupoC (21.00.La2/TD Dinamarca Serbia                    |                                                              |
|               |                                               |         |                                 | GrupoD (18.00. La1)<br>Francia<br>Polonia                            |          |                                          | Grupo C (21.00. La1)<br>Inglaterra<br>Eslovenia          |                                                              |
| MIÉRCOLES, 26 |                                               |         |                                 | Grupo E (18.00 h. L<br>Ucrania<br>Bélgica                            | .a1)     |                                          | Grupo F (21.00 h. La1<br>Georgia<br>Portugal             | )                                                            |
|               |                                               |         |                                 | Grupo E(18.00 La2/T<br>Eslovaquia<br>Rumanía                         | D)       |                                          | GrupoF (21.00 La2/TD) R. Checa Turquía                   |                                                              |

### CLASIFICACIONES

| <b>GRUPO A</b> |   |   |   |   |   |   |     |
|----------------|---|---|---|---|---|---|-----|
|                | J | G | Е | P | F | С | Pt. |
| Alemania       | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6   |
| Suiza          | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4   |
| Escocia        | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1   |
| Hungría        | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0   |
|                |   |   |   |   |   |   |     |

| GRUPO D      |   |   |   |   |   |   |     |  |  |  |
|--------------|---|---|---|---|---|---|-----|--|--|--|
|              | J | G | Е | P | F | С | Pt. |  |  |  |
| Países Bajos | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3   |  |  |  |
| Francia      | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3   |  |  |  |
| Austria      | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0   |  |  |  |
| Polonia      | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0   |  |  |  |

| GRUPO B |   |   |   |   |   |   |     |  |  |  |
|---------|---|---|---|---|---|---|-----|--|--|--|
|         | J | G | Е | P | F | С | Pt. |  |  |  |
| España  | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6   |  |  |  |
| Italia  | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3   |  |  |  |
| Albania | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1   |  |  |  |
| Croacia | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1   |  |  |  |

GRUPO (

Inglaterra Dinamarca Eslovenia

Turquía

Portugal R. Checa Georgia

J G E P F C Pt. 
 1
 1
 0
 2
 0
 4

 0
 2
 0
 2
 2
 2

 0
 2
 0
 2
 2
 2

 0
 2
 0
 2
 2
 2

2 0 1 1 1 2 1

J G E P F C Pt.

1 1 0 0 3 1 3 0 0 2 1

| GRUPO E    |   |   |   |   |   |   |     |
|------------|---|---|---|---|---|---|-----|
|            | J | G | Е | P | F | С | Pt. |
| Rumanía    | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3   |
| Eslovaquia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3   |
| Bélgica    | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0   |
|            |   |   |   |   |   |   |     |

| GRUPO E    |   |   |   |   |   |   |     |
|------------|---|---|---|---|---|---|-----|
|            | J | G | Е | P | F | С | Pt. |
| Rumanía    | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3   |
| Eslovaquia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3   |
| Bélgica    | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0   |
| Ucrania    | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0   |

|                                                                                                                                 |                                                  | FASE FIN                            | IAL                     |                                            |                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OCTAVOS DE FINAL  Domingo, 30  1° Grupo B  3° Grupo A/D/E/F Colonia, 21.00  Sábado, 29  1° Grupo A  2° Grupo C  Dortmund, 21.00 | CUARTOS DE FINAL  Viernes, 5  - Stuttgart, 18.00 | Berlín, 21.00  SEMIFINAL  Martes, 9 | SEMIFINAL Miércoles, 10 | CUARTOS DE FINAL Sábado, 6 - Berlín, 21.00 | Martes, 2 1° Grupo E 3° Grupo A/B/C/D Múnich, 18.00  Martes, 2 1° Grupo D 2° Grupo F Leipzig, 21.00  |
| Lunes, 1 1° Grupo F 3° Grupo A/B/C Fránckfurt, 21.00  Lunes, 1 2° Grupo D 2° Grupo E Düsseldorf, 18.00                          | Viernes, 5<br>-<br>-<br>-<br>Hamburgo, 21.00     | Múnich, 21.00                       | Dortmund, 21.00         | Sábado, 6<br>-<br>-<br>Gelsen., 18.00      | Domingo, 30 1° Grupo C 3° Grupo D/E/F Gelsen., 18.00  Sábado, 29 2° Grupo A 2° Grupo B Berlín, 18.00 |

### **HERZLICH** WILLKOMMEN!

# IÑAKO **DÍAZ-GUERRA**

# España no es amor, es sexo

Hay una cosa maravillosa con la selección y es que nos permite disfrutar de una de las mejores sensaciones de la vida: venirse arriba. Durante la temporada de clubes es un placer del que sólo disfrutan los madridistas, mientras el resto, incluso cuando nuestros equipos van como aviones, nos pasamos las semanas esperando a que el cielo se derrumbe sobre nuestras cabezas (y generalmente se derrumba), pero con España es diferente.

Quizás porque es una de esas cosas que nos divierten pero no nos importan demasiado, como las verbenas, algunas drogas o una entrevista de **Broncano**, afrontamos Eurocopas y Mundiales desde el optimismo irracional. Sólo podemos ganar, porque las derrotas caducan en cuanto vuelve la Liga, así que nos creemos Ryan Gosling incluso cuando nos presentamos a los torneos con **Antonio** Resines (el más grande, por

En lo que va de torneo, sólo los anfitriones han dado mejor sensación que España. Contra Italia, pese al resultado corto y vía autogol, el dominio fue constante. Y no ese dominio de toque y bostezo del infame epílogo del tiqui-taca, sino de desborde y peligro real. Mientras Lamine Yamal y **Nico Williams** estén sobre el césped, cada ataque es una fiesta. A veces no llegan a ningún lado, pero nos han puesto en esta vida para jugar, no para llegar. En efecto, vivimos para venirnos arriba.

En el horizonte, asoma Alemania en cuartos, pero llegados a este punto Musiala y Wirtz no me impresionan más que Nico y Lamine. Sería un duelo de inspiración y tenemos genios.

Hace dos semanas creía imposible que España ganara esta Eurocopa. Hoy lo veo hasta probable. Me he venido arriba, sigan mi ejemplo. El fútbol de selecciones no es amor, es un rollo de verano, y



Seguidores de Italia y España, anoche. A. ESTÉVEZ / EFE

Hemos creído que íbamos a ser campeones con **Calderé** y Víctor Muñoz, con Górriz y Villarroya, con Salinas y Bakero, con Pizzi y Manjarín, con Luque y Raúl. Y no, por supuesto que no, pero no importaba. Durante unas semanas nos sentíamos Alemania.

Hoy somos Alemania. Al menos hasta que nos eliminen. Y cuando eso pase, dos gintonics y a dormir. Tampoco es tan grave.

esos se inventaron para ser lo más importante del mundo durante un mes, echar tres polvos memorables y diluirse después como lágrimas en la

Si hemos creído que íbamos a ser campeones con Calderé y Víctor Muñoz, con Górriz y Villarrolla, con Salinas y Bakero, con Pizzi y Manjarín, con Luque y Raúl, ¿cómo no vamos a serlo con **Fabián** y Morata?

No temamos la hostia, disfrutemos el camino.

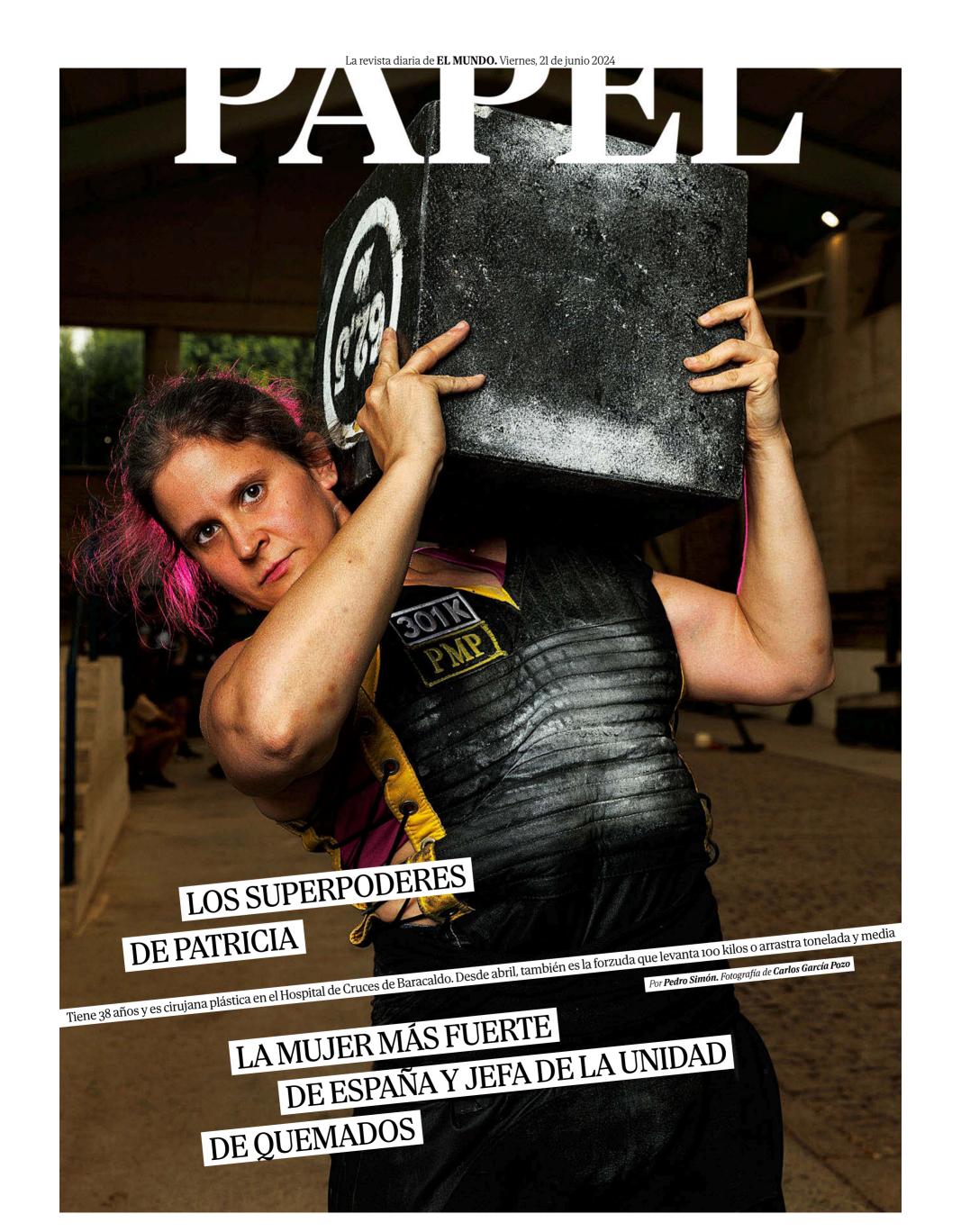

# PAPEL EN PORTADA

Por **Pedro Simón** (Baracaldo) Fotografías de **Carlos García Pozo** 

a cirujana plástica ha visto a una joven de veintitantos desfigurada después de haber sido quemada viva por su pareja con un acelerante. La cirujana plástica ha visto a una niña de dos años escaldada de cintura para abajo en un episodio de violencia doméstica. La cirujana plástica ha visto a una anciana que se mareó y cayó al suelo, momento que su perro aprovechó para destrozarle la cara. La cirujana ha visto a un adolescente de 16 al que le pareció una buena idea subirse a una torre de control y que acabó con un brazo amputado, heridas severas en la cabeza y quemaduras de dentro hacia fuera por la descarga eléctrica.

Por eso –de tanto horror que ha visto– la cirujana plástica a veces tiene que mudar de piel, cerrar los ojos y ponerse a gruñir.

Lo hace un poco a la manera de Clark Kent, que se metía en la cabina de teléfonos y salía vestido con el traje de Superman.

Solo que nuestra protagonista se quita el pijama quirúrgico de color verde y se pone la indumentaria deportiva que le hace la hija de Iñaki Perurena. Solo que se quita las calzas del quirófano y se pone unas zapatillas. Solo que se quita los guantes de operar y se da resina en las manos.

Y a continuación lo mismo levanta una piedra de 100 kilos que arrastra una mole con ruedas que pesa más de mil.

Se llama Patricia Martín Playá, tiene 38 años, nació en Ferrol (A Coruña), es cirujana plástica, ejerce como jefa de la Unidad de Quemados del Hospital Cruces de Baracaldo y –desde que en abril se celebró la primera Liga Nacional de Fuerza Femenina– también es la mujer más fuerte de España.

-Primera pregunta. ¿Qué es ser fuerte?

–Poder con todo –arriesga.Y luego nos cuenta.

Sí. Fuerte es que te tires operando un día entero. Que al final te vayas a dormir de madrugada. Que a las tres horas te llamen por una complicación y que regreses al hospital para volver a operar. Fuerte es que se te muera un niño y tú te atrevas a decírselo a sus padres.

Y luego ya sí –sin haber dormido, con una especie de *jet lag*– te vayas a un gimnasio a levantar peso y más peso.

«A hacer el animal... A reventarme... Para pensar en otra cosa... Para no pensar en lo que ha pasado...».

(...)

Si aquella niña empezó haciendo ballet, fue porque es lo que hacían todas las niñas.

Si aquella chica hizo natación, fue porque su padre era oficial del Ejército y buzo de la Armada.

Si aquella joven hizo voleibol, fue por su altura y por su fuerza.

–¿Cuánta fuerza, a ver?

 -Le pegaba al balón desde una espaldera en un extremo del campo y lo mandaba hasta la espaldera contraria.

Así que la infancia transcurrió entre Ferrol, Cartagena y Madrid, esas ciudades a los que el padre era destinado arrastrando a su esposa y a sus tres hijas. La mayor de todos, la más fuerte, la más alta: ella.

En sus 1,82 metros de altura y en sus 84 kilos de peso (llegó a estar en torno a 100), en sus extremidades llenas de moratones (nos los enseña), quedan reducidos a cenizas dos clichés vigentes hasta hace poco.

El primero de los clichés es ese que dice que una chica excelente «no hace el bestia»: Patricia sacó casi todo dieces en el Bachillerato y fue una de las mejores notas de selectividad en su época: un 9,6 sobre 10

El segundo cliché es el que sostiene que la fuerza está reñida con la feminidad: «Este deporte está bien visto si eres un tío grande, pero mal visto si eres una tía grande. Todo el mundo te dice cosas como: 'Te vas a lesionar'... Creo que tiene que ver con una reminiscencia de antaño, como si las mujeres todavía tuviésemos que seguir haciendo ballet, como si todavía fueses menos mujer por levantar piedras, mover camiones o hacer el burro así como lo hago yo».

Pero volvamos con la doctora, que acaba de terminar de pasar consulta y nos habla de su trabajo a flor de piel. De lo duros que son los niños: «Más que los adultos». De lo que les dice para que no lloren. De lo que vio el último día en quirófano.

Parece una perogrullada, pero no lo es. Lo más importante cuando hay un gran quemado es «que no se te muera». «Por infecciones, por fracaso multiorgánico, por lo que sea...».

Luego, toca «tapar otra vez con piel».

Después, vienen las secuelas. Patricia ha visto párpados sellados; caras en las que las quemaduras han borrado orejas, boca y nariz; cuellos imposibles.

Nos enseña fotos de tumores infantiles que ha operado (una especie de melón al final de la espalda). Habla con pasión de la intervención. Se nota que le gusta su trabajo. Está fuerte. Sonríe.

La joven cursó la carrera de Medicina en la Autónoma de



La cirujana plástica Patricia Martín, jefa de la Unidad de Quemados de Cruces (Baracaldo), en su hospital. Madrid, hizo la residencia en Cruces y luego viajó a Asia en 2017 para acabar formándose en el National University Hospital de Singapur, donde estuvo año y medio subespecializándose en cirugía de la mano y en microcirugía.

Fue allí donde surgió el flechazo con el CrossFit (un entrenamiento basado en los ejercicios de militares, policías y bomberos), porque era el gimnasio que más cerca le quedaba.

Llegó, vio a gente muy sudada, valoró qué hacer, se puso con la halterofilia.

Luego le estuvo contando por

teléfono a su pareja lo bien que se lo había pasado. Aquel hombre (que hoy es su esposo) también es un *strongman* y... cirujano de trasplante hepático.

( )

Al regresar a España, Patricia necesitaba un

El chico de *Karate Kid* encontró al profesor Miyagi y nuestra cirujana dio con Félix Campos, alias *Ogikiñe* (panadero en euskera), un mítico levantador de piedras navarro que —en el friso de sus 70 años—enseñaba gratis en el probadero de Andra Mari, en Getxo (Vizcaya).

–¿Qué te dijo ese hombre?

-Que solo usase la fuerza justa y necesaria. Así que después de crecer a la sombra del maestro, Patricia Martín se presentó en Salamanca en abril para participar en primera Liga Nacional de Fuerza Femenina.

# SALUD PAPEL

Y lo que ocurrió es lo que ya saben.

La campeona del mundo en 500 metros de remo ergómetro de 2022 se proclamó la mujer más fuerte de España.

Echó a correr arrastrando un yugo que pesaba 160 kilos.

Tiró con arneses de un furgón de tonelada y media.

Levantó una bola de 60 kilos por encima de una valla de un metro muchas veces.

Tuvo un minuto para hacer un recorrido de 15 metros... portando 52 kilos en cada mano.

«Yo les digo a las chicas que hagan este deporte porque es divertido. Porque empodera. Porque gracias a él he conocido a gente muy diversa de otros ámbitos», nos cuenta. «Mírame a mí, yo no tenía ningún futuro en el ballet o en la gimnasia rítmica, ¿verdad? Pero hay vida más allá. No todas las niñas tienen que ser iguales, las que somos distintas también tenemos nuestro deporte».

(...)

Hace poco, la mujer forzuda estuvo en Londres. No estuvo en Londres para levantar el Big Ben, ni para dar una exhibición haciendo girar la mítica noria junto al Támesis con un brazo atado a la espalda.

Estuvo en Londres para impartir una conferencia más sobre niños quemados ante la comunidad científica internacional. Para —en su excelente inglés— hablarles del «desbridamiento enzimático». Esto es (lo hemos copiado de Wikipedia), «un tratamiento tópico basado en la aplicación local de enzimas exógenas que actúan junto con las endógenas proteolíticas degradando la fibrina, el colágeno desnaturalizado y la elastina».

Y después de Londres, Milán.

Y después de Milán, el Congreso Nacional de Cirugía Plástica de Sitges.

Todo eso, sí.

Pero también hay que ir a Aranguren este domingo a levantar piedras. Y estar el 15 de agosto en el campeonato de Mallabia para lo propio. Y viajar a Cataluña a fin de año para tirar como una mula en el campeonato de España.

Patricia no es vasca, pero como si lo fuera. Sabemos que es vasca por bilbainadas como las que cuenta.

# "No todas la niñas tienen que ser iguales. Las que somos distintas también tenemos nuestro deporte"

Por ejemplo: hace no mucho estaba hirviendo agua en casa. Fue a verterla en un recipiente y el recipiente estalló en pedazos. El agua le cayó en la pierna. Se hizo una quemadura importante de segundo grado. Lo normal habría sido ir al hospital, recibir atención, dejar que te curen. Pero ella qué va. Se lo hizo todo. Aúpa. Y siguió hirviendo agua.

¿Qué es ser fuerte?

¿Es más fuerte aquel que levanta un peso o quien lo soporta?

¿Es más fuerte la que no se asusta ante el camión de tonelada y media de detrás o la que no se arredra ante un niño muerto de 28 kilos de delante?

Sí, hace falta una forzuda delante de una cama de quirófano...

«Tenía en torno a 10 años. Había estado jugando con cerillas junto a sus amigos muy cerca de un bidón de gasolina. Era de fuera del País Vasco. Ardió como una tea. Cuando llegó a quirófano, estaba medio carbonizado. Pero seguía con vida. Se nos murió a los dos días».

Sí, hace falta una cirujana delante de una piedra...
«Tenía también 10 años. Fue en una exhibición en
Urkiola. Me vino una abuela: me dijo que su nieta
también levantaba piedras. Esa cría había sufrido
acoso escolar. La niña era grandota. Rellenita. Como
yo. No somos bichos raros... Y lo mejor es que su
familia estaba muy orgullosa».

# ADIÓS A LOS MIL ROSTROS DE DONALD SUTHERLAND

Cine. Muere el actor canadiense que participó en más de 200 películas desde 'Novecento' a 'Klute' pasando por 'Gente Corriente', 'M\*A\*S\*H\*' o 'Los violentos de Kelly' y que nunca fue nominado al Oscar

Por **Luis Martínez** 

o me merezco este premio. Pero tengo artritis y tampoco me la merezco, así que gracias». Pocos actores han hecho tanto por la promoción de los Oscar como el hombre que nunca fue nominado a los Oscar. En 2017, probablemente avergonzada, la Academia de Hollywood decidió entregarle una estatuilla honorífica y él, con el mejor de los estilos, decidió tomárselo con humor. De repente, lo que se antojaba un acto serio de desagravio se convirtió en la más depurada exhibición de gracia (y talento) del más olvidado y el más grande (en sentido literal y figurado) de todos. Invitado al estrado por Jennifer Lawrence, su colega de Los juegos del hambre, se acercó al micrófono y dijo lo de arriba y añadió: «Me encantaría invitarlos a mi funeral». Dicho y hecho. Ayer moría a la edad de 88 años y, aunque no apareciera mención alguna en el escueto anuncio de su hijo Kiefer («Con gran dolor les comunico que mi padre, Donald Sutherland, ha fallecido»), todo indica que la invitación sigue en pie.

Fue el más sutil y atinado de los intérpretes en *Klute*, del mejor Alan

J. Pakula; fue el más divertido, histriónico y desmadrado en su caracterización de Benjamin Hawkeye Pierce en *M\*A\*S\*H\**, de Robert Altman, y supo encarnar el más turbio de los rostros del mal tanto en *Novencento*, de Bernardo Bertolucci, como en *El ojo de la aguja*, de Richard Marquand. En efecto, podía ser el más cruel de los fascistas o el más turbador de los espías con solo un movimiento del párpado. No le hacía falta más.

Uno de sus primeros trabajos para el cine tras unos inicios complicados en el teatro fue en la delirante y muy olvidable cinta de terror El castillo de los muertos vivientes (1964). Y así hasta que en 1967 fue fichado casi como relleno para Doce del patíbulo, de Robert Aldrich. Él formaba parte del grupo de seis intérpretes que no eran ya estrellas y cuya principal característica era residir en Inglaterra. Todo por no pagar más dietas de las debidas. Sin embargo, su personaje encarcelado por homosexual tardó lo que le llevó su primera aparición en convertirse en el objetivo de todas las miradas.

Casualidad, premonición o todo lo contrario, lo cierto es que tras ese primer papel destacado, encadenaría al menos dos más con atributos comunes. Los violentos de Kelly, de Brian G. Hutton y con Clint Eastwood como referente, y M\*A\*S\*H\*, la Palma de Oro de Altman, son dos películas tan bélicas como la que le dio fama y en todas hace gala de una desfachatez sin freno ni límite muy en sintonía con unos tiempos desfachatados. Y sin frenos ni límites. Durante el rodaje de la última de las cintas citadas en la antigua Yugoslavia, sufrió una meningitis bacteriana en la espalda que le dejó en coma.

Lo que vendría después fue un giro en su vida profesional en apariencia radical, pero que, en verdad, se antoja simplemente justo. Tras su aparición como Jesucristo en *Johnny cogió su fusil*, de Dalton Trumbo, llegaría lo que bien podría pasar por su confirmación. La definitiva. Su trabajo como lacónico detective en *Klute*, con una descomunal Jane Fonda a su lado, refutaba todas y cada una de las definiciones que ya le acompañaban. Estamos en 1972. Acababa de nacer un clásico.

De aquí en adelante, la memoria de cualquier cinéfilo (o no tanto) atesora su propio Sutherland. Todos diferentes, todos memorables. Viajó a Italia y allí trabajó con Bertolucci en el díptico obrero de Novencento y con Fellini en la más rijosa y jovial de las caracterizaciones de Casanova. Con John Schlesinger rodó Como plaga de langosta; con Nicolas Roeg, Amenaza en la sombra; con John Landis, Desmadre a la americana; con Philip Kaufman se atrevió al glorioso remake de La invasión de los ultracuerpos... Y así hasta llegar al siguiente gran hito de su incansable filmografía: su desempeño en Gente corriente, de Robert Redford, en 1980 devolvía al espectador la perfecta medida de un intérprete capaz de lo máximo con lo mínimo. Que tampoco fuera entonces nominado al Oscar resulta simplemente estúpido.

Los 80 no fueron exactamente un lapsus, pero se pareció bastante.

Y en los 90 le vimos de todas las posturas posibles. Siempre exactamente igual a sí mismo y siempre distinto. Esperpéntico cuando quiso y genial en el más estricto minimalismo cuando el director lo merecía. ¿Cómo olvidar su monólogo de 15 minutos en *JFK*, de Oliver Stone?

«He conseguido llegar al cuarto de baño. Para la gente mayor con vejigas pequeñas sería maravilloso que los retretes estuviesen más cerca», dijo al recoger el Oscar de honor el hombre que nunca estuvo nominado.



Donald Sutherland en una imagen tomada en 2017. CHRIS PIZZELLO/

AP

# PAPEL CIENCIA

# LOS PREMIOS FRONTERAS CONVIERTEN BILBAO EN LA CAPITAL DE LA CIENCIA

Gala de la XVI edición. Los 17 galardonados con los Fronteras de la Fundación BBVA protagonizaron ayer una ceremonia que reunió a un millar de invitados. Los trabajos de los investigadores premiados han permitido avances en el tratamiento de enfermedades, la robótica, la lucha contra el cambio climático o la protección de especies

Por **Teresa Guerrero** (Bilbao)

ada año, Bilbao se convierte durante dos días en la capital de la ciencia para recibir y homenajear a los prestigiosos investigadores que con sus descubrimientos, perseverancia y dedicación mejoran nuestras vidas de muchas maneras, logrando avances en el tratamiento de enfermedades, desarrollando tecnologías o abordando el cambio climático y otros desafíos de la humanidad. Son los ganadores de los Premios Fronteras del Conocimiento que concede la Fundación BBVA, 17 en total en esta edición, y pertenecientes a algunas de las universidades más prestigiosas del mundo.

La ceremonia de entrega se celebró ayer en el Palacio Euskalduna y acogió a alrededor de un millar de invitados. Se trata de la quinta vez que Bilbao acoge la gala de entrega de los Premios Fronteras del Conocimiento, que van ya por la XVI edición y tienen ocho categorías, seis de ellas dedicadas a disciplinas científicas y medioambientales, una a economía y finanzas, y otra centrada en la música y la ópera.

Cada una de las categorías está dotada con 400.000 euros y un verdadero homenaje para un gremio poco habituado a la fama, pese a la relevancia de su trabajo. Durante estos días, carteles con sus rostros están repartidos por toda la ciudad. Porque por encima de todo, los actos que se celebran durante estas dos jornadas son un homenaje al conocimiento en sí mismo, al valor que tiene la investigación científica y la creación artística. En palabras de Carlos Torres Vila, presidente de la Fundación BBVA, «la mejor brújula de la que disponemos para entender el mundo» y «para tomar las mejores decisiones, tanto en el plano individual como en el colectivo».

Para Eloísa del Pino, presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), los Premios Fronteras Conocimiento, creados en 2008, «han entendido siempre la complejidad de nuestro mundo como objeto de investigación, y su mensaje es que solo desde la diversidad de las disciplinas científicas



podemos aspirar a conocer el universo extraordinario en el que habitamos».

Car<sup>l</sup>os Torres Vila y Eloísa del Pino presidieron la ceremonia de entrega, que fue el acto central de un programa que incluyó el miércoles un concierto de la Orquesta Sinfónica de Madrid, que tocó dos composiciones de George Benjamin, el premiado este año en la categoría de Música y Ópera, además de obras de Richard Wagner e Ígor Stravinski.

Precisamente la muerte de Stravinski, que tuvo lugar en abril de 1971, coincidió con unas vacaciones familiares de George Benjamin en Málaga, en la que fue su primera visita a España. Como contó durante su discurso de agradecimiento, la noticia fue una conmo-

"Sólo desde la diversidad de las disciplinas científicas podemos aspirar a conocer el universo en el que habitamos"

"La humanidad forma parte de la naturaleza pero la biodiversidad está ausente de los indicadores económicos oficiales"

ción para él, que era ya «un fanático admirador de la Consagración de la primavera», aunque sólo tenía 11 años: «Pero mi conexión con España se remonta mucho más atrás, a la primera mitad del siglo XVII, cuando mi antepasado Isaac Abendana, judío converso, huyó de la Inquisición en Cantabria y viajó por Alemania y los Países Bajos antes de fijar finalmente residencia en Inglaterra. Allí tuvo una distinguida carrera académica, primero en Cambridge y luego en Oxford», señaló el compositor.

El japonés Takeo Kanade, de la Universidad Carnegie Mellon (Pittsburgh, EEUU), fue el ganador en la categoría de Tecnologías de la Información y la Comunicación por sentar las bases en las que se basa la visión artificial y la percepción de los robots. Como él mismo definió en su discurso, «la visión artificial o por ordenador es el

# owledge Awards

# **CIENCIA** PAPEL

Cuando se haga de manera sistemática, sostiene, se podrá ver en toda su magnitud que el progreso de la economía global en los últimos 75 años es una moneda con dos caras: «Por una, rascacielos, plantaciones, campos de cultivo, granjas ganaderas y autopistas en todas partes del mundo; por la otra, lagos que se secan, zonas oceánicas muertas, bosques desecados, arrecifes de coral blanqueados y cuencas baldías», denunció.

Los trabajos para dar una respuesta planetaria y multidisciplinar al cambio climático y la pérdida de la biodiversidad le han valido a la psicóloga Elke Weber el premio en Ciencias Sociales. La investigadora de la Universidad de Princeton (EEUU) fue la primera psicóloga en formar parte del IPCC, el grupo de expertos en cambio climático vinculados a la ONU, y ha sido pionera en estudiar el proceso de toma de decisiones medioambientales: «La repercusión internacional de este premio ayudará a corregir la percepción errónea de que la ausencia de una acción climática adecuada se debe únicamente al déficit de información», afirmó en su intervención.

Cinco investigadores fueron reconocidos en la categoría de cambio climático por descubrir el vínculo entre las concentraciones de gases de efecto invernadero y el aumento de la temperatura atmosférica en todo el planeta a lo largo de los últimos 800.000 años. Y lo han hecho mediante la exploración del hielo polar. «Como la permanencia del CO, en la atmósfera es de más de un siglo, ya hemos programado al planeta para que se caliente a lo largo de muchos años. Este conocimiento nos apremia a reducir las emisiones en el futuro», advirtió Dorthe Dahl-Jensen, de la Universidad de Copenhague, que comparte el premio con Jean Jouzel y Valérie Masson-Delmotte, de la Universidad de París-Saclay y Jakob Schwander y Thomas Stocker (Universidad de Berna).

Eloísa del Pino, presidenta del CSIC; Elixabete Etxanobe, Diputada General de Vizcaya; Carlos Torres Vila, presidente de la FBBVA, y Rafael Pardo, director de la FBBVA, posan, ayer en Bilbao, junto con los 17 ganadores de los Premios Fronteras del Conocimiento. FOTOS: FBBVA

campo que permite dotar de las funciones que realizan los ojos a ordenadores y robots». Un área que él contribuyó a fundar en la década de los años 70 y que ahora forman parte de muchas tecnologías. En concreto, desarrolló programas informáticos que reconocen rasgos y expresiones faciales con un alto nivel de precisión, un avance que como repasó, se ha convertido en «una tecnología hoy omnipresente en los teléfonos móviles». También ha desarrollado algoritmos para la conducción autónoma capaces de seguir carriles y detectar obstáculos, coches o peatones, e inventó un sistema para retransmitir repeticiones de las jugadas deportivas en 360 grados.

Hubo también ejemplos de grandes descubrimientos motivados por la pura curiosidad, como la identificación de los mecanismos que controlan el funcionamiento de las proteínas, considerado uno de los problemas más fascinantes de la biología. F. Ulrich Hartl (Instituto Max Planck de Bioquímica, Alemania), Arthur Horwich (Universidad de Yale, EEUU), Kazutoshi Mori (Universidad de Kioto, Japón) y Peter Walter (Altos Labs y Universidad de California en San Francisco, EEUU) compartieron el premio en Biología y Biomedicina por ese avance que ha sido determinante para poder identificar el origen de numerosas patologías, y como consecuencia de ello, para hallar nuevas

dianas terapéuticas, sobre todo en enfermedades neurodegenerativas como el alzhéimer y el párkinson.

El premio en Ciencias Básicas fue compartido por Claire Voisin (Instituto de Matemáticas de Jussieu-Paris Rive Gauche, Francia) y Yakov Eliashberg (Universidad de Stanford, EEUU), reconocidos por su trabajo sobre las geometrías algebraica y simpléctica y, en particular, por los puentes que han tendido entre las dos disciplinas. Trabajando de manera independiente, derribaron barreras entre estas dos áreas de las matemáticas, aplicando herramientas procedentes de cada una para estudiar problemas en principio asignados a la otra.

El cambio climático, la biodiversidad y el medio ambiente acaparan tres de las ocho categorías de los Fronteras, pero este año, además, los premios en Economía y en Ciencias Sociales han reconocido investigaciones muy ligadas a la protección del planeta.

Así, Partha Dasgupta, de la Universidad de Cambridge, ha ganado el premio en Economía, Finanzas y Gestión de Empresas: «La humanidad forma parte de la naturaleza y la economía humana está inserta en ella pero la biodiversidad está hoy ausente de los indicadores económicos oficiales». Él propuso una nueva fórmula para medir la riqueza de forma global.



Por su parte, Rodolfo Dirzo (Universidad de Stanford), y Gerardo Ceballos (Universidad Nacional Autónoma de México) demostraron que las tasas actuales de extinción de especies son mucho más altas que las producidas en los últimos dos millones de años, y por ello, han ganado el premio en Ecología y Biología de la Conservación. Dirzo acuñó el término defaunación para describir las alteraciones causantes de la desaparición de animales en el funcionamiento de los ecosistemas. En la sexta gran extinción que se está produciendo ahora, la responsable es nuestra propia especie, según comparó Dirzó, que pidió «asumir el compromiso ético de conservar todo lo posible el tesoro biológico planetario».

galardonados fueron homenajeados con un aurresku.

Los

# PAPEL CULTURA



# ROBBIE WILLIAMS CONFIESA SUS DEMONIOS EN SUS CUADROS

Arte. Dibuja y pinta desde los años 90, en plena espiral de giras y drogas. Pero hasta ahora no había mostrado sus obras. El músico inaugura en el MOCO de Barcelona su primera exposición, 'Confessions of a Crowded Mind'

Por Vanessa Graell (Barcelona)

l Robbie adolescente de Take That, el Robbie ídolo de masas, el Robbie que bebía una botella de vodka cada noche, el Robbie que escribe himnos como Angel, el Robbie con agorafobia, el Robbie que se abre en canal en su serie de Netflix... Pero aún falta otro Robbie Williams: el artista. El Robbie que desde los 90, en pleno frenesí de giras y drogas, empezó a dibujar y a pintar. A sus 50 años, el cantante muestra por primera vez sus obras de arte en la exposición Confessions of a Crowded Mind (Confesiones de una mente desbordada), que se inaugura hoy en el Modern Contemporary Museum (MOCO) de Barcelona.

«He visto más de 5.000 obras suyas y puedo asegurar que tiene una nueva voz, un prisma completamente diferente en el mundo del arte», explica la veterana galerista Kim Logchies, directora del MOCO. «Muchos amigos me han preguntado si lo exponemos por ser Robbie Williams... ¡No, de ninguna manera! Su obra es realmente novedosa, de una honestidad brutal e

incluso transforma a la gente», añade. Porque en estas confesiones Robbie Williams no teme mostrar sus miedos, sus demonios internos, sus pensamientos más ocultos, aunque algunas veces los comparte en sus largos posts de Instagram. Como el que escribió recién aterrizado en Barcelona: «Estoy tratando de racionalizar todas las enfermedades que me rodean en este momento y, como siempre, estoy luchando para lidiar con la vida (...) Es como si el universo lo hubiera almacenado y hubiera decidido liberarlo todo de una vez. A medida que se desarrollan estos acontecimientos, agradezco estar sobrio y ser un individuo más completo que en el pasado»

Confessions of a Crowded Mind despliega 17 cuadros de gran formato creados digitalmente con ipad, al estilo de las últimas obras de David Hockney (por cierto, el maestro británico le ha dado más de un consejo a Robbie). La muestra se abre con una sorprendente galería de cuadros de estética pop: corazones sobre fondo rosa o amarillo con mensajes como «You are fucking amazing» (Eres jodidamente maravilloso) o «Be my dopamine» (Sé mi dopamina), arcoíris de reminiscencias hippies a lo Woodstock, lunares de colores, paisajes de verano... Demasiado luminoso, demasiado colorista, demasiado esperanzador para una mente torturada. Estas son las obras de los días buenos. O de los momentos buenos. Porque en una hora Robbie puede pasar de la cima del mundo al infierno, de la alegría más exultante al abatimiento absoluto. Robbie y cualquiera. «Su obra es una fotografía del presente que vivimos con la complejidad de todos los problemas de salud mental... Pero los presenta desde la esperanza y el humor, no desde el cliché de obras oscuras y pesadas. Antes tratábamos de apartar la ansiedad, ahora la miramos de frente», señala Logchies.

El pasado marzo, Williams ya causó furor en el MOCO de Ámsterdam con la *première* de *Pride & Self-Prejudice* (Orgullo y autoprejuicio), la primerísima exposición de su obra, que ya ha superado los 150.000 visitantes y que coincide con la de Barcelona. Son las dos caras de un mismo disco. Ansiedad, depresión, bipolaridad, adicciones, fobias... Y mensajes de autoayuda.

La exposición se cierra con una instalación digital, *Things I have hidden so I fit in* (Cosas que he escondido para encajar), en la que se acumulan decenas de ítems: drogas, celos, creencias paranormales, que tu esposa es malvada, que tienes envidia de mí... «Y aún

"Trato de racionalizar todas las enfermedades que me rodean en este momento"

"Agradezco estar sobrio y ser un individuo más completo que en el pasado"

hay más por venir», advierte Logchies, que no quiere desvelar mucho pero se le escapa la palabra «esculturas». La próxima parada de Robbie Williams no será para llenar el estadio de Wembley sino el nuevo museo de Londres: otro MOCO que abrirá en septiembre. **TEATRO** 

# TERF, EL DRA-MA TRANS DE J.K. ROWLING Y SUS ACTORES

Por Carlos Fresneda (Londres)

ERF' (las siglas de Feminista Radical Trans-Excluyente) es el título de la obra que recreará la polémica entre la escritora J.K. Rowling y los actores de *Harry Potter* por la cuestión trans. El estreno está previsto para el 2 de agosto en el Festival de Edimburgo, en el Teatro Ian MKellen. Los productores se enfrentan ante un problema hasta cierto punto previsto: no hay actrices dispuestas a interpretar los papeles femeninos.

Los actores que darán vida a Daniel Radcliffe y a Rupert Grint ya han sido seleccionados, pero los ensayos van con retraso ante las dificultades para los roles de Rowling y Watson. 90 intérpretes femeninas mostraron su interés pero se desentendieron del proyecto sin siquiera remitir una audición grabada. El director de TERF, Barry Church-Woods cree

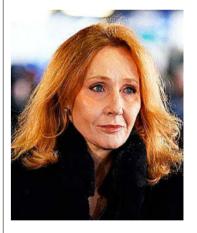

J. K. Rowling, en Edimburgo, el pasado mes de febrero. ANDREW MILLIGAN / GETTY

Robbie

Williams

presentó ayer

su exposición

en el MOCO de

DAVID RAMÍREZ /

ARABBA PRESS

Barcelona.

que las actrices se autocensuran porque sospechan que participar en la obra irá en su contra en los castings de la inminente serie televisiva de *Harry Potter* de HBO, anunciada para el 2026.

TERF fue escrita por el norteamericano Joshua Kaplan, el guionista de la serie Tokyo Vice. «Espero que la audiencia deje el teatro no con un mensaje sino con una pregunta», ha dicho Kaplan. «Quiero que la gente cuestione sus propias opiniones y se diga a la salida: "Tal vez no debería haber escrito eso en Twitter el otro día'».

«Me acusan de odio, me dedican insultos misóginos y, por encima de todo (...) me llaman TERF», dijo a propia J.K. Rowling durante la avalancha de críticas y amenazas que recibió por defender el «sexo biológico». «Si el sexo no es real, corremos el riesgo de borrar la realidad de las mujeres».

# **EL TIEMP**

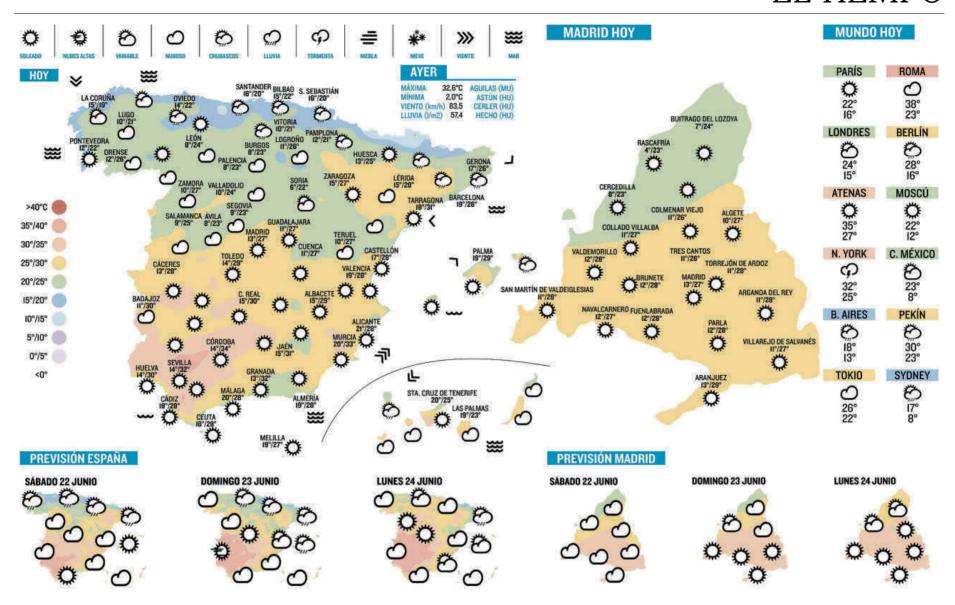

### SORTEOS

### **LOTERÍA PRIMITIVA**

Combinación ganadora del jueves 2-27-31-39-47-48 (C 20, R 9)

| Aciertos | Acertantes | Euros     |  |  |
|----------|------------|-----------|--|--|
| 6 + R    | 0          | BOTE      |  |  |
| 6        | 0          | BOTE      |  |  |
| 5 + C    | 5          | 44.527,08 |  |  |
| 5        | 147        | 2.776,63  |  |  |
| 4        | 8.381      | 70,84     |  |  |
| 3        | 165 824    | 8 00      |  |  |

Jóker: 4008164

Combinación ganadora del lunes:

2-8-12-16-22-43 (C 35, R 8)

# **BONOLOTO**

Combinación ganadora del jueves: 3-12-16-26-37-43 (C 24, R 9)

| Aciertos    | Acertantes | Euros        |  |  |
|-------------|------------|--------------|--|--|
| 6           | 1          | 1.516.654,26 |  |  |
| 5 + C       | 6          | 24.650,64    |  |  |
| 5           | 101        | 732,20       |  |  |
| 4           | 4.779      | 23,21        |  |  |
| 3           | 85.129     | 4.00         |  |  |
| Delinterior | 400.070    | 0.50         |  |  |

### **EURODREAMS**

Combinación ganadora del jueves: 1-2-7-13-19-21 SUEÑO: 5

| Aciertos  | Acertantes | Euros      |
|-----------|------------|------------|
| 6         | 0          | 0,00       |
| 5 + C     | 1          | 120.000,00 |
| 5         | 206        | 56,71      |
| 4         | 7.689      | 24,42      |
| 3         | 97.325     | 3,59       |
| Reintegro | 504.951    | 2.50       |

### **CUPÓN DE LA ONCE**

14.175

La Paga: 017

El premio de este sorteo es de 35.000 euros a las cinco cifras del cupón y 500.000 euros al número más la serie. 250 euros a las cuatro primeras cifras o cuatro últimas; 25 euros a las tres primeras o tres últimas y 6 euros a las dos primeras o dos últimas. Reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

# **SUPER ONCE**

Combinación ganadora del jueves:

Iº Sorteo: 02-03-05-06-12-14-18-19-21-22-29-32-33-35-52-54-67-70-73-74

2º Sorteo: 01-09-15-18-24-25-28-30-32-34-35-38-39-40-58-60-63-69-73-78

3º Sorten: 02-04-09-13-15-18-19-25-36-41 44-45-52-53-58-61-70-78-79-85

4º Sorteo: 08-12-13-22-23-25-26-27-37-38-40-51-53-54-61-63-70-79-83-85

5º Sorteo: 05-11-12-13-16-20-22-28-35-39-40-47-48-49-56-57-66-79-81-85

TRIPLEX DE LA ONCE

Todo por solo

€/mes

SUSCRÍBETE A TODO EL MUNDO

Suscribete en suscripcion.elmundo.es/ofertas o llama al 91 275 19 88

880 - 610 - 840 - 890 - 331

# **CRUCIGRAMA**

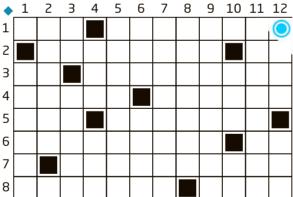

### PASATIEMPOSWER.COM

HORIZONTALES.- I. Parte del barco. Poner espacio entre dos cosas. 2. Relativa a las funciones y contenidos psicológicos. Regala. 3. Pronombre de complemento indirecto. Ir a recogerlos para llevarlos o acompañarlos a alguna parte. 4. Habitante de Irán. Tierra para jardines y plazas de toros. 5. Masa de agua salada menor que un océano. Mujer que acusa en secreto y cautelosamente, 6. Excedían, aventajahan, La segunda consonante y la segunda vocal. 7. Personas que ejercen por sí solas la autoridad suprema en un Estado. 8. Relativo a la persona que desea con fuerza algo. Ciervo de los países septentrionales, con astas muy ramosas, tanto el macho como la hembra.

VERTICALES.- I. Despojada de lo superfluo, accesorio o inútil. 2. Intervenir a un enfermo abriendo y cortando el tejido o el órgano dañado. 3. Moneda valorada en doce onzas. Espacios de tierra comprendidos entre ciertos límites. 4. ... Arabi, fue un místico sufí, filósofo, poeta, viajero y sabio musulmán andalusí. Acudí, asistí. 5. Nombre genérico de las

plantas pertenecientes a la familia de las Equisetáceas. 6. Género de mamíferos que incluye a los cerdos domésticos y los jabalíes. Metal precioso de gran valor, plural. 7. Polvo urticante. 8. Aplacar. 9. Hacer carbón. 10. Medio lentos. Forma átona de segunda persona del singular en las construcciones pronominales. II. Veneraban, reverenciaban. 12. Rozó algo ligeramente. Educación Secundaria Obligatoria.

Reno. VERTICALES.- I. R. Limpia. 2. Operar. N. 3. As. Áreas. 4. Ibn. Fui. 5. Equiseto. 6. Sus. Oros. 7. Picapica. 8. Acallar. 9. Carbonar. 10. I. Len. Te. II. Adoraban. IZ. SOUUCIONES: HORIZONTALES.- I. Roa. Espaciar. 2, Psiquica. Da. 3. Le. Buscarlos. 4. Irani. Albero. 5. Mar. Soplona. 6. Preferian. Be. 7. I. Autócratas. 8. Ansiosa.

### HORÓSCOPO

### **LO3** 50

### **ARIES**

(21 marzo - 20 abril) La libertad y la creatividad se unirán de forma mágica a tu alrededor, aprove-cha el momento para explorar nuevos horizontes de expresión.



### TAURO

(21 abril - 20 mayo) Puedes mostrarte algo insistente en cierto asunto laboral, pero en estos momentos requieres una respuesta segura y urgente a tus dudas.



### **GÉMINIS**

(21 mayo - 21 junio)

La economía personal es un tema ortante, así que haz un balance de tus finanzas y asegúrate de tener una planificación financiera sólida



### CÁNCER

(22 junio - 22 julio) Observa de forma atenta lo que sucede a tu alrededor, pues pasas demasiado o sumergido en el trabajo sin ser iente de nada más.



### LEO

(23 julio - 22 agosto)
Una oportunidad laboral sorprendente se presentará a lo largo de la jornada de hoy. ¡No te pierdas la posibilidad de



### VIRGO

(23 agosto - 21 septie Debes empezar a tomar decisiones importantes que te lleven a tener una vida más productiva, porque es lo que necesitas para avanzar como persona.



# LIBRA

(22 septi bre - 22 octubre) No es todo como te lo imaginas, aunqu sí que es verdad que tu intuición no te ele fallar nunca. Sigue confia más en ti mismo.



ESCORPIO (23 octubre -(23 octubre - 21 nov El espíritu inquieto y la pasión por lo ocido podrían conducirte a s descubrimientos que modifiquen tu entorno tal y como lo conoces.



### SAGITARIO

(22 noviembre - 22 diciembre) La iornada será muy especial para ti. así que disfruta de ello porque podrás sentirte querido como nunca antes lo habías hecho.



(23 diciembre - 21 enero)

Tu habilidad para resolver problemas y situaciones complicadas te llevará a un gran éxito. No dudes en aplicarla en diferentes áreas de tu vida.

PASATIEMPOSWEB.COM



### **ACUARIO**

(22 enero - 21 febrero) Es muy probable que te sientas con la energía renovada y, por ello, te encuen-tres más animado y dispuesto a hacer lo que más te apetece.



PISCIS (22 febrer (22 febrero - 20 marzo)

Un nuevo amigo se colará en tu vida. cuando menos te lo esperes. Sé abierto a nuevas experiencias y permite que la amistad crezca sin límites.

# PAPEL TV

# LALI Y GITA SOKOLOV, AMOR A PRIMER TATUAJE EN UN CAMPO DE CONCENTRACIÓN

Estreno. 'El tatuador de Auschwitz', la nueva miniserie de Movistar Plus+, es una adaptación de la novela superventas de Heather Morris que cuenta la historia de un matrimonio eslovaco que sobrevivió a los horrores de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial

Por Charlotte Davies (Madrid)

urante más de medio siglo, Lali Sokolov vivió atormentado por un secreto; un secreto que nació en plena Segunda Guerra Mundial, en un momento en el que fue testigo de lo peor de todos nosotros. No lo compartiría hasta pasados los 80 años, cuando estuvo a miles de kilómetros de aquel infierno, en su casa de Australia. Lali había sido el tatuador de Auschwitz.

La persona a la que reveló su historia fue Heather Morris, una escritora neozelandesa novata que pasó tres años destripando y documentando la historia de Lali antes de que éste falleciera en 2006. Morris tardó en ganarse su confianza, pero el octogenario acabó por embarcarse a su lado en un viaje de profunda autocrítica mientras le relataba los pormenores de su experiencia en el campo de concentración. Allí vivió la violencia, el dolor y el amor más puro, ya que conoció a la que después sería su esposa, Gita.

El resultado de su testimonio no vería la luz hasta 11 años después, cuando Morris –que compaginaba su investigación con su trabajo de administrativa en un centro médico de Melbourne– por fin encontró una editorial que publicara su libro. El tatuador de Auschwitz se convirtió enseguida en un superventas. El éxito fue tal que esas páginas se han volcado ahora en la pequeña pantalla en una miniserie homónima, que estrena Movistar Plus+ el martes.

Bratislava, abril de 1942. Ludwig Lali Eisenberg (Jonah Hauer-King), un joven eslovaco nacido en el seno de una familia judía, sale por última vez de su trabajo en uno de los grandes almacenes de la capital. Los propietarios han decidido cerrar la empresa «hasta

que termine la guerra». Resignado, regresa a la casa familiar en el pueblo de Krompachy sin saber que al llegar se enfrentará a una decisión a vida o muerte. El Gobierno necesita un voluntario de cada familia que entrene a jóvenes judíos para la guerra. Lali, recién desempleado, se ofrece sin dudarlo. Pero el destino final del tren que habría de llevarlo al campamento era un engaño. El tren se dirigía a Polonia, a las puertas de Auschwitz.

A su llegada, los nazis le cambiaron el nombre por un número: 32407. Poco después, cayó enfermo de fiebre tifoidea. Lo cuidó un hombre llamado Pepan, un erudito francés, el hombre que le había grabado su número de identificación. Lali no lo sabía entonces, pero este hombre acabaría salvándole la vida al reclutarlo para trabajar como Tätowierer de las SS. Y fue allí, en la pequeña mesa de madera del gélido patio, donde Lali conoció al amor de su vida, Gita Furman (Anna Próchniak), a la que tatuó su nuevo número en el antebrazo: 4562.

historia que desafió los horrores que rodeaban a los amantes; una historia de amor que, pese a la vigilancia constante de un inestable oficial llamado Stefan Baretzki, sobrevivió a las enfermedades, al frío inmisericorde y a la inminencia de la cámara de gas; una historia de amor que, según los actores de El tatuador de Auschwitz, «fue una luz de esperanza en una época tan oscura»

Así comenzó una valiente

«La capacidad de Lali y Gita de quererse en un lugar así, de tener esa conexión fundamental que tuvieron, de asumir estos riesgos para proteger la vida del otro y de tomar esta valiente decisión de dar y recibir amor en un contexto tan violento, es extremadamente conmovedora», explica a EL MUNDO Jonah Hauer-King, que encarna al joven eslovaco –Harvey Keitel lo interpreta de mayor–.

Hauer-King, que ya se había «enamorado» del libro de Morris antes de sumarse al proyecto, pasó horas hablando con la productora ejecutiva Claire Mundell para asegurarse de que la historia estaba en manos respetuosas. «Lo primero que hice fue volver a Auschwitz [lo visitó por primera vez cuando era adolescente] para verlo con nuevos ojos», explica sobre su profunda investigación para el papel. «Para mí, se trataba de hacer un trabajo de campo más amplio, que abordara el contexto

histórico de las vidas que íbamos a contar antes de centrarnos en Gita y Lali». Esa labor de campo también incluyó leer testimonios de supervivientes de los campos de exterminio –entre ellos, el libro de Etty Hillesum *Una vida* 

conmocionada—y charlar con Heather Morris.

«Fue todo un privilegio hablar con ella porque, al menos en aquel momento, era nuestra conexión más cercana con Lali. Nuestra conversación iba de lo íntimo a lo enorme», cuenta Anna Próchniak, que también atribuye a Naomi Gryn, la asesora histórica y cultural judía de la serie, el mérito de haberla ayudado a prepararse para esta miniserie de seis capítulos.

«Heather hablaba mucho de su encanto, su ingenio y su capacidad para divertir a la gente. El consejo más constructivo que me dio fue que intentara entenderle como un hombre de 26 años antes de esta horrible experiencia que vivió», continúa Hauer-King. «Llegué a saber cómo era a mi edad: un chico que trabaja en Bratislava, al que le encanta la moda, que quiere mudarse a París y que es un niño de mamá. Toda esta maravillosa textura combinada con mi propia investigación me ayudó a dar vida a este personaje».

reparto sobre la posibilidad de que se rapasen la cabeza. Hauer-King fue uno de los que accedió: «En cualquier otro contexto, es sólo un corte de pelo. Pero saber por qué afeitaban las cabezas de la gente, por qué querían deshumanizar a las personas y quitarles su identidad, fue difícil de procesar».

Lo más difícil del rodaje, sin embargo, fue encontrar el equilibrio entre la profesionalidad y la gestión de las emociones. «Volver al campamento todos los días con esa mentalidad durante meses fue sumamente agotador».

# "Es historia viva. Hay víctimas y verdugos que estaban allí en los años 40 y siguen vivos, pero no siempre será así"

lamenta Próchniak. «Nos pasó factura a todos, y eso no fue ni por asomo lo que tuvieron que pasar Lali y Gita».

Una de las razones por las que el eslovaco tardó tanto en revelar su secreto fue porque temía ser visto como un colaborador de los nazis. La culpa y la vergüenza lo persiguieron durante la mayor parte de su vida y no fue hasta la muerte de su esposa Gita cuando «se quitó ese peso de encima».

«Es historia viva. Hay víctimas y verdugos que estaban allí y que siguen vivos, pero no siempre será así», subraya Hauer-King. «Es muy importante crear



En el panteón del drama histórico, el Holocausto es uno de los temas más difíciles de abordar sin caer en la frivolidad. Esa fue una de las mayores preocupaciones de Mundell durante los meses de rodaje en la capital eslovaca. Trabajó con el responsable de peluquería y maquillaje, Francis Hounsom, para crear una paleta de colores acorde con el diseño de producción –azules, verdes oscuros y marrones—para los uniformes de rayas, antes de consultar al

Jonah Hauer-King y Anna Próchniak encarnan a Lali y Gita. MOVISTAR PLUS- historias que aboguen por la humanidad, la compasión y la paz», afirma. A lo que Próchniak añade: «El hecho de que podamos contar esta historia es un honor. El principal mensaje de Lali y Gita es que el amor siempre vencerá al odio, incluso en un sitio como Auschwitz».

# TELEVISIÓ

### GENERALISTAS

8.00 La hora de La L 10.40 Mañaneros. 14.00 Informativo territorial.

14.10 Ahora o nunca. 15.00 Telediario I.
15.45 Informativo territorial.

16.10 El tiempo. 16.15 Salón de té La Moder-

16.45 La Promesa 17.40 UEFA Euro 2024.

«Polonia-Austria». 20.00 Camino a Berlín 20.30 Telediario 2. «Avan-

**20.40** UEFA Euro 2024. «Países Bajos-Francia»
23.00 La suerte en tus

23.05 La gran familia. «Godzilla vs. Kong». **0.45** Cine. «Anacleto: Agente secreto».

La 2

# Antena 3

Espejo público. 8.55 13.20 Cocina abierta con Karlos Arguiñano. 13 45 La ruleta de la suerte

Antena 3 Noticias I. 15.30 Deportes. 15.35 El tiempo. 15.45 Sueños de libertad.

17.00 Pecado original. 18.00 Yahora Sonsoles

20.00 Pasapalabra. 21.00 Antena 3 Noticias 2

21.45 21.55 El tiempo. 22.10 Tu cara me suena Tu cara me suena.

Grandes éxitos. The Game Show 2 30 3.15 La tienda de Galería

leccionista. 4.15 Ventaprime 4.45 6.00

Minutos musicales. Minutos musicales.

### **VEO DMax**

Aventura en pelotas. 8.58 11.26 Un planeta extraño. Alienígenas.

14 06 Expedición al pasado 15.57 La fiebre del oro:

aguas bravas. 17.47 Sobrevivir en lo salvaje. Incluye «Pavor y destrucción» y «La zona de la

19.39 ¡Me lo quedo! Incluye «KO por puñetazo», «Los peores planes» y «Chinchilla Bang Bang».

21.03 Dinero en el trastero. **22.00** Freddie Mercury: Great Pretender. 23.54 Queen en concierto -

Wembley 1986. 1.48 Queen: days of our

3.09 Cine. «The Beatles: Eight Days a Week».

### Movistar Plus+

Planeta Tenis 9 25 Copa América.

Informe Robinson. 11.55 Cine. «Jorge. Una travesía de Coque Malla».

13.43 La Resistencia. 15.03 Lina. «La tonta del

16.05 Cine. «Operación Kandahar». 17.50 Día D: la batalla en

19.39 Informe Plus+. «Fútbol v homofobia».

InfoDeportePlus+. 21.00 Ilustres ignorantes. 21.31 El consultorio de

Berto. 22.00 Cine. «Buscando a

23.30 La noche + corta. 2.40 Segunda muerte.

# AUTONÓMICAS

7.00 Buenos días, Madrid. 11.20 I20 minutos. 14.00 Telenoticias.

14 55 Deportes

15.30 Cine de sobremesa. «¡Vaya un fugitivo!». Ale-mania, EEUU. 1998. 87 min. Director: Pat Proft.

16.55 Cine de tarde. «Cami no de la jungla». EEUU. 1962. 139 min. Director: Robert

Mulligan. **19.25** Madrid directo. 20.30 Telenoticias.

21.15 Deportes. 21.30 El tiempo.

21.35 El show de Bertín. Invitada: Mónica Cruz, bailarina, actriz v modelo 23.40 Atrápame si puedes

1.15 Desmontando Madrid.

8.00 Els matins. 10.30 Tot es mou. 13.50 Telenotícies co-

Telenotícies migdia. 15.40 Cuines. «Coca de Sant Joan de fruita con-

fitada». 15.55 Cuines. «Sopa de

síndria i tomàquet». 16.10 Com si fos ahir. 16.45 El Paradís de les

Senyores. 17.30 Planta baixa. 19.10 Atrapa'm si pots. 20.15 Està passant.

21.00 Telenotícies vespre. 22.05 La gran pel·lícula. «Els consells de l'Alice».

23.50 La travessa. Copa Amèrica. «Perú-

Chile». En directo.

4.00 Noticies 3/24.

13.55 Vía de la Plata: diario de un ciclista.

14.25 ¡Cómo nos reímos! 14.40 UEFA Euro 2024. En

16.55 Grandes documen-

18.05 El escarabajo verde. 18.35 Atención obras. 19.10 El Paraíso de las

20.30 Días de cine.

21.30 Plano general. 22.00 Historia de nuestro cine, «Torrente, el brazo 23.40 Historia de nuestro

cine: coloquio Historia de nuestro

cine. «Ficción» 1.50 Las noches del Monu-

# Cuatro

¡Toma salami! 7 30 Toma salami! 8.20

y riesgo». 25 palabras. cuen **9.20** 

14.00 Noticias Cuatro.

15.30 Todo es mentira. 18 30 Tiempo al tiempo. Noticias Cuatro

21.05 First Dates. 21 40 First Dates

Transporter» 0.40 Cine Cuatro. «Ele-

# La Sexta 7.00 9.00

7.00 Love Shopping TV

Alerta Cobra, «Por su

10.25 El concurso del año. En boca de todos.

14.55 EIDesmarque Cuatro. 15.15 El tiempo. El tiempo.

20.40 ElDesmarque Cuatro

22.50 El blockbuster.

Telecinco 8.55 La mirada crítica. 10.30 Vamos a ver. 15.00 Informativos Telecinco. Presentado por Isabel Jiménez y Ángeles Blanco. **15.25** ElDesmarque Te-

**15.35** El tiempo 15.50 Así es la vida 17.00 TardeAR. Presentado Frank Blanco.

por Frank Blanco. **20.00** Reacción en cadena. ntado por Ion Aramendi 21.00 Informativos Telecinco, Presentado por Carlos Franganillo.

21.30 El tiempo. 21.40 ElDesmarque Te-22.00 ¡De viernes!

1.55 Casino Gran Madrid Online Show. 2.25 ¡Toma salami!

Previo Aruser@s.

Aruser@s.

14.30 La Sexta noticias la

15.15 Jugones. 15.30 La Sexta meteo.

17.15 Más vale tarde.

21.00 La Sexta Clave.

21.20 La Sexta meteo.

21.25 La Sexta deportes.

21.30 La Sexta Columna.

«Pioneras feministas: tus

22.30 Equipo de investi-

gación. «El falso obispo,

el barman y las monjas

rebeldes»

abuelas ya eran guerreras»

Pokerstars. Play Uzu Nights.

20.00 La Sexta noticias 2ª

11 00 Al rojo vivo

15.45 Zaneando.

# TRECE

11.00 Santa misa. Palabra

11.40 Adoración eucarística 12.00 Ángelus. 12.05 Ecclesia al día.

13.30 Don Matteo. 14.30 Trece noticias I4:30. 14.45 El tiempo en Trece.

14.50 Sesión doble. «La batalla de Las Árdenas» 18.15 Western, «Caravana

de mujeres». **20.30** Trece noticias 20:30. 21.05 Trece al día.

**21.15** Xtantos. 21.40 El tiempo en Trece. 21.50 Classics present-

22.00 Cine Classics, «Toro salvaje».

0.15 Classics tertulia.

1.00 Cine. «Hermana, ¿pero qué has hecho?».

6.45 Mujeres ricas de

TEN

8.55 Bajo cubierta: Mediterráneo.

12.50 Caso cerrado. 19.00 Ni que fuéramos la happy hour. 20.00

Caso cerrado. 22.55 La casa de mis sue-23.45 El auténtico CSI.

Emisión de dos episodios 2.15 European Poker Tour 2.40 La tienda de Galería del Coleccionista.

3.40 Venganza: recien casados asesinos. 4 30 Venganza: millonarios asesinos. Emisión de dos

6.00 Mujeres ricas de Cheshire.

# ETB 2

7.00 Boulevard. Monk.

11.20 Vascos por el mundo «Lo mejor de Bogotá».

11.30 En Jake. 13.55 Atrápame si puedes. 14.58 Teleberri.

15.35 Teleberri kirolak. Eguraldia.

16.25 Esto no es normal 17.35 Quédate. 20.10 A bocados. «Ensalada

de arroz + Ensaladilla ameri-

21.00 Teleberri. 21 40 Teleherri kirolak

**22.05** Eguraldia. 22.20 Habitación para dos. «Descubriendo Enkarterri». 23.10 Baserri Gourmet. «Del

Arteaga al Bideko».

0.30 Cine 2. «Con los brazos abiertos».

# Canal Sur

9.55 Hoy en día. 12.50 Hoy en día, mesa de

**14.15** Informativos locales. 14.30 Canal Sur noticias I. 15.25 La tarde. Aquí y ahora.

18.00 Andalucía directo. Presentado por Modesto arragán y Þaz Santana. 19.50 Cómetelo. «Pudin de nelocotones en almíbar»

Presentado por Enrique Sánchez. 20.30 Canal Sur noticias 2. Presentado por Miguel Ángel

Presentado por Manolo Sar-22.45 El show de Bertín.

Invitado: Antonio Carmona, cantante.
4.10 Canal Sur música.

# PARA NO PERDERSE

### 22.10 / Antena 3 **Bustamente**, como Sabina en 'Tu cara me suena'

Los concursantes lo darán todo en el próximo programa, el último antes de las semifinales, con imitaciones que dejarán al público y al jurado con la boca abierta. A las puertas de las semifinales de Tu cara me suena 11, los concursantes saben que hay mucho en juego. Por eso, ha llegado el momento



**David Bustamante.** 

de dar lo mejor de sí mismos y la Gala 11 promete ser sorprendente. Entre las próximas imitaciones, Chenoa se quedará impresionada con la transformación de David Bustamante como Joaquín Sabina.

El concursante vuelve a dar un giro. Tras sorprender con su vena flamenca como Marifé de Triana y mover las caderas con la bachata de Prince Royce, ahora le toca cantar sus 19 días y 500

noches. Habrá grandes imitaciones, entre ellas, Simba. Conchita sacará su lado divertido para lograr un puesto en la final

# 21.30 / La 2

### El escritor Javier Cercas, en 'Plano General'

El escritor y columnista Javier Cercas, recientemente elegido miembro de la Real Academia Española, es el invitado de esta semana en Plano General.

Cercas hace un repaso profundo sobre la realidad que nos rodea, y analiza la situación política y social española con la infalibili-



dad del observador que no sabe «escribir ni hablar de perfil». Para el escritor, «el comunismo es socialismo sin libertad»



**Javier Cercas.** 

# A PUNT

7.00 Les notícies del matí. 10.05 Bon dia, honica, Negocis de familia.

11.05 Ciutats desaparegudes. 12.15 Animalades, un món bestial. «Companys de vida

animale 12.45 La via verda. 13.20 Mascletà fogueres

d'Alacant. 14.05 À Punt Notícies. 15.30 Atrapa'm si pots. 16.40 Som de casa

21 00 À Punt Noticies Nit .30 Ofrena de flors

18.30 Ofrena de flors

23.00 Tresors amb història. «Alacant».

0.25 Filmoretrats.

IB3 TELEVISIÓN 6.50 Balears des de l'aire. Extra

Píndoles Cuina amb Santi Taura. Cinc dies. Tothom en forma 7 00

8.35 IB3 Notícies matí. 10.05 Al dia.

11.58 Ara anam. 13.58 IB3 Notícies migdia.

15.15 El temps migdia. 15.30 Cuina amb Santi Taura. «Naps Wellington:

Agafa'm si pots! 16.55 Cinc dies. 20.28 IB3 Notícies vesore. 21.30 El temps vespre.

21.40 Jo en sé + que tu. 22.30 Cine. «Àngel de ven-jança». EEUU. 2015. 94 min. Director: Charles Stone III. Cine. «Mirada

d'àngel».

ulte la programación completa de 127 canales en ww.elmundo.es/television

# **SUDOKU**

| FÁCIL 21-06-2024 |   |   |   |   |   |   |   |   |                             |  |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------------|--|
|                  | 6 | 7 |   | 1 | 9 |   |   |   |                             |  |
|                  |   | 1 | 4 |   |   |   |   |   | l                           |  |
| 5                | 3 | 4 | 7 |   | 6 |   |   | 9 |                             |  |
|                  |   |   |   |   | 2 | 5 | 8 |   | 8                           |  |
| 3                |   | 9 |   |   | 8 |   | 6 |   | do                          |  |
| 1                | 8 |   | 5 |   |   | 9 |   | 4 | mon downgoamoi+caca william |  |
| 7                | 2 |   | 6 |   | 4 |   | 5 |   | 200                         |  |
| 9                | 4 |   |   |   |   |   |   | 8 |                             |  |
| 6                |   |   | 2 | 8 |   |   |   |   | NC0C @                      |  |

### DIFÍCII 21-06-2024

| DIFICIL 21-00-2024 |   |   |   |   |        |   |   |   |                        |  |  |
|--------------------|---|---|---|---|--------|---|---|---|------------------------|--|--|
|                    |   |   | 3 |   | 5      | 7 |   |   |                        |  |  |
|                    | 5 | 6 |   |   |        |   |   |   |                        |  |  |
|                    | 3 |   | 7 |   | 1      |   |   |   |                        |  |  |
|                    | 8 | 3 |   |   |        | 4 |   |   | Com                    |  |  |
|                    |   |   | 1 |   |        |   |   | 2 | sweb.                  |  |  |
| 5                  |   | 1 |   | 4 | 7      | 9 |   |   | www.pasatiemposweb.com |  |  |
|                    |   |   |   |   | 6<br>2 |   | 8 |   | w.pasa                 |  |  |
| 4                  |   |   |   |   | 2      |   | 7 |   |                        |  |  |
|                    |   |   |   | 1 |        | 3 |   |   | © 2024                 |  |  |

### CÓMO SE IUEGA AL SUDOKU

Complete los tableros (subdivididos en nueve cuadrados) de 81 casillas (dispuestas en nueve filas y columnas) rellenando las celdas vacías con números del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en cada fila, ni en cada columna, ni en cada cuadrado

### SOLUCIÓN FÁCIL 20-06-2024

| 9 1 4 6 2 8 5 3 7<br>6 5 7 3 1 9 2 8 4<br>8 4 9 1 6 7 3 5 2<br>5 7 3 9 4 2 8 6 1<br>2 6 1 5 8 3 7 4 9<br>1 3 5 2 9 6 4 7 8                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 5 7 3 1 9 2 8 4<br>8 4 9 1 6 7 3 5 2<br>5 7 3 9 4 2 8 6 1<br>2 6 1 5 8 3 7 4 9<br>1 3 5 2 9 6 4 7 8                                                             | 3 | 2 | 8 | 4 | 7 | 5 | 9 | 1 | 6 |
| 8 4 9 1 6 7 3 5 2<br>5 7 3 9 4 2 8 6 1<br>2 6 1 5 8 3 7 4 9<br>1 3 5 2 9 6 4 7 8                                                                                  | 9 | 1 | 4 | 6 | 2 | 8 | 5 | 3 | 7 |
| 5     7     3     9     4     2     8     6     1       2     6     1     5     8     3     7     4     9       1     3     5     2     9     6     4     7     8 | 6 | 5 | 7 | Э | 1 | 9 | 2 | 8 | 4 |
| 2 6 1 5 8 3 7 4 9<br>1 3 5 2 9 6 4 7 8                                                                                                                            | 8 | 4 | 9 | 1 | 6 | 7 | 3 | 5 | 2 |
| 1 3 5 2 9 6 4 7 8                                                                                                                                                 | 5 | 7 | 3 | 9 | 4 | 2 | 8 | 6 | 1 |
|                                                                                                                                                                   | 2 | 6 | 1 | 5 | 8 | 3 | 7 | 4 | 9 |
| 4 8 2 7 3 1 6 9 5                                                                                                                                                 | 1 | 3 | 5 | 2 | 9 | 6 | 4 | 7 | 8 |
|                                                                                                                                                                   | 4 | 8 | 2 | 7 | 3 | 1 | 6 | 9 | 5 |
| 7 9 6 8 5 4 1 2 3                                                                                                                                                 | 7 | 9 | 6 | 8 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 |

### **SOLUCIÓN DIFÍCIL 20-06-2024** 1 3 8 6 7 2 5 4 9 7 2 9 3 4 5 8 1 6

4 5 6 1 9 8 3 7 2 9 1 7 4 5 6 2 3 8 5 8 2 7 3 9 1 6 4 3 6 4 8 2 1 7 9 5 2 4 3 5 6 7 9 8 1 6 9 1 2 8 3 4 5 7 8 7 5 9 1 4 6 2



MADRID: Avenida San Luis, 25. 28033. Madrid. Tel.: 91 443 50 00. © Unidad Editorial Información General, Madrid 2024. Todos los derechos





### PATIO GLOBAL TATIANA LAZAREVA

QUIÉN. Presentadora y humorista rusa de 57 años. QUÉ. Hace una semana Lazareva, considerada agente extranjera desde junio de 2022, fue declarada en busca y captura por el Ministerio del Interior. Ahora ha sido incluida en la lista de terroristas y extremistas. POR QUÉ. En una entrevista se preguntaba si los ataques ucranianos con drones podrían convencer a los rusos para que dejen de apoyar el conflicto.

# nueva villana oficial de Rusia: una humorista en busca y captura por criticar la guerra

Tatiana Lazareva hizo reír a una generación de rusos con sus parodias, pero la invasión a gran escala de Ucrania no le hizo ninguna gracia. Por criticar la guerra, ahora es la más reciente villana oficial, señalada por unas autoridades rusas que semana a semana engrosan su lista de enemigos del pueblo. Esta semana Rusia inclu-

yó a la presentadora de televisión en su lista de «terroristas y extremistas».

Lazareva fue denunciada por pronunciar la siguiente frase: «Literalmente, todos los días nos encontramos con un ataque con drones contra ciudades rusas. Y, ya sabes, es terrible, pero estoy feliz». Desde el inicio de la invasión rusa a gran es-



COLÁS

cala de Ucrania, Lazareva se posicionó en contra de la guerra y criticó repetidamente las acciones de las autoridades rusas. En el momento del inicio de la operación militar se encontraba en Kiev, a donde llegó unos días antes, el 17 de febrero. Ahora reside en España. El Comité de Investigación abrió una causa penal contra Laza-

reva por «justificar el terrorismo».

Su señalamiento no es una sorpresa. En julio de 2022, el Ministerio de Justicia ruso declaró a la presentadora de televisión «agente extranjero». En junio de 2024, el Ministerio del Interior ruso puso a Lazareva en la lista de buscados. La denuncia contra la presentadora de televisión

fue escrita por el diputado de la Duma estatal, Andrei Alshevskikh, quien exigió que se verificaran sus declaraciones sobre los ataques con aviones no tripulados ucranianos en territorio ruso. Según el medio Meduza, un examen lingüístico estableció que las palabras de Lazareva supuestamente «contienen información

La humorista ra Tatiana Lazareva, que hoy vive en España.

tividades terroristas». El diputado Alshevskij incluso compara a Lazareva con una famosa criminal de guerra soviética que se cambió de bando durante la Segunda

El Comité de

Investigación

abre una causa

contra ella por

«justificar el

Fue una de las

figuras públicas

que exigió que

devolvieran

el cuerpo

de Navalny

terrorismo»

destinada a justificar ac-

Guerra Mundial: Antonina Makarova. «Durante la Gran Guerra Patria, ella [Makarova] eligió el lado de los nazis: mató a más de 1.000 conciudadanos. La agente extranjera Lazareva y otros colaboradores están moldeados a partir del mismo melecian

patrón». Frente a la literalidad de sus palabras, la presentadora de televisión explicó al medio The Insider que se solidariza con todos los que en Shebekino reciben ataques «no sólo de los ucranianos, sino también de los rusos». «Entonces dije que tales ataques afectarian a quienes viven en Rusia y se alegran de la guerra, que así dirigirían su mirada en otra dirección». Lazareva cree que con esas explosiones, la gente puede despertar: «Si estás fí->

..com/byneontelegram sicamente en peligro, ¿tal vez no deberías apoyar la guerra? ¿Quizás este terrible método de alguna manera hará que la gente espabile?».

La presentadora ha quedado marcada por la guerra: se encontraba en Kiev cuando las tropas rusas irrumpieron en territorio ucraniano, pero también se significó ante la represión a la oposición rusa.

Lazareva fue una de las figuras públicas que exigió al Kremlin que devolviera a la familia el cuerpo del líder opositor, Alexei Navalny, muerto en prisión el pasado mes de febrero, sin que el Gobierno ruso haya dado una explicación.

En abril pasado la diputada Yelena Yampolskaya se dirigió a la Fiscalía General para que investigara su caso. El régimen tampoco perdonó a Lazareva que apoyase las acciones de la oposición extraparlamentaria en las elecciones de marzo y que se opusiese a la reelección de Vladimir Putin.



# Puigdemont y los zoquetes

En la última sesión de control, Feijóo acusó a Sánchez de ser incompatible con la regeneración. «El plan de regeneración es como el manual de buenas maneras de su ministro Óscar Puente». En el Congreso y en el Senado está en plena apoteosis la industria del espectáculo, que otros llaman polarización. Los diputados se mandan a la mierda, se lanzan palabrotas con soflamas que llevan escritas. Practican la retórica de la esferomaquia, el boxeo en el que los luchadores se ataban pesos a las manos para aumentar la violencia de los golpes. Esto no es nuevo. Wenceslao Fernández Flórez decía que muchos diputados no traen a la Cámara más que sus pulmones para vociferar injurias y entretener a la afición. Cayetana Álvarez de Toledo sacó en el debate la droga dura de la Corona: «Sánchez pasará y la Monarquía constitucional continuará». Insisto: las sesiones son muy entretenidas, pero, al contrario que la frase de Galileo ante la Inquisición -eppur si muove-, aquí no se mueve nada: ni el Consejo General del Poder Judicial, ni las legislaturas, ni los presupuestos, ni se aprueban leyes, y todo esto ocurre porque la soberanía del Estado español se comparte con los separatistas.

La retórica es dura pero ineficaz, porque el Congreso tiene las manos atadas. Pedro Sánchez declara que este Gobierno está consolidando la creación de empleo, que siguen el crecimiento y los derechos sociales, pero se queja de la máquina del fango y de la prensa-la de derechas- y de los jueces, mientras crece la alarma por el repunte de la prima de riesgo y, sobre todo, por la falta de medidas legislativas del Ejecutivo y de la

Feijóo insiste en que la legislatura no debió comenzar y que, tal como están las cosas, debe terminar cuanto antes, pero el Gobierno le contesta que espere sentado o que organice una moción de censura. Eso significa que la estrategia de las legislaturas está en los intereses de los secesionistas. El Gobierno y la oposición tienen las manos atadas por ERC y Junts. Cuando Alfonso Guerra declara que Puigdemont lo tendrá difícil para volver a pisar el Estado español, Puigdemont contesta: «Tienen razón, no iré a España: volveré al Principat de Catalunya y reanudaremos el camino para que los zoquetes como él no decidan nunca nuestro futuro». No hay tácticas ni estrategias para unas legislaturas que no dependen del Gobierno ni de la oposición, sino de las minorías que aspiran a una confederación de repúblicas.



EL SÁBADO 22 CON EL

MUNDO

**ENTREVISTA.** Juan Mora Uribe, presidente de Bancolombia, ensalza la capital española frente a Barcelona como centro de negocios: «Cada vez existe más interés por parte de Latinoamérica en invertir en Madrid. Hay un auténtico 'boom'» / PÁG.7

# METROPOLI

# GRAN MADRID

EL MUNDO VIERNES 21 DE JUNIO DE 2024



VERANO GASTRONOMÍA... Y MUCHO MÁS

# Llegó el momento de las terrazas

La oferta de espacios en Madrid para disfrutar de una comida, cena e incluso desayuno al aire libre es apabullante. Recorremos algunos a tener en cuenta esta temporada por su ubicación y atractivas propuestas. POR ESTEFANÍA RUILOPE

# GRAN MADRID METROPOLI

PLANES 'REFRESCANTES'

# **DEL CÓCTEL A ORILLAS** DE UN RÍO A **UN BRUNCH EN LAS ALTURAS**

Disfrutar al aire libre de desayunos, comidas, cenas, aperitivos... y, por supuesto, copas es uno de grandes atractivos de las terrazas madrileñas. Bienvenidos al verano POR **ESTEFANÍA RUILOPE** 



La temporada de terrazas ya está en pleno auge. Llegó el momento de salir a la calle y de disfrutar de desayunos, comidas y cenas al aire libre. Ya sea a pie de asfalto o en imponentes azoteas con las mejores vistas y puestas de sol, las fastuosas terrazas de Madrid presentan sus mejores galas para la temporada de verano. Entre las propuestas hay desde empezar el día con un brunch en las alturas hasta probar un cóctel en un oasis en el desierto en pleno Retiro, o tomar una carne a la brasa a orillas de un lago. Recorremos algunos de los espacios que, sin duda, estarán de moda este verano en la ciudad.

► CASA SUECIA. En esta céntrica terraza ubicada en la planta 11 del Hotel NH Collection Madrid Suecia otorgan gran relevancia a su delicioso brunch, en el que puedes picotear todo tipo de opciones: desde dulces, como la cesta de cruasanes, pâtisserie y surtido de panes, hasta la zona de salados, donde no faltan la selección de ibéricos, quesos del mundo, tostas de ahumados, tortillas artesanas, gazpacho y salmorejo. Su punto fuerte es la parrilla, donde asan verduras de temporada o variados cortes de carne. «Con la llegada del buen tiempo, hemos querido hacer un cambio en el brunch en terraza, transformándolo en una experiencia más dinámica y divertida, con un amplio surtido de productos de picoteo, una barra de ensaladas y la zona de parrilla con carnes y verduras a la brasa», explican desde el establecimiento. Marqués de Casa Riera, 4. Tel.: 91 051 3592.

▶FLORIDA PARK. Es uno de los sitios más demandados durante las tardes y noches del fin de semana madrileño, porque ofrece opciones para todos los gustos y por su ubicación en pleno Retiro. Por un lado, La Terraza, que con una decoración inspirada en los oasis del desierto de Oriente es perfecta para tomar cócteles como el Diablo, el Russian Spring Punch o el New York Sour. Por otro lado, al caer el sol se puede optar por El Pabellón, que ofrece una propuesta gastronómica diseñada por el chef Iván Cerdeño con platos como las icónicas croquetas de jamón ibérico, el saäm de mejillones en salsa especiada o la clásica ensaladilla rusa con huevos y atún. Paseo de Panamá, s/n.

► CORNAMUSA. Este restaurante situado en la plata sexta del mítico Palacio de Cibeles ofrece buena gastronomía y mejores vistas. Manuel Berganza, chef ejecutivo de Azotea Grupo, y Jesús Almagro, el jefe de cocina, han creado una carta muy variada centrada en el recetario madrileño, empleando para ello producto local. «Cornamusa tiene el compromiso de dar visibilidad a los productores de Madrid a través de los diálogos que se formen entre la cocina y los artesanos», asegura Jesús. Alguno de sus platos más destacados son el solomillo de vaca con emulsión de mostaza, setas y tuétano asado; el arroz ahumado y queso de cabra con tendones de ternera y remolachas asadas; la ventresca de cordero crujiente y menestra de verduras de la huerta de Aranjuez; las pencas de acelgas a la importancia rellenas de centollo y salsa de azafrán; o el rape negro con salsa de mantequilla de Miraflores y caviar. Plaza de Cibeles, 1. Tel.: 91 530 17 61.

► MENA LA FINCA. Su terraza del Lago, dentro de La Finca Grand Café, en Pozuelo, ofrece comida desde la mañana a la noche, con especial atención al raw bar y a los platos elaborados en las brasas y el horno de leña.



El local cuenta con dos espacios: uno con mesas altas para un picoteo y otra zona de sala más formal. Su oferta gastronómica es muy variada, con platos que van desde un carpacho de gamba roja con yema ahumada, un tiradito de hamachi con aji amarillo, el ceviche de corvina y mango con le-

El espacio del Florida Park parece un oasis en el desierto

Guiños a la cocina vasca desde el jardín que Urrechu tiene en el centro

che de tigre de maracuyá y rocoto, hasta las clásicas croquetas de jamón, la ensaladilla de gambas a la brasa o las patatas bravas, y otros más elaborados como los tacos de chuleta madurada con puerro crujiente, kimchi y guacamole, puerro en cinco texturas preparado al horno de leña, berenjena asada con parmesano, mozzarella y pesto. Como plus, recomendamos su carta de coctelería de autor. Avda. José Luis García Cereceda, 5. Pozuelo de Alarcón. Tel.: 676 636 968.

► URRECHU. Un oasis de frescor en el centro de la ciudad es la mejor definición de este jardín. En los fogones, su chef y director gastronómico Íñigo Urrechu se centra en darle al producto toda la importancia que merece, en una interesante carta con numerosos guiños a la cocina vasca, en honor a sus orígenes. Entre los más demandados están la ensalada de bogavante sobre cebolla trufada y vinagreta, raviolis de cigalas; crema de aguacate o solomillo asado con clorofila de acelgas y ragout de trufa con setas. Velázquez, 150. Tel. 91 121 14 44.

► RUBAIYAT. Su terraza, fresca, agradable y repleta de vegetación, es perfecta para disfrutar de una gran comida tradicional brasileña, con señas de identidad como las brasas, la parrilla y las carnes. «Tenemos una amplia carta en la que los cortes de reses de crianza propia se combinan con otros platos como los dados de tapioca con mermelada de guindilla; la ensalada tropical con hojas frescas, mango, maracuyá, apio, coliflor, brócoli, palmito, aceite de albahaca y aceite de carbón; o el tan portugués arroz de pulpo», explican desde Rubaiyat. Además, su chef Mariana Argeoli amplía carta con platos frescos como el ceviche de corvina con granizado de







# METROPOLI GRAN MADRID









caipiriña o el tartar de atún con puré de aguacate. Obligado acompañar estos platos con icónicos cócteles como la caipiriña. Juan Ramón Jiménez, 37. Tel.: 91 359 10 00.

►FINCA BANDIDA. La unión del Grupo Cala Bandida y la familia Ovejero ha hecho posible este espacio en La Finca Grand Café. Manteniendo la identidad de su local de Alicante, la carta hace un guiño a las recetas de Levante donde, como es de esperar, no faltan los arroces. Laura Ibernón es su responsable de comunicación: «Tenemos una oferta mediterránea, también desayunos y meriendas, gracias a nuestro horario de cocina non stop. Los domingos tenemos nuestro Sunday Brunch en formato de bufet libre, tanto de dulce como de salado». Un plus: es pet friendly. La finca Grand Café. Rooftop, Av de Luis García Cereceda, 5. Pozuelo de Alarcón. Tel.: 635 17 55 25.

► URBAN. Además de unas espectaculares vistas 360°, presume de una interesante propuesta gastronómica llamada Mordiscos by CEBO, elaborada por los chefs Javier Sanz y Juan Sahuquillo, recientemente galardonados con estrella Michelin. La oferta se centra en platos para compartir, don-

**Espectaculares** vistas de 360° y DJ en la azotea del Hotel Urban

Chispa Bistro, en la Plaza del Rey, es recomendado en la guía Michelin

de reina la croqueta de jamón Joselito y leche de oveja, elegida como La Mejor Croqueta 2021 by Cañitas Mate, el mini hotdog de pulpo a feira y kimchee casero, el bocata de calamares con emulsión de ajo o el mollete de pastrami ahumado, havarti y trufa entre otros. Los fines de semana hay sesiones de Dj. Hotel Urban. Carrera de San Jerónimo, 34.Tel.: 91 787 77 70.

►CAFÉ DE PARÍS. Instalado en Madrid desde hace una década, L'Entrecote Café de París estrena terraza en su nuevo local de Eduardo Dato, con una refrescante carta de cócteles donde no faltan los clásicos como Kir Royal, Campari Spritz, Bloody Mary Fino, Dry Martini, piña colada o daiquiri. A la hora de comer, se mantiene fiel a su famoso menú: ensalada verde con el aliño especial para abrir boca, seguido de su delicioso entrecot, un lomo de vaca de calidad fileteado so1. La terraza del restaurante Cornamusa, en la sexta planta del Palacio de Cibeles. 2. L'Entrecote Café de París en el nuevo local de Eduardo Dato. 3. Finca Bandida, en La Finca Gran Café de Pozuelo de Alarcón. 4. Terraza de Casa Suecia, situada en el 11º piso del **Hotel NH Collection Madrid** Suecia. 5. Las increíbles vistas de la terraza del Hotel Urban. **6.** El espacio junto al lago de Mena La Finca, dentro del Centro Comercial La Finca Gran Café de Pozuelo de Alarcón. EL MUNDO

bre la mítica salsa secreta de Monsieur Boubier. Recomendamos sus postres caseros. Eduardo Dato, 13. Tel.: 91 308 0298

► CHISPA BISTRO. El restaurante de Juan D'Onofrio inaugura terraza en plena Plaza del Rey. El chef argentino se ha ganado el prestigio gracias a la recomendación en la guía Michelin seis meses después de abrir. «La cocina de Chispa gira en torno a tres ejes: el producto como gran protagonista, la temporalidad como faro y la tradición como punto de partida. El hilo conductor de todos es la brasa, presente de algún modo u otro en todos los platos», describe. En la carta abundan las verduras y los pescados y destacan diferentes técnicas: desde curados como el bonito o las gambas, la brasa en la sandía o el cogollo, así como los fermentados y encurtidos. Barquillo, 8. Tel.: 91 751 81 56.

# GRAN MADRID METROPOLI

La creatividad ya se les supone a los propietarios de un nuevo restaurante que escriben su nombre El D3S3O—lean: El Deseo—, pero el desconcierto del nuevo cliente aumenta cuando lee en la web del establecimiento «cocina de autor» y a continuación una carta en la que reinan, con apenas algún guiño exótico propio de estos tiempos, la ensaladilla rusa, las croquetas de jamón, los callos a la madrileña, los huevos rotos, el escalope de ternera... Al fin todo queda resumido en esta frase de su web: «Con honestidad y respeto por el producto, El D3SEO es un gran restaurante clásico de Madrid con personalidad innovadora». Ah. (Verán que han cambiado aquí la forma de escribir el nombre).

En la primera visita hemos descubierto que no es una pura contradicción lo leído en la web. Ya en el restaurante, la oferta de platos del día fuera de carta sí que incluye toques creativos que vienen a completar lo más indiscutible de esta casa: efectivamente, la cocina trabaja con muy buen género, y el resultado final se adapta bien a los gustos de la variopinta clientela del Madrid de hoy, con los modernos y los clásicos, que en este elegante inicio de la calle de Almagro proceden sin duda a menudo de empresas y bufetes de abogados de la zona, como da a entender que entre los espacios del local se hallen unos reservados, sin duda indicados para comidas de empresa. Si la canícula no aprieta, o por la noche, la bien acondicionada terraza exterior también tiene su encanto. El interior es luminoso, agradable, aunque ruidoso. Los eternos problemas de insonorización...

Para aclarar esas dudas sobre la vocación exacta del restaurante hay que reservar, sentarse y oír del atento camarero la oferta de platos del día fuera de carta. Ahí, como decíamos, se hace la luz: sí, en ellos sí que nota el toque original y creativo. Y como media docena de los platos de la carta impresa se ofrecen por medias raciones, la opción es pintiparada para probar lo clásico y lo novedoso en varios tamaños y versiones.

# LA MESA Y EL MANTEL

POR FERNANDO POINT

# EL DESEO AÚNA GRAN PRODUCTO Y TOQUE CREATIVO



EL D3S30 (EL DESEO) ALMAGRO, 20 TEL: 913256760

CERRADO DOMINGOS POR LA NOCHE Y LUNES PRECIO MEDIO: DE 60 A 80 € / ACEPTA TARJETAS

COCINA ★★★★ SERVICIO ★★★★ BODEGA ★★★ DECORACIÓN ★★★★

CALIFICACIÓN GLOBAL ★★★★ Y MEDIA



La agradable terraza exterior de El Deseo. E.M.

Así que de lo popular a lo sofisticado, un buen recorrido: las croquetas de jamón, muy bien equilibradas y crujientes, y unos canónicos callos con su choricito, puro placer, así como un *steak tartare* cortado a cuchillo y condimentado con precisión según lo quiere el cliente (que sea picantito, no se arruguen ustedes). Más bien clásica pero con su toque lujoso la bien tostada alcachofa al horno coronada por una buena nuez de foie de pato. Fuera de carta ya, una *mousse* de burrata con mayonesa de anchoas, y un muy original crujiente de chistorra campera al caramelo, combinación atrevida que resulta armoniosa.

De vuelta a la carta, hay que subrayar la calidad y el punto del mejor lenguado *meunière* que hemos probado últimamente, de excelente tamaño, ternura de carne, sabor y frescor marcados por la mantequilla. Un clásico francés que alegra encontrar por aquí, donde ya no es muy habitual. Después de tan largo recorrido, debe haber algo de espacio aún para una tarta de dulce de leche con *brownie*.

Detrás de todo ello se encuentra el buen hacer del chef Luis Alberto Granados, que ha pasado por medio mundo y se nota su experiencia múltiple.

La carta de vinos, no muy extensa, es de corte clásico con sus riojas y riberas, muy al gusto de la poco aventurera burguesía madrileña. Pero alegra ver una sección de vinos de Madrid y disfrutar de un sedoso Marañones 2020 de garnacha serrana, que elabora Fernando García. Y un riesling del Dr. Loosen, y un txakoli de Itsasmendi.

Aquí, junto a Alonso Martínez, y con una instalación bastante lujosa en un barrio burgués, podemos esperarnos precios elevados. Desde luego, antes del estallido postCovid de las cuentas de los restaurantes en Madrid, los de El Deseo se considerarían bastante altos. Pero hoy en día entran en lo que va siendo una media correcta. Sobre todo para el nivel de producto y de elaboración



ESPECIAL 66 ANIVERSARIO

# EL FUTURO DE LA

# INVERSIÓN EN ESPAÑA

### Y además

- Cómo reflotar una inversión que no despega: "Es un esfuerzo colectivo del país"
- •¿Es el momento de adquirir una vivienda? Compre si puede, invierta si quiere
- Los gestores españoles que vencen al Ibex... a base de bancosa

Domingo 23 con **EL**MUNDO



ACTUALIDAD ECONÓMICA

# **GRAN MADRI**



# TAN EFICAZ COMO **CARENTE DE ENCANTO**

# POR **LUIS MARTÍNEZ**

# DEL REVÉS 2

DIR: KELSEY MANN

VOCES ORIGINALES: AMY POEHLER, MAYA HAWKE, KENSINGTON

TALLMAN, PHYLLIS SMITH DURACIÓN: 100 MINUTOS NACIONALIDAD: EEUU

La teoría dice que la buena es siempre la segunda parte. Hay casi tantas excepciones como confirmaciones de la tesis, pero no hay forma de refutar ni El imperio contraataca ni Regreso al futuro II ni, apurando, Agárralo como puedas 33 y 1/3. La propia casa Pixar sabe del asunto. Cuando se planteó ofrecer un nuevo capítulo de la película más revolucionaria en el mundo de la animación de los últimos tiempos, no pudo por menos que elevar Toy Story a la categoría de leyenda.

Pues bien, malas noticias. Esta vez la teoría funciona a medias, que es tanto como decir que no lo hace en absoluto. La repetición de los más logrados hallazgos, así como el entorno gráfico directamente calcado de su predecesora o el guion en buena parte pre-



Un momento de Del revés 2'.

visible transmiten la rara sensación no tanto de dejá-vu, que dirían los franceses, como de what the fuck, que dirían los anglosajones.

Del revés 2 no está exenta de momentos gloriosos y, sin duda, la película discurre por la pantalla con la exuberancia visual entre la abstracción y la gloria marca de la casa. Es cierto que la sorpresa, muy cerca del colapso, que produjo la película de 2015 se antoja sencillamente irreproducible. Y no es menos verdad que la nueva producción vive empeñada desde el primer

segundo en reproducir en el espectador la sensación de vuelta a casa, la emoción si se quiere del reconocimiento. Y lo consigue. Pero con todo, y pese a su aquilatada perfección, el exceso de planificación acaba por resultar algo agobiante. No es propio del talento más que probado de Pete Docter (ahora en funciones de productor) tanto melindre y tanta moraleja algo más que solo obvia. Y no deja de ser curioso que la propia evolución de Del revés se antoje una buena metáfora de la propia Pixar. Tanto una como otra, película y empresa, parecen más interesadas en rentabilizar las revoluciones pasadas que en abrir caminos nuevos.

La perfección de la última producción Pixar es exactamente eso: la perfección.

Todo lo que tiene que ver con el hockey sobre hielo no puede interesar menos.

# **CINES**

### **MADRID**

ARTISTIC METROPOL Calle Cigarreras, 6. Tlfno

Venta de entradas: www.artisticmetropol.es Animal/Humano

16.15 22.00

**AUTOCINE MADRID** Calle de la Isla de Java, 2. Tlfno 675744984. Venta de entradas: www.ticketea.com.

Del revés 2 (Inside Out 2) 22.15

CINE CAPITOL Gran Vía, 41. Tlfno: 915222229

 
 Bad Boys: Ride or Die
 16.00
 19.00
 22.00
 16.00 19.00 22.00

**CINE IBERIA** Plaza Cibeles 2. Tlfno: 915954800. Venta de entradas: 915954800.

Profundo carmesí 19.00

CINES CALLAO Pza. Callao 3. Tlfno: 902221622 Venta de entradas: 902221622 y rese

Bad Boys: Ride or Die 18.00 22.20 Del revés 2 (Inside Out 2) 16.00 18.00 20.00 22.00 16.00 20.20

CINES PRINCESA Princesa 3. Tlfno: 902221622. Venta de entradas: 902221622 y pil

Back to Black 22.20 Del revés 2 (Inside Out 2) 16.00 - 17.00 - 18.10 - 19.00 - 20.20 -Del revés 2 (Inside Out 2) 21.30 - 22.30 -Descansa en paz 16.00 - 18.00 - 20.00 - 22.00 Furiosa: De la saga.. 21.45 16.00 18.30 20.10 22.40 La patria perdida 17.50 Los indeseables 16.00 - 18.05 - 20.10 - 22.15 -Los vigilantes 22.45 Nausicaä del Valle 20.30 Paradise is Burning 16.00 18.05 16.00 18.10 20.20 22.10 Segundo premio 16.00 - 18.15 - 20.30 - 22.25 The Arctic Convoy 16.00 - 18.10 - 20.10 - 22.45

CINES VERDI MADRID Bravo Murillo 28. Tlfno

Venta de entradas: 914473930 y cines-verdi.com Back to Black 22.05 16.00 Del revés 2 (Inside Out 2) 18.05 - 20.00 - 22.00 Hasta el fin del mundo 16.00 17.35 - 19.50 22.20 La bandera La casa 18.25 16.00 - 18.00 - 20.00 - 22.00 Siempre nos quedará... 20.05

22.10

CINESA LA GAVIA 3D Calle del Alto del Retiro s. n. Tlfno 902333231. Venta de entradas: 902333231 y cinesa.es.

Amigos imaginarios 16.05 Bad Boys: Ride or Die 16.00 19.00 22.00 **Del revés 2 (Inside Out 2)** 15.45 16.15 16.45 17.00 17.30 Del revés 2 (Inside Out 2) 18.00 18.15 18.45 19.15 20.00 **Del revés 2 (Inside Out 2)** 20.45 21.15 21.45 22.30 El reino del planeta.. 21.30 Garfield: La película 18.35 Hit Man. Ases 16.30 15.50 22.20

CINESA LAS ROSAS 3D Avda. Guadalajara 2. Tlfno 902333231. Venta de entradas: 902333231 y cinesa.es. Amigos imaginarios 16.10 Bad Boys: Ride or Die 16.35 19.30 22.10 Del revés 2 (Inside Out 2) 15.45 16.15 16.45 17.00 17.30 Del revés 2 (Inside Out 2) 18.15 18.45 19.15 20.00 20.45 Del revés 2 (Inside Out 2) 21.15 21.45 22.30 Hit Man. Asesino. 22.25 18.55 Vidas perfectas

CINESA MANOTERAS Avenida de Manoteras, 40. Tifno

Venta de entradas: 902100842 y cinesa.es. 16.00 19.10 21.40 17.05 18.25 Back to Black 16.20 **Bad Boys: Ride or Die** 16.10 19.00 21.45 22.15 15.45 Del revés 2 (Inside Out 2) 15.45 16.00 16.15 16.35 16.45 Del revés 2 (Inside Out 2) 17.00 17.25 18.00 18.15 18.35 **Del revés 2 (Inside Out 2)** 18.45 19.00 19.15 19.35 19.55 **Del revés 2 (Inside Out 2)** 20.10 20.25 20.45 21.15 21.45 Del revés 2 (Inside Out 2) 22.30

16.15 18.45 21.30 El reino del planeta.. 20.55 Garfield: La película 17.35 Green Border 21.30 Hit Man. Asesi 17.00 19.45 21.30 22.30 Los indeseables 16.20 19.00 22.35 Los vigila 22.50 16.30 19.00 21.00 Nausicaä del Valle 19.35 22.20 Sombras del pasado 17.00 21.25

CINESA MÉNDEZ ÁLVARO 3D Acanto 2. Tifno: 902100842. Venta de entradas: 902100842 y cinesa.es.

20.35 22.45 15.45 17.25 Bad Boys: Ride or Die 16.00 19.00 22.00 Del revés 2 (Inside Out 2) 15.45 16.00 16.15 16.45 17.00 Del revés 2 (Inside Out 2) 17.10 17.30 18.00 18.15 18.30 **Del revés 2 (Inside Out 2)** 18.45 19.15 19.40 20.00 20.30 **Del revés 2 (Inside Out 2)** 20.45 21.15 21.20 21.45 22.30 17.30 19.55 22.15

16.25 19.40 22.05

El reino del planeta Furiosa: De la saga... 22.15 Garfield: La película 16.05 17.45 22.15 16.50 19.25 22.00 Los indeseables Los vigilantes 22.20 16.20 18.50 21.30 Sombras del pasado 21.00 22.50 15.50 19.50

CINESA PRÍNCIPE PÍO 3D Paseo de la Florida s/n. Tlfno

Venta de entradas: 902333231 y cinesa.es.

16.05 Bad Boys: Ride or Die 16.00 19.00 21.40 **Del revés 2 (Inside Out 2)** 15.45 16.15 16.45 17.15 17.30 Del revés 2 (Inside Out 2) 18.15 18.45 19.15 20.00 20.45 **Del revés 2 (Inside Out 2)** 21.15 21.45 22.30 Hit Man. Asesino. 22.05 19.45 22.10 Sombras del pasado 22.15 18.35

CINESA PROYECCIONES 3D Fuencarral 136.

16.30 **Bad Boys: Ride or Die** 16.00 19.00 22.00 Del revés 2 (Inside Out 2) 15.45 16.15 16.45 17.30 18.00 Del revés 2 (Inside Out 2) 18.15 18.45 19.15 20.00 20.45 **Del revés 2 (Inside Out 2)** 21.15 21.45 22.30 22.45 17.15 20.30 22.15

CINETECA Plaza de Legazpi, 8. Tlfno: 915170903. 20.30

RCULO DE BELLAS ARTES Marqués de Casa Riera 4

Venta de entradas: 902488488 y reservaentradas.com 17.00

CONDE DUQUE AUDITORIO MORASOL Calle Pradillo, 4. Venta de entradas: 910524380 y reservaentradas.com

17.30 19.30 16.45 21.30 Del revés 2 (Inside Out 2) 16.30 18.20 19.30 20.10 22.00 Hit Man. Ase: 17.00 19.15 21.30 La última sesión de Freud 16.55 21.00 19.30 21.35 19.30 21.30 pre nos quedará... 19.00 21.15 17.30 19.00 21.30

**GOLEM** Martín de los Heros 14. Tlfno: 902221622. Venta de entradas: 902221622 y golem.es.

Del revés 2 (Inside Out 2) 16.10 ° 17.00 ° 18.15 ° 20.30 ° 21.30 ° 16.10 - 18.15 - 20.20 - 22.30 -19.30 Ex Marido La casa 22.30 17.00 - 19.00 16.10 - 20.20

MK2 PALACIO DE HIELO CC Dreams Palacio de Hielo, Silvano 77. Tlfno: 914061785.

| Venta de entradas: reserv  | vaentra | das.co | m.      |         |       |
|----------------------------|---------|--------|---------|---------|-------|
| Amigos imaginarios         | 16.00   | 18.15  |         |         |       |
| Back to Black              | 21.40   |        |         |         |       |
| Bad Boys: Ride or Die      | 17.30   | 20.00  | 20.30   | 22.30   | 22.45 |
| Del revés 2 (Inside Out 2) | 16.00   | 16.30  | 17.00   | 17.30   | 17.40 |
| Del revés 2 (Inside Out 2) | 17.45   | 18.00  | 18.30   | 19.00   | 19.30 |
| Del revés 2 (Inside Out 2) | 19.40   | 19.45  | 20.00   | 20.30   | 21.00 |
| Del revés 2 (Inside Out 2) | 21.30   | 22.00  | 23.00   |         |       |
| Descansa en paz            | 20.30   | 22.30  |         |         |       |
| El cielo rojo              | 20.15   |        |         |         |       |
| El reino del planeta       | 16.30   | 19.30  | 22.25   |         |       |
| Furiosa: De la saga        | 17.00   | 22.00  |         |         |       |
| Garfield: La película      | 16.15   | 18.20  |         |         |       |
| La última sesión de Freud  | 15.45   | 18.00  |         |         |       |
| Los indeseables            | 16.15   | 18.25  | 20.35 - | 22.45 - |       |
| Los vigilantes             | 22.30   |        |         |         |       |
| Memory                     | 16.00   | 18.10  | 20.20 - | 21.50   | 22.30 |
| Vidas perfectas            | 16.00   | 18.00  | 20.00   | 22.00   | 22.30 |

**ODEÓN MULTICINES ALCALÁ NORTE** Centro Comercial Alcalá Norte, Calle de Alcalá, 414.

Amigos imaginarios 16.00 18.00 Bad Boys: Ride or Die 17.00 19.30 22.00 Del revés 2 (Inside Out 2) 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 Del revés 2 (Inside Out 2) 21.00 22.00 El reino del planeta... 22.00 riosa: De la saga... Garfield: La película 16.00 18.00 Haikyu!! La batalla.. 20.00 22.00 Respira 20.00 22.00 16.00 18.00 20.00 22.00 Vidas perfectas 16.00 18.00 20.00 22.00

PALACIO DE LA PRENSA Pza. Callao 4. Tifno: 902221622. Venta de entradas: 902221622 y reservaentradas.com

16.30 16.30 - 18.30 - 20.30 - 22.30 Los vigilantes 22.30 16.30 - 18.30 - 20.30 - 22.30

PEQUEÑO CINE ESTUDIO Calle Magallanes, 1. Tifno

Venta de entradas: 914472920. 17.00

22.10 RENOIR PLAZA DE ESPAÑA Martín de los Heros 12. Tifno

Venta de entradas: 902229122 y pillalas.com 16.00 18.00 20.00 22.00 21.40 Green Border 16.00 - 18.50 La última sesión de Freud 16.00 - 18.10 - 20.20 - 22.30 -16.00 - 18.05 - 20.10 - 22.15

**RENOIR RETIRO** Narváez 42. Tlfno: 902229122. Venta de entradas: 902229122 y pillalas.com.

Del revés 2 (Inside Out 2) 16.00 - 18.00 - 20.00 - 22.00 La última sesión de Freud 17.45 Los indeseables 16.05 18.15 20.15 22.15 Siempre nos quedará... 16.00 - 19.45 - 22.00

VERDI KIDS HD MADRID Bravo Murillo 28. Tlfno: 914473930.

Venta de entradas: 914473930 y www.cines-verdi.com. Del revés 2 (Inside Out 2) 16.00 18.00

Amigos imaginarios 16.05 19.15 Bad Boys: Ride or Die 17.10 - 19.35 - 22.00 Del revés 2 (Inside Out 2) 11.30 16.00 17.00 18.10 19.10 Del revés 2 (Inside Out 2) 20.20 - 21.20 - 22.30 - 23.30 Descansa en paz 15.55 20.35 22.40 Ex Maridos 15.50 15.45 18.45 21.45 Furiosa: De la saga... Los indeseables 18.00 20.15 22.35 Los vigilantes 15.50 - 22.10 18.15 - 20.30 - 22.45 Nausicaä del Valle 18.05 17.55 - 20.00

YELMO CINES ISLAZUL 3D CC Islazul, Avda, Calderillas 1.

Tlfno: 902220922. Venta de entradas: 902220922 y www.entradas.com.

Amigos imaginarios 15.45 18.00 20.10 Bad Boys: Ride or Die 17.00 18.15 19.25 20.50 22.10 Bad Boys: Ride or Die 23.15 Del revés 2 (Inside Out 2) 15.45 16.00 16.20 17.00 17.15 Del revés 2 (Inside Out 2) 17.20 17.50 18.10 18.30 19.10 Del revés 2 (Inside Out 2) 19.40 19.55 20.10 20.20 20.40 **Del revés 2 (Inside Out 2)** 21.20 21.50 22.00 22.30 22.50 Del revés 2 (Inside Out 2) 23.30 18.25 20.35 22.45 Descansa en paz El reino del planeta.. 19.00 22.00 iosa: De la saga.. Garfield: La película 16.50 Los vigilantes 19.50 22.05

YELMO CINES PLENILUNIO 3D CC Plenilunio, Pl. Las Mercedes. Tifno: 902220922. Venta de entradas: 902220922 y www.entradas.com.

17.00

22.35

16.10

Nausicaä del Valle

Sombras del pasado

16.05 18.15 Back to Black 16.30 **Bad Boys: Ride or Die** 17.10 19.35 20.35 22.10 23.05 Del revés 2 (Inside Out 2) 16.00 16.20 16.40 17.00 17.15 **Del revés 2 (Inside Out 2)** 17.30 18.10 18.30 18.50 19.10 **Del revés 2 (Inside Out 2)** 19.40 20.00 20.20 20.40 21.00 Del revés 2 (Inside Out 2) 21.20 21.50 22.30 23.10 23.30 19.00 21.10 23.20 El exorcismo de... 22.15 16.55 22.00 Furiosa: De la saga... 19.05 22.05 Garfield: La película 16.15 18.25 Haikyu!! La batalla. 15.40 Los vigilantes 20.25 22.35 Sombras del pasado 19.50

17.05

Vidas perfectas : V.O.S.E. \*: 3D

# **GRAN MADRID**

TRIBUNALES EN EL SUPREMO

# Archivada otra denuncia contra Ayuso por el Covid

Un particular culpaba a la presidenta de la muerte de 7.291 ancianos en residencias

### E.M. MADRID

La Sala Penal del Tribunal Supremo (TS) ha inadmitido una denuncia presentada por un particular contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por supuestos delitos de homicidio imprudente, omisión del deber de socorro, derecho a tratamiento médico y delito de prevaricación con la agravante de premeditación, en relación a las 7.291 personas que perdieron la vida en las residencias de la región durante la pandemia del Covid-19 del año 2020.

El tribunal explica en el auto, recogido por Servimedia, que la denuncia no puede prosperar al estar planteada en unos términos genéricos e indeterminados, y requerirse, en sede penal, «vincular el fallecimiento de concretas personas con concretas medidas o decisiones adoptadas por la persona denunciada», lo que en la citada denuncia no se precisa.

«No disponemos, ni la denuncia los proporciona, datos precisos para concluir en qué medida los criterios de derivación hospitalaria que en la denuncia se denominan 'protocolos de la vergüenza' fueron acertados y rigurosos médicamente en función de la situación epidemiológica y hospitalaria de cada momento. Como tampoco de cuál fue el verdadero grado de cumplimiento de esos protocolos o de qué concretos pacientes pudieron fallecer por su aplicación», añade también el auto del tribunal.

Y en el terreno de la autoría, el Tribunal Supremo explica que una eventual atribución de responsabilidad penal a la persona aforada exigiría apreciar con nitidez la existencia de una relación de causalidad concreta y precisa entre los fallecimientos y enfermedades producidos y las medidas adoptadas o las no adoptadas pero que debieron serlo. Es decir, que «la necesaria relación de causalidad no puede plantearse en los términos genéricos o difusos en que aparecen en la denuncia».

En todo caso, el tribunal destaca que «el archivo de la denuncia y el rechazo de la incoación de un procedimiento penal es compatible con el cuestionamiento crítico de las decisiones que en ámbito sanitario se pudieron tomar por los responsables de la Comunidad de Madrid, como también por el resto de Comunidades Autónomas o del Gobierno estatal durante la gestión de la pandemia Covid-19, particularmente, en relación con las residen-



DANIEL PÉREZ / EFE

MEDIDA POR LA VIVIENDA. La Asamblea de Madrid dio ayer luz verde, con el voto afirmativo de PP y Vox, al texto normativo que permitirá convertir el suelo destinado a oficinas en viviendas para alquiler protegido.

La acusación estaba planteada de forma «difusa y genérica»

Hasta la fecha se han sobreseído 27 causas por esta misma cuestión

cias de personas mayores». Asimismo, el Supremo asegura que «el eventual archivo del procedimiento ni es un aval a las políticas sanitarias que se aplicaron en relación con las residencias de personas mayores, ni lo contrario».

Por último, el tribunal recuerda que hay constancia de que se han presentado numerosas denuncias ante la Fiscalía y ante los Juzgados de Instrucción de la Comunidad de Madrid por estos mismos hechos, pero ahí sí en relación con residencias determinadas y personas concretas, y que en la propia denuncia se hace referencia a ello.

«Es en esos procedimientos en los que puede esclarecer lo ocurrido, determinando qué fallecimientos pudieron estar asociados a decisiones políticas, administrativas o de gestión y cómo, por quién y de qué manera se tomaban las decisiones de no derivación hospitalaria», concluye el auto del Tribunal Supremo.

Con ésta son ya 27 las denuncias que los tribunales han sobreseído por esta misma cuestión contra la Comunidad de Madrid.

# **ASAMBLEA** RAMIRO DE MAEZTU

# Marcha atrás a la escuela para hijos de diplomáticos

Tras las protestas del centro, la Consejería de Educación buscará otra ubicación para la EEA

# DANIEL J. OLLERO MADRID

La Comunidad de Madrid suspende la implantación de la Escuela Europea Acreditada (EEA) en las instalaciones del colegio e instituto Ramiro de Maeztu. Tras esta decisión anunciada aver jueves por el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, el centro internacional, destinado a hijos de funcionarios de la Unión Europea y otros organismos internacionales que trabajan en España, buscará una nueva ubicación.

La decisión se produjo un día después de que la comunidad educativa del Ramiro de Maeztu se manifestara frente a la sede de la Comisión Europea en Madrid, solicitando una nueva localización para el centro destinado a los hijos de expatriados y diplomáticos.

En este sentido, Viciana señaló que esta resolución sirve para que la

institución para hijos de expatriados europeos «sea lo que tiene que ser» y para que la comunidad del Ramiro de Maeztu continúe siendo «una de las instituciones clave, no solo educativas sino deportivas, en la Comunidad de Madrid».

A pesar de la suspensión de la implantación de la EEA, la polémica alrededor del histórico centro educativo continúa, ya que las obras de mejora v ampliación

de las instalaciones del Ramiro de  $Maeztu, presupuestadas\,en\,850.000$ euros, seguirán adelante. Unos trabajos sobre los que Viciana aseguró que se realizarán «con pleno respeto» a la condición de edificio protegido del centro.



Manifestación de padres y profesores del Ramiro de Maeztu. EFE

Sin embargo, el diputado socialista Esteban Álvarez León cuestionó la legalidad de las reformas asegurando que «carecen de autorización» e «incumplen la Ley de Presupuestos» que «no contempla ninguna partida para estas obras».

Pese al anuncio de Viciana, el diputado socialista anunció que su partido promoverá recursos por la vía judicial en los tribunales de lo contencioso-administrativo contra la implantación de la EEA y elogió el Ramiro de Maeztu como «símbolo de la educación pública» y una «muestra de que ésta puede funcionar», por lo que se ha preguntado si es eso lo que «le due-

le» al consejero de este centro que, insistió, «no se debe desmantelar».

Una interpelación ante la que el consejero Viciana respondió asegurando sentir «orgullo» por esta institución histórica situada en la madrileña calle Serrano.

# **GRAN MADRID**

# EN TRE VISTA | JUAN CARLOS | PRESIDENTE DE BANCOLOMB

BANCOLOMBIA

# «Madrid está tomando una posición como Miami. Hay un 'boom' de latinoamericanos»

# **CARLOS SEGOVIA**

CARTAGENA DE INDIAS (COLOMBIA) Juan Carlos Mora Uribe (Medellín, 1965) preside Bancolombia, una de las grandes entidades financieras de la región fundada en 1875. Este ejecutivo, al frente de este banco de 20 millones de clientes, vislumbra un negocio financiero creciente en las fortunas y empresas latinoamericanas con interés en residir o hacer negocios en España, particularmente en Madrid. Realiza esta entrevista al margen del VII Congreso del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica, en el que participa.

Pregunta. ¿Qué está pasando con España?

Respuesta. Existen grandes ventajas para que los latinoamericanos inviertan en España. Hay más estabilidad por su pertenencia a la Unión Europea en comparación con la volatilidad en Latinoamérica. No hay doble tributación, por lo que los impuestos que se pagan a un lado del Atlántico se descuentan en el otro. Percibimos que hay un auténtico boom de latinoamericanos en Madrid.



P. ¿En Madrid particularmente? R. Sin duda. Cada vez hay más interés por invertir en la capital española, y no sólo en el sector inmobiliario. Madrid está tomando una posición de capital de Latinoamérica como Miami. Y esto es algo que

vemos cada día. P. ¿Y Barcelona?

R. Es una gran ciudad, sin duda, pero diría que la gran conexión, la gran afinidad de los latinoamericanos, está con Madrid, que es tan cosmopolita. Hay una identidad cultural, una identificación con la ciudad que yo diría que está siendo un redescubrimiento. Y, además, el proceso apenas ha empezado. Va a más y como banco queremos acompañar esa tendencia creciente.

P. ¿Financiando a los latinamericanos que se quieran instalar en la capital española?

R. Por supuesto. Pero también en alianza con bancos españoles. Hay un gran potencial. Hay grupos colombianos, por ejemplo, que compran empresas en España y nosotros podemos acompañarlos en la operación.

P. ¿Es un freno que haya inversores que se quejen de que falta seguridad jurídica en España, como por ejemplo en el sector inmobiliario? R. Indudablemente, la seguridad jurídica es esencial para la inversión, pero diría que para los inversores latinoamericanos pesa menos que para otros. La inseguridad jurídica es común en varios países de esta región, así que sabemos navegar esas aguas mejor que otros.

P. Precisamente por la inseguridad jurídica, a la inversa es difícil atraer inversión española a Colombia. ¿No

> R. Yo diría a las empresas e inversores españoles que quieran invertir en Colombia, que lo hagan con visión de medio y largo plazo, porque se trata de un país con grandes oportunidades.

> P. Por ejemplo, Naturgy sufrió una expropiación de su filial Electricaribe por parte de la anterior Administración, y eso se produjo sin la indemnización adecuada...

> R. Aquel fue un evento desafortunado del que Bancolombia también fue víc-

tima por ser nuestro cliente. Nunca se pagó. Lo tenemos provisionado. P. ¿Tienen estándares diferentes en cuanto a sostenibilidad las empresas latinoamericanas que quieren

desembarcar en España? R. En Bancolombia no concebimos una empresa que no sea sostenible. Sostenible es que perdure en el tiempo centrándose en sus objetivos económicos -ser rentables-, pero también sin perder de vista que sea ambientalmente amigable, con un uso responsable de los recursos y con una actividad y vocación social.



El número 2 de la Policía Local de Coslada, J. M. Regidor García. EFE

**SUCESOS** EN EL MUNICIPIO DE COSLADA

# Acusan a un mando de la Policía de huir tras un accidente

Se trata del 'número 2' de la localidad e iba al volante de su vehículo particular

LUIS F. DURÁN MADRID

Un hombre acudió a la Policía Local de Coslada (Madrid) para denunciar que un conductor ebrio se había escapado tras un accidente en el municipio y los agentes descubrieron que el coche era el vehículo particular del número 2 de la Policía Local de Coslada, José Miguel Regidor García, de 64 años. El inspector niega los hechos y asegura que el hombre al volante del otro coche se puso agresivo y que le facilitó la matrícula del coche. Desmiente que estuviese ebrio y

que se fugara, según apuntan fuentes municipales.

Los hechos se produjeron sobre las 20.00 horas del pasado viernes día 14 de junio, cuando un Peugeot 5008 circulaba la avenida de la Constitución de Coslada. El coche, conducido por Valentín, sufrió un fuerte golpe por detrás producido por un Renault Scénic color blanco, causándole daños materiales en paragolpes y chapa. Ambos conductores se bajaron y el conductor del Renault Scénic, causante del accidente, le dijo a Valentín que los daños  $de \, la \, parte \, trasera \, de \, su \, coche \, no \, los$ había producido su golpe, según la versión del conductor del Peugeot. Se inició una leve discusión en la que, según manifestaciones de Valentín, el conductor contrario presentaba evidentes signos de embriaguez. Como no aceptaba los daños causados, Valentín dijo que iba a llamar a la Policía Local y fue entonces cuando el conductor del Renault Scénic, sin identificarse, ni dar dato alguno ni hacer parte de accidente amistoso, huyó del lugar, no sin que antes Valentín pudiera hacerle una foto a él ya su coche.

# El agente niega haberse fugado, así como que estuviese ebrio

# El inspector fue llamado tras el percance pero no acudió a comisaría

El conductor del Peugeot asegura que llamó por teléfono a la Policía Local de Coslada, explicando los hechos. Al escaparse el coche, el otro conductor optó por personarse en las dependencias policiales a efectos de denunciar directamente en la oficina de atestados. En las dependencias policiales, Valentín mostró una foto del Renault Scénic con la matrícula. En ese momento, los agentes verificaron que el coche era propiedad de su jefe, el inspector segundo jefe de Policía Local de Coslada, José Miguel Regidor García.

Los agentes iniciaron un parte por accidente y el oficial de servicio del turno de tarde llamó por teléfono al inspector denunciado, contestándole este que al día siguiente ya daría su versión de los hechos. Fuentes sindicales apuntan a que no se personó en las dependencias porque se le hubiera hecho la prueba de alcoholemia.

La decisión de abandonar el lugar del accidente sin heridos, pero sin facilitar datos, podría acarrear una infracción administrativa. «No se entiende que con lo que viene haciendo desde hace tiempo el inspector Regidor, todavía quieran hacerle comisario antes de jubilarse en el mes de marzo de 2025», declaró un policía local, «a no ser», añade, «que tengan previsto que después de jubilarse quieran darle un cargo de confianza política en el Ayuntamiento». De momento, se desconoce si hay alguna investigación abierta por estos hechos en la Policía Municipal tras la denuncia del conductor del Peugeot.

El vehículo Renault Scénic del mando policial fue uno de los coches patrulla adquiridos en su día por el Consistorio mediante leasing y renting para la Policía Local de Coslada, y fue adquirido por el mando tras finalizar el contrato con el Ayuntamiento.

# **GRAN MADRID**

granmadrid@elmundo.es

ENTRE GATAS Y GATOS

En este chalé de la urbanización Bonanza se respiran las buenas vibraciones y fluye la energía positiva. Alrededor de una mesa repleta de latas de cerveza vacías, Diego de Laura se arranca a cantar flamenco con la guitarra, mientras Ignacio, del dúo de gemelos Morochos, se pone a tocar el cajón ante la atenta mirada de la cantautora Grex.

Cualquier cosa puede suceder en esta casa de Boadilla del Monte, que es la base de operaciones de Ultraligera, uno de los grupos madrileños más prometedores del panorama actual. Acaban de acondicionar su nuevo estudio, que han reformado con sus propias manos durante dos meses y medio. «Queríamos montar nuestra guarida y nuestra cueva para tocar y reunirnos con otros grupos. Hemos pintado el fondo de negro y también hemos puesto madera porque le queríamos dar

un toque cálido», explica el cantante del grupo, Javier Gismero. La decoración del local de ensayo se ha elaborado con sumo esmero en función del sonido con telas y maderas para que haya una buena acústica.

Ultraligera es un grupo madrileño de rock alternativo que acaba de dar el salto a la multinacional Warner y que hoy lanza al mercado su nuevo single, *Tú no lo ves*, un tema que habla de estar perdido en la ciudad y de sentirse invisible, pero al mismo tiempo protagonista de una gran historia.

El grupo se compone del cantante Javier Gismero, el guitarrista Coque Fernández, el batería Martín Aparicio, el bajo Santi Urruela y Kash, el nuevo guitarrista que se acaba de incorporar a la formación. Se conocieron en una escuela de guitarra y en el instituto y empezaron a grabar sus primeras maquetas hace siete años con otra banda. Se forjaron en locales de música en directo como Honky Tonk



De izda a dcha, los miembros de Ultraligera: Kash, Coque Fernández, Martín Aparicio, Javier Gismero y Santi Urruela. JAVI MARTÍNEZ

**ULTRALIGERA** Es uno de los grupos jóvenes madrileños más prometedores de la música actual y lanza hoy su single 'Tú no lo ves'

# La banda de rock alternativo que busca recuperar los rituales

**ANA DEL BARRIO** MADRID

o la sala Siroco, pero poco a poco fueron evolucionando y cambiando su estilo hasta que, en 2021, se transformaron en Ultraligera. Su primer disco de corta duración contaba con te-

mas como *Mierda de fiesta* o *Europa*, grabada con el vocalista de Shinova, Gabriel de la Rosa, una balada sobre la soledad en la ciudad. Con sus primeras seis canciones, Ultraligera ya hizo bastante ruido en el panorama musical. pero con su nuevo LP Pelo de foca pretende llegar mucho más lejos. Cada mes del año lanzará un tema nuevo del disco, que reivindica los rituales y esas tradiciones populares con una parte mágica y esotérica que se está perdiendo. Para la portada del álbum han contado con el fotógrafo Roberto de la Torre, que basa su obra en los ritos, la magia y la religión. Esa atmósfera oscura y esa sensación de recuperar el lado salvaje que llevamos dentro es lo que Ultraligera pretende rescatar en sus conciertos en directo, uno de sus puntos fuertes.

Pese a la ola de música urbana que inunda todas las emisoras de radio, Javier Gismero sostiene que hay una vuelta al rock, una corriente que se ha gestado en muchos festivales de la geografía española. «Las fiestas de los pueblos se han convertido en festivales y conservan esa esencia de los ri-

tuales primitivos, donde miles de personas cantan con una sola voz. La gente va a conocer los grupos. Te descubren en un escenario grande y luego te van a ver un local pequeño», afirma Gismero. De hecho, Ultraligera se forjó en *Conexión Valladolid*, un festival que todavía no está muy masificado y que apostó por ellos desde el principio. Allí tocarán de nuevo el próximo 29 de junio, mientras que en Madrid habrá que esperar hasta el 16 de noviembre para verlos en la sala Joy Eslava.

Atrás quedaron los tiempos cuando se iban a las localidades playeras para poder tocar sus temas en la calle, dormían al raso si no sacaban el suficiente dinero y les despertaban las máquinas de limpieza de las playas. «Somos una banda joven que tiene actitud y espíritu rockero, que es algo que se está perdiendo. Somos un grupo auténtico que cuenta con profundidad en las letras y en las melodías», concluye Coque Fernández, el guitarrista.

ADN. ULTRALIGERA ACABA DE FICHAR POR EL SELLO WARNER ● TOCARÁ EN NOVIEMBRE EN JOY ESLAVA SU DISCO 'PELO DE FOCA' ● CADA MES LANZARÁ UN NUEVO TEMA

LAS 100 MEJORES EMPRESAS PARA TRABAJAR 2024



ACTUALIDAD ECONÓMICA abre el plazo para la **presentación de candidaturas** de su ránking anual.

Este año **se celebrará un evento especial** donde se hará entrega a los responsables de cada compañía de un reconocimiento, que les acreditará como una de las mejores empresas para trabajar.

Presente su candidatura antes del 8 de julio de 2024.

Solicite más información en: mejoresempresas@actualidadeconomica.com



# LA POSADA

UN BAÑO DE SOL La temporada de baño ha comenzado, un periodo en el que los usuarios podrán disfrutar de 35 zonas de baño repartidas por la geografía de Castilla y León,

un abanico en el que hay lagos, embalses, gargantas o ríos. La provincia de León es la que cuenta con más zonas aptas para el baño en 2024, con once lugares

**EL**MUNDO

# EL CORREO DE BURGOS 4 NO S



Viernes 21 de Junio de 2024. Número: 8.928. Este periódico se distribuye conjunta e inseparablemente con EL MUNDO DE BURGOS

# El HUBU multiplica por siete el impacto de su investigación médica respecto al Yagüe

Cada año surgen 200 líneas de investigación en Burgos y Soria que derivan 275 publicaciones • Cientificos del HUBU consiguen regenerar nervios con el líquido de células madre de la grasa y están en fase de experimentación con ratas



# LA VUELTA 2024 TERMINARÁ EN TREVIÑO Y NEILA SERÁ LA TERCERA ETAPA

SANTI OTERO

La XLVI Vuelta a Burgos contará con cuatro salidas y llegadas inéditas en Santa María del Campo, Pampliega, Vilviestre del Pinar y el Condado de Treviño. La prueba ciclista se celebra del 5 al 9 de agosto y adelanta al tercer día su etapa reina con llegada a las Lagunas de Neila. El presidente de la Diputación Provincial de Burgos, Borja Suárez, presentó ayer lo que calificó como un «circuito muy competitivo». Pág. 15

# Patrimonio desahucia a la peña Fajas de Huelgas y retiene sus bienes

Los socios están pagando la deuda y piden que les devuelva ollas, parrillas y estandartes

BURGOS

Desahuciados y desposeídos. Así se encuentran los integrantes de la peña Fajas de Huelgas después de que Patrimonio Nacional ejecutara el lanzamiento judicial del desahucio del local que tenían arrendado, entre las calles Bernardino Obregón y Alfonso VIII. «Es nuestra vida de 40 años de historia». Pero Patrimonio se niega a entregar sus enseres. En El Parra no pudieron trabajar con sus aperos de cocina sino que fueron Los Blusas del Metal quienes les prestaron el material para poder hacer caja. Pág. 4



# El bipartito da luz verde al proyecto para prolongar el bulevar hacia el barrio del Pilar

BURGOS

El bipartito de PP y Vox en Burgos aprobó ayer el proyecto de urbanización, revisado y adaptado, del tramo IV del Bulevar. «Se trata de un proyecto nuevo de este equipo de gobierno», aseguró Andrea Ballesteros, que supondrá la prolongación del corredor desde los terrenos de la CLH hasta la N-120 junto a la barriada del Pilar. Pág. 5

Cae una banda juvenil violenta en Briviesca y dos jóvenes pirómanos en Aranda

Págs. 9 y 10

# INNOVACIÓN



El primer premio de innovación digital desvela oportunidades de inversión

# **OPINIÓN**

QUÉ VERGÜENZA. Qué vergüenza de políticos, algunos; qué vergüenza de ciudadanos, algunos; qué vergüenza lo que se está viendo y viviendo en la localidad leonesa de Villaquilambre ante la llegada de refugiados. Sí, refugiados, señores de la derecha extrema y señores ciudadanos de Villaquilambre que les secundan. Personas que se juegan la vida para huir de su países porque teman por ella. Piensen, reflexionen y pónganse en su lugar, si es que pueden y quieren que, visto lo visto, no tienen intención alguna de hacerlo.

Puede criticarse al Gobierno si es que, como parece, no ha comunicado en tiempo y forma a la Junta la llegada de estos migrantes, pero lo que es una ignominia y deplorable es que se hable de que se va poner en riesgo la seguridad. Ya está bien de



Vergüenza

fomentar el discurso del odio contra los migrantes. Los políticos deben dar ejemplo y, en los últimos tiempos, la derecha extrema y, lo que es peor, algunos de esa derecha que presume de moderada y siguen

sus mismos pasos son el peor ejemplo.

Lo que se está viendo estos días en Villaquilambre, como lo que se vivía hace unos meses en Valladolid cuando algunos vecinos a grito pelado rechazaban el centro de migrantes es la demostración de ese odio que se está sembrando en la sociedad contra el diferente y contra el que viene de fuera. Para algunos, casi siempre los que más vociferan e insultan, sólo son válidos aquellos ciudadanos que pasen por los cánones que ellos deciden que son los correctos. Los demás, les sobran y los quieren expulsar. Y, no contentos con eso, arremeten y acusan de poco menos que mafias a las organizaciones no gubernamentales sin cuya labor las administraciones tendrían prácticamente imposible cumplir con ese Estado del Bienestar, así con mayúsculas, que debe de ser el pilar de la sociedad moderna.

Es hora de acabar con esta vergüenza que se está viviendo ahora en Villaquilambre. Es hora que las personas que no gritan, que no chillan y que no insultan alcen de una vez por todas la voz contra todos estos que sólo fomentan el odio. Porque son más. Somos más los que creemos en una sociedad más tolerante y que defienda los derechos de todos, vengan de donde vengan. De eso va la tolerancia, de hacer una sociedad más justa para todos. Estos energúmenos, políticos y ciudadanos, que señalan al migrante como seres de los que hay casi que protegerse harían bien en pararse a reflexionar si esta es la sociedad que quieren dejar a la generaciones futuras. Desde luego, no es la que yo quiero. Así que, parafraseando el título de la obra de Adolfo Marsillach, yo me bajo en la próxima, porque sólo siento vergüenza de lo estoy viendo estos días en un rincón de mi querida tierra leonesa.

# Necesidad de redoblar esfuerzos para atender a víctimas de violencia sexual

LA VIOLENCIA sexual es uno de los problemas enquistados en la sociedad ante el que se necesitan esfuerzos en diferentes áreas para intentar erradicarlo, desde la educación a la prevención pasando por la persecución de los delitos, pero sin olvidar que las víctimas son personas que además de la actuación de la justicia precisan una atención profesional no solo en el momento en que se ha producido la agresión, sino también durante el tiempo que sea necesario para aliviar el sufrimiento que provoca un trauma de esas características, cuyas secuelas pueden ser muy graves. Dentro de las necesarias medidas de apoyo a las víctimas, el Gobierno de España puso en marcha la creación de centros de atención integral a víctimas de violencia sexual, los denominados centros de crisis que deben estar abiertos las 24 horas del día. La previsión es al menos uno en cada provincia de España, para lo que se destinaron fondos con los que las comunidades autónomas, en función de sus competencias, los abrieran. En Castilla y León, se está buscando crear la infraestructura, pero en siete casos el intento se ha topado con la dificultad para adquirir los locales adecuados. Solo se han conseguido en Valladolid y León. Faltan los de las siete provincias restantes.

El problema principal reside en que las convocatorias para la adquisición de esos locales no han recibido ofertas. Los últimos casos han sido los de Burgos, Salamanca, Segovia y Zamora, donde la Junta de Castilla y León se ha visto obligada ahora a publicar una nueva convocatoria con una flexibilización de los requisitos, básicamente aumentando la superficie que se puede ofrecer y por tanto el presupuesto para cubrir la compra (sin modificar el precio por metro), para intentar conseguir propuestas. Es lo mismo que ya se tuvo que hacer a principios de este mes en Ávila, Palencia y Soria, porque tampoco en esas provincias hubo propuestas. Habrá que esperar el resultado de estas nuevas convocatorias y ver si la flexibilización da resultado. Los mercados inmobiliarios no son iguales en cada provincia y quizá la oferta en Valladolid y León, donde se ha cumplido el objetivo de conseguir locales, sea mayor. En cualquier caso es obligado explorar todas las alternativas para conseguir poner a disposición de las víctimas de violencia sexual una atención que es fundamental para aliviar el sufrimiento que padecen. La creación de los centros de crisis es relevante y deben sortearse todos los obstáculos que aparezcan para conseguir que sean una realidad.

### **ABEL**



### **PAPAMOSCAS**

# Los morros de la Seminci

LA SEMINCI era un beso apasionado en el aeródromo de Casablanca. Era un beso estampado en nuestros sueños acristalados en la cuarta file de la platea. Era la lujuria carmesí imaginada por el artista **Manuel Sierra**, que ha estampado vuelos alados por media Castilla. Era. Cada vez que aterriza algún iluminado en esto del turismo público lo hace para desguazar la genialidad arraigada. Recuerden cuando llegaron los extintos Ciudadanos a la Junta y lo primero que hicieron fue echar a las Edades del Hombre de aquí, que encontraron acomodo en Extremadura. Recuerden que vinieron a cambiar las cosas y en una campaña en Twitter cambiaron las provincias de sitio y los turistas de Zamora acababan alojándose en la plaza Mayor de Salamanca. Recuerden que luego llegaron los muy machos de VOX y donde había un icono del turismo irrenunciable soltaron un escupitajo a bajo precio. Y así todo. Aho-

ra le toca a la Seminci, que donde se insinuaban los labios de **Rita Hayworth** ahora asoman los morros amorfos de **Carmen de Mairena**. Y así caen las democracias y se arruinan los grandes símbolos. De Sierra a la vaca que ríe o como se llamen los autores materiales de tal despropósito. En algún momento alguien tendrá que detener tanta tropelía como nos inflige la política. Es como si a **Gilda**, en vez de un bofetón de **Glenn Ford** le hubiera endosado cuarto kilo de bótox del Lidl en un piso franco. Bofetón a la Seminci mientras **Cienfuegos**, **José Luis**, mira como la vaca que ve pasar al tren mientras cornea el símbolo de Sierra, pintor patrio que no es derechas ni por equivocación. Desde el mayor de los respetos que se puede tener por el asunto es un verdadero adefesio el que le han perpetrado a la Seminci, lo diga **Agamenon**, su porquero o Cienfuegos. Es tal la avería que no entra ni en la casuística de la amnistía de **Pedro Sánchez**. La Seminci no se merece semejante morreo. Una idea morrocotuda. Y así todo.

# EL CORREO DE BURGOS EL MUNDO BURGOS PUBLICACIONES S. A.

EDITORA: ADRIANA ULIBARRI

DIRECTOR:

GERENTE: JOSÉ ANTONIO ARIAS **DIRECTOR:** RICARDO GARCÍA URETA

REDACTOR JEFE:

### REDACCIÓN:

Marta Casado, Natalia Escribano, Virginia Martín, Diego Santamaría Loreto Velázquez, Laura Briones

ADMINISTRACIÓN Y PUBLICIDAD:

PUBLICIDAD: Ana García

DISEÑO GRÁFICO:

MAQUETACIÓN:
Miguel Cuenca-Romero

DISTRIBUCIÓN: Logintegral / Beralán, S. L. IMPRIME: Bermont Impresión. Avda. Portugal, 4 CTC Coslada, 28821 Coslada (Madrid)

DEPÓSITO LEGAL: BU - 228 - 1999

# El HUBU multiplica por siete el impacto de su investigación médica

- Cada año surgen 200 líneas de investigación en Burgos y Soria que derivan 275 publicaciones
- La Unidad de Investigación del CAUBU gestiona este año 37 proyectos, 15 ensayos clínicos y 48 artículos

### MARTA CASADO BURGOS

Mejorar la calidad asistencial a los pacientes. Es el objetivo de la atención médica en consulta de Medicina de Familia, de Medicina Especializada o en un Quirófano. También es el objetivo de la investigación médica y biomédica. Un área que se ha impulsado en los últimos años. «En los últimos diez años, desde que estamos en las nuevas instalaciones del Hospital Universitario de Burgos (HUBU) el factor de impacto, que es el baremo de calidad de la producción científica, se ha multiplicado por siete», señaló el responsable de la Unidad de Apoyo a la Investigación del Complejo Asistencial Universitario de Burgos, Jorge Labrador.

Recoge el testigo de María Jesús Coma, que durante años estuvo al frente de esta parte del trabajo que implica a médicos y enfermeras de todos los centros sanitarios, en Burgos y Soria. El trabajo de coordinación es importante puesto que «cada año se inician 200 estudios nuevos al año en salud tanto en Burgos como en Soria y nosotros realizamos la labor de apoyo», puntualizó. Esto consiste en la gestión administrativa de los procesos, concurrencia a financiación, gestión de la publicación en revistas científicas de alto impacto o la coordinación con otros centros para el trabajo en red, especialmente en los estudios clínicos, con otros centros sanitarios.

De estas iniciativas de trabajo investigador surgen un total de 275 publicaciones científicas al año. Se desarrollan en todos los ámbitos de la salud desde la enfermería a la me-



María Rodríguez y Jorge Labrador durante la presentación del proyecto de secretomas. ECB

dicina en diferentes especialidades, en los tres hospitales de la provincia y en la Atención Primaria. Aunque el 75% de los proyectos están dirigidos por personal del Hospital Universitario de Burgos.

El trabajo se organiza en torno a seis áreas de trabajo: un laboratorio de técnicas instrumentales; un laboratorio de cultivos celulares y un biobanco; un área de investigación clínico-epidemiológica y de estudios más clínicos; un grupo de ensayos clínicos que incluye una unidad de ensayos de fase 1; un área de medicina y cirugía experimental; un área de farmacogenética; y un área económica-Administrativa.

La unidad también es la sede de la secretaría técnica del Comité de Ética de Investigación con Medicamentos de las áreas de salud de Burgos y Soria, del Comité de Ética de Bienestar animal y de la Comisión de Investigación. El grupo que coordina la investigación en salud de Soria y Burgos también está integrado en redes y consorcios como Regic, la primera asociación de entidades gestoras de investigación clínica creada en España a instancia de los profesionales, entre otras entidades de trabajo en común con otros centros de investigación biomédica.

Con años de desarrollo, los números de la Unidad de Apoyo a la Investigación del CAUBU son prometedores para este año. Así, en el ejercicio en vigor, según su portal web, se han abierto 37 proyectos de investigación a cargo de 21 profesionales sanitarios de las unidades de Burgos y Soria. Los equipos participan en 15 ensayos clínicos de-Este es un indicador que mide la influencia de un artículo publicado en Esta cifra surge al medir la frecuenun periodo de tiempo y el valor to-En el CAUBU la sección con más impacto es Aparato Digestivo con 11 pule sigue Neurología que tiene un factor de impacto de 43,7 con cinco artículos este año.

# sarrollados por siete doctores y han visto la luz 48 publicaciones con un factor de impacto global de 191,3530. una revista Journal Citation Reports. cia de citas de un artículo durante tal depende de las áreas de trabajo. blicaciones y factor de impacto 46,

Se ha realizado la operación de varios individuos de muestra, en colaboración con el doctor Endika Nevado. Además, colabora en el proyecto el servicio de Neurofisiología para «evaluar la recuperación funcional del nervio». En las primeras observaciones se ha determinado que «las ratas tratadas tienen más funcionalidad en los nervios ciáticos que las que no han sido tratados», señala la veterinaria.

sibilidades de regeneración que permiten el líquido que envuelve las células madres lo que tiene ventajas respecto a la matriz de ese cultivo. «Se han observado por un lado menos reacciones y por otro se controla mejor el cultivo pudiendo segregar productos para una terapia concreta de manera más controlada, con menos efectos secundarios y que facilita una mayor disponibilidad», señaló el co-

# INVESTIGACIÓN EN LA CONSULTA

# Aparato Digestivo.

xCon 11 publicaciones esta sección alcanza el factor de impacto más alto en 2024 con un 46.0000.

Neurología. Con cinco estudios publicados logra un impacto de 43.7000.

Hematologia y Hemoterapia. Alcanzan una autoridad de 19.500 puntos con cuatro artículos.

Pediatría. Con cuatro investigaciones que han visto la luz este año registra un factor de citas de 17.300.

Cardiología. Tres artículos le ofrecen un impacto de 14.400.

Unidad de investigación. Tiene una puntuación de 12.3000 con cuatro publicaciones.

Oncología Médica. Han publicado hasta ahora cuatro investigaciones con un factor de impacto de

# Consiguen regenerar nervios con el líquido de células madre de la grasa

Ensayan en ratas y «tenemos un enfoque terapéutico novedoso y prometedor»/Esperan autorización para su aplicación en humanos

# MARTA CASADO BURGOS

El poder de las células madres para la medicina regenerativa es de sobra conocido. Lo que no era tanto es las posibilidades que ofrece el líquido en el que se sumergen estas células troncales. El cultivo de los denominados secretomas es uno de los planteamientos en los que trabaja la Unidad de Medicina y Cirugía experimental que dirige la veterinaria leonesa María Rodríguez en el HUBU. El proyecto 'Evaluación de la capacidad regenerativa del secretoma de células troncales en un modelo de neurotmesis en rata' afronta el ecuador de su desarrollo con buenas perspectivas. Colabora con el Instituto de Biomedicina de la Universidad de León (ULE).

El estudio consiste en la extracción de células madre de la grasa (tejido adiposo) de un individuo. Se sumerge esa célula troncal en un medio de cultivo, una especie de líquido, que en condiciones especificas de temperatura permite que esas células segreguen su metabolismo en ese cultivo enriqueciéndolo al segregar en él sustancias beneficiosas para regenerar partes del cuerpo del individuo tratado.

Este estudio trabaja en el ámbito de la regeneración de nervios que han sufrido una sección completa, hasta ahora se habían realizado estudios en situaciones de inflamación de nervios como la ciática. «Hemos realizado ensayos preclínicos en ratas y los resultados están siendo muy positivos lo que determina que el enfoque terapéutico está siendo muy prometedor», explica la coordinadora del proyecto, María Rodríguez.

De esta manera se constatan las po-

ordinador de la Unidad de Investigación del HUBU, Jorge Labrador.

El proyecto está en fase preclínica. Ir más allá depende de las gestiones burocráticas y supervisoras de la Agencia Española del Medicamento que es la que autoriza ensayos clínicos en humanos. «Ya se han iniciado conversaciones y se están evaluando las posibilidades de llevarlo a cabo a medio plazo», señalan ambos investigadores. Para ello se tendría que calcular el tamaño muestral e identificar el número de pacientes. Después habría que buscar colaboradores que se coordinarían desde el HUBU. El proyecto tiene una financiación de 15.860 euros por parte de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León. Se ha elegido el HUBU porque su unidad de Cirugía Plástica es centro de referencia de mano catastrófica y «cuenta con especialistas nacionales» en cirugía reconstructiva.



Portón de entrada a la peña en la calle Bernardino Obregón, aunque existe otro acceso desde Alfonso VIII. SANTI OTERO

# Patrimonio Nacional desahucia a la peña Fajas de Huelgas y retiene sus bienes

Los socios están asumiendo el pago de una deuda reconocida judicialmente de algo más 13.000 euros y reclaman al organismo que les devuelva ollas, parrillas y estandartes

# N. ESCRIBANO BURGOS

Desahuciados y desposeídos. Así se encuentran los integrantes de la peña Fajas de Huelgas después de que Patrimonio Nacional ejecutara el lanzamiento judicial del desahucio del local que tenían arrendado, entre las calles Bernardino Obregón y Alfonso VIII, por incumplimiento de las condiciones del contrato de alquiler.

Los peñistas asumen que durante los últimos años se han hecho mal ciertas cosas y abordarán el pago de la cantidad de 13.060,57 euros que ha establecido en un Auto el juzgado de Primera Instancia número 6 de Burgos.

Sin embargo, reclaman a la Dirección de Inmuebles de Patrimonio Nacional, representada por Francisco Javier García-Gallardo Gil-Fournier, la devolución de los enseres que guardaban en su local: ollas, parrillas, estandartes, trofeos y fotografías de los 40 años de historia que tiene esta sociedad, entre otras cuestiones de valor sentimental.

La situación se ha enquistado de tal manera, como explica la secretaria de la peña, María. Jesús Martínez, que llevan un rosario de peticiones realizadas a Patrimonio Nacional para poder acceder a sus pertenencias, en el inmueble en el que hace años estaba el antiguo centro cívico de Huelgas.

Entre sus bienes se encuentran las ollas y parrillas con las que trabajan en eventos como la fiesta de San Antonio, en el barrio de Huelgas, o en El Parral. Este es su medio de vida y con el que recaudan fondos para la actividad de la peña y para abordar el pago de la deuda contraída, como explica Martínez, que subraya que están en una situación «desesperada» por la respuesta que les transmite la Dirección de Inmuebles.

«Conforme se indica en el acta de lanzamiento, los bienes depositados en el local se consideraban abandonados y, por tanto, Patrimonio Nacional en representación del Real Patronato de las Huelgas, puede determinar qué hacer con ellos sin ningún tipo de limitación», se indica en un resumen de costes-gastos-deudas con fecha de 16 de enero que remiten desde Madrid a la peña.

Aquí no acaba la contestación. No solo se dan por perdidos sus enseres, sino que se eleva la deuda a pagar hasta los 17.321,61 euros porque les imputa la limpieza general, la retirada de enseres y la gestión de los residuos. Patrimonio Nacional asegura que la totalidad de esos trabajos, «se han presupuestado por parte de la empresa adjudicataria en 7.561, 92 euros, con impuestos incluidos».

Es en este punto, del conflicto por impago del alquiler, en el que los miembros de esta sociedad sin ánimo de lucro se rebelan. En el documento emitido por el organismo, piden a la

# «Es nuestra vida de 40 años de historia»

Fajas de Huelgas se fundó el 25 de junio de 1984 y entre los bienes que demandan está el reconocimiento de Buen Vecino

### N. ESCRIBANO BURGOS

Fajas de Huelgas es una asociación sin ánimo de lucro que se fundó en Burgos un 25 de junio de 1984. Están a punto de cumplir 40 años de historia desde que los socios fundadores, en su mayoría vecinos del barrio, se unieron para promover actividades sociales y culturales y participar de las fiestas de San Pedro, explica María Jesús Martínez, secretaría de la peña.

Pero no solo de los festejos mayores se nutren las peñas y en el caso de Fajas de Huelga, con un centenar de socios, llevan a gala participar y colaborar en la organización de la fiesta de San Antonio Abad, junto a la cofradía del mismo nombre, que se desarrolla el 17 de enero.

El Ayuntamiento de Burgos les concedió hace varios años el título de Buen Vecino, uno de los reconocimientos que guardaban con orgullo en la sede de su peña, en la calle Alfonso VIII y que ahora no consiguen recuperar como consecuencia del desahucio.

En los últimos meses, tras el lanzamiento judicial, hanvisto como ha desaparecido el nombre de la peña de las ventanas del local, así como dos placas conmemorativas que había en la fachada, una de la inaugu-

ración del edificio con el alcalde José María Peña San Martín y la segunda de una visita de los Reyes Don Juan Carlos I y Doña Sofía que inauguraron el antiguo Centro Cívico, como parte de un evento en el monasterio de Huelgas.

Tampoco han vuelto a ver sus pertenencias, entre las que se encuentran enseres de cocina como ollas, parrillas, bombonas, platos y vasos reciclables, así como bebidas, cañeros, mostradores y cajas registradoras. «Es nuestra vida de 40 años», concluye una apenada María Jesús Martínez.

secretaria de la peña que firme su con $formidad\,con\,la\,deuda\,recla mada\,los$ 17.321,61 euros, en lugar de los 13.060 que se reconocen en los juzgados. «Novamos a reconocer ese incremento v no entiendo la inquina a la que se ha llegado», asegura esta socia, que ya solo desea recuperar sus pertenencias. En otras conversaciones a través de whatsapp con el titular de inmuebles, les ha indicado que si firman este último documento, una carta de pago con la asunción de la deuda, les devolverá sus posesiones, pero Martínez no entiende que Patrimonio Nacional eleve la deuda en casi 6.000 euros por encima de lo que reconoce el juzgado y les quiera cobrar por sus bienes o por tirarlos.

«Sé por los guardas que nuestras cosas ya no están allí, no sabemos que han hecho con ellas», afirma la peñista, que han enviado su carta de pago para mostrar su «buena disposición» de pagar los 13.067 euros. Además, asegura que para mostrar su buena fe han abonado ya algo más de 4.000 euros.

### DE PRESTADO AL PARRAL

Fajas de Huelgas estuvo presente en la fiesta de El Parral, el pasado 7 de junio en La Quinta, pero no pudieron trabajar con sus aperos de cocina. Los Blusas del Metal les prestaron el material para poder hacer caja con la venta de pinchos y bebidas, precisamente, ese dinero con el que irán abonando la cantidad que les queda pendiente. Así, indica María Jesús Martínez, que tienen «hipotecadas» las recaudaciones que puedan realizar en este tipo de festejos para pagar a Patrimonio Nacional.

El lanzamiento judicial se produjo con fecha 26 de julio de 2023 por impagos de arrendamiento que se remontan a septiembre a abril de 2020. Desde la peña explican que durante la pandemia se pusieron en contacto con el organismo para solicitar la condonación de la deuda por los meses de alquiler en los que la población estuvo confinada. Aquella petición nunca fue respondida, por lo que esos meses se sumaron a la factura contraída.

Desde la sociedad tienen que jas con respecto a la gestión de las notificaciones que se realizaron desde Patrimonio Nacional para reclamar el pago del alquiler, ya que, según su versión, no se pusieron en contacto telefónico con la persona que figura en el contrato y acabaron con una comunicación únicamente a través de tablón de anuncios del juzgado.

Este asunto fue considerado por el organismo y por el juzgado como que la peña estaba «en rebeldía». «No se personó ningún representante en el momento del lanzamiento por lo que hubo que proceder al descerrajado y sustitución de todas las cerraduras existentes a fin de recuperar plenamente todo el dominio de ese bien inmueble», se indica en la comunicación que enviaron posteriormente a la secretaria de la peña.

El contrato de arrendamiento que tenía esta peña, que ahora busca otro local, contemplaba, además del pago mensual de entre 297 y 311 euros más IVA, el pago de los impuestos municipales como el Impuesto de Bienes Inmuebles y las basuras.

# El bipartito da luz verde a prolongar el bulevar hacia el barrio del Pilar

El equipo de Gobierno valorará si sigue adelante con el proyecto de remodelación de la calle Vitoria en Gamonal

### FUENCISLA CRIADO BURGOS

El bipartito de PP y Vox en Burgos aprobó ayer el proyecto de urbanización, revisado y adaptado del tramo IV del Bulevar. «Se trata de un proyecto nuevo de este equipo de gobierno», aseguró Andrea Ballesteros, portavoz del equipo de Gobierno. La intervención prevista supondrá la prolongación del corredor urbano desde los terrenos de la CLH hasta su entronque con la N-120 junto a la barriada del Pilar. Se inician los trámites para la licitación, con lo que la previsión es que se pueda iniciar «a finales del presente 2024».

Se pone en marcha una de las propuestas que la alcaldesa Cristina Ayala ya había señalado como «uno de los proyectos prioritarios de esta legislatura». Una medida que busca mejorar esta zona de la capital y liberar el exceso de tráfico de vehículos en la calle Arlés.

Una idea que ya planteó el exalcalde Javier Lacalle en el año 2020, la conexión en línea recta de la CHL con la barriada del Pilar, una zona donde, como ya se señaló, no es necesaria la expropiación de los terrenos. En este sentido, recientemente el concejal de Urbanismo, Juan Manuel Manso, señalaba que esta modificación supondría la realización de una rotonda en la zona de los antiguos depósitos para construir una rotonda cuando se amplíe el bulevar.

El nuevo tramo del bulevar tendrá una longitud cercana a un kilómetro y la obra contará con un plazo de ejecución de ocho meses. El presupuesto municipal tiene consignada la partida económica para su realización. Aunque, este es el primer paso del proyecto que debe comenzar el desarrollo de la licitación y su posterior adjudicación.

### PROYECTO GAMONAL

Por otro lado, la junta de Gobierno aprobó el pago del proyecto de remodelación de la calle Vitoria en los tramos comprendidos desde la Avenida de la Constitución Española, Avenida de los Derechos Humanos y Santa Bárbara. Un plan puesto en marcha por el anterior equipo de Gobierno y adjudicado en febrero de 2023 al estudio de Ingeniería Civil EIC. Un proyecto que se entregó el pasado mayo. Según los datos fa-

cilitados desde la Gerencia Municipal de Urbanismo, se han abonado hasta la fecha aproximadamente 30.000 euros correspondientes al primer contrato al proyecto de la calle Vitoria, de un montante global de 47.000 euros por la realización del estudio de ambos tramos.

La portavoz, Andrea Ballesteros, señaló que es un proyecto «que no resuelve ningún problema en Gamonal, porque se trata simplemente de una actuación cosmética». E esta iniciativa que partió del gobierno de Daniel de la Rosa y que Ballesteros consideró que «no soluciona los problemas del barrio, ya que, según los populares, «principalmente sigue faltando aparcamiento»

Ballesteros recordó que la remodelación global contaba con un presupuesto base de licitación de 13.613.683 euros, con un plazo de ejecución de 24 meses.

Según la portavoz del equipo de Gobierno, será el área de Urbanismo, el que valore en un futuro si la idea se desarrolla por completo o en alguno de sus apartados. Aunque la portavoz insistió que «Lo único que se interviene es el ancho de calzadas, aceras y remodelación de intersecciones. Por lo que consideramos que no da soluciones a los problemas reales del barrio».

### **MERCADO NORTE**

En su reunión de este jueves, el equipo de gobierno municipal de Burgos aprobó el proyecto de demolición del Mercado Norte. Con una actualizado de los precios sobre el proyecto inicial, que supone un encarecimiento de 150.000 euros. En global se invertirán 740.242 euros en este derribo, que se espera iniciar en el trimestre final de este año y se prolongue durante 4 meses.

A mayores, se dió cuenta de la denuncia de los vecinos del Parque Félix Rodríguez de la Fuente, realizada mediante registro de un escrito, sobre la aparición de goteras en el aparcamiento subterráneo. Un hecho ocurrido, después de que se hayan comenzado las obras de remodelación de la zona. Los técnicos realizarán un estudio de la incidencia para comprobar si tiene que ver con las intervenciones que se están realizando en el pavimento del parque.



SANTI OTERO

## **COLAS PARA RECOGER LOS PROGRAMAS DE FIESTAS**

El imprescindible programa de fiestas está ya en la calle en su formato de papel para que todos los burgaleses puedan contar con él para programarse los días festivos. Muchos vecinos de Burgos han querido recoger también su copia impresa y se han formado largas cola en el Espolón desde la puerta de la Casa de los Gigantillos para hacerse con un programa.

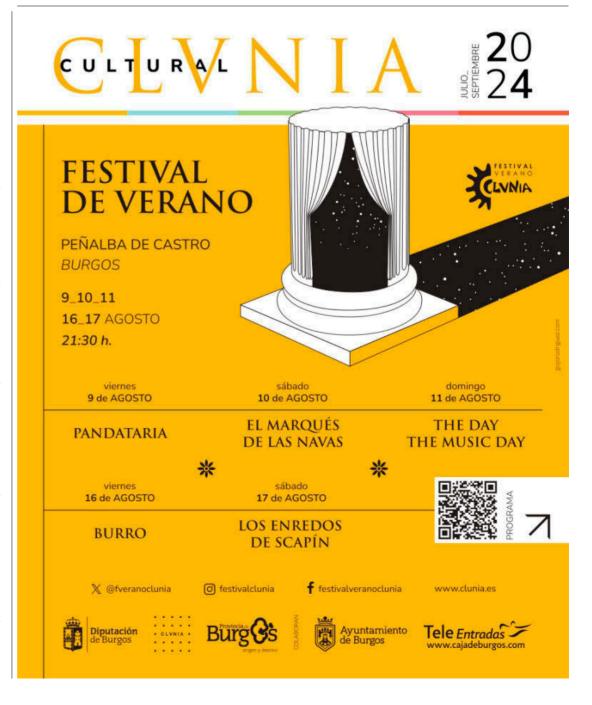

# «Burgos tiene muchas oportunidades, es atractiva para atraer inversiones»

El primer Certamen de Innovación Digital (CID) premia las aportaciones tecnológicas de José María Vela (ITCL), Hiperbaric y el grupo de investigación DINper de la UBU

### DIEGO SANTAMARÍA BURGOS

Tres palabras que se repiten cada vez que se aborda el presente y futuro de la industria local. Tres conceptos que la alcaldesa, Cristina Ayala, no dudó en reivindicar ayer durante la entrega de premios del primer Certamen de Innovación Digital en la provincia de Burgos (CID) celebrado en el edificio Nexo de la Fundación Caja de Burgos . «Sostenibilidad, calidad y digitalización». Tres características básicas que, tal y como expuso, definen perfectamente a los galardonados.

José María Vela, director gerente del Instituto Tecnológico de Castilla y León (ITCL), se alzó con el Premio a la Trayectoria Profesional dedicada al Impulso Tecnológico. «¿Qué es un ingeniero?», se preguntaba nada más recibir el reconocimiento. Simple y llanamente: «una persona con formación suficiente para simplificar problemas complejos». Para ello, apostilló, se requiere «financiación y dinero».

Con Ayala prácticamente cara a cara, Vela quiso agradecer públicamente el «empuje» del equipo de Gobierno a los planes estratégicos de Industria y Cultura. En su opinión, Burgos «tiene muchas oportunidades» al tratarse de una «ciudad atractiva para atraer inversiones». Dentro de este contexto, sin pasar por alto su dilatada trayectoria docente, destacó además que la «alta capacidad»



Andrés Hernando (Hiperbaric), Rosa María Santamaría (DINper) y José María Vela (ITCL). SANTI OTERO

innovadora de la Universidad de Burgos (UBU) constituye una innegable «ventaja» competitiva».

El segundo galardonado no necesita carta de presentación. Tampoco su empresa. Andrés Hernando, fundador y director general de Hiperbaric, obtuvo el aval del jurado en la categoría de Mejor Proyecto de Innovación Tecnológica en Industria. Su

discurso de agradecimiento, en tono coloquial, arrancó con un viejo chiste sobre ingenieros mecánicos e informáticos. Hernando, de la primera rama, no dudó en reconocer que los tiempos han cambiado. Hasta el punto de que, hoy en día y de aquí en adelante, «dependemos de la tecnología y de las comunicaciones para hacer que la vida sea más fácil».

Sobre facilitar la vida saben, y mucho, los profesores que integran el Grupo de Diseño Inclusivo Personalizado (DINper) de la UBU. En su caso, el premio pone de manifiesto su capacidad para desarrollar el Mejor Proyecto de Innovación Tecnológica en Educación, Investigación y Sostenibilidad. En nombre del equipo, su coordinado-

ra, Rosa María Santamaría, detalló de forma escueta la razón de ser de este proyecto de largo recorrido que en poco más de una década ha logrado brillar con luz propia por toda España y parte de Europa. Una «trayectoria apasionante», según sus propias palabras, cuyo principal objetivo es «adaptar recursos» para mejorar la «atención a la diversidad».

Aparte de remarcar el «apoyo» tanto de la UBU como de la Dirección Provincial de Educación, Santamaría animó a «no poner etiquetas» cuando se habla de discapacidad. Asimismo, avanzó que su grupo de investigación trabaja actualmente en el múltiples «tecnologías emergentes» como la Realidad Virtual o la Inteligencia Artificial.

Si en algo coincidieron Ayala y los premiados fue en la necesidad de seguir generando alianzas para que Burgos mantenga su poderío industrial y sea capaz de crecer. En este sentido, el director gerente del ITCL hizo hincapié en la importancia de «sumar piezas que hoy son independientes». Dispuesto a recoger el guante, Hernando lanzó un alegato a favor del «desarrollo tecnológico» en suelo burgalés abriendo las puertas de Hiperbaric, una «empresa tractora comprometida con las personas».

La alcaldesa, por su parte, afirmó que «generar red» es «esencial» para que Burgos no deje de ser «un gran polo industrial español». Dicho esto, sentenció que «nuestra posición de privilegio solo la podremos mantener desde la innovación, la digitalización y la sostenibilidad». Finalmente, aseguró que el Ayuntamiento aspira a ser un «buen colaborador» del tejido empresarial, que no debe olvidar que «el cliente es el jefe, siempre tiene razón y hay que darle lo que busca».

# Fundacion Círculo apoya la investigación en la UBU en Inteligencia Artificial

Respalda al grupo DINper para que cuente con los recursos para utilizar ChatGPT-4 Team

# BURGOS

La inteligencia artificial (IA) ha dejado de ser una tecnología del futuro para convertirse en una herramienta esencial en el presente. En este contexto, la Fundación Círculo Burgos ha decidido apoyar al grupo de investigación DINper, de la Universidad de Burgos, y proporcionar a los investigadores los recursos necesarios para utilizar ChatGPT-4 Team, una de las plataformas más avanzadas en procesamiento de lenguaje natural.

Esta actuación se enmarca en el proyecto de Inteligencia Artificial como tecnología emergente que busca revolucionar diversas áreas del conocimiento, según explica la entidad.

El respaldo de la Fundación Círcu-

lo Burgos permitirá que el grupo DINper acceda a estas licencias, valoradas por su capacidad para generar, comprender y procesar texto con un alto grado de precisión. Esta colaboración se alinea con la misión de la Fundación de promover la innovación y el desarrollo tecnológico en Burgos.

# DINPER: INNOVACIÓN

El grupo DINper, encabezado por la investigadora Rosa María Santamaría, está formado por especialistas del ámbito de la Educación y la Ingeniería y se dedica a la investigación y desarrollo desoluciones innovadoras que aborden desafíos contemporáneos en diversos sectores. La incorporación de ChatGPT-4 Team permitirá alos inves-



Rosa Santamaría, junto a los investigadores Rafael Calvo de León y Fernando Rivas Navazo. ECB

tigadores mejorar significativamente sus capacidades de diseño, análisis y desarrollo proyectos.

La herramienta ChatGPT-4 Team, desarrollada por OpenAI, ofrece versatilidad y potencia en el procesamiento de lenguaje natural. Las aplicaciones de esta tecnología en el ámbito de la investigación son amplias e incluyen la automatización de tareas administrativas, la mejora en la comprensión y análisis de grandes volúmenes de datos y la generación de contenido académico de alta calidad.

Durante una reciente sesión de trabajo, los miembros del grupo DINper valoraron que «la posibilidad de utilizar ChatGPT-4 Team nos abre un abanico de oportunidades para avanzar en nuestras investigaciones de manera más eficiente y profunda».

Esta colaboración de Fundación Círculo Burgos ejemplifica cómo el compromiso institucional con la innovación puede catalizar el desarrollo de tecnologías emergentes con el potencial de transformar nuestra sociedad.

# Herido grave un anciano tras ser arrollado por una motorista en un paso de peatones

La víctima, de unos 80 años, necesitó una maniobra RCP antes de su traslado al HUBU con pronóstico es «reservado»

### DIEGO SANTAMARÍA BURGOS

Un hombre de unos 80 años de edad resultó ayer gravemente herido después de que una motorista le arrollase cuando se disponía a cruzar por un paso de peatones. El suceso tuvo lugar en la calle de la Merced, a la altura del puente de Santa María y la plaza Vega, pasadas las 13 horas.

A los pocos minutos de producirse el accidente, se personó una dotación de la Policía Local. Mientras tanto, la sala de operaciones del 112 movilizaba una ambulancia medicalizada del Sacyl para atender al herido, que estaba inconsciente. Posteriormente, también acudió la Policía Nacional.

Una vez allí, el personal sanitario realizó una maniobra de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) al herido durante más de diez minutos. Después de ser estabilizado, el anciano fue trasladado en UVI móvil al Hospital Universitario de Burgos (HUBU). Su pronóstico, según pudo saber este perió-

# Detienen a un cafre por reventar un Mercedes en la zona sur

### BURGO

La Policía Local de Burgos arrestó el pasado jueves, 13 de junio, a un hombre de 41 años que fue sorprendido emprendiéndola a golpes contra un turismo, de la marca Mercedes-Benz, en una calle de la zona sur de la ciudad.

Gracias al aviso de un testigo que observaba estupefacto el ataque de este cafre contra un vehículo que estaba perfectamente estacionado en la calle Alfareros, la Policía se movilizó rápidamente para comprobar los hechos relatados.

Nada más llegar al lugar, una patrulla de Protección Ciudadana comprobó que el espejo retrovisor del coche en cuestión estaba fracturado por los golpes ocasionados. Fue entonces cuando el testigo aportó una descripción exhaustiva del individuo que, sin venir a cuento, había reventado el Mercedes.

Después de localizar al sospechoso, los agentes comprobaron que carecía de documentación. Por este motivo, fue trasladado a dependencias policiales. Mientras tanto, el operador de sala 092 de la Policía Local consiguió localizar al titular del vehículo.

Una vez tasados los desperfectos ocasionados, que rondan los 600 euros, se procedió a la detención del presunto autor por un delito de daños intencionados. dico, era «reservado». La motorista, por su parte, resultó herida leve. De hecho, fue capaz de levantarse por su propio pie tras el siniestro.

Como suele es habitual en estos casos, la Policía Local tratará de es-

clarecer las causas del accidente. Al cierre de esta edición, se desconocía si la motorista se saltó el semáforo o si, por el contrario, fue el anciano quien cruzaba el paso de cebra cuando no debía.



El accidente se produjo en la calle de La Merced. ÓSCAR CORCUERA



# Todo preparado para la hoguera de San Juan

### FUENCISLA CRIADO BURGOS

Este fin de semana la Barriada de San Juan Bautista celebra sus festejos más populares. Un punto de atracción para toda la capital, ya que son los encargados de invitar a los burgaleses a vivir una de las noches más mágicas del año. Llevan organizando la tradicional hoguera de San Juan más de 80 años. «Es un auténtico orgullo», según manifestó Blanca González, presidenta de la Junta de la Asociación Recreativa Cultural y Deportiva Barriada Yagüe 'Los Sanjuanes'.

Sus festejos son una referencia para Burgos, ya que los primeros documentos escritos datan el inicio de esta celebración en el año 1949.

Será el sábado día 22 cuando comience el montaje de la hoguera a partir de las 8 de la mañana en la ribera del río Arlanzón. Un trabajo que realizarán 35 personas, integrantes de la peña y vecinos del barrio, cuyos trabajos estarán supervisados por un profesional. La concejal Carolina Álvarez adelantó que este año se reutilizará

«El mayo de la pingada de la Asociación de Capiscol, será el mástil central para crear esa hoguera». Además, estará acompañado por 40 troncos de pino silvestre.

La hoguera se quemará en la medianoche del domingo 23 al lunes 24, seguido por una verbena en la que tocará el grupo 'La Jungla' hasta las 03.00 h de la madrugada.

La fiesta continuará el día de San Juan, 24 de junio, con una misa que se celebrará a partir de las 19.00 de la tarde, acompañada de unos actos folclóricos que se realizarán entre esa hora y las 22.00 de la noche a cargo de 'Nuestra Señora de las Nieves'.

El ayuntamiento ha destinado 5.700 euros para la hoguera, 7.000 euros para actividades y 4.188 euros de subvención, más los recursos propios que pone el Avuntamiento.

Manuel Pampano, miembro de la Asociación, resaltó que parte de la financiación que se consigue para las fiestas de San Juan se recauda a lo largo del año a través de distintas actividades que se llevan a cabo en el barrio. «Ponemos en marcha el vermut motero, torero y gaitero». Una asociación que cuenta con 700 miembros que también se implican en actuaciones en otras épocas del año como la noche de Halloween o Navidad con la puesta en marcha de un Belén Viviente.



Delegación Territorial de Burgos Servicio Territorial de Industria, Comercio y Ecor

RESOLUCIÓN DE 12 DE JUNIO DEL 2024 DEL SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y ECONOMÍA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN EN BURGOS POR LA QUE SE DECLARA LA NECESIDAD DE OCUPACIÓN DE LOS BIENES NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA EXPLOTACIÓN EN LA CONCESIÓN MINERA RIO TIRÓN Y DEMASÍA N° 3274-D Y AMPLIACIÓN A RIO TIRON N° 3885 PARA RECURSOS DE LA SECCION C), EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CEREZO DE RIO TIRÓN (RURGOS)

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. Con fecha 28 de septiembre de 2022 tiene entrada en este Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Burgos la petición formulada por la empresa COMPAÑÍA MINERA RÍO TIRÓN, S.A.U. solicitando la expropiación forzosa de los bienes necesarios para el desarrollo de los trabajos de explotación en la Concesión Minera Rio Tirón y Demasão nº 3274-D y Ampliación a Río Tirón nº 3885 para recursos de la Sección C), en el términomunicipal de Cerezo de Río Tirón (Burgos).
SEGUNDO. Mediante escrito del Secretario Técnico del Servicio Territorial de Industria, bComercio y Economía, de fecha 17 de agosto de 2023, so requiere a la Sección de Minas para que emita informe sobre la necesidad de ocupación
TERCENO. El Jefe de la Sección de Minas, en fecha 1 de septiembre de 2023, solicita al titular la presentación de anexo a la solicitud en la que se específiquen las zonas prioritarias que serán necesarias con los plazos de desarrollo previstos divididos en um máximo de 7 años cada uno, acompañando plano de situación donde se contemplen las citadas zonas así como el listado de parcelas para cada zona.

arcelas para cada zona. CUARTO. Con Techa 13 de septiembre de 2023, se recibe escrito de la empresa beneficiaria del expediente, de subsanación

nejora de la solicitud.

QUINTO. El Jefe de la Sección de Minas, en fecha 14 de septiembre de 2023, emite informe en el que indica que:
Las parcelas objeto de solicitud de expropiación se encuentran en la zona de proyecto de ampliación aprobado con fecha

Las parcelas objeto de solicitud de expropiación se encuentran en la zona de proyecto de ampliación aprobado con fecha 23/06/2023.

La ocupación de las parcelas se considera necesaria para garantizar el desarrollo de la explotación minera según la planificación aprobada. En la inspección efectuada con fecha 29/08/2033 se constata que las parcelas objeto de solicitud de expropiación, se encuentran integramente en las zonas previstas en el proyecto de explotación aprobada con fecha 23/06/203.

La necesidad de ocupación suage con motivo de la imposibilidad de llegar a un acuerdo con los propietarios de las parcelas. En la solicitud de expropiación se aporta documentación justificativa de este extremo. Por lo que antecede y conforme a lo establecido en la Ley de Minas de 21 de julio de 1973, Reglamento General para el Régimen de la Mineria, de 25 de agosto de 1978, Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, el Reglamento que la desarrolla, esta Sección de Minas, informa FAVORABLEMENTE la tramitación del expediente de ocupación de las parcelas de la primera zona de explotación (Año 0-7), del término municipal de Cerezo del río Tirón (Burgos). (Se adjunta listado)

SEXTO. En fecha 20 y 28 de septiembre de 2023, se recibe, por parte de la empresa beneficiaria, una nueva lista actualizada correspondiente a los bienes para la expropiación en la primera ocupación de terreros, de 0 a 7 años, así como plano con la situación de las fincas y la secuencia de ocupación.

SEPTIMO. El Edicto de información pública de fecha 3 de octubre de 2023 en "B.O.C. y L.", 18 de octubre del 2023 en "B.O.C. y L.", 18 de octubre del 2023 en "B.O.C. y L.", 18 de octubre del 2023 en "B.O.C. y L.", 18 de octubre del 2023 en el Diario de Burgos. En dicho Edicto se publica la relación de parcelas afectadas y propietarios a los que se notificó individualmente y se remitió anuncio para su exposición en el talabín de anuncio del Ayuntamiento de Cerezo de Río Tirón.

OCTAVO. En el periodo de información pública se reciben alegaciones real

de Cerezo de Río Tirón.

OCTAVO. En el periodo de información pública se reciben alegaciones realizadas por:

1) TEODORO VICTOR ALONSO GARCÍA (Nº Orden 6), MARIA CRUZ BUSTO SIERRA (Nº Orden 31), JAVIER BUSTO QUINTANA
(Nº Orden 60), MARIA BELÉN BUSTO QUINTANA (Nº Orden 60), EIRILIANA QUINTANA PUENTE (Nº Orden 60), ISIDRO GARCÍA
GARCÍA (Nº Orden 64 y 70), MARIÁ LUISA GARCÍA GAMBOA (Nº Orden 74), MARIÁ CARMEN GLORIA CARCEDO CASTRILLO (Nº
Orden 65), MARIÁ CRUZ CASTRILLO ABAD (Nº Orden 67), LORENZO GARCÍA RIAÑO (Nº Orden 69), ERNESTO CEREZO CASTRILLO
(Nº Orden 71), EVARISTO RUIZ GARCÍA (Nº Orden 78), FRANCISCA SIERRA RIAÑO (Nº Orden 80), MANUEL CASTRILLO RUIZ (Nº
Orden 92 y 126), SALVADOR RIAÑO CARRERA (Nº Orden 119 y 128), DIEGO RIAÑO GORDO (Nº Orden 118 y 127)Y CONSTANZA
REIZÁBAL CARRERA (Nº Orden 38, 45, y 46).

Se trata en todas ellas de alegaciones para oponerse a la necesidad de la ocupación en base a la argumentación de la no
sixtificación de la pressidad y la paysitancia de terropos aún po explotados y derivados de la anterior exprendiación.

justificación de la necesidad y a la existencia de terrenos aún no explotados y derivados de la anterior expropiación.

2) LUIS RIAÑO REVUELTA (№ Orden 29 y 34), AVELINA REIZÁBAL RUIZ (№ Orden 79, 87, 91, 94, 95, 99, 121, 122) y ANTO-NIO MARTINEZ MUÑOA (№ Orden 82).

En los tres casos hacen referencia a fincas que ya han sido excluidas del expediente expropiatorio y que por lo tanto ya no

En los tres casos naceri referencia a mino appare de estas actuaciones.

3) JAVIER FERNANDEZ RIAÑO (N° Orden 43) y MARIA VISITACIÓN FERNANDEZ CARRERA (N° Orden 53).

Ambas alegaciones lo son solamente sobre la disconformidad con el precio ofrecido por la expropiació 4) RAÚL GORDO QUINTANILLA (N° Orden 4 y 14), y VICENTE GAYANGOS TORRES

Alo Orden 10 11 12 24.81 y 110).

4) RAUL CORDO QUINTANILLA (№ Orden 4 y 14), y VICENTE GAYANGOS TORRES
(N° Orden 10,11, 12, 24, 81 y 110).

Argumentan lo mismo que los interesados del punto 1 sobre la no justificación de la necesidad de la ocupación, y al respecto nos remitimos a los ya expuesto en dicho apartado 1.

Sin embargo, esta alegación se hace aparte ya que ha de añadirse el hecho de que una de las fincas sobre las que reclama ya ha sido excluidas del Expediente Expropiatorio y que por lo tanto ya no forman parte de estas actuaciones, la del Polígono 529, Parcela 5258 respecto de Raúl Gordo Quintanilla y sin número de orden, y la del Polígono 503, parcela 5718 respecto de Vicente Gayangos Torres, N° de orden 24.

S) JACINTO GUTIERREZ MARTÍNEZ (№ Orden 5 y s/n).

Respecto a las fincas (Polígono 503, parcela 231 y Polígono 528, parcela 1805), las cuales han sido excluidas de la expropiación.

plación.

Respecto a las fincas (Polígono 528, parcela 5541 y Polígono 503, Parcela 5324), manifiesta ser suyas y no del Ayuntanto de Cerezo de Río Tirón, como inicialmente aparecen.

6) JOSÉ RAMÓN LOPEZ RUIZ y JOSÉ ANTONIO LOPEZ RUIZ (Nº Orden 120 y 129).

Argumentan lo mismo que los interesados del punto 1 sobre la no justificación de la necesidad de la ocupación y añade 
us alegaciones la disconformidad con el precio ofrecido

NOVENO. En fecha 30 de octubre de 2023, se recibe, por parte de la empresa beneficiaria un listado actualizado de las 
celas, descartando parte de la superficie de expropiación sollicitada anteriormente.

DECIMO. Mediante escrito del Secretario Técnico del Servicio de Industria, Comercio y Economía, de fecha 11 de diciembre 
2023, se remiten dichas alegaciones a la empresa beneficiaria.

UNDÉCIMO. En fecha 21 de diciembre de 2023, se recibe la contestación de la empresa beneficiaria a dichas alegaciones. 
2018, entre otros, es es eñala que:

de 2023, se remiten dichas alegaciones a la empresa beneficiaria.

UNBECIMO. En fecha 21 de diciembre de 2023, se recibe la contestación de la empresa beneficiaria a dichas alegaciones. En ella, entre otros, se señala que:

Los motivos que justifican la expropiación ya fueron expuestos en la solicitud de Expediente Expropiatorio (Registro de 28/09/2023) su página 7, a di que nos remitimos para no ser repetitivos, y en el que, en síntesis, tras explicar el desarrollo de la ocupación de la anterior expropiación, se hace constar que actualmente las cámaras en la explotación están en la última o penúltima capa del paquete mineralizado, por lo que ya se encuentran cercanas al agotamiento y por ello se hace necesario disponer de nuevas cámaras que reemplacen las existentes, con el fin de continuar la actividad minera, y que en adición a lo anterior se explica que se necesitan nuevas zonas de aporte de mineral de relleno para las cámaras de lixiviación, siendo necesaria también la creación de un nuevo vertedero que sustituya al actual en funcionamiento que en dos o tres años se comand, y que por último se debe realizar un diseño geométrico óptimo de las cámaras de explotación que permitan el máximo aprovechamiento del recurso mineral, y para ello es necesario disponer de la superficie necesaria a tal fin.

Con ello se da respuesta a las alegaciones de los afectados, dado que en el informe de solicitud de expediente expropiación y que calcula la expropiante que lo será para dentro de un para de años.

Añadir por último la disconformidad con el informe pericial aportado por los afectados ya que en primer lugar la anterior expropiación no lo fine de 160 Ma, sin de 125,746 Ha según las Actas de Ocupación, y no es cierto que la zona que remarca en su página 3 no esté ocupada ya que fue zona de vertedero y ya fue utilizado hasta su cupo permitido, habiendo sido tratado y tapado. Por otra parte, la previsión inicial del presente expediente expropiación de reduci al máximo el número de afecciones.

El artículo 15 del Reglamen

Lo que determina la no admisión de las alegaciones de los afectados. DECIMOTERCERO. Mediante escrito del Secretario Técnico del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Econc

DECIMOTERCERO. Mediante escrito del Secretario Técnico del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía, de fecha 16 de enero de 2024, se requiere a la Sección de Minas para que vuelva a emitir informe sobre la necesidad de ocupación. DECIMOCUARTO. El Jede de la Sección de Minas, en fecha 24 de enero de 2024, entite informe en que indica que:

La zona total comprendida en el expediente expropiatorio se ha fraccionado en 3 subzonas con intervalos de explotación de 7 años, la primera de las cuales es objeto del presente expediente expropiatorio, de ahí la exclusión de varias parcelas del total del proyecto de explotación.

DECIMOQUINTO. Mediante escrito del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía, de fecha 14 de marzo de 2024, se requiere a Asesoria Jurídica de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en burgos, para que emita el informe previsto en el Art. 192 del Reglamento de la Ley de Expropiación forzosa de 1957.

DECIMOSEXTO. En fecha 9 de mayo de 2024, se recibe comunicación de Asesoría Jurídica por la que se emite informe favorable del expediente de expropiación forzosa do a derecho.

### **FUNDAMENTOS DE DERECHO**

PRIMERO. El Jefe del Servicio Territorial de Industrio, Comercio y Economia de la Junta de Castilla y León en Burgos es competente para resolver este procedimiento, de conformidad con el Decreto 44/2018, de 18 de octubre, por el que se desconcentran competencias en los órganos directivos centrales de la Consejería de Economia y Hacienda y La Delegadones Territoriales de la Junta de Castilla y León y la Resolución de 9 de marzo de 2023, de la Delegación Territorial de Burgos, por la que se delegan determinadas competencias en el Jefe del Servicio Territorial competente en materia de energia y n SEGUNDO. En la tramitación de este expediente se han tenido en cuenta las siguientes disposiciones legales

Decreto 2857/78, de 25 de agosto por el que se aprueba el Reglamento General para el Régimen de la Minería.
 Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954 y el Reglamento que lo desarrolla, aprobado por Decreto d
 26 de abril de 1957.

99, de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León.

Ley 5/1999, de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León.

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

- Decreto 44/2018, de 18 de octubre, por el que se desconcentran competencias en los órganos directivos centrales de la Consejería de Economía y Hacienda y en las Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León

- Resolución de 9 de marzo de 2023, de la Delegación Territorial de Burgos, por la que se delegan determinadas competencias en el Defe del Servicio Territorial competente en materia de energía y minas

TERCERO. Respecto a las alegaciones recibidas, en primer lugar, en cuanto a las que hacen referencia a que no se justifica en ningún caso la utilidad pública o el interés social por la que se procede a la privación de la propiedad o de derechos o de derechos o intereses patrimoniales legítimos, el informe del Jefe de la Sección de Minas es claro al respecto al establecer que Las parcelas objeto de solicitud de expropiación se encuentran en la zona de proyecto de ampliación aprobado con fecha 23/06/2023. La ocupación de las parcelas se considera necesaria para quantizar el desarrollo de la expelotación miera esquin la planificación aprobada. En la inspección efectuada con fecha 29/08/2023 se consistat que las parcelas objeto de solicitud de expropiación, se encuentran integramente en las zonas previstas en el proyecto de explotación interes objeto de solicitud de expropiación, se encuentran integramente en las zonas previstas en el proyecto de explotación interes objeto de solicitud de expropiación, se encuentran integramente en las zonas previstas en el proyecto de explotación interes objetos de solicitud de expropiación surge con motivo de la imposibilidad de llegar a un acuerdo con los propietarios de las parcelas.

En todo caso, la Ley de Expropiación Forzos a de 1954 es clara a este respecto y señala en su artículo 9 que: Para proceder a expropiación forzosa será didspensable la previa declaración de utilidad pública o interés so

jeto expropiado. Esta condición de Utilidad Pública para las Concesiones de Explotación Mineras queda otorgada por el artículo 105 de la te Ley de Minas, que establece que: El titular legal de una concesión de explotación, así como el adjudicatario de una zona serva definitiva, tendrán derecho a la expropiación forzosa u ocupación temporal de los terrenos que sean necesarios el emplazamiento de los trabajos, instalaciones y servicios.

Dos. El otorgamiento de nos cruvajos, instalaciones y servicios. Dos. El otorgamiento de una concesión de explotación y la declaración de una zona de reserva definitiva llevarán implicita claración de utilidad pública, así como la inclusión de las mismas en el supuesto del apartado dos del artículo ciento ocho de y de Exproplación Forzosa.

la Ley de Expropiación Forzosa.

Tres. La aprobación del proyecto y de los planes inicial y anuales a que se refieren los artículos seenta y ocho y setenta llevará implicita la declaración del proyecto y de los planes inicial y anuales a que se refieren los artículos seenta y ocho y setenta llevará implicita la declaración de la necesidad de ocupación de los terrenos, si se cumplen las condiciones establecidas en el número dos del artículo diecisiete de la ley de Expropiación Forzosa.

Y así se recoge en el informe del Jefe de la Sección de Minas:

1. Con fecha 23 de junio de 2023 el Servicio Territorial de Industria Comercio y Economía de Burgos resuelve autorizar el proyecto de ampliación de la explotación en las Concesiones "RIO TIRÓN Y DEMASÍA nº 3.274-D y AMPLIACIÓN A RIO TIRÓN nº 3.885", cuyo objeto es el aprovechamiento mineral a cielo abierto de recursos de la Sección () glauberita, en la zona denominada "Ampliación II" que afecta a una superficie total de 137 ha, siendo la superficie ocupada por la explotación de 120,7 ha. (86,7 ha. se corresponden con cámaras y aporte de mineral y 34 ha. con vertedero). El resto, 16,3 ha serán zonas de protección ambiental. Las reservas totales de glauberita calculadas en el proyecto "Ampliación II" son de aproximadamente 22.896.000 m3. Se explotarán aproximadamente 23.800.000 m3 de glauberita (unas 56.150.000 toneladas) en unos 25,5 años. Esto supondrá, una producción media anual aproximada de unos 930.000 m3 de glauberita.

2. Consta en este Servicio Territorial la presentación anualmente del Plan de Labores para el Grupo Minero Rio Tirón del que, las Concesiones de Explotación "RIO TIRÓN Y DEMASÍA nº 3.274-D Y AMPLIACIÓN A RIO TIRÓN" nº 3.885, forman parte.

Respecto a las alegaciones que hacen referencia tanto a la reducción de la zona de expropiación como la existencia de

las Concesiones de Explotación "RIO TIRÓN Y DEMASÍA nº 3,274-D Y AMPLIACIÓN A RÍO TIRÓN "n° 3.885, forman parte.

Respecto a las alegaciones que hacen referencia tanto a la reducción de la zona de expropiación como la existencia de enos de la anterior expropiación que no han sido utilizados a fecha de hoy, nos remitimos a lo señalado por parte de la ressa beneficiaria en el punto undécimo de los antecedentes de hecho.

En segundo lugar y respecto a las alegaciones que hacen referencia a la futura indemnización, premio de afección, ela antieconómica o todo aquello que tiene su fundamento en el justiprecio, indicar que este no es el momento edimental adecuado para alegarlo, sino que se deberá de plantear en el momento en que se lleve a cabo el futuro didente de justiprecio.

expediente de justiprecio.

Por ultimo y en tercer lugar, respecto a la manifestación de Jacinto Gutierrez Martínez en la que alude a que las fincas (Polígono 528, parcela 5541 y Polígono 503, Parcela 5324) son suyas y no del Ayuntamiento de Cerezo de Rio Tirón, como inicialmente aparecen en los listados, consultado a día de hoy la sede del Catastro, continúan a nombre del Ayuntamiento y no constan inscritas en el Registro de la Propiedad, por lo que para tenerlo como propietario mdeberá de aportar la documentación acreditativa de dicha titularidad que alega poseer

CUARTO. Vistos los informes del Jefe de la Sección de Minas y de la Asesoría Jurídica de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos

Por todo ello, Este Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía,

HA BESUETTO:

a de Castilla y León en Burgos
Por todo ello, Este Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía,
HA RESUELTO:
Declarar la necesidad de ocupación de los bienes que seguidamente se relacionan y que se encuentran dentro de los
tes de la Concesión de Explotación Minera "RIO TIRÓN Y DEMASÍA" № 3.274-D Y "AMPLIACIÓN A RÍO TIRÓN" № 3.885, para
ursos de la sección C), en el término municipal de Cerezo de Río Tirón (Burgos).
La afección a finca particular se concreta en la expropiación de los terrenos, cuyos datos y distribución se específica en

nexo adjunto. Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse Recurso de Alzada ante el Directo eral de Energía y Minas, en el plazo de un mes contado a partir del siguiente al de la notificación de la presente resolución forme a lo dispuesto en los artículos 112, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativ uín de las Administraciones Públicas.

Burgos, a 13 de junio de 2024. El Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía Fdo. MARIANO MUÑOZ FERNÁNDEZ

### RELACIÓN DE BIENES NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA EXPLOTACION EN LA CONCESIÓN MINERA "RÍO TIRÓN Y DEMASÍA" Nº 3274-D Y "AMPLIACIÓN A RÍO TIRÓN" Nº 3885. PARA LOS RECURSOS DE LA SECCION C), EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CEREZO DE RÍO TIRÓN (BURGOS)

| N°    | REFERENCIA     | POLÍGONO | PARCELA | N°    | PARAJE            | MUNICIPIO           | CLASE   | USO       | APROVECHAMIENTO              | 1. P. | SUPERFICIE | PROPIETARIO                         | OCUPACIÓN |
|-------|----------------|----------|---------|-------|-------------------|---------------------|---------|-----------|------------------------------|-------|------------|-------------------------------------|-----------|
| ORDEN |                |          |         |       |                   |                     |         | PRINCIPAL |                              |       | (m2)       |                                     |           |
| 3     | 09101A50300228 | 503      | 228     | 17394 | VALLEJA           | CEREZO DE RIO TIRON | RUSTICO | AGRARIO   | C-LABOR O LABRADIO DE SECANO | 3     | 1.609      | TORRES VARONA, FELISA LUCIA         | PARCIAL   |
| 4     | 09101A50300229 | 503      | 229     | 17104 | VALLEJA           | CEREZO DE RIO TIRON | RUSTICO | AGRARIO   | C-LABOR O LABRADIO DE SECANO | 5     | 12.788     | GORDO QUINTANILLA, RAUL Y FLORENCIO | PARCIAL   |
|       |                |          |         |       |                   |                     |         |           |                              |       |            | QUINTANILLA SIERRA PILARHDROS DE    |           |
|       |                |          |         |       |                   |                     |         |           |                              |       |            | GORDO BUSTO, JULIAN                 |           |
| 6     | 09101A50300232 | 503      | 232     | 16831 | VALDESOCER        | CEREZO DE RIO TIRON | RUSTICO | AGRARIO   | C-LABOR O LABRADIO DE SECANO | 4     | 22.637     | ALONSO GARCIA, TEODORO VICTOR       | PARCIAL   |
| 7     | 09101A50300233 | 503      | 233     | 16582 | VALDEVACAS        | CEREZO DE RIO TIRON | RUSTICO | AGRARIO   | C-LABOR O LABRADIO DE SECANO | 5     | 9.559      | MOLINA GONZALEZ JUAN (HDROS DE)     |           |
|       |                |          |         |       |                   |                     |         |           |                              |       |            | FERNANDEZ CARRERA, MARIA VISITACION |           |
| 10    | 09101A50305164 | 503      | 5164    |       | VALDESOCER        | CEREZO DE RIO TIRON | RUSTICO | AGRARIO   | C-LABOR O LABRADIO DE SECANO | 5     | 2771       | GAYANGOS TORRES, VICENTE            | PARCIAL   |
| 11    | 09101A50305165 | 503      | 5165    |       | VALLEJA           | CEREZO DE RIO TIRON | RUSTICO | AGRARIO   | C-LABOR O LABRADIO DE SECANO | 5     | 5571       | GAYANGOS TORRES, VICENTE            | PARCIAL   |
| 12    | 09101A50305167 | 503      | 5167    |       | VALDESOCER        | CEREZO DE RIO TIRON | RUSTICO | AGRARIO   | C-LABOR O LABRADIO DE SECANO | 5     | 1.517      | GAYANGOS TORRES, VICENTE            |           |
| 13    | 09101A50305168 | 503      | 5168    |       | VALDEVACAS        | CEREZO DE RIO TIRON | RUSTICO | AGRARIO   | C-LABOR O LABRADIO DE SECANO | 5     | 3.420      | MARTIN, OVIDEA                      |           |
|       |                |          |         |       |                   |                     |         |           |                              |       |            | SIERRA MONTAÑANA ANTONIO (HDROS DE) |           |
| 14    | 09101A50305181 | 503      | 5181    |       | <b>VALDESOCER</b> | CEREZO DE RIO TIRON | RUSTICO | AGRARIO   | C-LABOR O LABRADIO DE SECANO | 5     | 1.454      | GORDO QUINTANILLA, RAUL y FLORENCIO |           |
|       |                |          |         |       |                   |                     |         |           |                              |       |            | QUINTANILLA SIERRA PILAR            |           |
| 15    | 09101A50305186 | 503      | 5186    |       | VALDESOCER        | CEREZO DE RIO TIRON | RUSTICO | AGRARIO   | C-LABOR O LABRADIO DE SECANO | 5     | 3.387      | MERINO GUTIERREZ, SABINA ANTONIA    |           |
| 16    | 09101A50305190 | 503      | 5190    |       | VALDEVACAS        | CEREZO DE RIO TIRON | RUSTICO | AGRARIO   | C-LABOR O LABRADIO DE SECANO | 5     | 320        | MARTINEZ GORBEA, MARINO MARTINEZ    | PARCIAL   |
|       |                |          |         |       |                   |                     |         |           |                              |       |            | GORBEA ANTONIO                      |           |
| 18    | 09101A50305323 | 503      | 5323    |       | VALDESOCER        | CEREZO DE RIOTIRON  | RUSTICO | AGRARIO   | E-PASTOS                     | 0     | 41.876     | AYUNTAMIENTO DE CEREZO DE RIO TIRON | PARCIAL   |
| 19    | 09101A50305324 | 503      | 5324    |       | VALDESOCER        | CEREZO DE RIOTIRON  | RUSTICO | AGRARIO   | E-PASTOS                     | 0     | 32.856     | AYUNTAMIENTO DE CEREZO DE RIO TIRON | PARCIAL   |
| 21    | 09101A50305715 | 503      | 5715    |       | VALDESOCER        | CEREZO DE RIOTIRON  | RUSTICO | AGRARIO   | E-PASTOS                     | 0     | 2.783      | MIERA GARCIA, MIGUEL ANGEL          | PARCIAL   |
|       |                |          |         |       |                   |                     |         |           |                              |       |            | GORDO MONTAÑA FRANCISCA (HDROS DE)  |           |
| 23    | 09101A50305717 | 503      | 5717    |       | VALDESOCER        | CEREZO DE RIO TIRON | RUSTICO | AGRARIO   | E-PASTOS                     | 0     | 617        | AYUNTAMIENTO DE CEREZO DE RIO TIRON | PARCIAL   |
| 25    | 09101A50305723 | 503      | 5723    |       | VALLEJA           | CEREZO DE RIO TIRON | RUSTICO | AGRARIO   | C-LABOR O LABRADIO DE SECANO | 5     | 1.517      | MARTINEZ QUINTANA, CARMEN MARTINEZ  |           |
|       |                |          |         |       |                   |                     |         |           |                              |       |            | QUINTANA, MARIA (HDROS DE)          |           |

(Continúa en la página siguiente

| (Viene de la    | página anterior)                        |            |                |                |                                 |                                         |                    |                    |                                                            |        |                  |                                                                          |           |
|-----------------|-----------------------------------------|------------|----------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|--------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| N°              | REFERENCIA                              | POLÍGONO   | PARCELA        | N°             | PARAJE                          | MUNICIPIO                               | CLASE              | USO                | APROVECHAMIENTO                                            | I. P.  | SUPERFICIE       | PROPIETARIO                                                              | OCUPACIÓN |
| ORDEN           |                                         |            |                |                |                                 |                                         |                    | PRINCIPAL          |                                                            |        | (m2)             |                                                                          |           |
| 30              | 09101A50315182                          | 503        | 15182          | 21142          | VALDEVACAS                      | CEREZO DE RIO TIRON                     | RUSTICO            | AGRARIO            | C-LABOR O LABRADIO DE SECANO                               | 5      | 1.748            | TORRES VARONA, INMACULADA                                                |           |
| 31              | 09101A50315187<br>09101A50315189        | 503<br>503 | 15187<br>15189 |                | VALDEVACAS<br>VALDEVACAS        | CEREZO DE RIO TIRON CEREZO DE RIO TIRON | RUSTICO<br>RUSTICO | AGRARIO<br>AGRARIO | C-LABOR O LABRADIO DE SECANO<br>E-PASTOS                   | 5<br>0 | 4.497<br>576     | BUSTO SIERRA, MARIA CRUZ<br>GONZALEZ-PEDROSO SAEZ, ANTONIO               | PARCIAL   |
| 35              | 09101A50320236                          | 503        | 20236          |                | VALDEVACAS                      | CEREZO DE RIO TIRON                     | RUSTICO            | AGRARIO            | C-LABOR O LABRADIO DE SECANO                               | 5      | 3.626            | AYUNTAMIENTO DE CEREZO DE RIO TIRON                                      |           |
| 37              | 09101A52801806                          | 528        | 1806           | 17384          | VALDECANILLO                    | CEREZO DE RIO TIRON                     | RUSTICO            | AGRARIO            | C-LABOR O LABRADIO DE SECANO                               | 5      | 21.138           | GUTIERREZ MARTINEZ, JACINTO                                              | PARCIAL   |
| 38              | 09101A52801807                          | 528        | 1807           | 17446          | VALDECANILLO                    | CEREZO DE RIO TIRON                     | RUSTICO            | AGRARIO            | C-LABOR O LABRADIO DE SECANO                               | 4      | 17.948           | MARTIN CARRERA, MERCEDES PEREZ QUINTANILLA, FRANCISCO JAVIER             | PARCIAL   |
|                 | 09101K32801807                          | 320        | 1007           | 17440          | VALDECANILLO                    | CEREZO DE RIO TIRON                     | ROSTICO            | AdhAnio            | C-EABOR O EABRADIO DE SECANO                               | 7      | 17.546           | REIZABAL CARRERA, CONSTANZA                                              | FANCIAL   |
| 38              | 09101A52801807                          | 528        | 1807           | 17446          | VALDECANILLO                    | CEREZO DE RIO TIRON                     | RUSTICO            | AGRARIO            | C-LABOR O LABRADIO DE SECANO                               | 4      |                  | RAUL GORDO QUINTANILLA (ARRENDADOR)                                      | PARCIAL   |
| 39              | 09101A52801808                          | 528        | 1808           | 16041          | CAMINO SOTO                     | CEREZO DE RIO TIRON                     | RUSTICO            | AGRARIO            | C-LABOR O LABRADIO DE SECANO                               | 5      | 7.036            | CARRERA GARCIA NICOLAS (HDROS DE)                                        | PARCIAL   |
| 40              | 09101A52801809                          | 528        | 1809           |                | EL HUMANO                       | CEREZO DE RIO TIRON                     | RUSTICO            | AGRARIO            | C-LABOR O LABRADIO DE SECANO                               | 5      | 16.607           | MEDINA, MARGARITA  MARTINEZ RUIZ, JOSE MARIA                             | TOTAL     |
| 40              | 09101832801809                          | 328        | 1009           |                | EL HOMANO                       | CEREZO DE RIO TIRON                     | ROSTICO            | AdhAnio            | C-LABOR O EABRADIO DE SECANO                               | ,      | 10.007           | CHAVARRI RIAÑO, ROSA                                                     | TOTAL     |
| 41              | 09101A52805178                          | 528        | 5178           |                | SAN ANDRÉS                      | CEREZO DE RIO TIRON                     | RUSTICO            | AGRARIO            | C-LABOR O LABRADIO DE SECANO                               | 5      | 1.453            | GUTIERREZ MARTIN, JACINTO                                                | PARCIAL   |
| 42              | 09101A52805182                          | 528        | 5182           |                | VALDECANILLO                    | CEREZO DE RIO TIRON                     | RUSTICO            | AGRARIO            | C-LABOR O LABRADIO DE SECANO                               | 5      | 3.360            | GUTIERREZ MARTIN, JACINTO                                                |           |
| 43              | 09101A52805183                          | 528        | 5183           |                | VALDECANILLO                    | CEREZO DE RIO TIRON                     | RUSTICO            | AGRARIO            | C-LABOR O LABRADIO DE SECANO                               | 4      | 3.886            | RIAÑO RIAÑO, VITORIANA<br>FERNANDEZ CARRERA, LORENZO (HDROS DE)          |           |
| 44              | 09101A52805184                          | 528        | 5184           | 19200          | VALDECANILLO                    | CEREZO DE RIO TIRON                     | RUSTICO            | AGRARIO            | C-LABOR O LABRADIO DE SECANO                               | 5      | 2.014            | RIAÑO RUIZ, LUIS                                                         |           |
| 45              | 09101A52805187                          | 528        | 5187           |                | VALDECANILLO                    | CEREZO DE RIO TIRON                     | RUSTICO            | AGRARIO            | C-LABOR O LABRADIO DE SECANO                               | 5      | 1.452            | REIZABAL CARRERA, CONSTANZA                                              |           |
| <u>46</u><br>47 | 09101A52805197                          | 528        | 5197           |                | VALDECANILLO<br>VALDECANILLO    | CEREZO DE RIO TIRON CEREZO DE RIO TIRON | RUSTICO            | AGRARIO            | C-LABOR O LABRADIO DE SECANO                               | 5      | 1.082            | REIZABAL CARRERA, CONSTANZA                                              | DADCIAL   |
| 4/              | 09101A52805245                          | 528        | 5245           |                | VALDECANILLO                    | CEREZO DE RIO TIRON                     | RUSTICO            | AGRARIO            | C-LABOR O LABRADIO DE SECANO                               | 5      | 3.958            | RIAÑO RIAÑO, VITORIANA<br>FERNANDEZ CARRERA, LORENZO (HDROS DE)          | PARCIAL   |
| 48              | 09101A52805519                          | 528        | 5519           |                | VALDECANILLO                    | CEREZO DE RIO TIRON                     | RUSTICO            | AGRARIO            | E-PASTOS                                                   | 0      | 5.335            | GUTIERREZ MARTIN, JACINTO                                                | PARCIAL   |
| 49              | 09101A52805540a                         | 528        | 5540           |                | VALDECANILLO                    | CEREZO DE RIO TIRON                     | RUSTICO            | AGRARIO            | E-PASTOS                                                   | 0      | 11.969           | AYUNTAMIENTO DE CEREZO DE RIO TIRON                                      | PARCIAL   |
| 50              | 09101A52805541                          | 528        | 5541<br>15541  |                | VALDECANILLO LOS CHARQUILLOS    | CEREZO DE RIO TIRON                     | RUSTICO            | AGRARIO            | E-PASTOS                                                   | 5      | 11.441           | AYUNTAMIENTO DE CEREZO DE RIO TIRON                                      |           |
| 52<br>53        | 09101A52815541<br>09101A52901841        | 528<br>529 | 1841           |                | LAS BUREDAS                     | CEREZO DE RIO TIRON CEREZO DE RIO TIRON | RUSTICO<br>RUSTICO | AGRARIO<br>AGRARIO | C-LABOR O LABRADIO DE SECANO C-LABOR O LABRADIO DE SECANO  | 5      | 4.516<br>1628    | GUTIERREZ MARTIN, JACINTO FERNANDEZ CARRERA, MARIA VISITACION            | PARCIAL   |
| 54              | 09101A52901842                          | 529        | 1842           | 16467          | LAS BUREDAS                     | CEREZO DE RIO TIRON                     | RUSTICO            | AGRARIO            | C-LABOR O LABRADIO DE SECANO                               | 5      | 5541             | REIZABAL RIAÑO, FIDENCIA (HDROS DE)                                      | PARCIAL   |
| 55              | 09101A52901844                          | 529        | 1844           | 18060          | LAS BUREDAS                     | CEREZO DE RIO TIRON                     | RUSTICO            | AGRARIO            | C-LABOR O LABRADIO DE SECANO                               | 5      | 2563             | SIERRA RIAÑO, MARIA DEL PILAR                                            | PARCIAL   |
| 57              | 09101A52901848                          | 529        | 1848           | 18544          | VALLEJA                         | CEREZO DE RIO TIRON                     | RUSTICO            | AGRARIO            | C-LABOR O LABRADIO DE SECANO                               | 5      | 5.961            | TORRES MARTIN, RAMIRO AYUNTAMIENTO DE CEREZO DE RIO TIRON                |           |
| 58              | 09101A52901848                          | 529        | 1852           | 18545          | VALLEJA                         | CEREZO DE RIO TIRON                     | RUSTICO            | AGRARIO            | C-LABOR O LABRADIO DE SECANO                               | 5      | 1.873            | AYUNTAMIENTO DE CEREZO DE RIO TIRON                                      |           |
| 59              | 09101A52901863                          | 529        | 1863           | 17065          | LAS BUREDAS                     | CEREZO DE RIO TIRON                     | RUSTICO            | AGRARIO            | C-LABOR O LABRADIO DE SECANO                               | 4      | 10.348           | HERNANDEZ SANCHEZ, MARCELINA                                             |           |
| 60              | 09101A52901864                          | 529        | 1864           | 15967          | LAS BUREDAS                     | CEREZO DE RIO TIRON                     | RUSTICO            | AGRARIO            | C-LABOR O LABRADIO DE SECANO                               | 5      | 17.605           | QUINTANA PUENTE, EMILIANA. BUSTO                                         |           |
|                 |                                         |            |                |                |                                 |                                         |                    |                    |                                                            |        | Q                | QUINTANA, MARIA BELEN. BUSTO QUINTANA,<br>JAVIER. BUSTO BLANCO, MIGUEL   |           |
| 61              | 09101A52901867                          | 529        | 1867           | 18159          | EL PINICULO                     | CEREZO DE RIO TIRON                     | RUSTICO            | AGRARIO            | C-LABOR O LABRADIO DE SECANO                               | 5      | 3.864            | BLANCO MUÑOA, MARIAN                                                     | APARCIAL  |
|                 |                                         |            |                |                |                                 |                                         |                    |                    |                                                            |        |                  | BLANCO MUÑOA, MARTIN (HDROS DE)                                          |           |
| 62              | 09101A52901868                          | 529        | 1868           | 15975          | EL PINICULO                     | CEREZO DE RIO TIRON                     | RUSTICO            | AGRARIO            | C-LABOR O LABRADIO DE SECANO                               | 5      | 8.441            | BARTOLOME MUÑOA, MARIA ASUNCION                                          |           |
| 63              | 09101A52901869<br>09101A52901870        | 529<br>529 | 1869<br>1870   | 15971          | EL PINICULO EL PINICULO         | CEREZO DE RIO TIRON CEREZO DE RIO TIRON | RUSTICO<br>RUSTICO | AGRARIO<br>AGRARIO | C-LABOR O LABRADIO DE SECANO  C-LABOR O LABRADIO DE SECANO | 5      | 4.642<br>8.480   | BARTOLOME GARCIA, JUSTA GARCIA GARCIA, ISIDRO                            |           |
| 65              | 09101A52901871                          | 529        | 1871           | 16100          | EL PINICULO                     | CEREZO DE RIO TIRON                     | RUSTICO            | AGRARIO            | C-LABOR O LABRADIO DE SECANO                               | 5      | 15.248           | CARCEDO CASTRILLO, MARIA CARMEN GLORIA                                   |           |
|                 |                                         |            |                |                |                                 |                                         |                    |                    |                                                            |        |                  | BARBERO EGUILUZ, NOE                                                     |           |
| 66              | 09101A52901872                          | 529        | 1872           | 17041          | EL PINICULO                     | CEREZO DE RIO TIRON                     | RUSTICO            | AGRARIO            | C-LABOR O LABRADIO DE SECANO                               | 5      | 11.061           | BASTIDA BASTIDA, ARACELI. CEREZO                                         |           |
| 67              | 09101A52901873                          | 529        | 1873           | 17059          | EL PINICULO                     | CEREZO DE RIO TIRON                     | RUSTICO            | AGRARIO            | C-LABOR O LABRADIO DE SECANO                               | 5      | 21.058           | MORENO, VICTOR MANUEL CASTRILLO ABAD, MARIA CRUZ                         |           |
| 68              | 09101A52901874                          | 529        | 1874           | 16360          | EL PINICULO                     | CEREZO DE RIO TIRON                     | RUSTICO            | AGRARIO            | C-LABOR O LABRADIO DE SECANO                               | 5      | 2.690            | BARTOLOME GARCIA, MARTIN                                                 |           |
|                 |                                         |            |                |                |                                 |                                         |                    |                    |                                                            |        |                  | BARTOLOME BARTOLOME, MARIA AURORA                                        |           |
|                 |                                         | 520        | 4074           | 14440          | 1.46 011050.46                  | CERTA DE DIA TIDAN                      | DUSTISA            | 4604010            | C 1 4 D D D C 1 4 D D 4 D D D D C C C 4 D D                |        | 24 202           | GARCIA MUÑOA, MARIA                                                      |           |
| 69<br>70        | 09101A52901876<br>09101A52901877        | 529<br>529 | 1876<br>1877   | 16640<br>17972 | LAS BUREDAS  LAS BUREDAS        | CEREZO DE RIO TIRON CEREZO DE RIO TIRON | RUSTICO<br>RUSTICO | AGRARIO<br>AGRARIO | C-LABOR O LABRADIO DE SECANO C-LABOR O LABRADIO DE SECANO  | 5<br>5 | 26.202<br>24.113 | GARCIA RIAÑO, LORENZO GARCIA GARCIA, ISIDRO                              |           |
| 71              | 09101A52901878                          | 529        | 1878           |                |                                 | CEREZO DE RIO TIRON                     | RUSTICO            |                    | C-LABOR O LABRADIO DE SECANO                               | 5      | 11.848           | CEREZO CASTRILLO, ERNESTO                                                |           |
|                 |                                         |            |                |                |                                 |                                         |                    |                    |                                                            |        |                  | REBE FERNANDEZ, MARIA VICTORIA                                           |           |
| 72              | 09101A52901879                          | 529        | 1879           | 16015          | LAS BUREDAS                     | CEREZO DE RIO TIRON                     | RUSTICO            | AGRARIO            | C-LABOR O LABRADIO DE SECANO                               | 5      | 19.691           | BASTIDA BASTIDA, ARACELI                                                 |           |
| 73              | 09101A52901880                          | 529        | 1880           | 16595          | LAS BUREDAS                     | CEREZO DE RIO TIRON                     | RUSTICO            | AGRARIO            | C-LABOR O LABRADIO DE SECANO                               | 5      | 14.660           | CEREZO MORENO, VICTOR MANUEL RUIZ MOLINA, FRANCISCO JAVIER               |           |
|                 | 051011132501000                         | 323        | 1000           | 10373          | ETO DOTALOTIO                   |                                         | 11051100           | 7101111110         |                                                            |        | 1 11000          | RUIZ MOLINA, JOSE LUIS                                                   |           |
|                 |                                         |            |                |                |                                 |                                         |                    |                    |                                                            |        |                  | RUIZ MOLINA, MARIA CONCEPCION                                            |           |
| 74              | 09101A52901881                          | 529        | 1881           | 16456          | PRADO REDONDO                   | CEREZO DE RIO TIRON                     | RUSTICO            | AGRARIO            | C-LABOR O LABRADIO DE SECANO                               | 5      | 51.021           | GARCIA GAMBOA, MARIA LUISA                                               |           |
|                 |                                         |            |                |                |                                 |                                         |                    |                    |                                                            |        |                  | RIAÑO GARCIA, TERESA<br>RIANO GARCIA, ANGELES (HDROS DE)                 |           |
| 75              | 09101A52901882                          | 529        | 1882           |                | LAS BUREDAS                     | CEREZO DE RIO TIRON                     | RUSTICO            | AGRARIO            | C-LABOR O LABRADIO DE SECANO                               | 5      | 19.720           | CASTRILLO LOPEZ, MARIA ASCENSION                                         |           |
| 76              | 09101A52901887                          | 529        | 1887           | 16014          | PRADO REDONDO                   | CEREZO DE RIO TIRON                     | RUSTICO            | AGRARIO            | C-LABOR O LABRADIO DE SECANO                               | 4      | 10.549           | CARBONERO ABAD, CARMEN                                                   |           |
|                 |                                         |            |                |                |                                 |                                         |                    |                    |                                                            |        |                  | CASTILLO ALCALDE VICTORINO                                               |           |
|                 |                                         |            |                |                |                                 |                                         |                    |                    |                                                            |        |                  | CASTRILLO CARBONERO, VICTOR JESÚS,<br>Mª DEL CARMEN, JOSÉ RAMÓN Y RAFAEL |           |
| 77              | 09101A52901888                          | 529        | 1888           | 18079          | PRADO REDONDO                   | CEREZO DE RIO TIRON                     | RUSTICO            | AGRARIO            | C-LABOR O LABRADIO DE SECANO                               | 4      | 22.420           | MAESTRO RUIZ, MARIO MAESTRO RUIZ,                                        |           |
|                 |                                         |            |                |                |                                 |                                         |                    |                    |                                                            |        |                  | JOSE MARIA RUIZ CARRERA, MARIA JESUS                                     |           |
| 78              | 09101A52901889                          | 529        | 1889           | 17344          | PRADO REDONDO                   | CEREZO DE RIO TIRON                     | RUSTICO            | AGRARIO            | C-LABOR O LABRADIO DE SECANO                               | 4      | 16.709           | RUIZ GARCIA, EVARISTO                                                    |           |
| 80              | 09101A52901891                          | 529        | 1891           | 17864          | PRADO REDONDO                   | CEREZO DE RIO TIRON                     | RUSTICO            | AGRARIO            | C-LABOR O LABRADIO DE SECANO                               | 5      | 17.045           | GAYANGOS GARCIA, EUFEMIA<br>SIERRA RIAÑO, FRANCISCA. SIERRA TORRES,      |           |
|                 | 0210102201031                           | 329        | 1071           | 17004          | A HALOU NEDUNDU                 | SENERO DE NIO TIKON                     |                    | AUNANIU            | C ENDON O ENDINADIO DE SECANO                              | _      | 17.043           | FERMIN RIAÑO GARCIA, SOFIA                                               |           |
| 81              | 09101A52901893                          | 529        | 1893           | 16540          | PRADO REDONDO                   | CEREZO DE RIO TIRON                     | RUSTICO            | AGRARIO            | C-LABOR O LABRADIO DE SECANO                               | 5      | 26.193           | GAYANGOS TORRES, VICENTE                                                 |           |
|                 | *************************************** |            |                |                | ,                               | cenera                                  |                    |                    |                                                            |        |                  | GAYANGOS MENDOZA, FELIX                                                  |           |
| <u>88</u><br>90 | 09101A52905057                          | 529<br>529 | 5057<br>5218   |                | ALAREJOS<br>EL PINICULO         | CEREZO DE RIO TIRON CEREZO DE RIO TIRON | RUSTICO            | AGRARIO<br>AGRARIO | E-PASTOS<br>E-PASTOS                                       | 0      | 5.624<br>1.387   | AYUNTAMIENTO DE CEREZO DE RIO TIRON AYUNTAMIENTO DE CEREZO DE RIO TIRON  |           |
| 104             | 09101A52905218<br>09101A52905335        | 529        | 5218           |                | PRADO REDONDO                   | CEREZO DE RIO TIRON                     | RUSTICO<br>RUSTICO | AGRARIO            | E-PASTOS<br>E-PASTOS                                       | 0      | 3.576            | AYUNTAMIENTO DE CEREZO DE RIO TIRON  AYUNTAMIENTO DE CEREZO DE RIO TIRON |           |
| 105             | 09101A52905707                          | 529        | 5707           |                | EL PINICULO                     | CEREZO DE RIO TIRON                     | RUSTICO            | AGRARIO            | E-PASTOS                                                   | 0      | 3.260            | AYUNTAMIENTO DE CEREZO DE RIO TIRON                                      |           |
| 107             | 09101A52905712                          | 529        | 5712           |                | LAS BUREDAS                     | CEREZO DE RIO TIRON                     | RUSTICO            | AGRARIO            | C-LABOR O LABRADIO DE SECANO                               | 5      | 106              | AYUNTAMIENTO DE CEREZO DE RIO TIRON                                      |           |
| 100             | 0010145305575                           | 536        | F740           |                | LAC DUDES AS                    | CEDETO DE DIO TIDO:                     | DUCTICO            | ACDADIO            | F DACTOC                                                   |        | 6.500            | SIERRA RIAÑO, MARIA DEL PILAR                                            |           |
| 108<br>109      | 09101A52905719<br>09101A52905720        | 529<br>529 | 5719<br>5720   |                | LAS BUREDAS<br>CERRO VALDEVACAS | CEREZO DE RIO TIRON CEREZO DE RIO TIRON | RUSTICO<br>RUSTICO | AGRARIO<br>AGRARIO | E-PASTOS<br>E-PASTOS                                       | 0      | 6.598<br>3.787   | AYUNTAMIENTO DE CEREZO DE RIO TIRON AYUNTAMIENTO DE CEREZO DE RIO TIRON  |           |
| 110             | 09101A52905720<br>09101A52905721        | 529        | 5721           |                | CERRO VALDEVACAS                | CEREZO DE RIO TIRON                     | RUSTICO            | AGRARIO            | C-LABOR O LABRADIO DE SECANO                               | 5      | 2.660            | GAYANGOS TORRES, VICENTE                                                 |           |
| 118             | 09101A52911851                          | 529        | 11851          | 16392          | VALLEJA                         | CEREZO DE RIO TIRON                     | RUSTICO            | AGRARIO            | C-LABOR O LABRADIO DE SECANO                               | 5      | 3.618            | RIAÑO GORDO, DIEGO                                                       |           |
| 119             | 09101A52911865                          | 529        | 11865          |                | EL PINICULO                     | CEREZO DE RIO TIRON                     | RUSTICO            | AGRARIO            | C-LABOR O LABRADIO DE SECANO                               | 5      | 5.579            | RIAÑO CARRERA, SALVADOR                                                  |           |
| 120             | 09101A52911866                          | 529        | 11866          |                | EL PINICULO                     | CEREZO DE RIO TIRON                     | RUSTICO            | AGRARIO            | C-LABOR O LABRADIO DE SECANO                               | 5      | 10.877           | LOPEZ RUIZ, JOSE ANTONIO<br>LOPEZ RUIZ, JOSE RAMON                       |           |
| 123             | 09101A52915333                          | 529        | 15333          |                | VALLEJA                         | CEREZO DE RIO TIRON                     | RUSTICO            | AGRARIO            | E-PASTOS                                                   | 0      | 20.526           | AYUNTAMIENTO DE CEREZO DE RIO TIRON                                      |           |
| 124             | 09101A52921843                          | 529        | 21843          |                | LAS BUREDAS                     | CEREZO DE RIO TIRON                     | RUSTICO            | AGRARIO            | C-LABOR O LABRADIO DE SECANO                               | 5      | 1.885            | FELICIANO MANERO, MIGUEL                                                 |           |
|                 |                                         |            |                |                |                                 |                                         |                    |                    |                                                            |        |                  | MANERO MIGUEL, SATURNINO (HDROS DE)                                      |           |
| 126             | 09101A52921847                          | 529        | 21847          |                | VALDECENAR                      | CEREZO DE RIO TIRON                     | RUSTICO            | AGRARIO            | C-LABOR O LABRADIO DE SECANO                               | 5      | 17.218           | CASTRILLO RUIZ, MANUEL                                                   |           |
| 127             | 09101A52921851                          | 529        | 21851          |                | CAMPO LA LLANA                  | CEREZO DE RIO TIRON                     | RUSTICO            | AGRARIO            | C-LABOR O LABRADIO DE SECANO                               | 5      | 4.519            | RUIZ MANERO, JENARO<br>RIAÑO GORDO, DIEGO                                |           |
| 128             | 09101A52921865                          | 529        | 21865          |                | EL PINICULO                     | CEREZO DE RIO TIRON                     | RUSTICO            | AGRARIO            | C-LABOR O LABRADIO DE SECANO                               | 5      | 3.944            | RIAÑO CARRERA, SALVADOR                                                  |           |
| 129             | 09101A52921866                          | 529        | 21866          |                | EL PINICULO                     | CEREZO DE RIO TIRON                     | RUSTICO            | AGRARIO            | C-LABOR O LABRADIO DE SECANO                               | 5      | 4.643            | LOPEZ RUIZ, JOSE ANTONIO                                                 |           |
|                 | 0010145222                              | F00        | 34675          | 4              | El Biblion -                    | CEDEZO DE SIGNICA                       | Ducare             | ACD 101-           | C LABOR OLLARDS SEE SEE                                    | _      | 4.555            | LOPEZ RUIZ, JOSE RAMON                                                   |           |
|                 | 09101A52931865<br>09101A53005183        | 529<br>530 | 31865<br>5183  | 16751          | EL PINICULO                     | CEREZO DE RIO TIRON CEREZO DE RIO TIRON | RUSTICO            | AGRARIO<br>AGRARIO | C-LABOR O LABRADIO DE SECANO                               | 5      | 4.507<br>568     | URBINA MEDRANO, JOSE ANTONIO ORTIZ MARTINEZ, NELIDA                      | PARCIAL   |
| 130             |                                         | 330        | 2501 C         |                | CUESTA DE<br>SAN PEDRO          | CENEZO DE KIO TIKON                     | RUSTICO            | AGRARIU            | C-LABOR O LABRADIO DE SECANO                               | 5      | 306              | ORTIZ MARTINEZ, NELIDA<br>ORTIZ MARTINEZ, TERESA                         | PARCIAL   |
| 130<br>131      | 09101833003183                          |            |                |                | EDITO                           |                                         |                    |                    | C LABOR O LABRADIO DE CECANO                               |        |                  |                                                                          | 0.000.00  |
|                 | 09101A53005183                          | 530        | 5209           |                | CONVENTO                        | CEREZO DE RIO TIRON                     | RUSTICO            | AGRARIO            | C-LABOR O LABRADIO DE SECANO                               | 5      | 4.739            | ORTIZ MARTINEZ, NELIDA                                                   | PARCIAL   |
| 131             | 09101A53005209                          | 530        | 5209           |                |                                 |                                         |                    |                    | C-LABOR O LABRADIO DE SECANO                               | 5      | 4.739            | ORTIZ MARTINEZ, TERESA                                                   |           |
| 131             | 09101A53005209<br>09101A53005214        | 530        | 5214           |                | CAMPANERAS                      | CEREZO DE RIO TIRON                     | RUSTICO            | AGRARIO            | E-PASTOS                                                   | 0      | 1.133            | ORTIZ MARTINEZ, TERESA AYUNTAMIENTO DE CEREZO DE RIO TIRON               | PARCIAL   |
| 131             | 09101A53005209                          |            |                |                |                                 |                                         |                    |                    |                                                            |        |                  | ORTIZ MARTINEZ, TERESA                                                   |           |

# Cae una banda juvenil violenta que hostigaba a los vecinos de Briviesca

### **BURGOS**

Su mala fama les precedía en Briviesca y no tardaron en generar una elevada alarma social. Se trata de un grupo de siete jóvenes, dos de ellos menores de edad, que llevaban sembrando el terror en la localidad burgalesa desde 2023. Amenazas, robos, daños de diversa índole... Llegaron, incluso, a calcinar el vehículo particular de un agente de la Guardia Civil.

La propia Benemérita no tardó en comprobar, en base a sus fechorías, que constituían un peligroso grupo criminal. De ahí que se pusiese en marcha la Operación Bonfire, que ha culminado con la detención de estos siete jóvenes por su presunta autoría, en diferente grado de participación, en varios dos delitos de daños por incendios provocados, amenazas y la sustracción de un vehículo a motor.

Las alarmas saltaron el año pasado tras detectarse un preocupante aumento de determinados delitos contra el patrimonio en la capital burebana. Del mismo modo, la Guardia Civil constató un incremento de acciones con grave alteración del orden público. En definitiva, se pudo acreditar que muchos vecinos sufrían «acoso y hostigamiento desmedido».

La irrupción de esta banda tan violenta provocó un grave deterioro de la seguridad ciudadana en Briviesca. Muchos vecinos empezaron a tener la sensación de que estos delincuentes actuaban con total impunidad porque se dedicaban a sembrar el caos cada dos por tres. El desasosiego, obviamente, iba creciendo entrela población, la Policía Local y el Ayuntamiento.

Después de mantener numerosas entrevistas con ciudadanos afectados y analizar los indicios obtenidos de los sucesos investigados, así como otra serie de pesquisas adicionales, todas las líneas de la investigación acabaron confluyendo en alguno de los integrantes de este violento y activo grupo de jóvenes y menores asentados en la localidad.

Con estos arrestos, la Guardia Civil da por desarticulado a este violento grupo criminal, hasta el punto de considerar que «ha desaparecido la alarma social en el municipio y disminuido considerablemente la delincuencia local».

Entre los numerosos percances protagonizados por la banda, cabe reseñar el incendio provocado del vehículo particular de un guardia civil, estacionado en la calle Arenal, en marzo de 2023. El fuego, según determinaron los investigadores, se inició por aplicación directa de un combustible, de manera dolosa y con premeditación.

# Detenidos en Aranda los dos menores acusados de causar incendios en tres edificios

Pusieron en peligro la integridad de varios policías, ancianos y niños

# LORETO VELÁZQUEZ ARANDA

La Policía Nacional ha detenido a dos menores por su presunta implicación en tres incendios consecutivos en los rellanos de escalera de tres inmuebles diferentes de Aranda.

Para sofocar los mismos hubo que movilizar todos los recursos de emergencias de la localidad. Además de las patrullas de Policía Nacional y Policía Local, que fueron los primeros intervinientes y procedieron a la evacuación de los inmuebles afectados, los Servicios Sanitarios y el Cuerpo de Bomberos actuaron con celeridad, desplazándose a los diferentes focos para prestar atención a las posibles víctimas y sofocar estos incendios.

Durante la actuación, los servicios sanitarios atendieron a varios vecinos por crisis de ansiedad y también por inhalación de humo. Algunos eran personas de avanzada edad y niños. También varios policías debieron ser trasladados al Hospital Santos Reyes, ya que durante las maniobras de evacuación de los edificios inhalaron gran cantidad de humo.

Para los investigadores del Grupo Operativo Local de la Policía Nacional no pasó inadvertida la proximidad horaria de los tres incendios y el «modus operandi» utilizado, idéntico en todos ellos. Se habían originado en los felpudos de los rellanos, empleando botes de alcohol etílico de 96°, que actuó



Imagen de uno de los felpudos incendiados. ECB

como potente acelerador. contelegian

Por lo tanto, se inició una investigación policial en base a una evidente intencionalidad delictiva, que en primer lugar llevó a localizar los botes de alcohol empleados, y que continuó con la toma de declaración de diferentes testigos.

Fruto de lo anterior y del resto de pesquisas policiales, los investigadores consiguieron esclarecer el «modus operandi», el «íter críminis», y la propia identidad de los dos jóvenes que presuntamente causaron los tres incendios.

Se trata de un varón y una mujer, ambos menores de 18 años, que ya han sido detenidos como presuntos autores de estos incendios, y puestos a disposición de la Fiscalía Provincial de Menores junto con el atestado policial.

La Policía Nacional subraya que estos actos pusieron en peligro no solo bienes materiales, sino también la propia integridad de los vecinos de las viviendas afectadas, y solo la rápida intervención de los Servicios de Emergencia evitó males mayores.



### ECB

# ARANDA SUPRIME LAS BARRERAS DE DOS ESPACIOS MUNICIPALES

Conscientes de las dificultades que tienen las personas con problemas de movilidad, la Concejalía de Servicios Sociales ha instalado elevadores internos el centro CEAS B, en el acceso por la calle Sol de las Moreras y en el espacio que utilizan los jóvenes del programa social Construyendo mi Futuro (COFU). «En este último se ha instalado un elevador y una barandilla», detalla el concejal del área, Andrés Gonzalo. El edil de Podemos extiende su satisfacción a la nueva distribución del CEAS B donde se ha habilitado además una nueva salita de espera junto a conserjería y registro para mayor comodidad de los usuarios.

# Baños de Valdearados acoge el II Festival de Danzas de Paloteo

Acudirán grupos de danzas de Baños, Fuentelcésped, Villamayor y Saldaña

# LORETO VELÁZQUEZ ARANDA

Gracias al impulso de la asociación cultural Dios Baco, la localidad burgalesa de Baños de Valdearados acogerá el II Festival de Danzas de Paloteo el próximo sábado, 22 de junio.

Las actuaciones tendrán lugar en la plaza La Salceda de la localidad a las 19.00 horas y acudirán grupos de danzas de dos pueblos de Burgos: el grupo de danzantes del anfitrión Baños de Valdearados y el de Fuentelcésped; así como los grupos de Villamayor (Salamanca) y de Saldaña (Palencia).

La iniciativa busca, según destaca la secretaria de la asociación cultural Dios Baco, Marga de Miguel, acrear una hermandad entre los pueblos que realizan este tipo de danzas, menos frecuentes en Castilla y León, pero muy vistosas».

Aunque no hay un origen concreto, la historia de estas danzas se liga a la misma aparición de la localidad burgalesa, en los siglos XIV o XV. «Estas danzas estuvieron perdidas durante muchos años y gracias al empeño de algunos vecinos se empezaron a recuperar», declaral recordar que hay un documento gráfico que data de 1929. «En él se puede ver al grupo de danzantes con las modistas que confeccionaron los trajes en las puertas de la ermita del Santo Cristo», apunta.

El auge de los danzantes llegó sin embargo en los años 80, con la participación en diferentes concursos, entre los que destacó un primer puesto en el Certamen de Bailes de la Diputación de 1981 y su paso por el Día del Palo en la localidad de Ampudia (Palencia). En el año 1982 destacó la actuación en el XI Festival Internacional de Bailes Tradicionales de Burgos y el segundo puesto de bailes de la Diputación de Burgos.

Posteriormente a estas fechas y debido a la falta de relevo generacional, el grupo de danzantes actuaba de forma puntual en diversos actos como en los encuentros de Paloteo que realizaba la Diputación de Burgos y en la Fiesta a Baco que se celebra en esta localidad en el mes de agosto.

«Estas actuaciones fueron la excusa perfecta para retomar estas danzas con un grupo de niños en el año 2009, de los cuales se encargaron algunos de los integrantes del grupo de danzantes veteranos», relata De Miguel a sabiendas de que una vez consolidado el grupo, se acordó que el grupo de danzantes de Baños pasase a integrarse dentro de la asociación cultural Dios Baco.

A partir de esta época, aplaude que «han sido muchas las actuaciones que se han realizado» resaltando la participación de todos los años en la Muestra de Bailes Burgaleses que organiza la Diputación de Burgos, o en diversos festivales e intercambios, que se organizan en localidades como Roa, Las Quintanillas, Quemada o Villanueva, entre otras.

La asociación cultural Dios Baco de Baños de Valdearados fue creada en 1989 con el fin de fomentar la cultura, organizar actividades deportivas, exposiciones y cursos, fiestas y veranos culturales, entre otros. Entre sus principales iniciativas, destaca la celebración desde el año 2000 de la Fiesta a Baco, declarada de interés turístico regional, el tercer fin de semana de agosto.

# **CULTURA**

# LA PERIODISTA RIBEREÑA BEATRIZ SANZ PRESENTA SU PRIMER POEMARIO

El centro Cultural de Fuentespina acogió ayer la presentación de 'Constelaciones en tus pestañas', el primer poemario de la periodista ribereña, Beatriz Sanz. Se trata del primer poemario de la autora dentro del género de la prosa poética en el que ha querido incluir como novedad el uso de códigos QR para completar y hacer más accesible su obra. Cada código da acceso a uno de los poemas recitados por la propia autora. «Quiero que los lectores tengan la oportunidad de disfrutar de estos textos en la intimidad de su casa, o acercarme a aquellas personas a las que no les gusta o creen que no saben cómo leer poesía», explica la autora. La ribereña se rodeó de amigos y artistas que le acompañaron en algunas de las poesías, como la cantante Ainhoa Gelado y el dúo Acroaire. Además, en dicha presentación se llevó a cabo la firma de libros. Constelaciones en tus pestañas hace un recorrido por diversas etapas sentimentales de la vida en la que todo el mundo puede verse identificado. Está dividido en tres etapas: 'Amor', 'Autoconocimiento' y 'Desamor'. La obra está editada por El Talón de Aquiles y distribuida por Azeta Distribuciones.

# CASTILLA Y LEÓN

# Carriedo acusa a Sánchez de utilizar «guantes de boxeo con Castilla y León»

• El portavoz de la Junta lamenta que el presidente del Gobierno no defendiera a los castellanos y leoneses ante las declaraciones de una diputada de Junts y solo hablara de la financiación singular para Cataluña

# RICARDO GARCÍA VALLADOLID

«Guantes de seda» para unos y «guantes de boxeo» para otros. Con estos términos expresó el portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, lo que a su juicio está haciendo el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, al brindar un trato de favor a Cataluña en detrimento de otras comunidades autónomas. Así, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de ayer, Carriedo señaló que Sánchez «utiliza guantes de seda para los separatistas de Cataluña y guantes de boxeo para los ciudadanos del resto de España», entre ellos los castellanos y leoneses.

Carriedo realizó estas declaraciones en relación con el debate acerca de la financiación singular que el Gobierno de España plantea para Cataluña, mientras que Castilla y León mantiene su petición de modificar la financiación autonómica al encontrarse en una situación de «infrafinanciación».

En este sentido, el también consejero de Economía y Hacienda de la Junta aludió a la convocatoria prevista para el mes de julio del Consejo de Política Fiscal y Financiera al que Castilla y León acudirá, según Carriedo, para solicitar información acerca de esa financiación singular. «Que se nos diga qué es lo que se va a hacer», demandó, al tiempo que garantizó que también defenderán lo que defienden «siempre», que es «la igualdad entre todos los españoles».

«Castilla y León está infrafinanciada», insistió en su intervención el portavoz de la Junta, «tenemos un claro déficit de financiación». «El coste de la educación, la sanidad y los servicios sociales es más de lo que recibimos en anticipos a cuenta» por parte del Gobierno de Espa-



El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, durante la rueda de prensa de ayer. ICAL

ña, argumentó, pero sacó pecho por que eso no haya afectado a la calidad de las prestaciones a los ciudadanos. «Tenemos mejores servicios públicos porque gestionamos mejor los recursos», aseveró.

Estas declaraciones de Carriedo se produjeron después de que la diputada de Junts per Cataluña, Miriam Nogueras, criticara durante una intervención en el Congreso que «cada catalán pierde 2.700 euros anuales por el único hecho de formar parte del Estado español mientras que un extremeño gana 3.200 y un castellano y leonés 1.800», un argumento con el que defendió que la financiación singular «no es un privilegio»

Al respecto de las palabras de Nogueras, Fernández Carriedo volvió a hacer hincapié en la gestión financiera de Castilla y León y recordó, en alusión a Cataluña, que «otras comunidades autónomas tienen embajadas en el exterior o gastos en iniciativas separatistas». «Todos los recursos los destinamos a mejorar la vida de todos», apuntó sobre Castilla y León y, sobre las declaraciones de la diputada de Junts, el portavoz de la Junta lamentó que el presidente del Gobierno no defendiera a los ciudadanos de Castilla y León y su respuesta se limitara a la financiación singular.

«Ese muro que ha creado el presidente del Gobierno no es solo ideológico», apuntó Carriedo, señalando que Sánchez ha situado a ambos lados a quienes piensan como él y a los que no, «es también territorial». «A un lado están los separatistas de algunas comunidades y al otro el resto de las comunidades. Debería ser el presidente de todos los españoles pero ha decidido serlo de solo una parte», criticó.

Por otro lado, y sobre la afirmación de Nogueras de que algunos ciudadanos «ganan» mientras otros «pierden», Carriedo aseveró que «no se pueden comparar estas cuestiones» y advirtió que «estos datos tienen que ver poco con la realidad». «No nos vale un sistema de financiación que cree desigualdades», re-

marcó, y añadió que «no puede ser que a alguien se le exija la declaración de la renta para saber qué servicios públicos se le pueden dar».

Ya en otro orden de cosas, la comparecencia tras la reunión del Consejo de Gobierno de ayer sirvió a Fernández Carriedo para abordar otros asuntos de actualidad, entre ellos la intención trasladada por China de establecer aranceles a los productos porcinos. Una decisión que podría afectar duramente a Castilla y León, al ser una comunidad productora, y de la que el portavoz de la Junta se mostró contrario. Según dijo, en la Junta son contrarios «a la disminución de la libre competencia en el mercado internacional»

En este sentido, Carriedo también aludió a la reciente polémica por los requisitos que se aplican a los productos procedentes del extranjero. «Somos partidarios de que las normas que se apliquen a los agricultores y ganaderos de Castilla y León y de España también se apliquen a los extranjeros», dijo, al tiempo que solicitó a la Unión Europea, en el caso de que finalmente se apliquen los aranceles, «establezca medidas compensatorias».

### REBAJA EN MATRÍCULAS

Durante el Consejo de Gobierno de ayer, la Junta aprobó el decreto que establece los precios públicos para las enseñanzas de idiomas y las artísticas, donde se mantiene la gratuidad de las profesionales de Artes Plásticas y Diseño y las deportivas. Se trata de bajadas que van desde el 25% de la segunda matrícula en Escuelas Oficiales de Idiomas, al descenso de más del 47% en las pruebas de acceso a las enseñanzas elementales de un Conservatorio de Música. Esta reduc-

PASA A **PÁGINA SIGUIENTE** 



# CASTILLA Y LEÓN

# VIENE DE **PÁGINA ANTERIOR**

ción será efectiva ya en el curso 2024-2025, salvo las pruebas de acceso, que entrarán en vigor en el siguiente.

La Consejería de Educación ha elaborado un nuevo decreto para establecer los precios públicos de las enseñanzas de régimen especial en Castilla y León. Dado el tiempo transcurrido desde la aprobación de la anterior normativa, en 2015, la Junta consideró necesario actualizar dichos precios públicos para incluir nuevas exenciones y reducciones en las matrículas y pruebas de acceso, informa Ical.

En concreto, la nueva norma se aplica a las enseñanzas de idiomas y a las enseñanzas artísticas, a excepción de las enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño, que junto con las enseñanzas deportivas constituyen enseñanzas gratuitas en el sistema educativo de la Comunidad.

De tal forma, se reduce el precio público de las pruebas de acceso de las enseñanzas elementales de Música y Danza y de las enseñanzas artísticas superiores de grado; y en las enseñanzas de idiomas, específicamente en las segundas y terceras matrículas, en la prueba de clasificación y en los cursos específicos.

Asimismo, se recoge la exención del pago de matrícula para el alumnado que haya obtenido el Premio Extraordinario de las enseñanzas artísticas profesionales en el ámbito de Artes Plásticas y Diseño, y para aquel alumnado que tenga reconocida la condición de refugiado o el derecho de asilo en España y que quiera cursar español como lengua extranjera en las Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad.

Por último, se sustituye el precio público por las pruebas para la homologación de diplomas federativos con los títulos de Técnico Deportivo y Técnico Deportivo Superior de Fútbol y Fútbol Sala, por el precio público correspondiente a las pruebas para obtener la homologación de diplomas federativos con cualquier título de Técnico Deportivo o Técnico Deportivo Superior o certificado académico oficial de superación del ciclo inicial. El resto de los precios se mantienen igual a como estaban previstos en el Decreto anterior de 2015.

La norma se estructura en cuatro capítulos que comprenden trece artículos, una disposición transitoria, una disposición derogatoria, dos disposiciones finales y tres anexos. Finalmente, el texto se ha sometido a la participación ciudadana a través del Portal de Gobierno Abierto y a los dictámenes del Consejo Escolar y del Consejo Consultivo de Castilla y León.

# Pleno bronco por el centro de migrantes de Villaquilambre: «Eres más dictador que Franco»

Los grupos de la oposición abandonan la sesión después de que el alcalde pidiera a la Policía Local desalojar al público asistente por sucesivas interrupciones

## LEÓ

Los concejales de la oposición en el Ayuntamiento de Villaquilambre -Partido Popular, Vive Villaquilambre, Vox y Ciudadanos- decidieron ayer abandonar el pleno extraordinario convocado por los propios 'populares' para pedir explicaciones sobre la apertura del Centro de Atención a Personas Migrantes que San Juan de Dios pondrá en marcha en el edificio conocido como Chalet del Pozo de León, situado en la localidad de Villarrodrigo de las Regueras, perteneciente al municipio. De esta forma no se quedaron a escuchar la respuesta del alcalde, Jorge Pérez, a las preguntas planteadas por ellos y al tiempo que acusaron al regidor de ser «más dictador que Franco».

«Villaquilambre es un pueblo que acoge a todo el mundo, que nunca ha habido ningún problema y que no es ni xenófobo, ni racista», afirmó el portavoz del Partido Popular, Manuel García, quien acusó al equipo de Gobierno de «querer dar esa información a la ciudadanía por unos comentarios poco afortunados por algún grupo de Whatsapp».

Pero este no fue el único incidente durante el desarrollo de la sesión, puesto que la Policía Local tuvo que desalojar al público presente, que en reiteradas ocasiones alzó la voz, interrumpió las intervenciones de los concejales e impidió el desarrollo normal del pleno. Por ello, Pérez dio la orden a los agentes para que procedieran al desalojo, informa lcal.

García, que fue alcalde durante doce años en el municipio, recordó que «se han vivido momentos muy complicados a lo largo de la historia» en los que «jamás se ha desalojado un pleno» y se preguntó «por qué esa salida de tono y fuera de toda lógica» cuando había gente que «quería informarse y se comportaba correctamente».

Convencido de que el equipo de Gobierno de Villaquilambre está compuesto por «auténticos dictadores» que «no contestan a las preguntas que propone la oposición», consideró que «el problema no es que Jorge Pérez sea alcalde del municipio, sino sufrirle como vecino por la forma en la que se comporta».

El'popular' insistió en que el Ayuntamiento de Villaquilambre «debería haber dado mucha más información» sobre la apertura del Centro de Acogida a Migrantes, pero no volvió a entrar al pleno, de forma que no pudo escuchar la respuesta del alcalde a sus preguntas. Asimismo, lamentó no poder llevar a cabo una moción de censura debido



Manuel García (PP) interviene durante el pleno del Ayuntamiento de Villaquilambre. ICAL

a que se necesita la mitad más uno de los apoyos de los concejales para ello.

Por su parte, Pérez defendió que el pleno de ayer en Villaquilambre fue «absolutamente un montaje por parte del señor Manuel García». «Su discurso inicial, simplemente por agradar a una serie de los asistentes, era de un racismo y de una xenofobia que no me esperaba en un portavoz de un partido que se su-

pone que constitucional como es el Partido Popular», apostilló.

Una situación calificada de «paripé» por Pérez, quien consideró que el'popular' lo único que buscaba era «llevarse el aplauso de los radicales y que el pleno terminase sin que le dieran las explicaciones». Sobre estas explicaciones, insistió en que «el Ayuntamiento ha carecido de muchísima información al respecto» y reconoció que «la desinforma-

ción puede provocar la incertidumbre en los vecinos».

El regidor de Villaquilambre recordó que el Ayuntamiento vivió la misma situación en 2022, cuando era alcalde Manuel García, al acoger a refugiados que provenían mayoritariamente de Ucrania. «En aquel momento él no informó, no hizo un pleno y no convocó a los portavoces de la oposición y no hubo ningún problema», afirmó.

# El Gobierno exige al PP una «condena firme» por las declaraciones «de odio y racismo» de su portavoz

### LEÓ

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, exigió ayer una «condena firme» de lo que consideró una «llamada al odio y al racismo» del portavoz municipal del PP en Villaquilambre (León) y exalcalde, Manuel García, por preguntar en el pleno del Ayuntamiento de este jueves si se iban a dejar «sueltos» a los refugiados, personas que recordó tienen «protección internacional» y que el Gobierno pretende alojar en un hotel cerrado, conocido como El Chalet de Pozo, en Villarrodrigo de las Regueras.

En un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter), Elma Saiz consideró que es una paradoja que en el Día Mundial del Refugiado se escuchen estas declaraciones, que calificó «de vergüenza» del portavoz 'popular' quien pedía al alcalde socialista, Jorge Pérez, explicaciones sobre el número de personas que llegaran al Cen-

tro de Atención a Personas Migrantes que gestionará la orden de San Juan de Dios, informa Ical.

La ministra recogió unas declaraciones de Manuel García difundidas en el informativo de La Ocho de León de la cadena autonómica Castilla y León Televisión (CyLTV). En la misma línea, el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, consideró que el PP debe «retractarse y cesar sus ataques contra quienes buscan protección».

«Es inaceptable escuchar declaraciones que fomentan el odio y la xenofobia. Exigimos una condena firme a estas palabras cargadas de racismo», concluyó Nicanor Sen, también en su cuenta de X, ante lo sucedido en el pleno extraordinario del Ayuntamiento convocado por el Partido Popular, que terminó siendo desalojado por la Policía Local.

Por su parte, el portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacien-

da, Carlos Fernández Carriedo, insistió ayer en que les falta «mucha información» sobre los refugiados que el Gobierno trasladará al Chalet del

En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, Fernández Carriedo reiteró que Castilla y León es «tierra de acogida» después de que la Policía Local se viera obligada a desalojar al público presente en el pleno extraordinario del Ayuntamiento en el que se trató la apertura del Centro de Atención a Personas Migran-

Al respecto, el conejero portavoz insistió en que la Junta quiere prestar los «mejores servicios públicos» a estas personas y que para eso necesitan la «información más precisa posible» sobre sus necesidades, tanto sanitarias como sociales. «A día de hoy», remarcó, les falta «mucha información», que añadió les ayudaría a la hora de atender a estas personas.

# CASTILLA Y LEÓN

# Nuevo intento de adquisición de locales para cuatro centros de violencia sexual

La Junta flexibiliza condiciones para comprar las sedes de Burgos, Salamanca, Segovia y Zamora

# LAURA G. ESTRADA VALLADOLID

La Junta de Castilla y León sigue buscando locales para abrir los centros de crisis 24 horas de atención a víctimas de violencia sexual y, después de un primer intento sin resultados en Burgos, Salamanca, Segovia y Zamora, acaban de publicar otra convocatoria con requisitos más flexibles, sobre todo respecto a superficie y radio de ubicación, al igual que ya hicieran a principios de mes en Ávila, Palencia y Soria, donde tuvieron el mismo problema de ausencia de proposiciones.

Con el objetivo de facilitar que los propietarios les oferten inmuebles donde poner en marcha este nuevo servicio de atención presencial continuada impulsado desde del Gobierno central para que haya uno en cada capital del país, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha abierto un nuevo concurso público, con límite de presentación fijado para el 5 de julio.

Cabe recordar que este viernes, 20 de junio, es cuando se cierran los procedimientos de las otras tres provincias mencionadas anteriormente –en las que se tuvieron que lanzar de nuevo a principios de mes– pues, por el momento, sólo se ha resuelto la compra en Valladolid y en León. En el primer caso, la Junta ha adquirido por 360.000 euros un bajo ubicado en el paseo de Isabel la Católica y, en el segun-

do, uno en la calle Sampiro por 210.000 euros.

Ahora, con los cuatro nuevos procedimientos en marcha, el Ejecutivo autonómico ha tenido que reservar más presupuesto de lo previsto inicialmente, no porque haya modificado el precio de tasación por metro cuadrado, sino porque ha aumentado la superficie máxima estipulada para estos locales que se convertirán en el refugio donde puedan acudir las víctimas y sus familiares en busca de atención psicológica, jurídica y social.

En Segovia y en Zamora se permitirán recintos que lleguen a los 200 metros cuadrados, frente a los 175 fijados en la primera y fallida

convocatoria; y en Burgos y en Salamanca, en vez de oscilar entre 200 y 250 metros cuadrados, se amplía la horquilla a un tamaño de entre 160 y 300.

Este 'añadido' de metros es lo que ha motivado que se amplíe el crédito previsto, con 308.552 euros más reservados por si se llega al tope. La diferencia más notable es la de Salamanca, donde la Junta previó un desembolso máximo de 634.451 euros y ahora contempla 761.341 euros (126.890 más). En Burgos pasa de 410.997 a 493.197 (82.199 más), en Segovia de 364.377 a 416.431 (52.053 más), y en Zamora de 331.863 a 379.272 (47.409 más). Eso sí, habrá que esperar a comprobar las ofertas de los

vendedores para ver realmente cuánto dinero se invertirá en cada local.

Además de flexibilizar el tamaño, la Consejería que gestiona Isabel Blanco también ha variado los requisitos en cuanto a ubicación. En Segovia y Zamora el radio se ha ampliado 300 metros y en Burgos y Salamanca, 500.

Eso sí, tomando como referencia los distritos ya marcados en los mapas, que corresponden con barrios céntricos de las capitales. A partir de ahora también se amplía el máximo de superficie permitida en sótano o en altura (del 10 al 20%), respetando siempre que el local esté en planta baja, se acceda directamente desde la calle (no desde galerías interiores, patios, pasadizos o callejones) y no se ubiquen en entornos considerados «poco seguros», como puede ser cerca de túneles o en zonas con iluminación deficiente.

En cuanto a la declaración de eficiencia energética, ahora únicamente piden que dispongan de un certificado debidamente registrado, mientras en los primeros concursos solicitaba una clasificación mínima D.

# Drones y un georradar para iniciar la misión 'salvar' los Arcos de San Juan de Soria

Patrimonio autoriza vuelos fotogramétricos del núcleo del monasterio medieval y la prospección

### JOSÉ SOSA SORIA

La misión para salvar los Arcos de San Juan de Duero organiza ya sus primeros trabajos de campo para garantizar la supervivencia de la joya medieval soriana. En las próximas semanas se realizará un vuelo fotogramétrico con drones y prospecciones con georradar para recopilar la mayor información posible de cara a las actuaciones que necesita el monasterio.

Las alarmas sobre el estado de San Juan de Duero llevan tiempo encendidas. El primer paso fue la creación de un grupo de trabajo con todas las administraciones implicadas – Estado, Junta, CHD, Ayuntamiento y Diputación– y el segundo la visita de los técnicos del Instituto de Patrimonio Cultural de España (IPCE). Ahora arranca el trabajo de campo con la autorización por parte de Patrimonio de la Junta en Soria de diversos trabajos arqueológicos que están promovidos por la subdirección general del ICPE.

La información trasladada por la Junta indica que la actuación afecta a 2.200 metros cuadrados y que está justificada porque «puede permitir la detección de estructuras soterradas con una técnica no invasiva y la adaptación de criterios de intervención futuros». De forma más concreta, los trabajos autorizados son el vuelo fotogramétrico del núcleo del monasterio y la pros-

pección con georradar del claustro, aunque la comisión ha instado a la promotora la inclusión de incluir en esa prospección, si las condiciones físicas lo permiten, el pasillo norte de la iglesia del conjunto arquitectónica.

Los trabajos serán realizados por la empresa SOT Prospección Arqueológica, bajo la dirección de Roger Sala y Pedro Rodríguez «que cuentan con experiencia contrastada en trabajos similares». El vuelo fotogramétrico permite tomar múltiples fotografías con drones que posteriormente se utilizan para crear modelos en dos y tres dimensiones. Estos modelos posibilitan una representación precisa de un espacio y hacer mediciones con exactitud. Estos estudios suelen estar compuestos de miles de imágenes.

La misión de salvar los Arcos de San Juan no va a ser fácil, ni rápida. El enigmático conjunto le afectan numerosos factores que van desde la edad –tiene 800 años– hasta su propio emplazamiento en la ribera del Duero. Las filtraciones a su piedra arenisca, tanto del agua de lluvia como del subsuelo, son quizás su mayor enemigo.

Ya desde principios de los 2000 se conocía el estado calamitoso de San Juan y hubo un intento de colaboración entre administraciones para actuar en el monasterio que no fraguó. Incluso, el Instituto de Patrimo-



Los técnicos del Ministerio durante una visita reciente a los Arcos de San Juan de Duero. MARIO TEJEDOR

nio Histórico Español cuenta con un proyecto de conservación del claustro elaborado por Juan Antonio Herráez que confirma que a principios de siglo se hicieron «una serie de observaciones y recopilación de información para obtener un primer análisis sobre el estado de conservación y los procesos de deterioro detectados». En ese documento se alude a las «notables transformaciones» del cauce del Duero «siendo de especial relevancia la elevación del nivel freático producida por el

azud levantado a mediados del siglo XX». Esta es una de las razones por las que la participación de la CHD es esencial para la recuperación de San Juan.

# MÁS ACTUACIONES

Patrimonio también ha dado luz verde, con prescripciones, al proyecto básico y de ejecución para la restauración de la fachada principal del Ayuntamiento de El Burgo de Osma, promovido por el mismo ayuntamiento, según informó la Junta. El

objetivo del proyecto es limpiar, reparar, consolidar y sustituir puntualmente algunas de las piezas que conforman la fachada principal del ayuntamiento que está compuesta fundamentalmente por piedra caliza y ladrillo cerámico con rehundidos y recercados realizados con el propio ladrillo. La planta baja está enfoscada. El edificio se sitúa dentro del entorno de protección del Hospital de San Agustín y fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) por el decreto 571/1963, de 14 de marzo.

# **ESQUELAS**



# DON ANDRÉS PAMPLIEGA MIGUEL

(VDO. DE DOÑA ESTHER OCHOA ABAJO)

Falleció en Aranda de Duero (Burgos) el día 20 de junio de 2024, a los 85 años, habiendo recibido los auxilios espirituales.

**D.** E. P.

Sus hijos: Fernando (†), Emilia y Andrés. Hija política: Pilar.

Nietos: Alexander y Adrián; David, Ismael y Daniel. Hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma

Las honras fúnebres y funeral se celebrarán hoy viernes día 21 a las 15.45h, en la capilla del Tanatorio Albia, Burgos. Acto seguido se procederá a la conducción del fallecido al cementerio de Burgos.

apilla velatoria: Tanatorio Albia, Burgos

Burgos, 21 de junio de 2024



# **DOÑA MILAGROS SERRANO MANZANEDO**

(VDA. DE DON TOMÁS MATA OLAVARRIETA)

Falleció en Burgos el día 20 de junio, a los 94 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.

Q. E. P. D.

Sus apenados hijos: Asunción, Luis Federico, Cecilia y Mila Hijos políticos: Rafael y Massimo. Nietos: Rafael, Natalia y Laura. Hermano: Federico (†) (Hermano de la Salle). Hermanos políticos (†), primos y demás familia.

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma

Las honras fúnebres y funeral se celebrarán hoy viernes a las 16h, en la iglesia parroquial de San Martín de Porres. Efectuándose acto

seguido la conducción de la finada al cementerio de Briviesca para su inhumación.

ivía: Avda. Reyes Católicos, 32 (Burgos).

apilla ardiente: Tanatorio de Funeraria 'San losé'

# FARMACIAS COLEGIO OFICIA **DE GUARDIA**



**SERVICIO DE URGENCIAS DIURNA:** (9:30h a 22:00h)

- Progreso, 32
- Plaza Mío Cid, 2
- Avda. de los Derechos Humanos, 66
- Barcelona s/nº

**SERVICIO DE URGENCIAS NOCTURNA:** (22:00h a 9:30h del día siguiente)

- Avda, de los Derechos Humanos, 66
- Francisco Sarmiento, 8



# DON ALBERTO MURO ORTEGA

Falleció en Burgos el día 20 de junio de 2024, a los 54 años, habiendo recibido los auxilios espirituales.

D. E. P.

Sus padres: Arturo Muro González y Pilar Ortega Santamaría. Hermano: Gerardo. Hermana política: Susana. Sobrinos: Rodrigo, Mencía y Beltrán. Tíos, primos y demás familia.

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma

Las honras fúnebres y funeral se celebrarán hoy viernes día 21 a las 16.45h, en la capilla del Tanatorio Albia, Burgos.

Acto seguido se procederá a la conducción del fallecido al cementerio de Burgos

Vivía: C/ Uruguav, 11 (Burgos)

'anilla velatoria: Tanatorio Albia, Rurgos

Burgos, 21 de junio de 2024

# SI NECESITAS PROFESIONALES

para empleo en el hogar, acompañamientos en hospital y domicilio, atención y cuidado de familiares...

PONTE EN CONTACTO CON



burgos

C/ Padre Aramburu, 2 (junto al parque Baden Powell) · 09006 Burgos Teléfono: 947 23 23 03 · burgos.acoge.laboral@redacoge.org · www.burgosacoge.org

# ESQUELAS en **EL**MUNDO EL CORREO DE BURGOS

Consulte nuestras tarifas en elcorreodeburgos.elmundo.es

Teléfono: 947 10 10 00 · Fax: 947 00 28 53

# **DEPORTES**

# La Vuelta terminará en Treviño y lleva la subida a Neila a la tercera etapa

**CICLISMO.** La XLVI Vuelta a Burgos contará con cuatro salidas y llegadas inéditas en Santa María del Campo, Pampliega, Vilviestre y Condado de Treviño / Se celebra del 5 al 9 de agosto y adelanta al tercer día su etapa reina

### RURGO

La XLVI Vuelta a Burgos, edición masculina, presentó ayer jueves el recorrido que realizarán los corredores entre el 5 y el 9 de agosto, a lo largo de las cinco etapas que la componen. Una edición de 2024 con un «circuito muy competitivo», que incorpora además varias novedades. Entre ellas, cuatro salidas y llegadas inéditas, desde municipios como Santa María del Campo, Pampliega, Vilviestre del Pinar y el Condado de Treviño. La «etapa reina» tendrá lugar el tercer día con llegada a las Lagunas de Neila, y el cuarto día se celebrará la contrarreloj individual desde Santa María del Campo hasta Pampliega

El presidente de la Diputación Provincial de Burgos, Borja Suárez, acompañado del diputado responsable del Instituto Provincial para el Deporte y Juventud (IDJ), Ángel Carretón, así como el director de la Vuelta a Burgos, Miguel Ángel de los Mozos, presentaron las etapas que marcarán esta nueva edición de la Vuelta a Burgos, que tal y como señaló Suárez y recoge Ical, espera que sea un «éxito», tras el cosechado en la edición femenina de esta ronda.

«La Vuelta a Burgos es mucho más que una vuelta ciclista y que tener a los mejores corredores. También es un retorno económico, una apuesta de futuro que, después de muchos años de esfuerzo y calidad, devuelve muchas posibilidades de promoción», indicó Suárez, que aseguró que este evento deportivo es una «cita importante» en el calendario nacional deportivo

En este punto, destacó el impacto que tiene la Vuelta a Burgos, dado que, según un estudio encargado por la propia Diputación, esta ronda ciclista, en su edición de 2023 tuvo más de 17.300 referencias en medios de comunicación, 1.662 millones de impactos en audiencias, y ha habido una valoración económica de esos impactos en audiencia en torno a los 18.495.000 euros. «El coste que supuso el año pasado, cercano a los 900.000 euros, ha multiplicado por veinte el retorno», apuntó Suárez.

# ASÍ SON LAS CINCO ETAPAS

La primera etapa de la Vuelta a Burgos, denominada 'Universidad Isabel I' saldrá desde Vilviestre del Pinar, con llegada a la capital burgalesa, tras un recorrido de 168 kilómetros. «Vilviestre del Pinar es una de las localidades que forman parte del corazón de la provincia», y finalizará en la Universidad Isabel I. Según explicó Suárez, con esta etapa han querido homenajear a la Universidad por el «impulso» que hace por Burgos.



El presidente de la Diputación, Borja Suárez, presentó ayer los detalles de la edición de 2024 de la Vuelta Ciclista a Burgos. SANTI OTERO

La segunda etapa, denominada 'Patrimonio Escondido' saldrá desde Villasana de Mena, en el Valle de Mena y concluirá en Ojo Guareña. Suárez destacó el «sitio singular» que es el Valle de Menay su importancia en la provincia de Burgos. Asimismo, se trata de una zona muy vinculada al ciclismo, ya que desde hace muchos años acoge diversos encuentros deportivos de este estilo. «Es una localidad muy volcada con el ciclismo y hemos querido hacerle un homenaje», apuntó. Asimismo, destacó el patrimonio espeleológico que representa Ojo Guareña, y adelantó que la Diputación quiere empezar a invertir en nuevos equipamientos espeleológicos para «generar nuevos productos».

El tercer día, la etapa denominada 'Patrimonio enológico' dará comienzo en Gumiel de Izán, y más en concreto en las Bodegas Nabal, y finalizará en las Lagunas de Neila, tras 138 kilómetros. Según explicó Suárez, se trata de una de las etapas más importantes, la denominada etapa reina de la Vuelta a Burgos, que «volverá a marcar diferencias con respecto a quién será el ganador».

La cuarta etapa, 'Historia en ruta', una contrarreloj individual que partirá desde Santa María del Campo y finalizará en Pampliega, municipio

burgalés que este 2024 conmemora los 750 años de la exhumación de los restos del rey Wamba. «Hemos querido ubicarlo dentro de la Vuelta a Burgos porque este es el año de Pampliega y del patrimonio cultural visigodo y tenemos una oportunidad para acercarnos allí» .

La quinta y última etapa de la Vuelta a Burgos, denominada 'En-Clave de Burgos' saldrá desde Frías y llegará al Condado de Treviño, el «enclave por excelencia» de la provincia, tal y como destacó Borja Suárez.

A preguntas de los medios acerca de cómo ha cambiado este edición con respecto a años anteriores, el director de la Vuelta a Burgos explicó que las fechas de celebración se han visto condicionadas por los Juegos Olímpicos, así como la Vuelta a España. Indicó así que este año, para su organización se marcaron dos objetivos: «hacer el mejor espectáculo posible para los espectadores y ciclistas y dar visibilidad al patrimonio de la provincia».

«Hemos intentado dar un aire nuevo», afirmó el director de la Vuelta, que aseguró que fruto de ello es la incorporación de cuatro salidas y llegadas inéditas, así como una contrarreloj individual que según destacó «no se hacía desde 2014».

Redacción, Administración y Publicidad: Avda. de La Paz 19, 1ºA. C.P.: 09004. Teléfono: 947 10 10 00. Fax: 947 00 28 53. E-mail de Redacción: info@ecb-elmundo.com



Participantes en la Asamblea General de la Red de Entidades Locales por la Transparencia y Participación Ciudadana de la FEMP. ICAL

# Ayala defiende la importancia de la transparencia y la participación

La alcaldesa de Burgos opina que son dos valores "fundamentales" en los que deben seguir avanzando las ciudades / Inaugura la VIII Asamblea de la Red por la Transparencia

BURGOS

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, defendió ayer la importancia de la transparencia y la participación ciudadana, dos valores que considera «fundamentales» y en los que deben seguir avanzando todas las ciudades. Así lo indicó durante su intervención en la inauguración de la VIII Asamblea General de la Red de Entidades Locales por la Transparencia y Participación Ciudadana de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

La regidora burgalesa y presidenta de la Red de Entidades Locales por la Transparencia y Participación Ciudadana, inició su discurso poniendo en valor la ciudad de Burgos, una ciudad «muy industrial y rica cultural y patrimonialmente», según recoge Ica. Dos elementos en los que considera que Burgos debe basar su «desarrollo a medio plazo», y en lo que trabaja desde hace un año su equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Burgos.

Pese a que el patrimonio cultural de la ciudad es conocido, la regidora burgalesa considera que su valor industrial es más desco-



 $\it La \ alcaldes a \ charla \ con \ algunos \ de \ los \ asistentes \ al \ acto.$  ICAL

nocido. «Somos la octava provincias con más PIB per cápita de toda España», dijo, a la vez que recordó que esto se debe a su «enorme presencia industrial». «Tenemos un tejido industrial que ha crecido y ha confeccionado una ciudad muy marcada por nuestros dos polígonos», añadió la alcaldesa, que afirmó que el 32 por ciento de la totalidad de sectores de la ciudad y provincia son de «presencia industrial»

### AVANZAR EN TRANSPARENCIA

En este punto, puso en valor la importancia de la Red de Entidades Locales por la Transparencia y Participación Ciudadana de la FEMP, que cuenta hoy en día con 274 socios y que permite «mejorar, desde le mundo local, la calidad democrática de este país». Destacó así que el evento que se celebró ayer en Burgos es una «oportunidad invaluable», que invita a sus miembros a «reflexionar» acerca de los logros obtenidos hasta ahora, así como sobre el camino que se debe seguir.

En este sentido, incidió en la necesidad de avanzar en transparencia y participación ciudadana, dos valores a los que considera que se deben prestar atención desde las ciudades. «Vivimos tiempos en los que la confianza de los ciudadanos en las instituciones en algunos casos quiera, y la participación y la transparencia son clave para demostrar que estamos ahí para trabajar por ellos», apuntó al respecto.

Aseguró así a los asistentes en Burgos a esta octava asamblea que «cada voz cuenta», y por ello los Ayuntamientos deben trabajar para «convertir proyectos en realidad». Citó así algunas de las innovaciones en las que trabaja el ayuntamiento burgalés, como la implementación de un portal de transparencia hasta la creación de espacios de participación acerca de distintos proyectos.

Hizo referencia también al denominado 'ayuntamiento facilitador', o a las novedades que se han incorporado en el mecanismo y control de calidad de la limpieza de la ciudad. La inclusión de personas con capacidades diferentes es otro de los grandes objetivos que se marca este Ayuntamiento, tal y como indicó la alcaldesa, que destacó también la importancia de la ciberseguridad.

«La Red de Entidades Locales es un ejemplo brillante de cómo podemos trabajar juntos, construir una participación mejor de nuestros ayuntamientos», añadió la primera edil, que aseguró que el compromiso del Ayuntamiento de Burgos con la Red de Entidades Locales por la Transparencia y Participación Ciudadana, cuyo Consejo de Gobierno se renovó también ayer, con la intención de «seguir avanzando e innovando». Prometió así que no descansarán «hasta que la transparencia y la participación sean no solo principios, sino realidades palpables en cada rincón de las nuestras localidades».

El Teatro Principal de Burgos acogió ayer la VIII Asamblea General de la RED, que contó con la participación no solo de la alcaldesa Cristina Ayala, sino también del secretario general de la FEMP, Luis Martínez-Sicluna. Estaba prevista la participación de la Secretaria de Estado de Función Pública del Ministerio, Clara Mapelli Marchena, pero finalmente no pudo acudir y envió un vídeo que se proyectó durante la jornada. Posteriormente tuvo lugar una mesa redonda titulada 'La Transparencia como palanca de la Gobernanza Inteligente', así como una conferencia sobre 'Gobernanza local y transparencia', donde se habló del momento actual y del plan de futuro para los próximos años.

Posteriormente se celebró la VIII Asamblea General de la RED donde se hizo un balance de gestión y propuestas de trabajo, y se presentó la publicación 'Hoja de Ruta para la Gestión de los Conflictos de Intereses en la Contratación Pública'. Por la tarde, tendrá lugar la entrega de Premios InnovaGloc 2023, y a las 17 horas, la conferencia 'La implantación de la cultura de la innovación en las entidades locales' cerrará la jornada.



## LA POSADA

UN BAÑO DE SOL La temporada de baño ha comenzado, un periodo en el que los usuarios podrán disfrutar de 35 zonas de baño repartidas por la geografía de Castilla y León,

un abanico en el que hay lagos, embalses, gargantas o ríos. La provincia de León es la que cuenta con más zonas aptas para el baño en 2024, con once lugares

## HERALDO-DIARIO DE SORIA

**EL**MUNDO

DECANO DE LA PRENSA SORIANA

Viernes 21 de Junio de 2024. Este periódico se distribuye conjunta e inseparablemente con EL MUNDO HERALDO-DIARIO DE SORIA

AÑO CXI. Número: 18.919

## Drones y un georradar para salvar los Arcos de San Juan

Patrimonio autoriza los denominados vuelos fotogramétricos del núcleo del monasterio medieval • Se harán prospecciones en el icónico claustro y en el pasillo norte de la iglesia Pág. 4



MONTESEGUROFOTO

#### UN DILUVIO RECIBE A LA TRASHUMANCIA A SU PASO POR LA CAPITAL

Un auténtico diluvio recibió este jueves a la trashumancia soriana a su paso por la capital, en la imagen, en la avenida de Navarra tras cruzar la de Mariano Vicén. Un millar de ovejas cruzó la ciudad en su camino hacia Tierras Altas dirigido por tres hermanos oriundos de Navabellida: Ricardo, José María y Basilio Pérez. Un año más se cumplió con una antigua tradición recuperada Pág. 6

#### La capital y la Cámara se alían para fijar población y traer empresas e inversiones

SORIA

El Ayuntamiento de Soria y la Cámara de Comercio e Industria se han aliado para poner en marcha el proyecto denominado 'Soria una ciudad para vivir', una iniciativa con la que ambas instituciones tratarán de fijar población y atraer empresas e inversiones. Se trata de un «ambicioso objetivo» que se marca con este proyecto integral.

#### Las Cortes aprueban acelerar el centro de salud de El Burgo

PP y Vox respaldan la propuesta de Soria Ya del recinto sanitario Pág. 7

Cruz Roja atiende a 77 personas de protección internacional

Pág. 5

## El Numancia elige al 'soriano' Aitor Calle para subir a la 1ª RFEF

El técnico vasco, oriundo de Los Rábanos, será presentado el martes en Los Pajaritos / Amorebieta, Real Unión y U.D. Logroñés también pugnaban por él

#### SORL

Aitor Calle. Ese es el entrenador elegido por el C.D. Numancia para comandar el proyecto deportivo en el ejercicio 2024-2025. El técnico vizcaíno, de origen soriano, ya que su familia es natural de Los Rábanos, llega procedente del Sestao River, donde ha cosechado tres exitosas campañas en

el club verdinegro, con la disputa de un play off de ascenso a Primera RFEF el primer año, el ascenso como campeón de Segunda RFEF el segundo curso y la permanencia en Primera Federación esta temporada.

El nuevo técnico numantino será presentado el martes en la sala de prensa de Los Pajaritos y a partir de ahí tomará las riendas del banquillo pensando en el inicio de la pretemporada el próximo 16 de julio. Natural de Bilbao, se inició como entrenador en Tercera división con la S. D. Deusto en la campaña 2011-2012, club en el que estuvo seis temporadas. Amorebieta, Real Unión y U.D. Logroñés también pugnaban por sus servicios. Pág. 12



BODEGA DEL ABAD

www.bodegadelabad.com

## **OPINIÓN**

QUÉ VERGÜENZA. Qué vergüenza de políticos, algunos; qué vergüenza de ciudadanos, algunos; qué vergüenza lo que se está viendo y viviendo en la localidad leonesa de Villaquilambre ante la llegada de refugiados. Sí, refugiados, señores de la derecha extrema y señores ciudadanos de Villaquilambre que les secundan. Personas que se juegan la vida para huir de su países porque teman por ella. Piensen, reflexionen y pónganse en su lugar, si es que pueden y quieren que, visto lo visto, no tienen intención alguna de hacerlo.

Puede criticarse al Gobierno si es que, como parece, no ha comunicado en tiempo y forma a la Junta la llegada de estos migrantes, pero lo que es una ignominia y deplorable es que se hable de que se va poner en riesgo la seguridad. Ya está bien de



fomentar el discurso del odio contra los migrantes. Los políticos deben dar ejemplo y, en los últimos tiempos, la derecha extrema y, lo que es peor, algunos de esa derecha que presume de moderada y siguen

sus mismos pasos son el peor ejemplo.

Lo que se está viendo estos días en Villaquilambre, como lo que se vivía hace unos meses en Valladolid cuando algunos vecinos a grito pelado rechazaban el centro de migrantes es la demostración de ese odio que se está sembrando en la sociedad contra el diferente y contra el que viene de fuera. Para algunos, casi siempre los que más vociferan e insultan, sólo son válidos aquellos ciudadanos que pasen por los cánones que ellos deciden que son los correctos. Los demás, les sobran y los quieren expulsar. Y, no contentos con eso, arremeten y acusan de poco menos que mafias a las organizaciones no gubernamentales sin cuya labor las administraciones tendrían prácticamente imposible cumplir con ese Estado del Bienestar, así con mayúsculas, que debe de ser el pilar de la sociedad moderna.

Es hora de acabar con esta vergüenza que se está viviendo ahora en Villaquilambre. Es hora que las personas que no gritan, que no chillan y que no insultan alcen de una vez por todas la voz contra todos estos que sólo fomentan el odio. Porque son más. Somos más los que creemos en una sociedad más tolerante y que defienda los derechos de todos, vengan de donde vengan. De eso va la tolerancia, de hacer una sociedad más justa para todos. Estos energúmenos, políticos y ciudadanos, que señalan al migrante como seres de los que hay casi que protegerse harían bien en pararse a reflexionar si esta es la sociedad que quieren dejar a la generaciones futuras. Desde luego, no es la que yo quiero. Así que, parafraseando el título de la obra de Adolfo Marsillach, yo me bajo en la próxima, porque sólo siento vergüenza de lo estoy viendo estos días en un rincón de mi querida tierra leonesa.

# Necesidad de redoblar esfuerzos para atender a víctimas de violencia sexual

LA VIOLENCIA sexual es uno de los problemas enquistados en la sociedad ante el que se necesitan esfuerzos en diferentes áreas para intentar erradicarlo, desde la educación a la prevención pasando por la persecución de los delitos, pero sin olvidar que las víctimas son personas que además de la actuación de la justicia precisan una atención profesional no solo en el momento en que se ha producido la agresión, sino también durante el tiempo que sea necesario para aliviar el sufrimiento que provoca un trauma de esas características, cuyas secuelas pueden ser muy graves. Dentro de las necesarias medidas de apoyo a las víctimas, el Gobierno de España puso en marcha la creación de centros de atención integral a víctimas de violencia sexual, los denominados centros de crisis que deben estar abiertos las 24 horas del día. La previsión es al menos uno en cada provincia de España, para lo que se destinaron fondos con los que las comunidades autónomas, en función de sus competencias, los abrieran. En Castilla y León, se está buscando crear la infraestructura, pero en siete casos el intento se ha topado con la dificultad para adquirir los locales adecuados. Solo se han conseguido en Valladolid y León. Faltan los de las siete provincias restantes.

El problema principal reside en que las convocatorias para la adquisición de esos locales no han recibido ofertas. Los últimos casos han sido los de Burgos, Salamanca, Segovia y Zamora, donde la Junta de Castilla y León se ha visto obligada ahora a publicar una nueva convocatoria con una flexibilización de los requisitos, básicamente aumentando la superficie que se puede ofrecer y por tanto el presupuesto para cubrir la compra (sin modificar el precio por metro), para intentar conseguir propuestas. Es lo mismo que ya se tuvo que hacer a principios de este mes en Ávila, Palencia y Soria, porque tampoco en esas provincias hubo propuestas. Habrá que esperar el resultado de estas nuevas convocatorias y ver si la flexibilización da resultado. Los mercados inmobiliarios no son iguales en cada provincia y quizá la oferta en Valladolid y León, donde se ha cumplido el objetivo de conseguir locales, sea mayor. En cualquier caso es obligado explorar todas las alternativas para conseguir poner a disposición de las víctimas de violencia sexual una atención que es fundamental para aliviar el sufrimiento que padecen. La creación de los centros de crisis es relevante y deben sortearse todos los obstáculos que aparezcan para conseguir que sean una realidad.

#### **RODERA**







#### **REGALADO**

#### Los morros de la Seminci

LA SEMINCI era un beso apasionado en el aeródromo de Casablanca. Era un beso estampado en nuestros sueños acristalados en la cuarta file de la platea. Era la lujuria carmesí imaginada por el artista **Manuel Sierra**, que ha estampado vuelos alados por media Castilla. Era. Cada vez que aterriza algún iluminado en esto del turismo público lo hace para desguazar la genialidad arraigada. Recuerden cuando llegaron los extintos Ciudadanos a la Junta y lo primero que hicieron fue echar a las Edades del Hombre de aquí, que encontraron acomodo en Extremadura. Recuerden que vinieron a cambiar las cosas y en una campaña en Twitter cambiaron las provincias de sitio y los turistas de Zamora acababan alojándose en la plaza Mayor de Salamanca. Recuerden que luego llegaron los muy machos de VOX y donde había un icono del turismo irrenunciable soltaron un escupitajo a bajo precio. Y así todo. Aho-

ra le toca a la Seminci, que donde se insinuaban los labios de **Rita Hayworth** ahora asoman los morros amorfos de **Carmen de Mairena**. Y así caen las democracias y se arruinan los grandes símbolos. De Sierra a la vaca que ríe o como se llamen los autores materiales de tal despropósito. En algún momento alguien tendrá que detener tanta tropelía como nos inflige la política. Es como si a **Gilda**, en vez de un bofetón de **Glenn Ford** le hubiera endosado cuarto kilo de bótox del Lidl en un piso franco. Bofetón a la Seminci mientras **Cienfuegos, José Luis**, mira como la vaca que ve pasar al tren mientras **Cienfuegos, José Luis**, mira como la vaca que ve pasar al tren mientras cornea el símbolo de Sierra, pintor patrio que no es derechas ni por equivocación. Desde el mayor de los respetos que se puede tener por el asunto es un verdadero adefesio el que le han perpetrado a la Seminci, lo diga **Agamenon**, su porquero o Cienfuegos. Es tal la avería que no entra ni en la casuística de la amnistía de **Pedro Sánchez**. La Seminci no se merece semejante morreo. Una idea morrocotuda. Y así todo.

MEDALLA DE ORO DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN, MEDALLA DE ORO DE LA PROVINCIA DE SORIA Y MEDALLA DE ORO DE LA CIUDAD DE SORIA

#### HERALDO-DIARIO DE SORIA EL⊕MUNDO

EDITORA DE PRENSA SORIANA

PRESIDENTA: ADRIANA ULIBARRI

DIRECTOR GENERAL EDITORIAL:

ADLO N. LAGO

GERENTE: JOSÉ ANTONIO ARIAS DIRECTOR: FÉLIX VILLALBA

REDACTORES JEFE: Víctor Fermín Moreno v Pilar Pérez JEFES DE SECCIÓN:
Milagros Hervada (Local)
Félix Tello (Deportes)
José Ignacio Ruiz (Maquetación y

DIRECTOR COMERCIAL: José Ignacio Arganda

JEFA DE ADMINISTRACIÓN:

IMPRIME: Henneo Print Polígono San Miguel, Sector 4 Calle Albert Einstein,44 50830 Villanueva de Gállego (Zaragoza)

DEPÓSITO LEGAL: SO- 33 - 2006

# El Ayuntamiento y la Cámara se alían para fijar población y traer empresas

• Impulsan un «proyecto integral» bajo la denominación 'Soria, una ciudad para vivir' en el que potenciarán «cuatro pilares» como son la calidad de vida, el trabajo, el emprendimiento, las inversiones

#### VÍCTOR E MORENO SORIA

El Ayuntamiento de Soria y la Cámara de Comercio e Industria se alían para poner en marcha el proyecto denominado 'Soria una ciudad para vivir'. La iniciativa, presentada este jueves por el concejal de Industria y Empleo del Consistorio soriano, Gregorio García, y el presidente de la organización cameral, Alberto Santamaría, marcará «un antes y un después en la ciudad», o al menos ese es el ambicioso objetivo que se marca con este proyecto integral.

El convenio, que se extenderá hasta el año 2027, con una cuantía de más de 71.000 euros anuales, cuenta con cuatro pilares: Soria, una ciudad para vivir, para trabajar, para emprender y para invertir. En el primer apartado, el objetivo es el asentamiento de personas y de familias, basado en la «calidad de vida» que ofrece la ciudad. En el trabajo, se persigue la conexión de Soria con las personas que viven fuera, a través de un portal de empleo.

En 'Soria, una ciudad para emprender', se busca el enganche con la Cámara para la atracción de empresas y emprendedores, con la Ventanilla Única como reclamo. En cuanto a las inversiones, «es donde tenemos que dar el paso», en palabras de García, aprovechando el Plan de Atracción de Empresas, «salir a buscar empresas», con el 'satélite' del polígono de Valcorba para ofrecer los recursos necesarios.

«Buscamos que Soria sea una ciudad para que las personas, los trabajadores y las empresas puedan venir porque la ciudad tiene mucho que ofrecer. Una ciudad atractiva que puede ofrecer muchas posibilidades, y con una calidad de vida distinta a Madrid, Barcelona o Zaragoza», puntualizó el concejal.

Santamaría definió el proyecto como «ilusionante» en la que la Cámara pondrá a disposición todos los recursos y a todo su personal técnico.



Alberto Santamaría y Gregorio García durante la presentación del proyecto. HDS

«un reto más para la transformación de la provincia, le damos un poco de orden a esto. Sabemos cuáles son los principales problemas de las empresas en Soria, como la falta de trabajadores o el relevo generacional, por ello hemos creado una bolsa de empleo ágil que funciona y el usuario lo reconoce». Como ejemplo puso las Ferias de Empleo desarrolladas en la ciudad o en El Burgo de Osma. «Somos un actor que participa activamente en la transformación de esta ciudad», indicó

Santamaría, quien reconoció las dificultades que se plantean en un escenario «muy polarizado», apuntó que la meta es atraer más personas, más trabajadores, más empresas y más emprendedores y tenemos las posibilidades para poder hacerlo, con objetivos claros, y personas cualificadas para este proyecto».

Aceptó que la competencia es «muy grande», principalmente por parte del Corredor del Henares. «Aquí hay un tejido consolidado, no basta con el precio del metro cuadrado, hay que ofrecer también un precio de la vivienda, servicios, no solo hay que salir fuera corriendo para traer una inversión, sino un plan ambicioso e integral».

«Viene a reforzar un compromiso que no es nuevo para la Cámara», expresó, recordando un proyecto similar llevado a cabo en el año 2010 con Trabajo y con la Diputación para traer firmas a la provincia (Aki). Del mismo modo, abogó por dar un impulso a la innovación, la digitalización o las 'start up'. «Hay que estar pendientes de todo lo que podemos aportar, ser hábiles, constantes, intermediar. No estamos solos. Debemos analizar por qué una empresa quiere venir y al final no se queda, analizar las circunstancias. 'Soria, una ciudad para vivir es un proyecto de éxito pero también un camino difícil, lo que obliga a trabajar en red».

En el turno de preguntas, Santamaría explicó que la clave es «hacer un ecosistema propicio para Soria. ¿Queremos ofrecer una mano de obra más barata? No, sino buenos servicios y competitividad».

En cuanto a la vivienda, subrayó que «no es competencia de la Cámara» aunque «se pueden poner las necesidades reales encima de la mesa para que todo sea beneficios.

Sobre las opciones de que la Junta puede unirse a esta iniciativa, García abrió las puertas a la administra-

#### **DECLARACIONES**

«Hay que ser hábiles y constantes y estar pendientes»

#### «Donde tenemos que dar el paso en la ciudad es en las inversiones»

ción regional. «En este proyecto todas las administraciones deben sumar, y si o suman, por lo menos que no resten. Llamaremos a las puertas de las administraciones públicas para que se integren». De igual forma, tratarán de mantener contactos permanentes con la Universidad y la Formación Profesional porque «es vital la formación».

El Ayuntamiento defendió también su asistencia a eventos de fuera de la provincia para poner en valor el polígono de Valcorba, como SIL, Data Centers o Samir. «La idea es salir y llamar a las puertas para decirles qué podemos ofrecer, estamos abiertos». De igual modo, García desveló que se encuentran pendientes de un encuentro con la Junta para poder avanzar en la inclusión de la capital en la red Cylog.



## **SORIA**



Los técnicos del Ministerio durante una visita reciente a los Arcos de San Juan de Duero. MARIO TEJEDOR

## Drones y un georradar para iniciar la misión 'salvar' los Arcos de San Juan

Patrimonio autoriza vuelos fotogramétricos del núcleo del monasterio medieval

#### JOSÉ SOSA SORIA

La misión para salvar los Arcos de San Juan de Duero organiza ya sus primeros trabajos de campo para garantizar la supervivencia de la joya medieval soriana. En las próximas semanas se realizará un vuelo fotogramétrico con drones y prospecciones con georradar para recopilar la mayor información posible de cara a las actuaciones que necesita el monasterio.

Las alarmas sobre el estado de San Juan de Duero llevan tiempo encendidas. El primer paso fue la creación de un grupo de trabajo con todas las administraciones implicadas - Estado, Junta, CHD, Ayuntamiento y Diputación- y el segundo la visita de los técnicos del Instituto de Patrimonio Cultural de España (IPCE). Ahora arranca el trabajo de campo con la autorización por parte de Patrimonio de

la Junta en Soria de diversos trabajos arqueológicos que están promovidos por la subdirección general del

La información trasladada por la Junta indica que la actuación afecta a 2.200 metros cuadrados y que está justificada porque «puede permitir la detección de estructuras soterradas con una técnica no invasiva y la adaptación de criterios de intervención futuros». De forma más concreta, los trabajos autorizados son el vuelo fotogramétrico del núcleo del monasterio y la prospección con georradar del claustro, aunque la comisión ha instado a la promotora la inclusión de incluir en esa prospección, si las condiciones físicas lo permiten, el pasillo norte de la iglesia del conjunto arqui-

Los trabajos serán realizados por la empresa SOT Prospección Arqueológica, bajo la dirección de Roger Sala y Pedro Rodríguez «que cuentan con experiencia contrastada en trabajos similares». El vuelo fotogramétrico permite tomar múltiples fotografías con drones que posteriormente se utilizan para crear modelos en dos y tres dimensiones. Estos modelos posibilitan una representación precisa  $de \, un \, espacio \, y \, hacer \, mediciones \, con$ exactitud. Estos estudios suelen estar compuestos de miles de imágenes.

La misión de salvar los Arcos de San Juan no va a ser fácil, ni rápida. El enigmático conjunto le afectan numerosos factores que van desde la edad tiene 800 años-hasta su propio emplazamiento en la ribera del Duero. Las filtraciones a su piedra arenisca,

#### LA IGLESIA DECIDIRÁ SOBRE LA ENTRADA A SAN SATURIO EN 'LAS BAILAS'

Las obras de restauración que se están ejecutando en la ermita de San Saturio pueden modificar la costumbre de muchos sorianos de 'alargar' la bajada a Las Bailas durante las fiestas de San Juan hasta el templo del patrón. La Comisión de Patrimonio abordó ayer la posibilidad de permitir la entrada dando potestad al titular del inmueble, la iglesia, de tomar la decisión final. Según la información que facilitó la Junta, la Comisión de Patrimonio «se da por enterada de la posibilidad de permitir la entrada de público a la ermita de San Saturio, el próximo día 1 de julio, por la tarde, coincidiendo con la celebración del Lunes de Bailas'», e informa de que «las obras de restauración que se están realizando en el templo siguen su evolución y que se deberán seguir respetando las medidas de seguridad establecidas». En este sentido, la Junta indica que «corresponde al titular del inmueble autorizar la apertura o visita del mismo».

tanto del agua de lluvia como del subsuelo, son quizás su mayor enemigo.

Ya desde principios de los 2000 se conocía el estado calamitoso de San Juan y hubo un intento de colaboración entre administraciones para actuar en el monasterio que no fraguó. Incluso, el Instituto de Patrimonio Histórico Español cuenta con un proyecto de conservación del claustro elaborado por Juan Antonio Herráez que confirma que a principios de siglo se hicieron «una serie de observaciones y recopilación de información para obtener un primer análisis sobre el estado de conservación y los procesos de deterioro detectados». En ese documento se alude a las «notables transformaciones» del cauce del Duero «siendo de especial relevancia la elevación del nivel freático producida por el azud levantado a mediados del si $glo XX \hbox{\it ».} Esta es una de las razones por$ las que la participación de la CHD es esencial para la recuperación de San

#### **MÁS ACTUACIONES**

Además, en la citada comisión se informó sobre otras actuaciones que se desarrollarán en la provincia, como la construcción de una pasarela peatonal sobre el río Ucero a instancia del Ayuntamiento de Ucero. La motivación de esta construcción es que el puente de piedra actual, de 35 metros de longitud y 4,50 metros de ancho, no ofrece anchura suficiente para simultanear el tráfico rodado y el paso seguro de peatones.

El pasado 21 de diciembre de 2023 la Junta de Castilla y León, a través de la consejería de Movilidad y Transformación Digital, aprobó en Consejo de Gobierno una subvención por importe de 200.000 euros para financiar este proyecto, permitiendo con la nueva estructura mejorar sustancialmente la seguridad vial para los residentes y visitantes de la Ucero.

También se autorizó la VI campaña de excavación en el Complejo Palacial de Los Marqueses de Berlanga, en Berlanga de Duero, promovi-

do por la Asociación de Amigos del Castillo de Berlanga y el ayuntamiento de la localidad, centrada en la caballeriza y en la cochera del edificio del palacio.

Patrimonio ha dado luz verde, con prescripciones, al proyecto básico y de ejecución para la restauración de la fachada principal del Ayuntamiento de El Burgo de Osma, promovido por el mismo ayuntamiento. El objetivo del proyecto es limpiar, reparar, consolidar y sustituir puntualmente algunas de las piezas que conforman la fachada principal del ayuntamiento que está compuesta fundamentalmente por piedra caliza y ladrillo cerámico con rehundidos y recercados realizados con el propio ladrillo. La planta baja está enfoscada.

Por último, también se autoriza con prescripciones el proyecto de iluminación ornamental de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Castillejo de Robledo, a instancia del ayuntamiento. Esta iniciativa se ajusta a la declaración de la provincia de Soria en septiembre de 2023 como Reserva Starlight, lo que significa que es un espacio natural protegido y se establece un compromiso por la defensa de la calidad del cielo nocturno y el acceso a la luz de las estrellas.



INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso excepcional de suelo rústico y la correspondiente licencia urbanística, instado por ALEJANDRO ALONSO GONZALO, para obra de AMPLIACION NAVE AGRICOLA, que afecta a la parcela 5012 del polígono 34 de este Municipio, en su anejo de Radona.

Lo que en cumplimiento en el artículo 307 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, se hace público para que los que pudieran resultar afectados puedan formular las observaciones pertinentes, en el plazo de 20 días hábiles, a contar desde la inserción del presente Edicto en el Boletín Oficial de Castilla y León.

- 1. Órgano que acuerda la información pública: Alcaldía de Alcubilla de las Peñas.

  2. Expediente sometido a información pública: Autorización uso
- excepcional en suelo rústico. Ámbito de aplicación: Parcela 5012 Polígono 34 Alcubilla de las
- Peñas, aneio de Radona, (Soria)
- 4. Identidad del Promotor: Alejandro Alonso Gonzalo
- 5. Lugar, horarios y página web, dispuestos para la consulta del instrumento o expediente: Secretaría del Ayuntamiento, miércoles, de 16:00 a 20:00 horas, http://alcubilladelaspenas.sedelectronica.es
- Lugar y horario dispuestos para la presentación de alegaciones, sugerencias y cualesquiera otros documentos: Oficina General del Ayuntamiento de Alcubilla de las Peñas, sita en Calle Real, 33, CP 42213, Alcubilla de las Peñas (Soria), correo electrónico: alcubilladelaspenas@dipsoria.es.

Alcubilla de las Peñas, a 19 de junio de 2024

El Alcalde Fdo.: Juan Luis Antón Antón.

### **SORIA**

# Cruz Roja atiende a 77 solicitantes de protección internacional de 6 países

Se trata de personas de Venezuela, Colombia, Perú, Senegal, Mali e Irak cuyas vidas corren peligro allí / Son 24 hombres y 28 mujeres, además de 14 menores niños y 11 niñas

#### IRENE LLORENTE YOLDI SORIA

Cruz Roja Soria ha atendido en lo que va de año a 77 personas que han solicitado protección internacional de seis nacionalidades diferentes. Una cifra que la organización no gubernamental ofrece con motivo de la celebración del Día Mundial de las Personas Refugiadas, el 20 de junio, y que constata que está en aumento en los últimos años en la provincia, gracias a la ayuda y colaboración con otras instituciones, que han puesto recursos sumando esfuerzos al apoyo a quien huye de su país porque su vida corre peligro.

Así, desde enero de 2024 Cruz Roja en Soria ha respondido a la llamada de 77 solicitantes de asilo internacional, 24 hombres y 28 mujeres, además de 14 menores niños y 11 menores niñas. Y de seis nacionalidades, principalmente: Venezuela, Colombia, Perú además de Senegal, Mali e Irak actualmente.

Desde la provincia, el organismo les ofrece apoyo integral, también con clases de español si así lo necesitan, formación en salud, duelo migratorio, asistencia jurídica, y atención en diversas gestiones legales y administrativas, así como cobertura en su día a día más básico.

Cruz Roja recuerda los periplos de la migración forzosa. Una persona refugiada puede ser de cualquier origen y huir por múltiples motivos. Las personas refugiadas contribuyen con la sociedad y la enriquecen, de ahí que la lucha contra la discriminación, el racismo y la xenofobia y la promoción de la cohesión social sean fundamentales.

La mayoría de las personas solicitantes provienen de países latinoamericanos. Son personas que huyeron de la emergencia humanitaria en Venezuela, la violencia y el conflicto inacabado de Colombia y las violaciones de derechos humanos y persecuciones en Perú.

Desde hace más de tres décadas, Cruz Roja ha mostrado un compromiso firme con la humanidad y orienta sus esfuerzos hacia las personas en situación de vulnerabilidad. Esta dedicación se refleja claramente en sus acciones en el ámbito de las migraciones, donde ofrece apoyo integral a personas inmigrantes, refugiadas y desplazadas.

El año pasado Cruz Roja Española acogió a 51.180 personas refugiadas y solicitantes de asilo en distintos recursos de alojamiento, casi una tercera parte de todas las peticiones que registró España, 163.220, un récord histórico, que ya superó en octubre el máximo histórico de 118.842 solicitudes alcanzado en 2022 y que la sitúa como tercer país europeo con más solicitudes, sólopor detrás de Alemania y Fran-



Una técnico de Cruz Roja junto a dos personas en protección internacional. HDS

cia. Estos números mantienen la tendencia al alza iniciada hace años, sólo interrumpida por los efectos de la pandemia.

Además, atendió a 5.878 personas en su Plan de Empleo, con una inserción laboral del 32% de los participantes, que significa el acceso a un empleo digno y estable en el país

de acogida, lo que tiene un impacto profundo y positivo en su autonomía económica, su integración social, su desarrollo profesional y personal, su estabilidad y seguridad, dignidad y confianza, y, en definitiva, la reconstrucción de su vida después de la experiencia de huir de su país. El empleo ayuda a dejar atrás el pasado traumático y mirar hacia adelante con espe-

De hecho, la organización no se limita a proporcionar alojamiento y manutención. Su enfoque incluye también ofrecer seguridad, vestuario e información en idiomas que sean comprensibles por las personas que atien-

de. La organización se esfuerza por mejorar la salud mental de las personas atendidas, y aborda problemas de adaptación y duelo migratorio. Además, ofrece asistencia jurídica en la solicitud de protección internacional, temporal o apatridia y apoyo en diversas gestiones legales y administrativas.

El refuerzo de competencias y habilidades es fundamental. A través de un itinerario personalizado, Cruz Roja fomenta la autonomía personal, el conocimiento del entorno y la igualdad de género. La organización también sensibiliza a entidades y población sobre la necesidad de una vivienda digna para migrantes y refugiados, desmantela prejuicios y promueve la convivencia. Promover el diálogo, la comprensión y la confianza entre las personas refugiadas y las comunidades es fundamental para garantizar la cohesión social.

Igualmente, Cruz Roja impulsala inmersión lingüística, vital para la inserción social y laboral, y ofrece servicios de traducción e interpretación. Además, apoya en trámites administrativos, como empadronamiento y escolarización, y fomenta la participación ciudadana y la actividad voluntaria, facilitando la integración social.

El programa de atención a personas refugiadas de Cruz Roja cuenta con el apoyo de la Secretaría de Estado de Migraciones y la colaboración de las diferentes administraciones públicas. En el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas da atención psicosocial y trabaja para la detección y derivación de casos de potenciales víctimas de trata a dispositivos especializados. Además, participa en un programa innovador basado en la acogida y convivencia de familias desplazadas por la crisis de Ucrania con familias españolas. Esta iniciativa está promovida por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y en ella también colabora la Fundación La

#### USO habla de «esperpento» en Personal por el sepelio con un taxista

SORIA

El sindicato USO ha tachado de «esperpento» la ayuda que prestó un taxista en un sepelio en el cementerio de Soria y ha asegurado que «la gestión de Personal en el Ayuntamiento de Soria vuelve a superarse sorprendiendo, para mal, a propios y extraños».

En el mismo sentido, el pasado 31 de mayo, recuerda el sindicato que el Ayuntamiento procedió a la «suspensión de actuaciones y plazos hasta la finalización del proceso de provisión previo de puestos de trabajo» respecto del procedimiento de selección de tres plazas de TAG incluidas en la OEP de 2022, BOP 156 de 16 de mayo.

Esta suspensión se justificó, explica USO, por medio de un «prolijo informe rebosante de vistos y considerandos relativos a los hechos y fundamentos de Derecho, emitido dos días después de producirse y anunciarse, en fecha 29 de mayo, la calificación definitiva, relación de aprobados, propuesta de nombramiento, listado complementario y bolsa de trabajo, de resultas de la conclusión de este proceso selectivo».

Para el sindicato resulta «inaudito» que correspondiendo estas plazas a la oferta de hace dos años y remontándose la primera publicación de sus bases al 24 de marzo de 2023, demore el Ayuntamiento de Soria hasta la conclusión del proceso selectivo para anunciar el presunto inicio del procedimiento de provisión de puestos vacantes en la RPT, pertenecientes a la escala de administración general, subescala técnica de administración general.

«Esta decisión ha causado un evidente perjuicio a los aspirantes declarados aprobados, agravado por la crueldad de tomar esta decisión tras la publicación de la calificación definitiva», lamenta el sindicato.

**†**EXCELENTÍSIMO SEÑOR

## D. ENRIQUE CASADO DE FRÍAS

Catedrático de Pediatría y Puericultura de la Universidad Complutense de Madrid Académico de Número de la Real Academia Nacional de Medicina Gran Cruz de Alfonso X El Sabio

Falleció en Madrid en la Paz del Señor, el día 18 de junio de 2024, a los 95 años de edad

Habiendo recibido los Santos Sacramentos

Su esposa Conchita Sáenz Ridruejo; sus hijos: Blanca, María, Beatriz, Enrique y Lucía; hijos políticos: Roberto Gil, Ignacio Nevares, Beatriz Tabarés y Javier León; Nietos: Fernando, María, Jaime, Inés, Blanca, Ignacio, Isabel, Enrique, Irene, Mario y Elvira; sus hermanas: Mari Carmen y Mariate, hermanos políticos, Marcela Linares; sobrinos y demás familiares.

Ruegan una oración por su alma
El funeral por su eterno descanso se celebrará a las 12.30 del día de hoy en los Carmelitas y a continuación se procederá a su entierro en el Cementerio de El Espino, Soria.

Soria, 21 de junio de 2024

## **SORIA**





En la avenida Mariano Vicén, frente a la puerta de la Dehesa y en Mariano Granados. Las ovejas cubrieron su etapa en la capital soriana bajo una espectacular lluvia que no pudo frenar esta tradición recuperada hace casi quince MONTESEGUROF.

# Una trashumancia en la ciudad pasada por agua

La climatología no impide el paso de un millar de ovejas

SORL

Una verdadera pena que una estampa que viene repitiéndose en los últimos años en la capital soriana quedara deslucida por una climatología tan adversa, con una lluvia que cayó sin cesar en la matinal 'como si no hubiera un mañana'. Pero eso sí, la meteorología no frenó el paso del rebaño de más de un millar de ovejas que cruzó la ciudad en su camino hacia Tierras Altas dirigido por tres hermanos oriundos de Navabellida: Ricardo, José María y Basilio Pérez y ocho perros, cinco mastines y tres pastores.

Unaño más se cumplió con una an-

tigua tradición y una forma de vida que culminará el sábado 22 de junio con la fiesta de la Trashumancia que se celebrará en Oncala, un evento en su integridad organizado porla Mancomunidad de Tierras Altas, que lleva ya 14 años apostando para poner en valor y apoyar esta acción, desde un punto de vista cultural, etnográfico y turístico. Ante la sorpresa de los viandantes, con menos público del habitual, las ovejas desfilaron por el centro de la ciudad bien dirigidas por sus pastores y algún que otro carnero 'rebelde.

Hasta hace unos días los pastores se encontraban en Trujillo (Extremadura), lugar desde el que cargaron el ganado en varios camiones el día 19 de junio por la mañana para afrontar en la mañana de ayer el camino por Soria tras un viaje de unas ocho horas.

En la provincia pastaron y descansaron antes de emprender viaje por Soria y de ahí a Tierras Altas. Las obras en la ciudad también variaron su itinerario con un grupo de 600 ovejas, madres con sus crías y ovejas jóvenes, algunas de las cuales no estaban preparadas para afrontar estre tramo y que subieron directamente hasta la comarca soriana.



## La planta de Viguera en el PEMA no necesitará evaluación ambiental

La empresa trasladará y ampliará sus instalaciones de la capital

SOR

La Comisión de Medio Ambiente y Urbanismo, acordó que el proyecto de planta de almacenamiento, tratamiento y gestión de residuos no peligrosos en el témino municipal de Garray, promovido por Viguera Gestión de Residuos, S.L., no precisa someterse a evaluación de impacto ambiental ordinaria al no tener efectos significativos en el medio ambiente, siempre que se cumpla con el condicionado del informe ambiental.

El proyecto consiste en la construcción y puesta en funcionamiento de una planta de almacenamiento, tratamiento y gestión de residuos no peligrosos en el PEMA en Garray. Con este proyecto la empresa pretende ampliar la actividad que viene desarrollando en la capital soriana y, para ello, construirá una nave industrial diáfana, edificio anexo para oficinas aseos y vestuarios y una superficie hormigonada exterior de acopio de materiales y residuos. Además, contará con aparcamiento y una zona ajardinada perimetral.

El desarrollo de la actividad consiste en la recepción, clasificación, selección, prensado, trituración y almacenamiento para posterior envío a gestores finales de los siguientes residuos: papel y cartón (400-600 toneladas (t)/mes), plástico (15-20 t/mes), chatarra (50-65 t/mes), madera y restos de poda (50-75 t/mes) y envases compuestos y mezclados (15-20 t).

La parcela cuenta con suministro eléctrico, de abastecimiento y saneamiento. Se construirá red de saneamiento separativa (fecales/lixiviados

y pluviales) conectadas a ambas redes del polígono industrial, previo paso por separador de hidrocarburos, y se instalarán placas fotovoltaicas para autoconsumo. El documento ambiental incluye un diagnóstico territorial y del medio afectado por el proyecto, además del socioeconómico y cultural indicando que a priori no se afecta a ningún elemento de interés. Propone también una serie de medidas preventivas y correctoras con el fin de disminuir o evitar la importancia y magnitud de los impactos y compensar efectos negativos que conlleva el desarrollo del proyecto, que irán dirigidas a proteger la atmósfera contra posibles emisiones, el suelo contra derrames, la gestión de residuos y tratamientos de estériles y la limitación de ruido y control de maquinaria.

## La Junta presenta en Bruselas los trabajos del 'Soria ForestAdapt'

SORIA

La Junta presenta en Bruselas los trabajos realizados en el proyecto Life *Soria ForestAdapt*. El jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente, José Antonio Lucas, ha expuesto los avances conseguidos en el marco de este proyecto europeo para adaptar la gestión forestal sostenible al cambio climático.

El proyecto LIFE Soria ForestAdapt investiga cómo serán en el futuro los bosques ante amenazas como el cambio climático, que pueden derivar en escenarios con menos disponibilidad de agua, temperaturas más elevadas, una mayor erosión del suelo o mayor riesgo de incendios forestales, y busca medidas adaptativas en los planes de ordenación forestal públicos y privados, con el fin de aumentar la resiliencia de los bosques del sur de Europa frente al cambio climático.P ara alcanzar los objetivos que promueve LIFE Soria ForestAdapt se ha reunido un consorcio de entidades socias que, lideradas por la Fundación Global Nature (FGN), representan un amplio espectro que abarca desde la universidad a la empresa, pasando por centros de perfil tecnológico y entidades certificadoras de procesos de sostenibilidad. El proyecto cuenta con un presupuesto global para los años 2020-2024 de 1.577.738 euros, financiado en un 55 % por la Unión

## **PROVINCIA**

## Las Cortes aprueban acelerar el centro de salud de El Burgo

• PP y Vox apoyan la propuesta de Soria Ya, pero rechazan la petición del PSOE para que se reactive el proyecto de una infraestructura sanitaria en San Leonardo

SORI

Soria estuvo ayer presente en la comisión de Sanidad de las Cortes de Castilla y León aunque con un resultado irregular ya que aunque PP y Vox respaldaron la propuesta de Soria Ya para acelerar el centro de salud de El Burgo de Osma no ocurrió lo mismo con su homólogo de San Leonardo cuya petición socialista no contó con el apoyo del equipo de Gobierno regional.

En este contexto, la procuradora socialista soriana, Judith Villar, lamentó ayer «el duro revés, de nuevo, para la sanidad soriana sin ningún compromiso firme, ni fechas, ni partidas, para los centros de salud de El Burgo de Osma y de San Leonardo». Sin embargo, en este sentido, durante la rueda de prensa del Consejo Gobierno, el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo se refirió a avances inminentes en el centro burgense: «Es una infraestructura que figura en los presupuestos y la previsión es que en las próximas fechas se presente la propuesta de adjudicación».

No corre la misma suerte San Leonardo. «PP y Vox han votado en contra de una iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista en la que instábamos a la Junta a la construcción durante esta legislatura del centro de salud de San Leonardo. Es necesario otro edificio nuevo, más grande que el actual, y que contemple una serie de servicios de los



Centro de salud de San Leonardo de Yagüe. HDS

que no dispone el existente».

Precisamete la comisión de Sanidad de las Cortes regionales ha aprobado una Proposición No de Ley (PNL) presentada por Soria Ya al objeto de agilizar las obras del Centro de Salud de El Burgo de Osma. La PNL, defendida por Vanesa García, instaba a concluir las obras antes de finalizar la presente legislatura, es decir, antes de febrero de 2026.

La PNL defendida por Soria Ya ha sido aprobada con los votos de los grupos UPL-Soria Ya, Popular y Vox. PSOE y Mixto no han apoyado la PNL, optando por la abstención. «Lamentamos que la procuradora socialista por Soria, Judith Villar, haya decidido no apoyar un asunto con el que está de acuerdo. Al igual que PP y Vox, parece que la consigna del PSOE es que a Soria Ya ni agua, aunque perjudique a los sorianos», comentaron desde el movimiento ciudadano.

En la propuesta inicial, Soria Ya solicitaba licitar y adjudicar la construcción de este equipamiento sanitario antes de finalizar el año 2024, además

de terminar las obras durante la presente legislatura.

En este sentido, la socialista Judith Villar consideró «papel mojado» la PNL de Soria Ya respecto al centro de salud de El Burgo de Osma. «Nos hemos abstenido ya que no podemos aprobar un texto sin compromisos firmes de fechas y partidas. Tenemos la experiencia suficiente para saber que ni PP ni Vox van a cumplir su palabra y que recurrir al 'cuando sea posible' es saber que la propuesta va a ser aparcada sine die».

#### El PSOE lamenta el año de gobierno de coalición en El Burgo

SORIA

El grupo socialista en el Ayuntamiento de El Burgo ha lamentado, a través de una nota de prensa, el año de gobierno de coalición entre PP y Vox ya que «su gestión ha demostrado estar profundamente desconectada de las necesidades reales de los vecinos». Este pacto que, recuerdan, «apenas superó el umbral del 50% de los votos ha resultado en un gobierno que parece operar en una burbuja, ignorando las voces de los ciudadanos y gobernando anclados en el pasado sin atender las urgencias internas de la comunidad».

Este enfoque «aislacionista y alejado de la realidad local», coninúan en la nota, «se refleja en una serie de decisiones que perpetúan el status quo y no ofrecen ningún avance significativo hacia una solución de los problemas persistentes como la crisis habitacional y la falta de diversificación económica, volcados en el turismo sin apostar por la doble vía de turismo e industria por la que apostamos desde el PSOE». Todo ello, continúan, sin olvidar que «la administración actual ha gastado más de 100.000 euros en sueldos políticos, una cifra récord que representa no solo un gasto excesivo en tiempos de necesidad, sino también una desconexión total con las prioridades del pueblo».

## Covaleda inicia las obras del itinerario adaptado del proyecto 'Entre Pinos' dentro del plan turístico

Es lo primero en ejecutarse dentro del programa que está dotado con 2M€

#### RAQUEL FERNÁNDEZ PINARES

Covaleda ha dado comienzo esta semana a una de las obras más significativas del proyecto 'Entre Pinos', perteneciente al Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, dotado con 2 millones de euros para este municipio. Exactamente, se trata de la creación de un itinerario adaptado para personas con discapacidad, o con problemas de movilidad reducida, lo que ha comenzado a ejecutarse desde el lunes, tras la adjudicación en las últimas semanas de este proyecto a la empresa Integra Ambiental, por valor de 146.931,30 euros.

El comienzo de estas obras supone el punto de partida del Plan de Sostenibilidad, ya que este itinerario es la primera actuación en comenzar a ejecutarse dentro de las muchas acciones que se llevarán a cabo en esta localidad en los próximos años y que supondrán un revulsivo para el turismo de esta zona de la comarca de Pinares, sumándose a lo que también se realizará en el pueblo vecino de Duruelo de la Sierra, donde también se invertirán en proyectos más de 2 millones de euros.

Las obras de este itinerario adaptado de Covaleda, -que además es pionero en toda la comarca-, se centrarán en estas semanas en señalizar, acondicionar y poner en valor el recorrido. «Se trata de configurar un itinerario natural interpretativo que a su paso va aglutinando una serie de recursos naturales, culturales y paisajísticos presentes en la zona para ponerlos en valor y ponerlos a disposición de los usuarios», explica el alcalde de la localidad, José Llorente.

Las obras se centran exactamente en acondicionar 2,2 kilómetros de senda, de un ancho de dos metros realizando el mínimo movimiento de tierras posible para el aporte de una capa de diez centímetros de zahorra natural extendida. Para garantizar la se-



guridad de los usuarios con discapacidades visuales se instalará un zócalo de protección de doce centímetros de altura en madera tratada alo largo del recorrido y cada 500 metros.

Además, se ensanchará la senda hasta 2,5 metros para construir pequeñas isletas o zonas de descanso. En las zonas inundables se realizarán los puentes accesibles necesarios y se reaRaso de la Nava, donde se está creando el itinerario adaptado. HDS

lizará un aparcamiento para poder albergar a todas las personas. Para completar el itinerario, se pondrán señales y paneles interpretativos de fácil lectura y adaptados para personas con diferentes capacidades. «Es uno de los

proyectos más ilusionantes» dentro de Entre Pinos', reconocen desde el Consistorio, apuntando que «estas obras se han retrasado más de lo que se esperaba, ya que varias licitaciones quedaron desiertas».

Ahora, José Llorente y su equipo se enfrentan a los siguientes retos de Entre Pinos' como los que también se refieren al Raso de la Nava y las actuaciones que se harán en este enclave para conseguir una gestión eficiente de los edificios que allí se encuentran. Uno de los principales puntos a tratar de urgencia es la realización de una nuevafosa para la depuración de bombeo añadida a la ya existente en La Nava. Para ello, se realizará la instalación de reja de desbaste previa a la estación de bombeo, el incremento de la capacidad de la estación, instalación de batería de condensadores, renovación de cuadros e instalación eléctrica e impermeabilización de la estación de bombeo existente.

«Pronto se podrán licitar por valor de 338.000 euros la adaptación de los edificios del campamento para buscar una mayor eficiencia energética. Entre otras actuaciones que se llevarán a cabo está la de la envolvente térmica de los edificios, con el revestimiento interior de puertas, cambio de puertas exteriores, sustitución de ventanas y de lucernarios; la instalación eléctrica con el cambio interior y exterior a luminaria Led. Se llevarán a cabo también cambios en las tuberías y grifería existente para poder ser también eficientes en el gasto del agua y se instalarán placas fotovoltaicas para generar energía para todos estos edificios», concluve Llorente.

# Carriedo acusa a Sánchez de utilizal «guantes de boxeo con Castilla y León»

• El portavoz de la Junta lamenta que el presidente del Gobierno no defendiera a los castellanos y leoneses ante las declaraciones de una diputada de Junts y solo hablara de la financiación singular para Cataluña

#### RICARDO GARCÍA VALLADOLID

«Guantes de seda» para unos y «guantes de boxeo» para otros. Con estos términos expresó el portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, lo que a su juicio está haciendo el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, al brindar un trato de favor a Cataluña en detrimento de otras comunidades autónomas. Así, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de ayer, Carriedo señaló que Sánchez «utiliza guantes de seda para los separatistas de Cataluña y guantes de boxeo para los ciudadanos del resto de España», entre ellos los castellanos y leoneses.

Carriedo realizó estas declaraciones en relación con el debate acerca de la financiación singular que el Gobierno de España plantea para Cataluña, mientras que Castilla y León mantiene su petición de modificar la financiación autonómica al encontrarse en una situación de «infrafinanciación».

En este sentido, el también consejero de Economía y Hacienda de la Junta aludió a la convocatoria prevista para el mes de julio del Consejo de Política Fiscal y Financiera al que Castilla y León acudirá, según Carriedo, para solicitar información acerca de esa financiación singular. «Que se nos diga qué es lo que se va a hacer», demandó, al tiempo que garantizó que también defenderán lo que defienden «siempre», que es «la igualdad entre todos los españoles».

«Castilla y León está infrafinanciada», insistió en su intervención el portavoz de la Junta, «tenemos un claro déficit de financiación». «El coste de la educación, la sanidad y los servicios sociales es más de lo que recibimos en anticipos a cuenta» por parte del Gobierno de Espa-



El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, durante la rueda de prensa de ayer. ICAL

ña, argumentó, pero sacó pecho por que eso no haya afectado a la calidad de las prestaciones a los ciudadanos. «Tenemos mejores servicios públicos porque gestionamos mejor los recursos», aseveró.

Estas declaraciones de Carriedo se produjeron después de que la diputada de Junts per Cataluña, Miriam Nogueras, criticara durante una intervención en el Congreso que «cada catalán pierde 2.700 euros anuales por el único hecho de formar parte del Estado español mientras que un extremeño gana 3.200 y un castellano y leonés 1.800», un argumento con el que defendió que la financiación singular «no es un privilegio».

Al respecto de las palabras de Nogueras, Fernández Carriedo volvió a hacer hincapié en la gestión financiera de Castilla y León y recordó, en alusión a Cataluña, que «otras comunidades autónomas tienen embajadas en el exterior o gastos en iniciativas separatistas». «Todos los recursos los destinamos a mejorar la vida de todos», apuntó sobre Castilla y León y, sobre las declaraciones de la diputada de Junts, el portavoz de la Junta lamentó que el presidente del Gobierno no defendiera a los ciudadanos de Castilla y León y su respuesta se limitara a la financiación singular.

«Ese muro que ha creado el presidente del Gobierno no es solo ideológico», apuntó Carriedo, señalando que Sánchez ha situado a ambos lados a quienes piensan como él y a los que no, «es también territorial». «A un lado están los separatistas de algunas comunidades y al otro el resto de las comunidades. Debería ser el presidente de todos los españoles pero ha decidido serlo de solo una parte», criticó.

Por otro lado, y sobre la afirmación de Nogueras de que algunos ciudadanos «ganan» mientras otros «pierden», Carriedo aseveró que «no se pueden comparar estas cuestiones» y advirtió que «estos datos tienen que ver poco con la realidad». «No nos vale un sistema de financiación que cree desigualdades», remarcó, y añadió que «no puede ser que a alguien se le exija la declaración de la renta para saber qué servicios públicos se le pueden dar».

Ya en otro orden de cosas, la comparecencia tras la reunión del Consejo de Gobierno de ayer sirvió a Fernández Carriedo para abordar otros asuntos de actualidad, entre ellos la intención trasladada por China de establecer aranceles a los productos porcinos. Una decisión que podría afectar duramente a Castilla y León, al ser una comunidad productora, y de la que el portavoz de la Junta se mostró contrario. Según dijo, en la Junta son contrarios «a la disminución de la libre competencia en el mercado internacional».

En este sentido, Carriedo también aludió a la reciente polémica por los requisitos que se aplican a los productos procedentes del extranjero. «Somos partidarios de que las normas que se apliquen a los agricultores y ganaderos de Castilla y León y de España también se apliquen a los extranjeros», dijo, al tiempo que solicitó a la Unión Europea, en el caso de que finalmente se apliquen los aranceles, «establezca medidas compensatorias».

#### REBAJA EN MATRÍCULAS

Durante el Consejo de Gobierno de ayer, la Junta aprobó el decreto que establece los precios públicos para las enseñanzas de idiomas y las artísticas, donde se mantiene la gratuidad de las profesionales de Artes Plásticas y Diseño y las deportivas. Se trata de bajadas que van desde el 25% de la segunda matrícula en Escuelas Oficiales de Idiomas, al descenso de más del 47% en las pruebas de acceso a las enseñan-

PASA A **PÁGINA SIGUIENTE** 



#### VIENE DE **PÁGINA ANTERIOR**

zas elementales de un Conservatorio de Música. Esta reducción será efectiva ya en el curso 2024-2025, salvo las pruebas de acceso, que entrarán en vigor en el siguiente.

La Consejería de Educación ha elaborado un nuevo decreto para establecer los precios públicos de las enseñanzas de régimen especial en Castilla y León. Dado el tiempo transcurrido desde la aprobación de la anterior normativa, en 2015, la Junta consideró necesario actualizar dichos precios públicos para incluir nuevas exenciones y reducciones en las matrículas y pruebas de acceso, informa Ical.

En concreto, la nueva norma se aplica a las enseñanzas de idiomas y a las enseñanzas artísticas, a excepción de las enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño, que junto con las enseñanzas deportivas constituyen enseñanzas gratuitas en el sistema educativo de la Comunidad.

De tal forma, se reduce el precio público de las pruebas de acceso de las enseñanzas elementales de Música y Danza y de las enseñanzas artísticas superiores de grado; y en las enseñanzas de idiomas, específicamente en las segundas y terceras matrículas, en la prueba de clasificación y en los cursos específicos.

Asimismo, se recoge la exención del pago de matrícula para el alumnado que haya obtenido el Premio Extraordinario de las enseñanzas artísticas profesionales en el ámbito de Artes Plásticas y Diseño, y para aquel alumnado que tenga reconocida la condición de refugiado o el derecho de asilo en España y que quiera cursar español como lengua extranjera en las Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad.

Por último, se sustituye el precio público por las pruebas para la homologación de diplomas federativos con los títulos de Técnico Deportivo y Técnico Deportivo Superior de Fútbol y Fútbol Sala, por el precio público correspondiente a las pruebas para obtener la homologación de diplomas federativos con cualquier título de Técnico Deportivo o Técnico Deportivo Superior o certificado académico oficial de superación del ciclo inicial. El resto de los precios se mantienen igual a como estaban previstos en el Decreto anterior de 2015.

La norma se estructura en cuatro capítulos que comprenden trece artículos, una disposición transitoria, una disposición derogatoria, dos disposiciones finales y tres anexos. Finalmente, el texto se ha sometido a la participación ciudadana a través del Portal de Gobierno Abierto y a los dictámenes del Consejo Escolar y del Consejo Consultivo de Castilla y León.

## Pleno bronco por el centro de migrantes de Villaquilambre: «Eres más dictador que Franco»

Los grupos de la oposición abandonan la sesión después de que el alcalde pidiera a la Policía Local desalojar al público asistente por sucesivas interrupciones

LEC

Los concejales de la oposición en el Ayuntamiento de Villaquilambre -Partido Popular, Vive Villaquilambre, Vox y Ciudadanos- decidieron ayer abandonar el pleno extraordinario convocado por los propios 'populares' para pedir explicaciones sobre la apertura del Centro de Atención a Personas Migrantes que San Juan de Dios pondrá en marcha en el edificio conocido como Chalet del Pozo de León, situado en la localidad de Villarrodrigo de las Regueras, perteneciente al municipio. De esta forma no se quedaron a escuchar la respuesta del alcalde, Jorge Pérez, a las preguntas planteadas por ellos y al tiempo que acusaron al regidor de ser «más dictador que Franco».

«Villaquilambre es un pueblo que acoge a todo el mundo, que nunca ha habido ningún problema y que no es ni xenófobo, ni racista», afirmó el portavoz del Partido Popular, Manuel García, quien acusó al equipo de Gobierno de «querer dar esa información a la ciudadanía por unos comentarios poco afortunados por algún grupo de Whatsapp».

Pero este no fue el único incidente durante el desarrollo de la sesión, puesto que la Policía Local tuvo que desalojar al público presente, que en reiteradas ocasiones alzó la voz, interrumpió las intervenciones de los concejales e impidió el desarrollo normal del pleno. Por ello, Pérez dio la orden a los agentes para que procedieran al desalojo, informa lcal.

García, que fue alcalde durante doce años en el municipio, recordó que «se han vivido momentos muy complicados a lo largo de la historia» en los que «jamás se ha desalojado un pleno» y se preguntó «por qué esa salida de tono y fuera de toda lógica» cuando había gente que «quería informarse y se comportaba correctamente».

Convencido de que el equipo de Gobierno de Villaquilambre está compuesto por «auténticos dictadores» que «no contestan a las preguntas que propone la oposición», consideró que «el problema no es que Jorge Pérez sea alcalde del municipio, sino sufrirle como vecino por la forma en la que se comporta».

El'popular' insistió en que el Ayuntamiento de Villaquilambre «debería haber dado mucha más información» sobre la apertura del Centro de Acogida a Migrantes, pero no volvió a entrar al pleno, de forma que no pudo escuchar la respuesta del alcalde a sus preguntas. Asimismo, lamentó no poder llevar a cabo una moción de censura debido



Manuel García (PP) interviene durante el pleno del Ayuntamiento de Villaquilambre. ICAL

a que se necesita la mitad más uno de los apoyos de los concejales para ello.

Por su parte, Pérez defendió que el pleno de ayer en Villaquilambre fue «absolutamente un montaje por parte del señor Manuel García». «Su discurso inicial, simplemente por agradar a una serie de los asistentes, era de un racismo y de una xenofobia que no me esperaba en un portavoz de un partido que se su-

pone que constitucional como es el Partido Popular», apostilló.

Una situación calificada de «paripé» por Pérez, quien consideró que el 'popular' lo único que buscaba era «llevarse el aplauso de los radicales y que el pleno terminase sin que le dieran las explicaciones». Sobre estas explicaciones, insistió en que «el Ayuntamiento ha carecido de muchísima información al respecto» y reconoció que «la desinforma-

ción puede provocar la incertidumbre en los vecinos».

El regidor de Villaquilambre recordó que el Ayuntamiento vivió la misma situación en 2022, cuando era alcalde Manuel García, al acoger a refugiados que provenían mayoritariamente de Ucrania. «En aquel momento él no informó, no hizo un pleno y no convocó a los portavoces de la oposición y no hubo ningún problema», afirmó.

## El Gobierno exige al PP una «condena firme» por las declaraciones «de odio y racismo» de su portavoz

LEÓ

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, exigió ayer una «condena firme» de lo que consideró una «llamada al odio y al racismo» del portavoz municipal del PP en Villaquilambre (León) y exalcalde, Manuel García, por preguntar en el pleno del Ayuntamiento de este jueves si se iban a dejar «sueltos» a los refugiados, personas que recordó tienen «protección internacional» y que el Gobierno pretende alojar en un hotel cerrado, conocido como El Chalet de Pozo, en Villarrodrigo de las Regueras.

En un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter), Elma Saiz consideró que es una paradoja que en el Día Mundial del Refugiado se escuchen estas declaraciones, que calificó «de vergüenza» del portavoz 'popular' quien pedía al alcalde socialista, Jorge Pérez, explicaciones sobre el número de personas que llegaran al Cen-

tro de Atención a Personas Migrantes que gestionará la orden de San Juan de Dios, informa Ical.

La ministra recogió unas declaraciones de Manuel García difundidas en el informativo de La Ocho de León de la cadena autonómica Castilla y León Televisión (CyLTV). En la misma línea, el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, consideró que el PP debe «retractarse y cesar sus ataques contra quienes buscan protección».

«Es inaceptable escuchar declaraciones que fomentan el odio y la xenofobia. Exigimos una condena firme a estas palabras cargadas de racismo», concluyó Nicanor Sen, también en su cuenta de X, ante lo sucedido en el pleno extraordinario del Ayuntamiento convocado por el Partido Popular, que terminó siendo desalojado por la Policía Local.

Por su parte, el portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacien-

da, Carlos Fernández Carriedo, insistió ayer en que les falta «mucha información» sobre los refugiados que el Gobierno trasladará al Chalet del Pozo.

En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, Fernández Carriedo reiteró que Castilla y León es «tierra de acogida» después de que la Policía Local se viera obligada a desalojar al público presente en el pleno extraordinario del Ayuntamiento en el que se trató la apertura del Centro de Atención a Personas Migrantes

Al respecto, el conejero portavoz insistió en que la Junta quiere prestar los «mejores servicios públicos» a estas personas y que para eso necesitan la «información más precisa posible» sobre sus necesidades, tanto sanitarias como sociales. «A día de hoy», remarcó, les falta «mucha información», que añadió les ayudaría a la hora de atender a estas personas.

## Nuevo intento de adquisición de locales para cuatro centros de violencia sexual

La Junta flexibiliza condiciones para comprar las sedes de Burgos, Salamanca, Segovia y Zamora

#### LAURA G. ESTRADA VALLADOLID

La Junta de Castilla y León sigue buscando locales para abrir los centros de crisis 24 horas de atención a víctimas de violencia sexual y, después de un primer intento sin resultados en Burgos, Salamanca, Segovia y Zamora, acaban de publicar otra convocatoria con requisitos más flexibles, sobre todo respecto a superficie y radio de ubicación, al igual que ya hicieran a principios de mes en Ávila, Palencia y Soria, donde tuvieron el mismo problema de ausencia de proposicio-

Con el objetivo de facilitar que los propietarios les oferten inmuebles donde poner en marcha este nuevo servicio de atención presencial continuada impulsado desde del Gobierno central para que haya uno en cada capital del país, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha abierto un nuevo concurso público, con límite de presentación fijado para el 5 de julio.

Cabe recordar que este viernes, 20 de junio, es cuando se cierran los procedimientos de las otras tres provincias mencionadas anteriormente –en las que se tuvieron que lanzar de nuevo a principios de mes-pues, por el momento, sólo se ha resuelto la compra en Valladolid y en León. En el primer caso, la Junta ha adquirido por 360.000 euros un bajo ubicado en el paseo de Isabel la Católica y, en el segundo, uno en la calle Sampiro por 210.000 euros

Ahora, con los cuatro nuevos procedimientos en marcha, el Ejecutivo autonómico ha tenido que reservar más presupuesto de lo previsto inicialmente, no porque haya modificado el precio de tasación por metro cuadrado, sino porque ha aumentado la superficie máxima estipulada para estos locales que se convertirán en el refugio donde puedan acudir las víctimas y sus familiares en busca de atención psicológica, jurídica y social.

En Segovia y en Zamora se permitirán recintos que lleguen a los 200 metros cuadrados, frente a los 175 fijados en la primera y fallida convocatoria; y en Burgos y en Salamanca, en vez de oscilar entre 200 y 250 metros cuadrados, se amplía la horquilla a un tamaño de entre 160 y 300.

Este 'añadido' de metros es lo que ha motivado que se amplíe el crédito previsto, con 308.552 euros más reservados por si se llega al tope. La diferencia más notable es la de Salamanca, donde la Junta previó un desembolso máximo de 634.451 euros y ahora contempla 761.341 euros (126.890 más). En Burgos pasa de 410.997 a 493.197 (82.199 más), en Segovia de 364.377 a 416.431 (52.053 más), y en Zamora de 331.863 a 379.272 (47.409 más). Eso sí, habrá que esperar a comprobar las ofertas de los vendedores para ver realmente cuánto dinero se invertirá en cada local.

Además de flexibilizar el tamaño, la Consejería que gestiona Isabel Blanco también ha variado los requisitos en cuanto a ubicación. En Segovia y Zamora el radio se ha ampliado 300 metros y en Burgos y Salamanca, 500.

Eso sí, tomando como referencia los distritos ya marcados en los mapas, que corresponden con barrios céntricos de las capitales. A partir de ahora también se amplía el máximo de superficie permitida en sótano o en altura (del 10 al 20%), respetando siempre que el local esté en planta baja, se acceda directamente desde la calle (no desde galerías interiores, patios, pasadizos o callejones) y no se ubiquen en entornos considerados «poco seguros», como puede ser cerca de túneles o en zonas con iluminación deficiente.

En cuanto a la declaración de eficiencia energética, ahora únicamente piden que dispongan de un certificado debidamente registrado, mientras en los primeros concursos solicitaba una clasificación mínima D.

## VOX advierte que Igea se ha convertido en «el líder del PSOE» en la Comunidad

Los socios de gobierno descartan enmendar su Ley de Concordia pese al recurso admitido por el Constitucional sobre la de Aragón

#### DIEGO GONZÁLEZ VALLADOLID

De Luis Tudanca a Francisco Igea como líder del Partido Socialista en Castilla y León. Esta es la realidad que percibe Carlos Menéndez, portavoz de VOX en las Cortes, después del registro por parte del PSOE de una Proposición de Ley en las Cortes de Cuidados al Final de la Vida y que, desde su punto de vista, es la «copia» de presentada por el procurador del Grupo Mixto, a su juicio el nuevo «líder» de los socialistas autonómicos.

«El Partido Socialista de Castilla y León en estas Cortes está tan centrado en embarrar y en enfangar el debate político que ha dejado la acción legislativa o la iniciativa legislativa en manos del señor Igea», expresaba Menéndez en su comparecencia en el Parlamento autonómico tras la Junta de Portavoces, criticando a su vez que el encabezado por Luis Tudanca es un grupo «carente totalmente de

Las declaraciones de Menéndez se produjeron este jueves a raíz del registro por parte del PSCyLde una Proposición de Ley de Derechos y Garantías al Final de la Vida que ya presentó Francisco Igea en 2020. En aquel entonces el ahora procurador no adscrito todavía militaba en las filas de Ciudadanos y ostentaba la vicepresidencia de la Junta gracias a un pacto de coalición con el PP de Alfonso Fernández Mañueco. «Parece que asumen que el líder del partido socialista en Castilla y León es el señor Igea», consideraba al respecto el portavoz de VOX al asegurar que las normativa «es la copia de la Proposición de Ley que presentó el señor Igea, añadidas las enmiendas que presentó durante su tramitación el partido socia-

«Al final estamos viendo como el señor Tudanca», continuó Menéndez en su intervención, «que es el líder de los socialistas aquí en estas Cortes, en Castilla y León, pues parece que está como los artistas que se encuentran al final de su trayectoria o que están con una falta total de ideas que se dedican a sacar recopilatorios, pero, en este caso, con canciones de otros artistas», apostilló en lo que reconoció como un «tono irónico» que pidió

que fuera «bien entendido».

#### LEY DE CONCORDIA

Por otro lado, los grupos parlamentarios de PP y VOX en las Cortes de Castilla y León rechazan «a día de hoy» enmendar su proposición de Ley de Concordia pese a la decisión del Tribunal Constitucional de suspender cautelarmente la derogación de la ley aragonesa de Memoria Democrática, al admitir a trámite el recurso interpuesto por el Gobierno cen-

En este sentido Carlos Menéndez consideró que la situación de Castilla y León es diferente a la de Aragón, ya que en la Comunidad hay un Decreto y, si de aprobarse la proposición de Ley de Concordia el Gobierno lo plantea como inconstitucional se analizarán los efectos.

Por su parte, el procurador del PP Miguel Ángel García se mostró convencido de que el texto rubricado por PP y VOX es «absolutamente constitucional» y aseguró que no se perjudicará la tramitación de esta proposición de ley, informa Europa Press



Francisco Javier Luis toma posesión de su nuevo cargo. ICAL

#### SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

#### FRANCISCO JAVIER LUIS TOMA POSESIÓN COMO GERENTE DEL ECYL

El consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, destacó que el nuevo gerente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, Francisco Javier Luis Jiménez, tomó ayer posesión, en un «momento muy importante», en el que comienzan una fase de transición que «va a transformar y modernizar» el Servicio Público de Empleo. «Nadie mejor que él, con su experiencia, para dirigir esta transición», subrayó Veganzones, durante el acto, celebrado en el Centro de Soluciones Empresariales, en Arroyo de la Encomienda (Valladolid). Veganzones calificó al nuevo gerente como «uno de los nuestros», gran «conocedor del funcionamiento del servicio público de empleo y con una formación tanto teórica como práctica». «Es un hito muy importante que va a suponer una garantía para el servicio público de empleo, para el funcionamiento de nuestro querido Ecyl y de la Administración de Castilla y León», apuntó el consejero. / ICAL







JAVIER ALFONSO CENDÓN SECRETARIO GRAL. PSOE DE LEÓN Y DIPUTADO. «Puente es el referente del PSOE de Castilla v León. es más conocido que Mañueco»

## «Tudanca debe decidir si quiere presentarse otra vez o buscar una persona que regenere el proyecto»

D. M. ARRANZ VALLADOLID

El diputado socialista y secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, dejó la puerta abierta a que el Congreso Autonómico de su partido plantee en 2025 una alternativa a Luis Tudanca en un debate abierto: «Si quiere seguir presentándose por cuarta vez o buscar una persona que pueda regenerar el proyecto en Castilla y León». Esa fue su respuesta al ser preguntado en el programa La Quinta Esquina de La8 Valladolid, EsRadio y Diario de Castilla y León-El Mundo por el relevo del que ha sido en la última década la máxima figura orgánica del PSOE en Castilla y León. Cendón eso sí dejó claro que «tiene que responder él primero» en alusión al político burgalés. El secretario general del PSOE de León sí consideró que debe hacerse «internamente una reflexión» aunque luego son «los militantes los que deciden si quieren que siga o necesitamos un

Para el diputado socialista, que no quiso avanzar los plazos orgánicos para ese Congreso en 2025, se debe realizar ese debate abierto «y los militantes decidiremos si es la persona idónea, tiene un recorrido, un tiempo y tiene que decidir». Lo que sí dejó claro Cendón es que en su partido «hay gente con mucha iniciativa» y sobre todo referentes «como el ministro Puente, un buen ministro, una persona que conoce las diversidades y diferencias de las provincias, conoce los proyectos que hay encima de la mesa». Además, sentenció al hablar de relevancia y repercusión que el ex alcalde de Valladolid «es más relevante que el presidente de la Junta de Castilla y León, el señor Mañueco». Un nivel de conocimiento superior por parte de la ciudadanía explicó, y que «es una buena noticia para Castilla y León» que esté al frente de una cartera como Transportes. También destacó el apoyo de su formación para dar voz a la comunidad con representantes, además de Puente, como la ministra de Igualdad, Ana Redondo, o la portavoz de la ejecutiva federal, la burgalesa Esther Peña: «Somos una de las regiones que más representada está», afirmó

Cendón fue crítico al valorar el gobierno del PP y Vox en la Junta de Castilla y León, de la que dijo que adolece de «proyectos y futuro» para la comunidad, e invitó a sus compañeros procuradores en las Cortes a «intensificar la oposición y defender todo lo que está haciendo el gobierno de España porque tiene

mucha repercusión, todos los fondos europeos que están llegando porque Castilla y León está a la cola». Esa crítica, afirmó, «debe ser necesaria porque Castilla y León es un desastre en servicios fundamentales», y habló de Sanidad y Educación, aunque en esta última sea referente según el Informe Pisa. Cuestionado por las votaciones del pasado 9 de junio, lamentó que hubiese «mucha gente que ha votado a la izquierda se haya quedado en casa» y calificaba de «preocupante» la gestión del PPyVox «porque se pierde población y tenemos peores servicios», alabando las gestiones de su líder Pedro Sánchez en Bruselas para conseguir 160.000 millones de euros para «hacer frente a la pandemia a la crisis que derivó y a la guerra de Ucrania».

El político leonés defendió al ejecutivo nacional y su apuesta por esta comunidad al aportar «12.000 millones de euros más que lo que llegó con Mariano Rajoy», y afeó las políticas de la Comunidad de Madrid, con Isabel Ayuso al frente, en materia fiscal al crear «un dumpling, bajando impuestos a los ricos, con  $4.000\,millones\,menos\,y\,que\,pide\,al$ Gobierno para que le financien más». Y dejó la pregunta sin respuesta de que hay que «saber quién Manda en el PP si la señora Ayuso, Feijoo o Miguel Ángel Rodríguez». También respaldó la financiación singular que plantea su partido porque «cada comunidad tiene un desarrollo estatutario diferente», y apostó por «dar fondos adicionales para hacer frente a la dispersión geográfica» en Castilla y León y en el caso de Cataluña porque tiene «policía autonómica, lengua oficial...».

Volviendo al territorio regional, criticó que la Junta haya «perjudicado a provincias como la de León» y abogó por «reequilibrar a todas por arriba». Esa unión, afirmó, es «bueno para que todos nos beneficiemos de las políticas», y consideró que hay «hartazgo en mi provincia y no es ajeno a las políticas del PP», que, aunque señaló no tener «nada en contra de una provincia vecina de Valladolid», sí dejó entrever que se la favorece, algo que el ministro Óscar Puente, a su modo de ver, «se preocupa de los problemas de todos, de León, de Burgos, de Ávila, y es la clave para que consigamos que todos progresemos a la misma velocidad».



#### «Valladolid y León tenemos que colaborar y entendernos más»

Javier Alfonso Cendón volvió a abrir el melón sobre la duplicidad de fiestas en Castilla y León, conmemorando Villalar, pero también en León que sea la cuna del parlamentarismo. Para el leonés «beneficiaría porque los acontecimientos que hemos vivido porque en Villalar han sido poco edificantes. El sentimiento que hay en León es que no es nuestra fiesta, y como tenemos dos regiones diferenciadas propongo que haya dos fiestas y beneficiaría que todo el mundo tenga un sentimiento de que se celebre una fiesta propia». Algo que ha transmitido a su líder Luis Tudanca, que le respondió que «le gustaría que hubiese un consenso en la provincia para presentarlo, el lugar para debatirlo es el parlamento», aunque Cendón avanzó que tratarán de que la Diputación de León también lo respalde.

Sobre las rencillas pasadas con el alcalde de León, también socialista, José Antonio Díez, afirmó que «los alcaldes son peculiares y son la voz de sus vecinos. La persona que más cerca está de la gente que le ha votado y tiene sus peculiaridades, quieren el beneficio para sus ciudades y van a contar con nuestro apoyo». Para él tanto Díez como Puente «han hecho una magnífica labor como alcaldes con una labor intensa y lo que nos une es tra-

bajar por la gente».

Sobre la llegada de refugiados a Villaquilambre, lo que propició ayer un desalojo en el pleno municipal, Cendón indicó en el programa La Quinta Esquina de La8 Valladolid, EsRadio y Diario de Castilla y León-El Mundo que que el rechazo que se está generando es «el caldo de cultivo que está generando la extrema derecha es lo que tiene, bulos, mentiras, racismo y xenofobia», y que la provincia de León siempre ha sido «de acogida y mucha gente vino a trabajar a las minas y ha habido concordia», y afeó al PP de Mañueco que «pudo poner un dique de contención y lo que hizo fue intensificar su discurso y ha amplificado el discurso de Vox». El diputado leonesista fue duro al hablar de esas

«posturas racistas y de xenofobia» y «bulos, mentiras en redes sociales que ha habido en León» y críticas con «mensajes que ha preocupado a la sociedad leonesa por este proyecto». Y elevó la voz para pedir al PP que se posicione «porque no vale la equidistancia. Hemos visto como el vicepresidente el señor Gallardo lo ha criticado de una manera salvaje, no es de recibo que un líder político con una representación tan importante y una vicepresidencia haya dicho lo que ha dicho», aunque «Mañueco lo rectificó y lo ha corregido», pero «el PP en mi provincia está en silencio». Cuestionado por si ha fallado la comunicación del Gobierno a la Junta, Cendón aclaró que «se transmitió al mismo tiempo y hay un canal fluido. Aunque siempre todo se puede mejorar y las comunicaciones que hay. Hay que apoyar este proyecto por las personas que van a llegar porque en sus países están en persecución y se merecen que les ayudemos y les atendamos como

Además, tendió la mano al PP «para que deje fuera a la extrema derecha» e hizo alusión a tres pactos nacionales que hicieron a Feijoo para «la reforma del artículo 49 de la Constitución, dijo que si y lo hicimos, la renovación del CGPJ dijo que quería una intermediación en Bruselas, no cumpla la constitución y no es de recibo que llevemos más de 2.000 días sin cumplir con la constitución y la tercera era poner en marcha un mecanismo para financiar mejor a las comunidades y Feijoo dijo que no».

#### La JEC anula el expediente sacionador a Mañueco por electoralismo

VALLADOLID

La Junta Elecotoral Central (JEC) esrtima el recurso interpuesto por el consejero de la Presidencia de la Junta, Luis Miguel González Gago, contra el acuerdo de la Junta Electoral Provincial de Valladolid por una denuncia del PSOE respecto a la utilización partidista de la web institucional así como de la campaña de logros en la visita institucional del presidente Alfonso Fernández Mañueco a la empresa 53biologics en Boecillo (Valladolid), por lo que declara nulo el expediente sancionador interpuesto.

Este decisión se debe, según ha informado la JEC en un comunicado recogido por Europa Press, a que la Junta Electoral Provincial debía haber dado audiencia previa a las autoridades denunciadas antes de adoptar la resolución impugnada. En dicha resolución se ordenó la retirada de los contenidos denunciados en los medios de comunicación institucionales y perfiles de redes sociales, requerir a la Junta para que se abstuviese de realizar visitas institucionales o campaña de logros, así como la iniciación de expediente sancionador

#### Cosce pide elecciones en la USAL por la investigación a Corchado

VALLADOLID

La Confederación de Sociedades Científicas de España (Cosce) rechazó ayer el nombramiento de Juan Manuel Corchado como rector de la Universidad de Salamanca (Usal) y afirmó: «Observamos con estupor la situación derivada de la elección de Corchado como rector». La organización apuntó que «tras las informaciones publicadas sobre las presuntas malas prácticas de Corchado y la petición de apertura de una investigación sobre esta cuestión por parte del Comité Español de Ética en la Investigación creemos que se ha planteado un doble problema: legal y ético», informa Ical.

Desde la entidad afirmaron que «desde el punto de vista legal no hay ninguna acusación en un juzgado, ni el doctor Corchado fue imputado o condenado por ninguna falta, pero nos preguntamos si esto es suficiente». Según Cosce, el Ministerio activó al Comité de Ética de la Investigación y su dictamen fue que las actuaciones de Corchado «podrían conculcar las buenas prácticas científicas».

### **DEPORTES** LA ACTUALIDAD NUMATINA

# Aitor Calle, el elegido para subir al Numancia

El nuevo entrenador rojillo será presentado el martes en Los Pajaritos de cara a una temporada 2024-2025 en la que el objetivo será el regreso a Primera Federación

Aitor Calle es el entrenador elegido para comandar el proyecto deportivo del C.D. Numancia 2024-2025. El técnico vizcaíno llega procedente del Sestao River, donde ha cosechado tres exitosas campañas en el club verdinegro, con la disputa de un play off de ascenso a Primera RFEF el primer año, el ascenso como campeón de Segunda RFEF el segundo curso y la permanencia en Primera Federación esta temporada. El nuevo técnico numantino será presentado el martes en la sala de prensa de Los Pajaritos y a partir de ahí tomará las riendas del banquillo pensando en el inicio de la pretemporada el próximo 16 de julio.

Aitor Calle Hernández (Bilbao, 28 de junio de 1976) se inició como entrenador en Tercera división con la S.D. Deusto en la campaña 2011-2012, club en el que estuvo seis temporadas para luego recalar en el Portugalete (una campaña en Segunda B) y después firmar por el Haro, donde estuvo tres temporadas antes de recalar en el Sestao River, su último club y con el que ha conseguido ascender a Primera RFEF en la campaña 22-23 y conseguir la permanencia en esta tempo-

Ahora está por ver cómo será la confección del cuerpo técnico con el que trabajará Aitor Calle al frente de la escuadra numantina. El nuevo míster necesita de la figura de un segundo entrenador que sea su mano derecha de cara al próximo curso. La duda está en si será una persona que ha trabajado con Calle en el Sestao o un técnico de la cantera numantina. Aunque no está confirmado, en el apartado de la preparación física seguiría Pedro Borque y como entrenador de portero continuaría David Salazar.

Aitor Calle tiene raíces sorianas, situación que ha ayudado a ambas partes a lograr un buen entendimiento en buscar de poder lograr el objetivo del club, que no es otro que luchar por el ascenso a Primera Federación.

La vinculación de Aitor Calle con Soria es muy estrecha ya que sus padres son sorianos y los veranos de su infancia los pasó en la localidad de Los Rábanos. El nuevo técnico rojillo conoce muy bien la provincia y sus lazos con Soria han sido muy importantes a la hora de decantarse por la oferta numantina que tenía encima de la mesa desde hace unas semanas.

Calle tenía encima de la mesa otras opciones para entrenar el próximo ejercicio, entre ellas las de dos clubes de Primera Federación como son el Amorebieta y el Real Unión. La UD Logroñés, de Segunda Federación,



Aitor Calle ya sabe lo que es subir a Primera Federación a los mandos del Sestao River. MARIO TEJEDOR

#### RAÍCES SORIANAS Su familia es natural de Los Rábanos, localidad donde pasó los veranos de su infancia

también se había interesado por sus servicios después de poner fin a su exitosa trayectoria al frente del Ses-

Como dato curioso está el hecho de que Aitor Calle ha entrenado a lo largo de estos años a dos futbolistas sorianos con pasado numantino como Josua Pérez y Javi Duro. El primero ha dejado ya el fútbol tras su etapa la campaña pasada en el Almazán y el se-

#### **TRAYECTORIA**

Con el Sestao jugó una play off de ascenso, subió a Primera Federación y logró la permanencia

gundo es un central que las últimas temporadas las hajugado en el fútbol andorrano. Ambos fueron sus pupilos cuando dirigió al Haro Deportivo.

Precisamente, el Numancia y el Haro entrenado por Aitor Calle se vieron las caras en septiembre de 2020 en un encuentro amistoso en la Ciudad Deportiva Francisco Rubio. El resultado fue de victoria soriana por 1-o gracias a un gol de Gabarre en la recta final

#### **OTRAS OPCIONES**

Amorebieta, Real Unión y UD Logroñés también se habían interesado en el técnico vasco

del encuentro. En aquel partido, el actual director deportivo del Numancia, Álex Huerta, era el segundo entrenador de un Numancia que estaba dirigido por Manix Mandiola.

El Numancia se ha decantado por un entrenador que destaca por la intensidad en los entrenamientos y en los partidos. Un míster al que le gusta el juego directo y que saca gran rendimiento a la estrategia.

## EQUIPACIÓN Errea sigue vistiendo al conjunto rojillo

El C.D. Numancia presenta hoy viernes sus nuevas equipaciones para la próxima temporada 2024-2025 y la marca Errea seguirá vistiendo un año más a los sorianos después de que el pasado mes de marzo ambas entidades prolongaran su compromiso hasta 2028. Numancia y Errea van de la mano desde 2006 v por lo tanto son ya 18 años de unión tanto en el fútbol profesional como en el no profesional. El Numancia fue el primer club de fútbol que vistió esta marca en España y, con el paso del tiempo, la unión ha demostrado ser fuerte y duradera, independientemente de las categorías y las vicisitudes propias del deporte. Una relación que va más allá de un simple patrocinio, compartiendo valores e imagen. Errea continuará diseñando, proporcionando y comercializando la ropa de juego, entrenamiento y paseo del primer equipo del C.D. Numancia y de todos los equipos formativos del club rojillo. Esta renovación supone que Errea vestirá al Numancia hasta el 2028.

#### **PRETEMPORADA**

#### Visita a cuatro localidades de la provincia

El Numancia jugará en Ólvega, Navaleno, Quintana Redonda y El Burgo de Osma en la próxima pretemporada que arranca el día 16 de juluio con la puesta en marcha de los primeros entrenamientos. En Ólvega los rojillos se medirán al Teruel el 31 de julio. El 3 de agosto el Numancia visitará el Vicente Peña de Navaleno para jugar ante el Unionistas de Salamanca. El 10 de agosto los numantinos se verán las caras contra el Alavés B en Quintana Redonda. El Numancia jugará en El Burgo de Osma ante el Atlético de Madrid en una fecha que está por concretar. Los rojillos jugarán un total de ocho partidos de preparación desde el 31 de julio al 24 de agosto. El choque estrella del verano será el que disputen ante el Atlético de Madrid en El Burgo de Osma, encuentro para el que todavía no hay fecha confirmada. Calahorra, Ponferradina, Izarra y Tudelano serán los otros rivales veraniegos.

### **DEPORTES**

## iiiCampeona de Europa!!!

TRIATLÓN. La integrante del Deporama Triatlón Soriano, Marina Muñoz, logra el título continental de triatlón cros en Coimbra / «Lo había preparado a conciencia», admite

JON ANDER URIARTE SORIA

La triatleta del Deporama Triatlón Soriano, Marina Muñoz, se proclamó ayer en Coimbra campeona de Europa de Triatlón Cros en categoría elite. Se trata de su primer título europeo en categoría absoluta. «Había preparado a conciencia la competición y estoy muy contenta», reconocía ayer la deportista quién estará en los próximos Campeonatos de España de esta disciplina y Acuatlón Cros que el 13 y 14 de julio se celebran en Almazán.

Marina Muñoz se proclamó campeona de Europa tras cruzar la línea de meta en un tiempo de 01h:44:49. La deportistas del club soriano hizo el tramo de 1.200 metros de natación en un tiempo 17:16, siendo la primera en salir del agua junto a la eslovaca Margareta Bicanova. «En la transición hacia la bicicleta estuve más rápida que ella y salí en solitario en el tramo de bicicleta», indica Marina Muñoz.

El tramo en bici de 21.6 kilómetros lo tramitó en 56:16, siendo el más complicado de todos por la fortaleza de las rivales sobre la bici. Aún así, conseguía la segunda mejor marca de las participantes. «En bicicleta había rivales muy potentes. Una parte del recorrido era por bosque y no tenía referencias de cómo iban o dónde estaban las rivales. Ya en la zona del pueblo pude tener referencias y veía que tenía un minuto de ventaja más o menos», relata Marina Muñoz.

La integrante del Deporama afrontó el último tramo del Europeo, casi siete kilómetros de carrera, en primera posición. Durante todo el trazado se limitó a mantener su ventaja al frente de la carrera hasta cru-



Marina cruzando la línea de meta. FOTO CEDIDA POR MARINA MUÑOZ

zar en solitario la línea de meta. «Todo el trabajo realizado ha salido a relucir en la prueba. Estoy muy contenta», aseveró Muñoz quien aventajó en casi dos minutos a la más directa de sus rivales. La segunda clasificada en el Europeo ha sido la suiza Anna Zehnder con un tiempo de 01h:46:44 mientras que la tercera plaza recaía en la francesa Solène Marnoni (01H:48:02).

Este es el primer título europeo en categoría absoluta conseguido por Marina Muñoz en su carrera deportiva. El año pasado competía en el Mundial, una cita en la que finalizaba en quinta posición.

Tras este éxito deportivo Marina Muñoz y el Deporama Triatlón Soriano no descansa. Este fin de semana se desplaza hasta Pontevedra para disputar con el club soriano la última jornada de la Liga de Clubes. A medio plazo, en aproximadamente tres semanas, la integrante del Deporama Triatlón Soriano estará en el parque de La Arboleda de Almazán con motivo de los Campeonato de España que se celebran en la Villa adnamantina. Este año, Marina Muñoz disputará el Campeonato de España de Triatlón Cros e, igualmente, el Nacional de Acuatlón.

A medio plazo Marina Muñoz tiene abierta la posibilidad de acudir al Campeonato del Mundo de Triatlón Cros que en el agosto de disputa en Australia. Acudir a la cita depende de los criterios técnicos de la Federación Española de Triatlón más allá de los méritos deportivos por lo que la integrante del Deporama deberá esperar a la decisión federativa para saber si finalmente acude a la cita mundialista.

En la competición masculina, el leonés Kevin Viñuela se proclamaba campeón en categoría masculina después de completar en primera posición el segmento acuático con un tiempo de 00:14:22. Sobre la bici ha salido en cabeza, siendo momentáneamente adelantado y llegando al box en segunda posición tras haber invertido un tiempo de 00:48:55. Apenas unos segundos de desventaja que ha compensado en la carrera a pie para proclamarse campeón.

#### FÚTBOL

## El Uxama renueva a Alejandro Medel

El Sporting Uxama trabaja en la plantilla de la temporada 24-25. El primer paso para confeccionar el grupo ha sido la renovación de su técnico, Alejandro Medel, con el objetivo de afianzar el proyecto iniciado por la nueva directiva.

Deportivamente el equipo burgense terminó octavo en la presente temporada en la Regional Aficionados, una permanencia que se logró sin mayores sobresaltos por lo que el objetivo es mantener el bloque integrando jugadores de la localidad dada la buena sintonía que hay entre club y afición. En este sentido, el curso pasado Alejandro Medel ya contó en su equipo con tres juveniles, jugadores que esta temporada estarán más fogueados. A ellos se unirán este curso otros tres jugadores procedentes de la categorías inferiores del club. Aproximadamente el 70% de la plantilla del Sporting Uxama en la temporada 24-25 estará formado por jugadores de la localidad.

La próxima temporada la Regional Aficionados contará con cinco equipos sorianos toda vez que a Numancia B, C.D. San José, C.D. Calasanz y el propio Sporting Uxama se suma el C.D. Langa. El equipo ribereño ha dado el visto bueno a sus salto de categoría tras haberse proclamado campeón de la Liga Provincial en una magnífica tem-

## Los peques se ponen al volante

**BÁDMINTON.** Cinco sorianos compiten en el Nacional de Edad Autonómico de Huelva

El pabellón Carolina Marín de Huelva acoge hasta el domingo Campeonato de España de Selecciones Autonómicas en Edad Escolar para las categorías infantil y cadete, una cita en la que habrá cinco competidores sorianos con los combinados de Castilla y León.

El Club Valonsadero Bádminton estará representando con cuatro integrantes que forman el grueso del combinado regional cadete. Se trata de Ian Antón (en sustitución de su compañero Hugo Sanz), Irene Gárate, África Gazo y Miguel Pérez. Ya en categoría infantil, representando al Club Bádminton Soria, se encuentra Jimena Ayllón, quién ha completado una magnífica temporada en su primer año en la categoría. La expedición castellano y leonesa tendrá más presencia soriana, estando al frente Víctor Ortega, director técnico de la Federación de Castilla y León, así como Beatriz Hernández y Jorge Peñaranda como téc nicos de apoyo.

## El C.V. Grupo Herce cierra la recepción con Aulisi

**BÁDMINTON.** La entidad celeste renueva al jugador argentino que cumplirá su segunda temporada en el equipo soriano

El receptor argentino Santiago Aulisi ha renovado con el CV. Grupo Herce Soria para la próxima temporada. De esta forma, el cuadro soriano cierra de esta manera los cuatro receptores del equipo para el próximo curso y ultima los últimos coletazos del grupo que dirigirá Alberto Toribio.

Santi Aulisi se une en la recepción a la renovación ya confirmada en su día de Pepe Villalba, la continuidad de Adrián Olalla y la contratación de Carlos Montes.

El jugador argentino tuvo un protagonismo notable durante toda la campaña. En este sentido cabe recordar que, durante la lesión del líbero Alejandro San Martín, fue el encargado de asumir la compleja tarea de ejercer de sustituto, con un rendimiento de altas prestaciones. Como receptor, participó en muchas ocasiones para fortalecer al equipo ante los saques más poderosos. También fue capaz de mostrar sus cualidades en ataque y hacer mucho

daño con el saque al equipo rival, logrando dar siempre al equipo una ayuda esencial. Cabe destacar que en muchas ocasiones salió desde el banquillo, con la complejidad adicional que conlleva para los jugadores este aspecto.

No son solo sensaciones, los datos avalan al argentino. El curso pasado en Superliga Masculina jugó 30 encuentros, con un total de 91 actuaciones en sets, anotando 47 puntos, de los cuales 5 fueron acciones de bloqueo y 13 de saque.

## **ANUNCIOS BREVES**

#### **VENTA INMOBILIARIA**

SE VENDE cochera cerrada de 34m2 en Av. de Valladolid 7, junto al Chino y frente al bar Termancia, capacidad para 2 coches, 2 motos y almacenaje, con luz independiente, ideal para carga de vehículos eléctricos. 30.000 euros. 629 286 155.

#### **MOTOR**

601

SE VENDE Citroën C4 año 2008. 210.000 km. 5.000 euros. Tel. 630070931

sus anuncios llame al **975 21 20 63** 

#### **INUEVA FASE DE VIVIENDAS!**

1 DORMITORIO .... 95.000€... 2 DORMITORIOS .... 119.000€... 3 DORMITORIOS .... 160.000€... ADOSADOS 209.000€...



#### **TRABAJO**

701

NECESITO persona para ayudar en casa, tardes o mañanas (Lunes a Viernes), en Almenar (So-

#### **VARIOS**

901

SE VENDE radio cd-mn3 coche modelo Alanna, año 2006 (Seat Ibiza). Llamar al 622000129, de lunes a viernes por las mañanas v festivos todo el día.

sus esquelas Ilame al **975 21 20 63** 



#### FARMACIA DE GUARDIA

Ma Gracia Antón Pérez

Avda. Valladolid, 18 Tel. 975.220.435

**EN LA PROVINCIA** 

Del 17 al 23 de junio

ALMAZÁN. BURGO DE OSMA. ÓLVEGA, SAN ESTEBAN DE GORMAZ, COVALEDA, ARCOS DE JALÓN. SALAS DE LOS INFANTES (24 H.)

ALMENAR (HASTA LAS 22.00H.)

#### **FARMACIAS CON HORARIO AMPLIADO**

Celia Carrascosa Martínez

C/ Fl Collado, 46, Tel. 975,212,443 De lunes a viernes de 09.00 a 20.00 h.

Ma del Mar Lérida García C/ Valonsadero, 22. Tel. 975.230.709 De lunes a viernes de 09.00 a 22.00 h.

Ma Dolores Sánchez Barreiro Avda. Mariano Vicén, I. Tel. 975.211.989 De lunes a viernes de 09.00 a 20.00 h.

Ma Victoria Martínez Beltrán C/ Marqués de Vadillo, 3. Tel. 975.211.183 De lunes a viernes de 09.00 a 20.00 h.

Raquel Martínez García C/ La Teiera, 2. Tel. 975.211.834 De lunes a viernes de 09.00 a 20.00 h

Inmaculada González Gesteiro De lunes a sábado de 10.00 a 22.00 h

#### EMBALSE CUERDA DEL POZO



AL 81.5% DE SU CAPACIDAD

#### EL TIEMPO / HOY

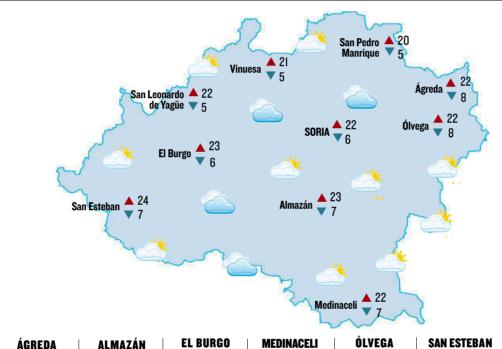

Máximas en ascenso

Poco nuboso, con intervalos nubosos y con alguna nubosidad de evolución, sin descar-tar precipitaciones débiles dispersas en la primera mitad del día en zonas de montaña del norte. Temperaturas mínimas en ligero descenso, y máximas en ascenso. Vientos variables o de componente norte, flojos.



Máxima

 $26^{\circ}$ 

S. LEONARDO

**▲** 25 ▼ 9 Doming **▲** 23 ▼ 7

976 645 589

975 350 125 975 376 012

**SAN PEDRO ▲** 22 ▼ 8

Don **▲** 20 ▼ 7

**VINUESA ▲** 24 ▼ 9

Domingo

**▲** 21 ▼8

100

▲ 27 ▼ 8 ▲ 24 ▼ 9 **▲** 27 ▼ 9 ▲ 24 **▼**8 **▲** 22 ▼ 9 TELÉFONOS DE INTERÉS

26 V II

EMERGENCIAS BOMBEROS POLICÍA NACIONAL GUARDIA CIVIL CRUZ ROJA POLICÍA LOCAL IBERDROLA (averías) AMBULANCIAS HOSPITAL SANTA BÁRBARA HOSPITAL EL MIRÓN

23 🔻 10

▲ 22 **▼** 10

**SORIA** 

▲ 26 **▼** IN

085/ 975 220 700

112/ 975 211 862

RADIO TAXI

**PROVINCIA** GUARDIA CIVIL BOMBEROS Almazán El Burgo de Osma Şan Esteban de Gormaz

**▲** 27 ▼ 8

Don

TELE-RUTA CENTROS DE SALUD Ágreda Almazán 900 123 505

Sábado

**▲** 23 ▼ 9

Domingo

Golinara Olivega San Esteban de Gormaz San Leonardo de Yagüe San Pedro Manrique Soria Rural

**▲** 27 ▼ 9

975 381 170 975 228 282 CENTROS DE ACCIÓN SOCIAL

Zona Sur Berlanga de Duero Pinares Norte Zona del Moncayo Ribera del Duero Tierras Altas

ASESORAMIENTO A LA MILIER INFORMACIÓN JCYL

TRANSPORTES

975 225 160 975 240 202 975 213 034 906 365 342

MUSEO NUMANTINO Soria Telf. 975 / 22 -13- 97 Lunes cerrado

MUSEO PALEONTOLÓGICO

Domingos y festivos: 10.00-14.00. Lunes y martes cerrado por descanso.

#### FRMITA DE SAN BAUDELIO

Casillas de Berlanga Del I/6 al 31/8: De 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. Menos lunes y martes. Del I/II al 3I/3: De miércoles a sábado de I0.00 a I4.00 y de I3.30 a 18.00 y los domingos y festivos, de 10.00 a 14.00. Del 1/4 al 31/5 y del 1/9 al 31/10, de miércoles a

sábado de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 h

#### CLAUSTRO S. JUAN DE DUERO

Telf. 975 / 23 -02-18. Lunes cerrado por descanso

#### NIIMANCIA

**Garray**Telf. 975 / 18-07-12. Domingos y festivos: 10.00-

14.00. Lunes cerrado por descanso

#### **TIERMES**

**Montejo de Tiermes** Telf. 975 / 18 -61 - 56. Domingos y festivos: 10.00-14.00. Lunes cerrado por descanso.

#### VACIMIENTO

Domingos y festivos: 10.00-14.00. Lunes cerrado por descanso.

Telf. 975 / 34 - 01 - 96. Grupos: todos los días previa petición de hora en el teléfono 975/34-01-96

#### CONCATEDRAL DE SAN PEDRO

Telf. 975 / 21 -15 - 51 La Iglesia en invierno: cerrado, excepto por las tardes en horas de culto. En verano: 10.00-20.00.

#### EL CLAUSTRO ROMÁNICO

Verano: 10.00-14.00 y 17.00-20.00. 10.00-13.00 y 16.00-19.00.

#### COLEGIATA NTRA, SRA, DEL MERCADO

Berlanga Telf. 975 / 34-34-33. Todo el año. Horario de apertura: de Miércoles a Domingo: 12.30-14.00 y 16.00-17.30 h. Lunes y

### Todo el año. Solicitar cita en Oficina de Turismo o en las dependencias municipales.

CASTILLO DE BERLANGA

Santa María de Huerta Telf. 975 / 32-70-02 Todo el año. 10-13 y 16-18.
Domingos y festivos: 11.30 a 12.30 celebración de los servicios religiosos. Domingo tarde:

#### **AULA ARQUEOLÓGICA Y MOSAICOS ROMANOS**

Medinaceli (Abierto de jueves a domingo - Visitas concertadas todos los días) Horario: II,00 a 14,00 h. y 16,00 a 20,00 h.

#### **AULA PALEONTOLÓGICA**

Telfs. 975185093-625795477 Horario: Mañanas: de II a I4. Tardes: de I7 a 21. El Aula abrirá todos los días de la semana hasta

#### **AULA ARQUEOLÓGICA "EL CERCO DE** NIIMANCIA"

Garray Periodo: I de agosto a 3I de octubre Horario miércoles a domingo de 10 a 14 y de 16

#### MUSEOS ETNOLÓGICOS

En Torreandaluz, Valderrueda, San Andrés de Soria, Romanillos de Medinaceli, Alcubilla del Marqués, Cuevas de Soria y Barca existen museos en los que se exponen utensilios, muebles, etc. ya fuera de uso y expuestos ahora para el público en general.

## M. DE LA VENERABLE SOR Mª JESÚS DE Ágreda Llamar previamente.

#### EL TORREÓN DE NOVIERCAS domingo, de II.30 a I3.30 y de I7 a 20. FUNDACIÓN CULTURAL DE BLAS-

El Burgo de Osma Telf. 975341006

VILLODRES

Horario de invierno: Abierto sábados. De 12 a 14 y de 17 a 19. Visitas guiadas a diversas colecciones (etnológica, arqueológica, muebles castellano-leoneses y de arte contemporáneo)

#### CENTRO TEMÁTICO DE LA CERÁMICA EN

QUINTANA

Horario: Martes a viernes de 10 a 14 horas y de 16 a 18.00 horas. (Lunes cerrado). Domingo y festivos de 12.00 a 14.00 horas.

#### PARQUE TEMÁTICO DEL ROMÁNICO. (SAN **ESTERAN DE GORMAZ)**

Horario: Martes a domingo de II.00 a 14.00 horas de I7.00 a 20.00 horas.

Telf. 975186245. www.parque Camino Molino de los Ojos

MEDIO AMBIENTE. PARQUE NATURAL CAÑÓN DEL RÍO LOBOS Centro de visitantes: Horario de I de noviembre a  $15\,de$  diciembre: Recepción-información: abierto todos los días de 10 a 14 y de 16 a 19 horas. Visita sala interpretación, visitas particulares abierto todos los días de 10 a 14 y de 16 a 19 horas. Grupos organizados cita previa (975/363564 de 9 a 10 horas). Máximo 50 personas/grupo. Visita guiada. Otras actividades consultar monitores.

#### CENTRO MICOLÓGICO DE NAVALENO

Ofrece rutas micológicas guiadas, una exposición permanente, varios puntos de información turística o de identificación de setas, así como cursos y talleres. Horario. De l de Octubre a 30 de Noviembre está abierto de rcoles a sábado de 10 a 14, y de 16 a 19. Los miercoles a sábado de 10 a 1-domingos de 10 a 14. Más info

#### CINE Y TV

## **CARTELERA**

**N6:00** Infocomerciales

06:50 Cuestión de prioridades 08:00 Piedra sobre piedra **09:05** Todos los días 10:30 Corazón apasionado II:23 La 8 Noticias redifusión II:53 8 Magazine redifusión 13:55 La 8 Noticias 14:30 Cvl TV Noticias 15:10 El tiempo **15:25** El campo al día 15:35 La 8 Noticias redifusión **16:10** 8 Magazine



| CINES LARA DEL 19 AL 24 DE JUNIO                                    |          |       |       |
|---------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|
|                                                                     | SESIONES |       |       |
| SALA 1 - AMIGOS IMAGINARIOS<br>- EL REINO DEL PLANETA DE LOS SIMIOS | 17.45    | 20.30 |       |
| SALA 2 - VIDAS PERFECTAS                                            | 18.00    | 20.30 | 22.35 |
| SALA 3 - GARFIELD. LA PELÍCULA<br>- HIT MAN. ASESINO POR CASUALIDAD | 18.00    | 20.15 | 22.35 |
| SALA 4 - DEL REVÉS 2 (INSIDE OUT 2)                                 | 18.00    | 20.15 | 22.35 |
| SALA 5 - BAD BOYS. RIDE OR DIE                                      | 17.45    | 20.15 | 22.35 |
| SALA 6 - LA ÚLTIMA SESIÓN DE FREUD<br>- LOS VIGILANTES              | 17.45    | 20.15 | 22.35 |
| SALA 7 - ALUMBRAMIENTO                                              | 18.00    | 20.30 | 22.35 |
| SALA 8 - DESCANSA EN PAZ                                            | 18.00    | 20.30 | 22.35 |

Martes cerrado por descanso de personal. Miércoles en los cines Lara Programa Cine Sénior para que los mayores de 65 años puedan ir al cine por 2 euros. Con motivo de las Fiestas de San Juan en Soria, Cines Lara cerrará los días 26 (miércoles El Pregón) y 27 (jueves La Saca) de junio.



#### **DEL REVÉS 2 (INSIDE OUT 2)**

Estados Unidos 2024. Dirección. Kelsey Mann. Reparto. Amy Poehler, Maya Hawke, Kensington Tallman, Phyllis Smith. Sinopsis. Riley entra en la adolescencia y el Cuartel General sufre una repentina reforma para hacerle hueco a algo inesperado: ¡Nuevas emociones! Alegría, Tristeza, Ira, Miedo y Asco, con años de impecable gestión a sus espaldas (según ellos...), no saben muy bien qué sentir cuando aparece Ansiedad. Y parece que no viene sola.

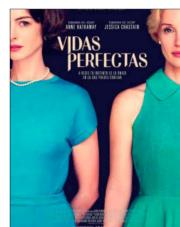

#### **VIDAS PERFECTAS**

Estados Unidos 2024. Dirección. Benoît Delhomme. Reparto. Jessica Chastain, Anne Hathaway, Josh Charles. Sinopsis. Alice (Jessica Chastain) y Celine (Anne Hathaway), disfrutan de sus idílicas vidas junto a sus respectivos hijos y exitosos maridos. Son mejores amigas y vecinas. La perfecta armonía de sus vidas se rompe repentinamente después de un trágico accidente

#### 02:35 Infocomerciales CvL 7

18:10 CyLTV Noticias. Con lengua de signos

**18:45** El tiempo 18:55 El campo al día

19:05 Acapulco Heat

20:00 CyLTV Noticias

20:40 El tiempo

20:55 La 8 Noticias

00:00 CyLTV Noticias

00:35 Programación local

21:30 8 Magazine redifusión

23:30 La 8 Noticias redifusión

08:20 Cuestión de prioridades 09:30 Todo vale en CyL 10:25 Mundo natural 05309. **II:00** Grana y oro. Actualidad del mundo taurino 11:55 Paralímpicos. 12:10 Hasta la cocina. Cocina con Manuel Díaz

13:00 Todos los días. 14:30 Cvl TV Noticias I. Con Antonio Benedo **15:10** El Tiempo I.

15:25 El campo al día. 15:30 CvLTV Noticias I (Redifusión) 16:00 Cine de tarde: Silencio legal. 1996

17:35 EL tiempo 1. 17:50 Lo Mejor de Naturaleza Viva. 18:20 Flash Cierre de mercados. 18:25 Todos los días.

19:50 Flash Cierre de mercados 20:00 CvLTV Noticias 2. Con María Núñez 20:40 El Tiempo 2.

20:55 Vamos a dormir con los Momonsters

21:00 El campo al día. **21:15** Agro en acción.

**21:45** Surcos. 22:20 Espacio Abierto

23:10 Viernes cine: Un coche, una pistola y una rubia. 1997 - Stefani Ames

00:55 Flash Cierre de mercados. 01:00 CyLTV Noticias 2 (Redifusión).

**01:30** El Tiempo 2. OI:40 Grana v oro.

#### **CINES MERCADO** Viernes, 21 de junio **SESIONES** SALA 1 - SYLVANIAN FAMILIES LA PELÍCULA: EL REGALO DE FREYA 17 30 - LA PATRIA PERDIDA 19.00 - THE ARTIC CONVOY 21.00 SALA 2 - EX-MARIDOS (VOSE) 18.00 - GREEN BORDER 20.00

| Sábado, 22 de junio | SESIONE |  |
|---------------------|---------|--|
| SALA 1 - FX-MARIDOS | 12.00   |  |

- SYLVANIAN FAMILIES LA PELÍCULA: EL REGALO DE FREYA 17.30 - LA PATRIA PERDIDA (VOSE) 19.00 - THE ARTIC CONVOY (VOSE) 21.00

SALA 2 - SYLVANIAN FAMILIES LA PELÍCULA: EL REGALO DE FREYA 12.30 - EX-MARIDOS

- GREEN BORDER (VOSE)

Desde el 26 de junio hasta el 2 de julio, los Cines Mercado permaneceran cerrados.

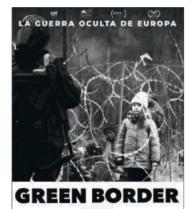

#### **GREEN BORDER**

Polonia, Francia, República Checa y Bélgica 2024. Dirección. Agnieszka Holland. Sinopsis. En los bosques traicioneros y pantanosos que conforman la llamada "frontera verde" entre Bielorrusia y Polonia, los refugiados de Medio Oriente y África que intentan llegar a la Unión Europea están atrapados en una crisis geopolítica cínicamente diseñada por el dictador bielorruso Alexander Lukashenko. En un intento de provocar a Europa, los refugiados son atraídos a la frontera mediante propaganda que promete un paso fácil a la UE

ESZKA HOLLAND



#### THE ARTIC CONVOY

Noruega. 2024. Dirección. Henrik M. Dahlsbakken. Reparto. Adam Lundgren, Anders Baasmo, Tobias Santelmann, **Sinopsis**, En 1942, los alemanes han invadido la Unión Soviética y la situación parece terrible. En barcos mercantes civiles de todo el mundo se transportan en un peligroso viaje suministros de guerra desde Islandia a Murmansk v Arkhangelsk. Atrapados en el mar sin experiencia en defensa o guerra, los marineros civiles se enfrentan cara a cara con la fuerza superior alemana en las aguas del Ártico.

## CARLOS CUESTA



## DALE VIDA A TU TEJADO

#### Aprovecha los descuentos del VERANO...

- Limpieza, retejados y mantenimiento.
- Onduline bajo teja y termina con tus GOTERAS.
- Impermeabilizaciones de terrazas y fachadas.
- Estructuras de madera.
- Panel sandwich

Presupuesto y desplazamiento a pueblos gratis. Todas las comarcas.





## Chenoa y DJ Nano actuarán en 'Las Fiestas Prime Day' de Medinaceli

Los artistas, junto a José de Rico, se subirán al escenario durante el evento que se celebra este próximo 28 de junio / Gran abanico de actividades en la localidad

V.R.A. SORIA

Chenoa, DJ Nano y José de Rico son los tres artistas que han confirmado su presencia en Medinaceli el próximo 28 de junio para celebrar 'Las Fiestas Prime Day' que cuentan con un gran abanico de actividades para todos los públicos dentro de un evento único inspirado en las típicas fiestas de los pueblos para dar la bienvenida a Prime Day, el evento anual de ofertas de Amazon, que celebrará su décima edición el próximo mes de julio. Chenoa, la reconocida cantante y presentadora de la última edición de OT en Prime Video, será la primera artista que hará vibrar a los asistentes, seguida del cantante y DJ José de Rico quien pondrá a todos a bailar con sus grandes éxitos terminando con DJ Nano, uno de los grandes estandartes de la música de baile, que cerrará la noche a

Además, Amazon va a poner a disposición de todos los asistentes un servicio de autobús lanzadera para los vecinos desde el Ayuntamiento de Medinaceli Estación hasta la vi-

La jornada comenzará a las 13.00 horas con el pregón que oficiarán los creadores de contenido Xuso Jones y Violeta Mangriñán, junto con Lalo Tenorio, actor protagonista de la película 'Un hípster en la España vacía' junto a Gregorio Miguel Santander, alcalde de Medinaceli, y Ana Costi, responsable de Amazon Prime para Europa, que también darán el pistoletazo de salida a este evento.

Durante todo el día, los asistentes a la cita podrán disfrutar de un mercado de pequeños negocios 'España a un Clic', la experiencia inmersiva 'Caja Prime', actividades con Alexa, casetas de feria y juegos populares así como un futbolín humano, una piscina de bolas, la pesca de patos o la globoflexia. Los interesados también podrán participar en 'Alexa



La cantante Chenoa. HDS



#### Habrá un mercado de pequeños negocios en la cita de Medinaceli

lee mi mente', un divertido juego en el que Alexa sorprenderá a todos con sus dotes adivinatorias. Además, en algunas de las actividades los partucipantes podrán ganar diversos

A las 14.30 horas está prevista la celebración de una comida popular de la mano de Amazon Fresh con algunos de los productos y platos típicos de Soria: entremeses ibéricos, unas migas con torreznos y uvas, y postres tradicionales de la región. El día continuará ya entrada la tarde, al filo de las 18.00 horas, con el intento de conseguir el título Guinness World Records a la charanga más grande por lo que se darán cita en Medinaceli charangas de diferentes partes de España.

Por último, a partir de las 20.30 horas están anunciados los artistas Chenoa, DJ Nano y José de Rico en la La charanga más grande del mundo será

el objetivo

#### La fiesta promete ser muy divertida y multitudinaria en tierras sorianas

programación de la que, poco a poco, cada día se sigue conociendo alguna pincelada más y que promete ser muy divertida y multitudinaria

#### MÚSICA

#### EL CORO DE **FUENTEARMEGIL EXPLICA SU EXPERIENCIA**

Este sábado 22 de junio tendrá lugar en el Salón Gaya Nuño del Casino Círculo Amistad Numancia de Soria, a partir de las 19.15 horas, una conferencia en la que el Coro de Fuentearmegil explicará, de la mano de su director Héctor Díez Berzosa, toda la experiencia de la formación muical cantando en la la Basílica de San Pedro de Roma. Fue todo un acontecimiento para el coro de la localidad soriana.

#### **SUCESOS**

#### ARDE EL REMOLQUE DE UN CAMIÓN EN **LA A-2**

Bomberos del parque de Almazán acudieron a sofocar un incendio declarado el miércoles por la tarde en un remolque (tráiler) en la A-2, kilómetro175 sentido Madrid, tras una llamada de emergencias al 1-1-2. Los profesionales del Servicio de Extinción de la Diputación retiraron en primer lugar la cabeza tractora que no fue afectada, mientras el remolque ardió en su totalidad. Iba cargado con material de construcción (planchas de acero y material de construcción).

#### **CONCIERTO**

#### **AULA DE** SAXOFÓN

Durante la jornada de hoy, a las 19.00 horas, en el Auditorio exterior del Parque Alameda, el aula de saxofón del Conservatorio Oreste Camarca ofrece un concierto con motivo de su 150 aniversario. Un concierto que desde la Cruz Roja se quiere dedicar a las personas voluntarias



SER HÍBRIDO Ahora la cuestión es SABER ELEGIR **MADURGA S.A** Nuevo Mitsubishi ECLIPSE CROSS PHE Consumo medio (I/100 km): 2,0. Emisiones de CO<sub>2</sub> (g/km): 46 (40 NEDC). Tel: 975 22 14 50

#### **DULCES PÁG. 4**

Pastas Uko (Cervera de Pisuerga, Palencia) es un ejemplo de empresa familiar unida a la tradición. Sus Socorritos son una institución

#### **RESTAURANTE PÁG. 5**

Una cocina con raíz alicantina y pasión por los productos del entorno define la personalidad de Arrocería El Toro (Valdemaluque, Soria)

#### MIELES PÁG. 8

Dos generaciones de apicultores artesanos están detrás de Pecorea Miel El Pedregal (San Pedro de Latarce, Valladolid)

NÚMERO 1.054 / AÑO XXIV / VIERNES 21 DE JUNIO DE 2024

# la Posada



## TEMPORADA DE BAÑO PLAYAS DE INTERIOR

Hasta el próximo 15 de septiembre podemos disfrutar de 35 zonas de baño en Castilla y León siempre que los análisis del agua certifiquen que sean aptas

POR H. MARTÍN

comunidad, así como consejos para los usuarios. También se podrá consultar información de las playas, de la calidad de las aguas de baño, de las incidencias a lo largo de la temporada y de la clasificación anual de las Zonas de Aguas de Baño en NÁYADE (Sistema de Información Nacional de Aguas de Baño), accediendo a través del enlace http://nayade.msc.es.

La provincia de León, con once, es la provincia que cuenta con más zonas de baño aptas en 2024 en el mapa de aptitud de las zonas de baño. En este listado se incluye el Lago Carucedo, y el resto en ríos: Órbigo, Boeza, Cúa, Ancares, Meruelo, Burbia y Tuerto. El río Órbigo ofrece diversas zonas de baño naturales a lo largo de su curso. Destacan especialmente las playas fluviales en localidades como Cimanes del Tejar y Llamas de la Ribera, donde las aguas frescas y limpias del río atraen a bañistas durante los calurosos meses de verano. Estas áreas son perfectas para familias y amantes de la naturale-

En segundo lugar de la tabla en lo que se refiere a las zonas con más espacios autorizados y dados de alta en el Censo Oficial de Aguas de Baño elaborado por la Consejería de Sanidad destaca Zamora; su provincia cuenta con 9 zonas aptas para el baño. Los visitantes que deseen refrescarse y zambullirse en el agua dispone n de lugares privilegiados para disfrutar de una entretenida jornada como la Playa de los Pelambres, en Zamora capital, uno de los lugares con mejores panorámicas de la ciudad del románico con el Duero como telón de fondo. Otro destino destacado es el Embalse de Ricobayo, en Muelas del Pan. Este gran pantano del río Esla ofrece varias zonas de baño con aguas claras y frescas. Sus aguas son perfectas para nadar, pescar y practicar deportes acuáticos. También es un lugar ideal para disfrutar de un día de campo con áreas acondicionadas para picnics y barbacoas.

No se puede hablar de zonas de baño en Castilla y León sin mencionar el Lago de Sanabria, el mayor lago de origen glaciar de la Península Ibérica. Situado en el Parque Natural del Lago de Sanabria y alrededores, ofrece varias playas de aguas cristalinas y



arenas finas. Es un lugar ideal para nadar, practicar kayak y disfrutar de un entorno natural de excepcional belleza.

La provincia soriana es la tercera de la lista en cuanto a zonas para darse un chapuzón; cuenta con cuatro lugares en el listado, tres de ellos en el embalse de la Cuerda del Pozo a su paso por Cidones, Soria y Vinuesa. Existen multitud de pequeñas playas y calas ocultas en las que pasar los días de verano en la más absoluta calma. Y por último, el río Duero a la altura de la localidad de San Esteban de Gormaz. Aunque muchos piensen lo contrario, el verano en la provincia de Soria es caluroso y este entorno representa todo un oasis donde los sorianos acuden a sofocar las altas temperaturas En particular, las localidades de Cidones y Vinuesa cuentan con alguno de los mejores puntos de accesos a estas aguas cristalinas. La playa dee Pita, situada en el término municipal de Cidones, es una de las más populares. Rodeada

de un frondoso pinar, ofrece una combinación perfecta de arena y césped, proporcionando amplias áreas para tomar el sol, hacer picnic, o simplemente relajarse bajo la sombra de los árboles.

#### **ANÁLISIS DEL AGUA**

Lo primero y más importante es estar pendiente del estado del nivel del agua tras las respectivas muestras analizadas por la Consejería de Sanidad que garantizan la correcta calidad de la playa y del agua. El Servicio Territorial de Sanidad es el órgano encargado de elaborar el censo anual de las zonas de baño y de los puntos de muestreo. Dentro de sus funciones incluye la elabora ción del calendario de control de la calidad de las aguas, así como coordinar las inspecciones y tomas de muestras

Para que una zona pue da ser considerada adecuada para el ba ño, los Servicios Oficiales





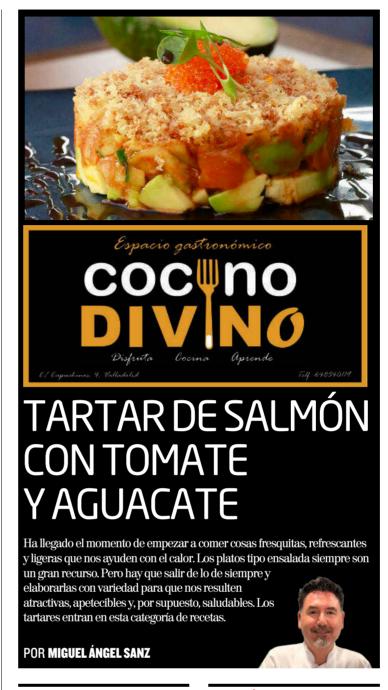

#### **INGREDIENTES**

2 aguacates 300 gr. salmón crudo 2 tomates medianos carnosos Un trozo de queso curado viejo 50 ml. vinagre balsámico de Módena 50 ml. vino tinto Huevas de salmón I limón o lima 4 hojas de microlechuga o brotes Aceite de oliva virgen extra Pimienta negra Salsa tabasco Rebanadas de pan tostado

Durante las próximas semanas les iremos echando una mano con el tema de la comida un poco más refrescante para la llegada del calor. Muchas veces nos comentan cuando vienen a los cursos para aficionados que tenemos en Cocino Divino que, cuando se plantean hacer ensaladas, acaban recurriendo siempre a lo mismo. Por eso queremos irles ofreciendo otras ideas fáciles y atractivas para hacer comidas ligeras, variadas y apetecibles. Por ejemplo, los tartares, como el de hoy. Podríamos englobarlos en la tipología de ensaladas y son un gran aliado para salir de la ensalada de todos los días. Este tartar de hoy es espléndido a nivel nutricional porque lo son sus protagonistas: tomate, aguacate y salmón.

#### REDUCCIÓN DE VINAGRE

Antes de ponernos con la preparación de cada uno de los ingredientes, que va a ser sencilla, lo primero que vamos a hacer es una reducción de vinagre balsámico de Módena, que le dará un toque curioso a nuestro tartar y además nos servirá para emplatarlo bonito. Pondremos en una cazuela a fuego medio el vinagre y el vino. Dejamos evaporar hasta que haya reducido una tercera parte y tengamos una salsa con cierta densidad. Dejamos enfriar. Si no queremos utilizar vino también podemos reducir únicamente el vinagre.

Las huertas están empezando a producir tomates, así que vamos a aprovecharlos. El tomate está compuesto fundamentalmente por agua, es muy provechoso en carotenos y vitaminas C y A, además de en potasio, y los licopenos son los responsables de su color rojo. Su consumo nos avuda en los temas relacionados con colesterol, antioxidantes, antibacteriano y antiinflamatorio.

Para este tartar nos funciona mejor un tomate que sea carnoso. Con un pelador le quitamos la piel. Mejor esto que escaldarlos y

enfriarlos, es más sencillo y evitamos al tomate sufrir un golpe de alta temperatura en el agua. Una vez pelados, los cortamos en rodajas de medio centímetro aproximadamente y las rodajas en cubos de similar tamaño. Si quieren, pueden quitarlos también las semillas y quedarse sólo con la carne, al gusto. Reservamos.

#### **EL SALMÓN**

El salmón es uno de los reyes dentro de los pescados azules. Sus propiedades nutricionales son extraordinarias. Fuente de proteínas y de ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados, los famosos omegas 3 y 6, además de rico en vitaminas B12 y D y en minerales como el fósforo y el selenio. Es un producto que debería formar parte habitual de cualquier dieta saludable.

Para este tartar vamos a prepararlo en crudo, pero, si no les convence mucho el pescado en crudo, pueden utilizar también salmón curado y ahumado, igualmente combina muy bien con esta elaboración. En ambos casos, troceamos el salmón en cuadrados similares al tomate, ponemos sal y pimienta negra recién molida. A este tartar le viene bien un punto de picante. Le añadimos unas gotas de salsa tabasco, u otra que les guste, e integramos bien. Si no son amigos del picante añadan sólo un par de gotas. No llegará a picar, pero ayudará a subir los sabores. Si les gusta el picante, añádanlo al gusto, el plato lo admite muy bien. Por último, exprimimos sobre el salmón media lima o medio limón, integramos y reservamos en frío.

#### **EL AGUACATE**

Casi siempre que utilicemos aguacate en un plato, el aguacate será lo último que preparemos, debido a su rapidez para oxidarse. Lleno de ácido oleico muy beneficioso, de magnesio y de vitaminas C, E y B6, el aguacate es además una de las frutas más ricas en fibra. Para prepararlo, abrimos al medio, retiramos la semilla central y separamos ambos lados de la piel con la ayuda de una cuchara. Troceamos en cubitos similares al tomate y al salmón, y le exprimimos la otra mitad de la lima o limón, poniendo también punto de sal.

#### **MONTAJE DEL PLATO**

Podemos ayudarnos de un aro de montaje. Disponemos en su interior una capa de aguacate, otra de salmón y otra de tomate. Si queremos podemos también mezclar los tres y añadirlos juntos. Rallamos sobre el tartar un poco de queso y retiramos el aro. Decoramos con unas huevas y un brote y salseamos el plato con la reducción de vinagre. Podemos tostar unas rebanadas de pan y ponerlo como acompañamiento del tartar.

azúcar glass se han mantenido inalterables desde su creación.

LA POSADA

a Montaña Palentina representa una especie de horno artesanal desde donde salen cada día auténticas joyas realizadas con la mejor materia prima como pastas Uko. Muchos caerán en el nombre de esta empresa de tercera generación en cuanto oigan hablar de los Socorritos, unos famosos lazos de hojaldre creados hace casi 70 años que son toda institución.

#### **DE LA CAFETERÍA AL OBRADOR**

Fue Raquel Cabeza la que en 1958 y animada por sus padres -Ángel y Socorro- viajó a León con la idea de formarse en pastelería para ampliar el abanico de productos de la Cafetería Florida que regentaban en el centro de Ĉervera de Pisuerga. La historia de Raquel es la de una joven emprendedora adelantada a su tiempo que llegó a entrar en un convento de monjas de clausura, un periodo en el que enseñó a las religiosas a elaborar productos de repostería.

Fue así como nació esta exquisita pasta de suave textura que ha endulzado la vida de muchos generaciones. La confitería del centro del pueblo se fue quedando pequeña hasta abrir unas instalaciones más amplias de 2.500 cuadrados, entre fábrica, almacén y oficinas, que abrieron sus puertas en 1988 y que permanecen fieles a su esencia artesanal.

Aunque ya está jubilada desde hace años, Raquel sigue acercándose a la fábrica a ver de primera mano el proceso que siguen. Ella misma subraya que «la sensibilidad, el cariño y en definitiva, el alma es la materia prima princi**EL SOCORRITO EMBAJADOR** DE CERVERA

**PASTAS UKO** (CERVERA DE PISUERGA, PALENCIA)

Esta empresa familiar ha mantenido las mismas señas de identidad y arraigo con el territorio desde su creación en 1958

POR H. MARTÍN

A ellos se añadieron los bañados en chocolate. Con el tiempo los famosos Socorritos se han convertido en una especie de un distintivo de Cervera, un dulce souvenir que todo aquel que lo prueba lo asocia a esta localidad palentina. Sus productos han mantenido la mismas recetas que Raquel creó en sus inicios. Siguen trabajando con los mismos proveedores de confianza de toda la vida y que han sido parte de su familia. «No nos volvemos locos en sacar productos nuevos, somos más clásicos en mantener el producto de siempre, lo que sabemos hacer, con la misma mantequilla, harina y azúcar; simplemente nos adaptamos a tamaños y formatos, que en la actualidad son más pequeños, que es lo que te pide el cliente, el consumidor final», afirma Alejandro Merino. Junto a ellos conviven sus pastas de té, las pisuerguinas,

las toribiucas, los palentinos, los tortos de almendra y los sequi-

llos, que siguen teniendo la fórmula de su madre con manteca de cerdo, pero ibérico y de Guijue-

Hace una década la empresa comenzó a dar paso al relevo generacional. «Mi padre Ramón ha estado 40 años y acaba de jubilarse», señala Alejandro, representante de la segunda generación de pasteleros artesanos.

En la actualidad Uko emplea a una veintena de personas que residen en el entorno de esta comarca palentina. Sus productos se venden en todo el territorio nacional a través de grandes superficies y tiendas delicatessen. «Nuestro principal mercado es el na-

cional, de Madrid a la zona norte». Pero si hay un canal que ha ido cobrando mayor protagonismo ha sido la tienda online. «Desde la pandemia empezó a acaparar ventas. Intentamos dar soluciones al cliente, escuchar sus necesidades y acortar los plazos de entrega»

HISTORIA: Empresa familiar de tercera generación fundada en 1958.

DIRECCIÓN: P.º Valdesgares, 28, 34840 Cervera de Pisuerga,

TELÉFONO: 979 870 333 -679 936 755

**WEB Y TIENDA ONLINE:** 

www.pastasyhojaldresuko.com

PRODUCTOS: Socorritos, Lazos al Chocolate, Pisuerguinas, Pastas finas de té, Tortos de Almendra, Sequillos...v otras cuantas delicias de gran éxito en el mercado nacional.



pal» para lograr mantener el sabor y la calidad durante tanto

En realidad lo que las hace diferentes, aparte de su proceso totalmente artesanal (se cortan a mano y no hay dos iguales), son los ingredientes naturales: mantequilla de vaca, manteca natural de cerdo, harina de trigo, azúcar, huevos frescos, cobertura de chocolate y almendra (sin aditivos, colorantes ni sucedáneos).

El nombre de Socorritos no fue baladí sino que con él quisieron rendir homenaje a la matriarca de la familia y fundadora. «La caja de los Socorritos es una enciclopedia que resume toda una historia de sensibilidad de nuestra familia, lleva el escudo de nuestra casa, concentra el sentimiento más noble», comentaba la propia Raquel en una vi-

Los lazos espolvoreados con

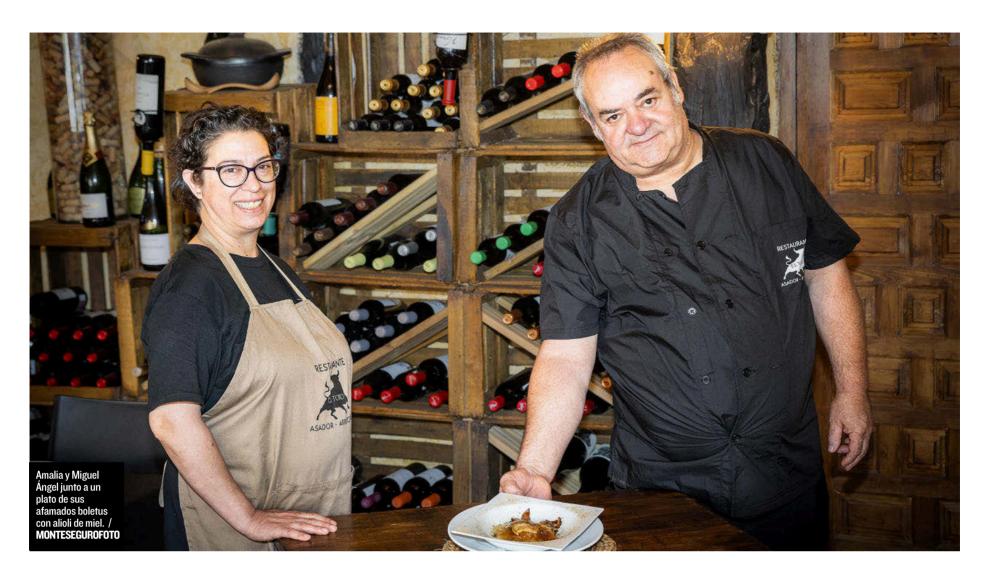

omerse un buen arroz es uno de los grandes placeres de la gastronomía española. La fama se la lleva el levante, pero en Valdemaluque (Soria) hay una 'embajada' gastronómica. El Restaurante Arrocería el Toro ha reunido todos los ingredientes para haberse convertido en un punto de peregrinación para los amantes del buen arroz que llegan desde distintas provincias. Un chef llegado desde 'la terreta', experiencia, mimo e ingredientes de calidad han conformado uno de los restaurantes más pujantes en la provincia de Soria.

Detrás de todo ello están Miguel Ángel Ramírez al mando de los fogones y Amalia Escuín a pie de sala, amén de otros cuatro trabajadores. Todo comenzó enamorándose de Soria. «Nos encantaba la tranquilidad que nos daba venir a Soria, nos gustaba la zona y llevamos ya cerca de 15 años» en la provincia. Primero trabajaron en Cubo de la Solana y finalmente dieron el paso hacia Valdemaluque. La elección tenía una doble vertiente, la de buscar «siempre la tranquilidad pero también un lugar confiando en que hiciese venir a la gente». La cercanía a El Burgo de Osma y al Cañón del Río Lobos ayudaron a tomar la decisión, uniendo así las gastronomías de dos zonas bien distintas pero igualmente ricas.

Para ello se apostó por ofrecer dos pilares de la buena cocina: un ĥorno de leña y una parrilla de brasas. Gracias a ello Miguel Ángel presume de «un

**ARROCERÍA EL TORO** (VALDEMALUQUE, SO)

# LA UNIÓN DEL MEDITERRÁNEO Y EL RÍO LOBOS

Raíz alicantina y pasión por los productos de la tierra conforman la carta del Restaurante Arrocería El Toro, donde leña, brasa, boletus y arroz se encuentran

POR **ANTONIO CARRILLO** 

buen lechazo asado, un buen torrezno y nuestro punto fuente, que es el arroz». Como muchos de los clientes «repiten, siempre tenemos alguna novedad. Hay clásicos como el arroz con bogavante, a banda, arroz negro y hemos incorporado con boletus y pollo de corral y está gustando muchísimo». La cocina con setas es de hecho otra de las especialidades del restaurante.

A ello hay que sumar «una amplia oferta de entrantes, ensaladas... Siempre tratamos de apostar por productos de la zona y por ejemplo el 80% de nuestros vinos son de Soria». Por eso, además de las alabanzas a los arroces con toques de mar, es fácil leer aplausos en internet al rabo de toro o a las manitas, o a unos boletus a la miel que le han valido premios. Los

tiene ya en los concursos a la Mejor Tapa Provincial a la mejor croqueta de Soria, pero también en forma de muy buenas críticas y clientes que vuelven al Restaurante Arrocería El Toro.

Para lograrlo desde un pueblo pequeño «hay una constancia, una apuesta por nosotros mismos. Somos capaces de traer a la gente. Luego hay que tener un poco de suerte y siempre ayuda que aquí llegamos con cierto nombre». Su gran orgullo, «lo más gratificante, siempre es la crítica del cliente que viene, que repite, con el que llegamos a hacer amistad». Lograr fieles que se desplacen reiteradamente hasta un pueblecito que no llega a 150 habitantes sólo para comer tiene su miga.

Pero se logra. Gracias a ello hasta El Toro de Valdemaluque «nos vienen exclusivamente a comer clientes habituales de Logroño, Madrid, Valladolid o Burgos y de pueblos de esas zonas, como Ayllón o Riaza (Segovia)». Como anécdota cuenta el caso de unos comensales de Madrid que les descubrieron en la Semana Santa de 2023. «Desde entonces han subido siete u ocho veces», apunta Miguel Ángel con lógico orgullo.

Un orgullo que también siente por su origen y las recetas de su tierra. «Hago arroz, no paella, que soy de Alicante», puntualiza con una sonrisa. En lo personal se declara «amante de los arroces» pero no se atreve a elegir uno. «Cuando nos preguntan cuál recomendamos sólo podemos decir una cosa: 'El que más te guste'». En el fondo el chef confiesa que «me gusta comer, pero comer bueno y bien», algo que trata de plasmar en sus platos.

Con leña, brasa y mimo ha ido haciéndose un nombre que ya trasciende de Soria. Hay quien va a ver el Cañón del Río Lobos y para allí a comer, pero también hay quien va allí a comer y ya, como complemento, visita el Cañón. Una de las últimas críticas en internet, de un cliente de Madrid, resume lo que es el Restaurante Arrocería el Toro de Valdemaluque: «Arroces como en Alicante, pero en Soria».

En Google atesora 4,7 sobre cinco estrellas. En plataformas como The Fork, un 9,1 sobre 10. El Mediterráneo queda algo lejos, pero lo mejor de su sabor rebasa los límites hasta llegar a Castilla y León. Si los arroces se complementan con quesos, cecina, torreznos, croquetas caseras, boletus con alioli de miel, carrilleras, rabo de toro, carnes a la brasa o buenos bacalaos, siempre habrá algo para todos los gustos. Una feliz confluencia del mar y el río Lobos.

Dirección C/la Dehesa, 5, Valdemaluque Soria. 699 400 718

Menús y carta eltoro.buenacarta.com

ra Miércoles, jueves y viernes, de 9.30 a 16.30 horas y de 19.30 a 23.00 horas. Sábado y domingo, de IO.00 a I7.00 horas y de I9.00 a 23.30 (sábado) ó 22.00 horas (domingo).

Especialidades Arroces mediterráneos o 'locales', carnes a la brasa micología.

Capacidad Hasta 55 personas en interior, terraza con hasta 80 plazas. LA POSADA



ble en nuestra región: ser profeta en su tierra. Álvaro lo ha conseguido. Y ha sido en pocos años, fruto de un sueño romántico, de la perseverancia de su padre Jose Ignacio y de las ganas de apostar por su pueblo y recuperar la tradición vitivinícola. Este joven informático y viticultor cerrateño, Álvaro Mélida, lo ha logrado con sus vinos Carreprado, de la bodega del mismo nombre situada en el corazón del cerrato palentino, en la localidad de Alba de Cerrato. Una localidad fuera del ámbito geográfico de las tres denominaciones de origen con incidencia en suelo palentino: Arlanza, Ribera del

Duero y Cigales. En el caso de la Denominación de Origen Arlanza, a ella pertenecen un buen número de poblaciones cerrateñas en las que se ubican las tres bodegas más potentes de la DO. Además, a unos 20 kilómetros de distancia de Alba de Cerrato se encuentra el entorno de Dueñas, villa histórica que forma parte de la DO Cigales en suelo palentino. A esto se une que la localidad también está próxima a la Ribera del Duero, pues su ámbito geográfico roza el otro lado del Valle del Esgueva cerrateño. Sin duda la de Carreprado es toda una apuesta decidida por la supervivencia de la viticultura rural en esta parte aislada del cerrato palentino. Pues en este punto tan plural de la geografía, Álvaro y su padre cultivan alrededor de 3 hectáreas de viñedo, todo plantado de tempranillo y en espaldera y producen al año una media de 15.000 a 18.000 botellas que venden prácticamente en la capital palentina en las cabeceras de comarca de la provincia. El éxito puede estar en el precio razonable (franjas de entre 7 y 10 euros) y en el corte sensorial de sus vinos, que se someten a criterios modernos de color, potencial aromático y buena estructura en boca, destacando siempre la fruta, la uva y la variedad. Unos vinos y un bodeguero que no recurre a los majuelos olvidados con supuestas cepas centenarias y que apuesta de forma decidida por la frescura, al juventud y el vigor de unas buenas espalderas plantadas con criterio. De ahí que Álvaro Mélida y su vinos Carreprado Joven, Rosado, Crianza y Roble se sientan profetas en su tierra. Por

otra parte dada la singularidad de este proyecto familiar de vitivinicultura cerrateña es muy probable que no tardando mucho la viña, el vino, la bodega y el término municipal sean amparados por la Denominación de Origen Arlanza. Es inevitable al hilo de esta crónica vinícola de los últimos años en el Cerrato, recurrir a Manuel Vallejo del Busto y, sin ninguna duda, citar a Fernando Franco Jubete que, hace veinte años nos proporcionó la radiografía de la viña y el vino en esta comarca palentina en su libro 'Cultura vitivinícola en el Cerrato castellano'. Ambos autores colocan en su sitio al Cerrato como expresión territorial, cultural y vitivinícola. Un buen ejemplo es la iniciativa de este joven en Alba de Cerrato, que deberá ser secundada con la inclusión en el Consejo Regulador de la DO y con el fomento por parte de todas las instituciones competentes del incremento de plantaciones viñedo que garanticen la materia prima en el futuro. A las referencias geográficas vinculadas a la familia Mélida hay que unir a Becerril de Campos, donde empezó todo en los viejos majuelos familiares, y a Cevico de la Torre, donde actualmente están plantadas las viñas de tempranillo con destino a los Carreprado.

**DIRECCIÓN:** C. Tercias, 58. Alba de Cerrato (Palencia).

TELÉFONO: 659 097 482
WEB: www.carreprado.es

**CARREPRADO** 

**JAVIER** 

PÉREZ ANDRÉS

TEMPRANILLO DEL CERRATO, PROFETA EN SU TIERRA



as Edades del Hombre irrumpen de nuevo en el cuaderno de viaje. Esta vez la villa jacobea villafranquina es la puerta de la magna exposición y el micro hostal restaurante La Puerta del Perdón está justo a la entrada de la primera muestra en la iglesia de Santiago de la localidad berciana. Mollejas con zamburiñas, manitas de cerdo, tataki de bonito con piña braseada, tartar de salmón con manzana reineta y carnes rojas de la carnicería local, la de Basurco. No faltan la cecina ni el helado de Candela (helado de Oreo), ni tampoco caldos calientes y guisos en invierno. Precio medio, 40 euros. Y una carta de vinos bien planteada, con pocas ausencias bercianas. Valtuille bien representado. Dani recibe, sienta y sonríe y lo hace con ese estilo que da el conocer el oficio de sala. Se pueden comer platos de corte moderno, bien planteados y alejados del menú del peregrino, aunque mu-

chos de ellos se sienten en sus doce mesas. Al frente del restaurante, Daniel Arias, hijo de Adelita y de Villafranca de toda la vida. Allí aprendió el oficio y trabajó mucho tiempo en el Parador de Turismo. Hace unos años sus colegas Herminio y Pilar le pasaron el testigo y desde entonces dirige sala, cocina y alojamiento del 'micro hostal', como a él le gusta llamarlo. El pequeño restaurante está situado a un tiro de piedra del castillo de los Halffter, del Ave Fénix de Jato y de la iglesia de Santiago Apóstol y su Puerta del Perdón, en la

COMER CON O

SIN PERDÓN

que se inspiró este hostal que cuenta con una fachada llena de vegetación y con aires de la Provenza. Con sus puertas y dinteles de añil y blanco y las cristaleras desde las que se ven pasar permanentemente peregrinos. Es inevitable que durante la conversación con los comensales salga esa Puerta del Perdón de la iglesia románica, donde el peregrino

que por dolencias no podía continuar daba por saldado el Camino y obtenía la Compostela. La puerta solo se abre en años jacobeos y por eso dice Daniel que en su restaurante se come con o sin perdón.

DIRECCIÓN: Pl. de Prim, 4. Villafranca del Bierzo (León).

TELÉFONO: 630 028 528. PRECIO MEDIO: 40 €

ada día me asisten más dudas sobre las conductas, las tendencias y las modas que imperan en la cocina española y en especial en la de Castilla y León,

impresionante arcano culinario mal actualizado y pésimamente

documentado a pesar de ser el mayor tratado de cocina en todos los campos. Desde la caza a la repostería. Por eso siempre acudo al Practicón, el tratado completo de cocina que está al alcance de todos, y releo de nuevo aquel artículo introductorio de Ángel Muro de 1894 cuando hablaba de las sobras, que en cocina constituyen uno de los negociados más importantes de la hacienda culinaria. También me sumerjo en el Práctico, el Resumen mundial de cocina y pastelería que el bueno de Santiago editó en Buenos Aires allá por el 1920, aunque con revisiones actuales. Me da la impresión de que ningún proyecto

de creatividad docente, de **REVUELTO DE POLIFENOLES** LAS BASES DE LA COCINA POR **JAVIER PÉREZ** 

investigación o tratado puede realizarse en materia de cocina sin el conocimiento exhaustivo del Práctico y el Practicón. Tanto monta, monta tanto. Y en este caso no hay fotos, ni vídeos, ni

tutoriales, ni cocineros mediáticos, ni fotos bonitas, ni Dios que lo fundó. Están los textos, las recetas, las bases de la cocina, las salsas madre y las técnicas sobre las que hemos construido un mundo de sabores que hoy se han quedado en joyería fina del colorín. Lo peor de todo es que es muy frecuente que la mayoría de los restaurantes que abren sus puertas con aires de vanguardia y autoría carezcan de un mínimo conocimiento de las bases de la cocina y de la cocina de las bases. De ahí que sea tan fácil percatarse de la reiteración permanente de platos y recetas que, además, tienen el mal gusto de repetirse hasta en la presentación.



#### 170 Miedros

Tinto, 2023

**BODEGA:** Prada A Tope (Canedo, León). **ZONA:** DO Bierzo. **PVP:** 7,70 €

En El Bierzo hay tres referencias ineludibles: Corullón, Valtuille y Canedo. El vino de Prada es mucho más que un emblema berciano A Tope. Este vino lo demuestra por la extraordinaria secuencia frutal de la mencía, con suaves metálicos y manzanas y una sensación en boca agradable y larga sobre un lecho de tanino vivo y fino. Un miedro son 12 cántaros v 170 la producción de vino del Palacio en el siglo XVIII.

#### 12 Linajes Finca Los Arenales Tinto, 2017

**BODEGA:** Bodegas y Viñedos Gormaz (San Esteban de Gormaz, Soria). **ZONA:** DO Ribera del Duero. **PVP:** 41 €

La bodega soriana selecciona pequeños majuelos centenarios en el entorno de la finca Los Arenales. Mariajo elige uva de Miño de San Esteban para construir un Ribera de altura. 960 metros. Curre en fermentación, maloláctica en barrica y más de un año en duela. El resultado, rojo intenso, una nariz que funde fruto rojo y negro. Notas tostadas

y puntas de regaliz, todo sobre una alfombra de terciopelo en boca.

## Protos Roble

Tinto, 2022

12 LINAJES

**BODEGA:** Bodegas Protos (Peñafiel, Valladolid). **ZONA:** DO Ribera del Duero. **PVP:** 9,50 €



Este es un vino que lo tiene todo: marca incuestionable, una tipología al alcance de todos, un Duero y Roble de precio más que razonable y, en la copa, las constantes de libro. Rojo con ribete morado todavía. Nariz limpia, cargada de fruta roja y negra. Tueste y especiados. En la boca, tanino rico, dulce, golosura y buen equilibrio acidez-alcohol. Lo dicho, un Ribera del Duero con un poco de todo.



ecorear hace referencia a la acción realizada por las abejas para salir a recoger el néctar de las flores, según el Diccionario de la Real Academia Española (RAE). En San Pedro de Latarce, un pequeño municipio de Tierra de Campos, en Valladolid, llevan pecoreando exactamente tres décadas. Adrián Domínguez se picó por la pasión de cuidar el colmenar familiar y puso en marcha junto a su padre, José Mario, una empresa artesana que extrae miel pura en diversos espacios naturales de San Pedro de Latarce (Valladolid), los Montes Torozos, entornos de la comarca sanabresa de Zamora, y zonas de montaña de León y Palencia. De ellas obtiene distintas variedades de mieles crudas: tomillo, mil flores, lavanda, encina y brezo. Su nombre comercial, Pecorea-Miel El Pedregal, ha ido conquistando poco a poco los paladares más exigentes. El último éxito logrado ha sido en el Concurso Internacional de Black Jar Honey 2024 celebrado en Asheville (EEUU), donde su miel cremosa se ha colado entre las 30 mejores del mundo.

Una de las peculiaridades de The Black Jar es que se trata de un concurso especial puesto que el jurado realiza la cata a ciegas, es decir, la miel está cubierta con una tela negra para que los PECOREA MIEL EL PEDREGAL
(SAN PEDRO DE LATARCE, VALLADOLID)

PECOREANDO

QUE ES

GERUNDI

Esta empresa familiar ha logrado posicionarse entre las 30 mejores mieles del mundo por el Centro de Investigación de la miel de EEUU

POR H. MARTÍN

com/byneontelegren

jueces no puedan ver las caracterí sticas visuales de la miel, de esta forma el jurado se centra únicamente en las cualidades organolépticas, valorando los matices y sabores únicos de cada miel. «No habíamos participado nunca. Que sea un centro de investigación de la miel y las abejas, sin ánimo de lucro, un organismo independiente, el más avanzado del mundo, quien te reconozca la calidad del producto es para estar orgullosos», afirma Adrián Domínguez.

Este éxito reciente en Estados Unidos es un paso más en su camino hacia la consolidación como una de las mejores mieles del mundo. No es la primera vez que se cuelan en un certamen de prestigio. También ostenta el Premio a la Mejor Miel de Lavanda de España en la campaña 2021-2022 por la plataforma especializada Mieladictos. Su miel, tipo crema, con aromas y propiedades relajantes, convenció a los miembros del jurado formado por expertos catadores. Y esperan seguir con la misma racha para su miel de brezo en los Great Taste Awards, cuyos premios se darán a conocer en julio.

Pecorea se ha consolidado como una referencia indiscutible de calidad. Creada hace 30 años en San Pedro de Latarce, una localidad de Tierra de Campos de apenas medio millar de personas. LLevan a cabo prácticas respetuosas con el entorno como la agricultura ecológica o el cultivo de garbanzos, cereal, girasol, de gran valor para las abejas. Además, cuentan con colmenas repartidas entre la comarca de Sanabria (Zamora) y en zonas de montaña de León y Palencia.

Su miel cremosa ha sido reconocida como una de las mejores del mundo en este certamen mundial donde el jurado se centra en los aspectos organolépticos

#### **PUERTAS ABIERTAS**

Sus ganas de abrir este apasionante mundo al público en general les ha llevado a organizar el próximo 20 de julio una jornada donde se ofrecerá una visita guiada a la sala de extracción de miel, catas de mieles, una parrillada de costillas a la miel y música en directo.